**JUEVES** 29 DE AGOSTO DE 2024

# ABC

EL DIARIO LÍDER EN SEVILLA Y ANDALUCÍA



# Ábalos se revuelve contra Puente: «Que auditen sus mascarillas»

El exministro recuerda que su sucesor en Transportes las compró a un amigo que luego le invitó a su yate. «Si se auditaran otros ministerios nos íbamos a divertir»

Asegura que el PSOE va a por él y que esto «tendrá consecuencias». Avisa que hasta hoy estaba votando por «seguidismo, veremos a partir de ahora, porque nada me compromete ya»

Más de 2400 M€ gestionados

(M€)
3000

2000

1000

indexacapital.com

**EDITORIAL Y PÁGINAS 26 Y 27** 





El Betis se la juega en Europa y busca sustituto a Fekir, que se va al fútbol árabe

DEPORTES



### Andalucía y Extremadura, enfrentadas por las aceitunas sevillanas

La Junta tramitará la Indicación Geográfica Protegida para la manzanilla, pero 25 entidades pacenses del sector anuncian que irán a los tribunales si se quedan fuera ECONOMÍA

### Nicolás Maduro se blinda colocando a Cabello al frente de la represión

Nombra ministro de Interior a uno de los chavistas más radicales mientras siguen las detenciones arbitrarias, la última la del abogado de la líder opositora María Corina Machado INTERNACIONAL



Maduro, Cabello y Delcy

### La Junta refuerza sus planes de dependencia y actualiza el sistema de copago

La nueva normativa obligará a que se resuelvan antes los casos más graves y los de las familias con mayores problemas económicos y pondrá objetivos a los ayuntamientos ANDALUCÍA

### Moreno cierra en China inversiones millonarias para Andalucía

Se destinarán 2.000
millones a la
producción de
hidrógeno verde en
Huelva, se construirá
una fábrica en Málaga
y se ultima un
acuerdo para fabricar
coches eléctricos en
Linares
ANDALUCÍA

La prensa inglesa alerta del virus del Nilo a los británicos que viajen a Sevilla

La Politécnica nueva acogerá los primeros alumnos en marzo de 2025

SEVILLA

SEVILLA

### **VERANO**

El alto peaje de Rodolfo Sancho por defender a su hijo, más allá de lo económico



Rodolfo Sancho

### FUNDADO EN 1903 POR DON TORCUATO LUCA DE TENA

### Iconoclastia e identidad

### POR LORENZO CLEMENTE

«El mantenimiento de fenómenos culturales singulares y a la vez conformadores de una identidad es algo cada vez más insólito. Quienes reniegan de la existencia de una comunidad, llámese España o Hispanidad, están empeñados en derribar las estatuas que simbolizan su historia, su cultura y su poder. Las de sus novelistas, conquistadores, misioneros y toreros. Aunque a cambio no tengan otra cosa que ofrecer que el empequeñecedor y traumático desarraigo globalista»

ERÍA deslumbrante saber quién fue el primer ser humano que esculpió o modeló alguna imagen, qué fue lo que hizo y con qué finalidad. Si fue una madre que regaló un juguete para que se distrajera aquel hijo que milagrosamente había sobrevivido, un cazador que quería exorcizar el miedo que le infundía algún animal al que llevaba semanas persiguiendo o una sibila que deseaba congraciarse con los dioses para que le mantuvieran sus dones para la curación y la profecía. La historia no puede resolver este enigma, pero sí nos ilustra acerca de la importancia que las esculturas han tenido en todas las civilizaciones. Como símbolos de poder, representaciones de la belleza y objetos de devoción. De la Venus de Willendorf a las cabezas de Jaume Plensa, pasando por los guerreros de Xian, el Laocoonte y sus hijos, los Budas de Bamiyán, la Piedad de Miguel Ángel o el Pensador de Rodin.

Precisamente por la evidencia de que daban vida presente y cierta a realidades de otro tiempo, de otro lugar o del mundo espiritual, la destrucción de las imágenes ha ido pareja también a la historia de la lucha entre pueblos y creencias. La decapitación de las estatuas que representaban los años de grandeza de los pueblos era frecuente cuando estos eran vencidos como modo de destruir la identidad de los derrotados y recordarles su estado de sumisión.

En el ámbito religioso la virulencia de esta práctica ha sido aún mayor: Moisés, al saber que los israelitas habían hecho un becerro de oro y lo habían adorado, hizo añicos las tablas de la Ley que Yahvé le había entregado; a la vez, molió la imagen del becerro, arrojó sus restos a las aguas del río y se lo dio a beber a su pueblo. También los cristianos destruyeron imágenes paganas cuando pasaron de ser una religión perseguida a la que legitimaba el poder del imperio. El islam acompañó su expansión de una feroz iconoclastia, como la que tuvieron ciertas confesiones protestantes al comienzo de la Reforma. Pero en ninguno de estos casos fue la religión el único motor de la destrucción: había razones de poder, culturales y de identidad. Como las hubo a lo largo de siglos en el permanente debate de los bizantinos sobre los iconos.

En la sociedad occidental actual tendemos a creer que el pensamiento racional se ha impuesto a símbolos y mitos para explicar el mundo, que el debate ha sustituido para siempre a la aniquilación y que una sana convivencia de diferentes cosmovisiones (en general relativistas) hace innecesaria la prohibición o la destrucción de ningún símbolo o representación de las ideas y creencias de los otros.

Pero las noticias nos recuerdan que esta respetuosa convivencia no siempre se produce. En nuestro país no es infrecuente que minoritarios grupos separatistas decapiten o quemen imágenes del Rey. Y en América se han derribado estatuas de Cristóbal Colón, de fray Junípero Serra o de Cervantes.



En el ámbito de la tauromaquia estos ataques tampoco son infrecuentes. Hace unos años se vandalizó la estatua de Curro Romero junto a la plaza de toros de la Maestranza de Sevilla. Y algo parecido sucedió con la que honra a Manolo Montoliú en Valencia. Recientemente, en Colombia, han derribado la estatua del torero César Rincón situada en la plaza de toros de Duitama los mismos que años atrás le recibieron como un verdadero héroe nacional a la vuelta a su país después de su consagración en Las Ventas tras varios triunfos seguidos en la temporada de 1991.

ay, sin embargo, una diferencia no menor entre lo que sucedía siglos atrás y la destrucción contemporánea. Antes, quien destruía lo existente era el nuevo poder dominante, que eliminaba o deterioraba los símbolos de quien había sido vencido para sustituirlos por otros que representaban los del nuevo imperio. Ahora, sin embargo, son hechos aislados, más o menos repetidos y con mayor o menor repercusión pública, pero que sólo tienen como propósito la destrucción. No hay una alternativa a lo que se destruye. O, al menos, no existe una alternativa ordenada, única y sistemática que pretenda sustituir los símbolos de aquello que trata de derribarse.

No debe extrañarnos. En particular si nos fijamos en los ataques a los símbolos de lo español en América y de la tauromaquia (símbolo paradigmático de lo español) en ambos continentes. Como recordaba Victorino Martín en la Comisión de Cultura de la Asamblea de Madrid si hay algo que une a quienes atacan la tauromaquia en nuestro país es que «no parecen estar nunca del todo satisfechos con la idea de España, ni con su historia, ni con sus símbolos. Defienden todo lo que nos hace culturalmente diversos, pero jamás lo que nos une».

En América, la situación es similar. Los movimientos antitaurinos participan de una ideología antiespañola. Olvidan quizá que, como afirmó Vargas Llosa, «gracias a la llegada de los españoles, América Latina pasó a formar parte de la cultura occidental y a ser heredera de Grecia, Roma, el Renacimiento y el Siglo de Oro». O quizá es que aborrezcan esa occidentalización, sin que acabe de saberse bien cuál es la cosmovisión y la cultura alternativa por la que abogan. Ni en España ni en América los antitaurinos lo son por animalistas. O no fundamentalmente. No consta que todos ellos sean veganos. Ni que, siguiendo las consignas de Peter Singer, fundador de esta ideología antihumanista, prefieran que los experimentos médicos se realicen con seres humanos cuya esperanza de vida sea corta antes que con ratas de laboratorio. El intento de acabar con la tauromaquia es para ellos un hito en su propósito de destruir una identidad común, una historia compartida y un estilo de vida y de celebración que permite sentirse arraigado y, por eso mismo, poderoso.

NIETO

Fue Simone Weil quien más certeramente insistió en la importancia del

arraigo, de esa raíz que permite una «participación real, activa y natural en la existencia de una colectividad que conserva vivos ciertos tesoros del pasado y ciertos presentimientos del futuro». El arraigo hace fuertes a los hombres, les permite sentirse dueños de su vida y construirla con un propósito. La vida contemporánea tiene todos los componentes que facilitan el desarraigo: desde desplazamientos más o menos forzados en búsqueda de una vida mejor (o económicamente más robusta) hasta la ausencia de formas de vida que permitan mantener las costumbres, tradiciones y hábitos de padres y abuelos, que se sustituyen por modernas rutinas y propuestas culturales uniformes divulgadas desde monopolísticos medios de comunicación y redes sociales.

Frente a eso, el mantenimiento de fenómenos culturales singulares y a la vez conformadores de una identidad es algo cada vez más insólito. Que dota, además, de una especial fortaleza a quienes integran las comunidades que los acogen. Por eso, quienes reniegan de la existencia de una comunidad, llámese España o Hispanidad, están empeñados en derribar las estatuas que simbolizan su historia, su cultura y su poder. Las de sus conquistadores, novelistas, misioneros y toreros. Aunque a cambio no tengan otra cosa que ofrecer que el empequeñecedor y traumático desarraigo globalista.

Lorenzo Clemente es abogado ABC DE SEVILLA FUNDADO EN 1929 POR DON JUAN IGNACIO LUCA DE TENA

### ABC

DIRECTOR
JULIÁN QUIRÓS

DIRECTOR ABC SEVILLA

ALBERTO GARCÍA REYES

Director Adjunto

Juan José Borrero

Subdirectores

Manuel Contreras

Alejandra Navarro

Redactores Jefe

Juan Soldán

Eduardo Barba

Secciones

J. M. Serrano (Fotografía)

M. Jiménez (Web)

A. R. Vega (Andalucía)

J. Arias (Desarrollo digital)

M. González (Deportes)

J. Macias (Sevilla) R. Román (Audiencias)

M. Lainez (Cierre)

A. Rodríguez (SEO y Redes Sociales)

J. Díaz (Sevilla)

Directora General Ana Delgado Galán

ABC ANDALUCÍA

DIRECTOR GENERAL Álvaro Rodríguez Guitart

Control de Gestión y RR.HH.

Juan José Bonillo

Publicidad Zoila Borrego

Comunicación

Marta Parias

Digital Alejandro Salazar

Editado por Diario ABC, S. L. U. Albert Einstein, 10 Isla de la Cartuja - 41092 Sevilla

> Teléfono de atención Diario ABC Sevilla 954 488 888 Centralita 954 488 600

> Precio ABC 2,00 euros

### vocento

Diario ABC, S. L. U. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta publicación, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa. Número 39.690 D.L.I: SE 3-1958 Apartado

de Correos 43, Madrid

### **EDITORIALES**

### UNA POLÍTICA MIGRATORIA OBSOLETA

Mientras políticos como Scholz, Meloni o Harris insisten en la necesidad de combatir la inmigración ilegal, el Gobierno elude abordar con realismo un debate de gran complejidad

N los primeros siete meses de este año, las llegadas de inmigrantes a las costas italianas cayeron un 62,36%. Los datos de la gestión del Gobierno de Giorgia Meloni demuestran que es posible desarrollar políticas eficaces para combatir las mafias que convierten la inmigración irregular en un negocio lucrativo y peligroso para miles de personas vulnerables. El Ejecutivo italiano ha demostrado solvencia en la custodia de sus fronteras y ha establecido convenios en los países de origen que han sido determinantes para frenar los flujos migratorios no planificados. El ejemplo de Italia no es único: también políticos progresistas como el canciller alemán Olaf Scholz o la candidata a la Presidencia estadounidense Kamala Harris se han comprometido a desarrollar políticas migratorias más exigentes y eficaces en sus respectivos países, una posición política que contrasta con el proceder de nuestro Gobierno.

La gestión realista de Italia o Alemania contrasta con la ligereza con la que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aborda la cuestión migratoria. Para el presidente, cualquier disidencia con respecto al discurso oficial se considera una falta de solidaridad o, incluso, intenta desacreditarse como una posición ultra o de extrema derecha. Que la mayoría de los dirigentes del Occidente desarrollado estén reordenando su política migratoria muestra la urgencia con la que nuestro país debe establecer un nuevo marco para afrontar un aluvión migratorio que expone a las comunidades fronterizas a una situación insostenible. Sin embargo, antes de cualquier

modificación legislativa, el Gobierno tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la legislación vigente, una misión en la que se está demostrando incapaz. La llegada de inmigrantes irregulares a las costas de Canarias o a Ceuta y Melilla evidencia la falta de capacidad de España para custodiar sus fronteras. Toda acción ilegal, incluida la inmigración irregular, debe impedirse y perseguirse, pero inexplicablemente los ministros y el presidente insisten en circunscribir el debate a cuestiones morales que, aunque son importantes, no agotan la complejidad de este fenómeno. Recordemos, además, que durante la presidencia de Sánchez nuestro país ha hipotecado posicionamientos históricos como el del Sahara, un cambio que se intentó justificar por una supuesta utilidad estratégica con Marruecos. Sin embargo, la frontera marroquí sigue siendo uno de los lugares más vulnerables para la inmigración ilegal, y la errática posición del Ejecutivo español y el abandono de la causa saharaui no han servido para garantizar una mejor protección de nuestro territorio.

Es evidente que España necesita una nueva ley de extranjería y crear un marco de planificación migratoria ordenado. La llegada espontánea y caótica de personas a través de mafias jamás podrá convertirse en una política migratoria razonable ni puede sustituir a medidas responsables como las que empiezan a ejecutar otros países de nuestro entorno. Un pacto de Estado sobre la ley de extranjería sería deseable, pero solo se alcanzará si el Gobierno negocia con lealtad y muestra disposición para ceder a algunas de las exigencias razonables de la oposición. La inmigración es una cuestión con consecuencias humanitarias, económicas, demográficas, culturales y de seguridad. Eliminar cualquiera de estos elementos del debate público solo ayudará a retrasar la implementación de una política realista y aumentará, de forma irresponsable, la brecha entre las élites políticas y la ciudadanía.

### ÁBALOS LE RECUERDA A PUENTE SU PROPIO CASO MASCARILLAS

Si a alguien ha molestado la auditoría interna sobre el caso Koldo encargada por Óscar Puente en el Ministerio de Transportes ha sido a José Luis Ábalos. El exministro sostiene que se ha querido entablar un proceso paralelo en su contra, porque la Fiscalía ha dicho que no hubo malversación ya que el género se entregó y a un precio inferior al que estableció el Tribunal de Cuentas como promedio para toda España. Su réplica hacia Puente no se ha hecho esperar: «¿Por qué Puente no audita las mascarillas que él mismo le compró a un amigo?», se pregunta el exministro, recordándole a su sucesor que fue investigado por contratar casi 200.000 euros en mascarillas como alcalde de Valladolid con un amigo que al verano siguiente le invitó a su yate en Baleares. La Justicia archivó el caso. Ábalos cree que el Gobierno de Pedro Sánchez está sin dirección estratégica y avisa que su voto en el Grupo Mixto ya no está disponible para lo que quiera el PSOE, como había hecho hasta ahora.

### PUEBLA

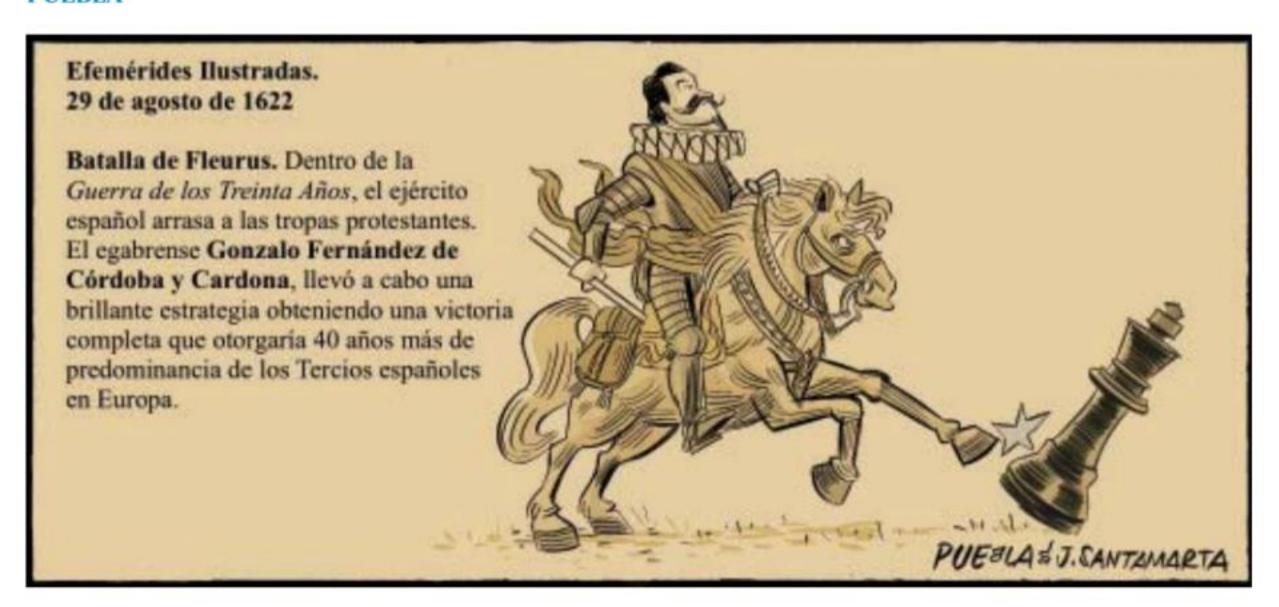

OPINIÓN 5

### LLÁMALO X

«Si la vicepresidenta Montero huye del Congreso, tendrá que dar explicaciones sobre el cupo en el Senado»

Alicia García Portavoz del Grupo Popular en el Senado

### **IM NIETO** Fe de ratas





LA ALBERCA

ALBERTO GARCÍA REYES

### Acción valor gol

Escuchar a los actuales comentaristas del fútbol es aún peor que ver una sesión de control al Gobierno

O pedimos que el locutor tenga la velocidad de Víctor Hugo Morales en el gol de Maradona a Inglaterra: «¡Genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, goooooooool!». Pero digamos que la narración futbolera contemporánea tiene mucho margen de mejora porque se ha convertido en un símbolo de la decadencia cultural. Hubo un tiempo en que la crónica en directo era un género sólo apto para grandes oradores. Ahora, en cambio, se dicen cosas tan extrañas como que el equipo está en bloque bajo en lugar de contar que ha aparcado el autobús en el área chica. Por suerte, las plataformas ofrecen una opción que consiste en ver el partido con el sonido ambiental del estadio. Porque escuchar el fútbol por la tele es como poner una sesión de control al Gobierno. Tiene guasa que en la era del relato usemos el lenguaje peor que nunca. De repente te sueltan a un supuesto experto en parabólicas, también llamado 'panenquita', que simula saberlo todo y te atiborra de frases como «el equipo tiene que jugar más por dentro para facilitar las transiciones» o «los laterales van a zonas interiores para tener más extrapases». El instinto de la palabra, que debería ser obligatorio para un narrador de masas, se ha sustituido por la falsa apariencia de elitismo técnico o intelectual. Igual que en el fútbol se dice hoy que «el equipo tiene una buena disposición a nivel posicional», en política nos cuentan que «la transversalidad social es fundamental para las personas racializadas». Lo menos que nos puede pasar es que prohíban jugar un partido a un futbolista por cantar «Gibraltar español».

El primero al que escuché hablar con eco en el fútbol fue a Jorge D'Alessandro, exportero suplente y exentrenador especialista en descensos. Él es el creador del rollo del sistema de cuatro-cuatro-dos en fase defensiva que cambiaba a cuatro-dos-tresuno para atacar. Y el día que dijo que el delantero había tirado un penalti al palo corto se empezó a joder el Perú. D'Alessandro se convirtió en especialista en toda clase de descensos, los futbolísticos y los dialécticos. No podemos aspirar a que todos hagan crónicas deportivas como las de Manuel Alcántara, que, por poner un ejemplo entre mil, empezó una diciendo que el púgil había llegado sonado de su casa al cuadrilátero porque le había saludado en la presentación del combate: «Tiene mucho mérito saludar a alguien que no has visto antes». Pero tampoco debemos permitirnos a los cronistas que se ahogan con los desmarques de ruptura saltando líneas en la presión tras pérdida para hacer cambios de orientación y aprovechar las segundas jugadas o filtrar pases al nueve, que descarga a banda. Sin embargo, la decadencia total llega cuando un portero hace un paradón y el comentarista exclama en idioma del indio Gerónimo: «Ha sido una acción valor gol». Ahí apago la tele soliviantado y me acuerdo de Di Stéfano: «No te pido que atajes las que vayan dentro, pero por lo menos no te metas las que vayan fuera». Lo que quiero decir es que antes de decir una tontería, los comentaristas -y los políticos- también podrían barajar la posibilidad de callarse.



**UNA RAYA EN EL AGUA** 

IGNACIO CAMACHO

### Desdén institucional

Eso de someterse al control parlamentario es una tabarra. Para cámaras ya están las de las televisiones de confianza

N los regímenes liberales, esa reliquia de la vieja política, el Parlamento era un sitio donde los gobiernos se sometían al control de la representación ciudadana. Iban allí a explicarse, a hablar -lo dice el propio nombre- de sus proyectos ante el conjunto de la nación personificado en una asamblea dotada del poder de elaborar leyes, elegir al primer ministro por decisión mayoritaria y examinar la aplicación de su programa. En Gran Bretaña, el curso se inaugura en una solemne sesión durante la cual el Ejecutivo presenta su plan de actuación anual leído nada menos que por el mismísimo monarca. Sin embargo, las nuevas tendencias del progresismo plebiscitario han arrinconado esta clase de antiguallas. El presidente pasa de rendir cuentas con el apoyo de sus socios, que deberían ser los primeros interesados en reclamárselas, y reduce a un mínimo de ocasiones tasadas su presencia en las Cámaras. No en todas: de vez en cuando se deja entrevistar ante las de alguna televisión de su confianza.

Tampoco sorprende mucho este desprecio en un dirigente que tras la citación judicial de su mujer decidió tomarse unos días de asueto amenazando con abandonar el cargo para estimular -sin demasiado éxito- la cohesión de sus adeptos. Lo hizo, por supuesto, mediante una carta abierta en las redes sociales, dirigida al pueblo en claro ninguneo de sus legítimos representantes en el Congreso. Durante la pandemia también uso y abusó del canal directo con aquellas eternas homilías televisadas que terminaron por provocar aburrimiento, pero al menos entonces tenía un pretexto. Ahora se trata de simple desdén institucional, de displicente desaire a una oposición a la que niega incluso el derecho a discutir con algún ministro subalterno. Cuando el líder y su equipo están trabajando hay que dejarlos hacer en silencio. Si tienen algo que decir, ya elegirán ellos el momento.

Quizá la cuestión clave sea precisamente que no hay nada que explicar porque no existe ningún plan, ninguna estrategia, ningún criterio fijado. Ni sobre la crisis migratoria, ni sobre el pacto fiscal catalán, ni sobre los Presupuestos del próximo año. Nada concreto, nada resuelto, tal vez ni siquiera nada pensado más allá de la idea de ir tirando mientras se negocia el modo de cumplir el acuerdo con Esquerra sin que Puigdemont decida tumbarlo y sin que los propios barones socialistas se llamen demasiado a escándalo. La prioridad está ahora en los juzgados, en el caso de Begoña Gómez y en la manera de descarrilar la instrucción del juez Peinado, y ésa es materia poco grata para un debate parlamentario. Lo demás puede esperar hasta que a alguien se le ocurra algo. El poder desgasta sobre todo al que no lo tiene, como decía aquel correoso político italiano. Y eso de las instituciones, los contrapesos y demás, es una tabarra inventada para un tiempo y un sistema que ya han caducado.

### SEVILLA AL DÍA



JAVIER MACÍAS

### Felicidades a Candi

Ningún chiringuito que aplaude la ley Trans ha salido a defender a las víctimas de este condenado por maltrato

OY para inscribir en el Registro Civil a un recién nacido hay que esperar días para que te atiendan, un proceso que es imprescindible para poder acreditar la baja paternal en el trabajo y para solicitar la prestación de la Seguridad Social. Desde la pandemia, este proceso ha involucionado y no porque estén desbordados por el incremento de la natalidad, sino porque la Administración ha aprovechado las restricciones que hubo durante el estado de alarma para mantener el sistema de cita previa. Este procedimiento es aún

más complicado si uno va a cambiarse los apellidos o el nombre de pila. Sin embargo, resulta la mar de simple si lo que se desea es cambiar de sexo sólo en el DNI. «Lo único que te piden es el consentimiento. Fui al Registro, dije que me sentía mujer y me tomaron los datos. No tuve que aportar pruebas ni hormonarme. Tengo pensado hormonarme, pero más adelante. Te toman nota y a los tres meses te llaman por si estás seguro de esa rectificación. Firmas un papel y al mes siguiente ya se ha culminado el proceso». Así lo cuenta Candi -antes Cándido-, un condenado por maltrato a mujeres que ha aprovechado uno de los resquicios de las leyes fallidas que nos legó Irene Montero, con el sello de Pedro Sánchez, y cuyos resultados son inversamente proporcionales al presunto feminismo populista que las impulsó: reducción de penas por la ley del 'sí es sí' y una burbuja de protección para agresores que han pasado de maltratar a mujeres a sentirse como ellas de repente, cuando se han visto en el banquillo.

Porque ninguna ley ha hecho más daño a las mujeres que las que aprobó esta ministra podemita que hoy se pasea con su chupipandi por los enormes pasillos del Parlamento Europeo con el sueldo de la casta que tanto criticó, mientras califica de fachas y machistas a quienes denunciamos su nefasta gestión. Nadie, ninguno de los chiringuitos que han aplaudido estos avances 'fake' contra el grave e indiscutible problema de la violencia machista han salido a defender a las víctimas de este Candi, que hoy tienen que soportar cómo pretende escaparse por la gatera procesal su agresor a cuenta de la 'ley trans' que permite a cualquiera apuntarse como mujer, hombre o viceversa y acogerse a los beneficios judiciales pese a estar condenado previamente. Dice que empezó a sentirse mujer en la cárcel, cuando mantuvo relaciones sexuales con otros presos allá por 2020 y se queja de la discriminación padecida durante su proceso. «Bastante hemos sufrido», se defiende. Casualmente, Candi está a la espera de una petición de indulto de otra condena por malos tratos a su siguiente pareja y por la que ha sido inhibida a un juzgado de instrucción en lugar de al de Violencia sobre la Mujer.

En este país se persigue socialmente a quienes no opinan en la línea de lo establecido como políticamente correcto por este lobby que ha provocado estas distorsiones legales, que no son pocas por más que intenten hacer ver que son casos aislados. Probablemente Candi acabe amparada por una asociación de víctimas de la transfobia. Por si acaso, yo la felicito porque hoy es su santo.

### CARTAS AL DIRECTOR

### Hablemos de agua y sequía

Telediaros, prensa, redes sociales y conversaciones... Todo gira en este aciago verano alrededor de Cataluña v su último sainete del prófugo; o de la última de las inevitables olas de calor: o de frivolidades de famosos y politiqueos de tres al cuarto. Y mientras, siguen pasando semanas y meses de tremenda seguía, a la que no se ven perspectivas de ser aplacada por un otoño invierno que derrame temporales sobre nuestros resecos campos y pantanos. ¿Cómo no se han previsto aún las mínimas medidas para intentar, al menos, minimizar tan negras perspectivas por parte de autoridades nacionales, regionales y locales? Campañas en prensa, radio y TV invitando al ahorro, bajadas o cortes de presión en horas nocturnas, subvenciones para el cambio de bañeras por duchas y grifería de chorro intermitente. Y. naturalmente, captación de aguas subterráneas para pozos, desaladoras de agua del mar, trasvases a gran escala... Porque pretender que se construyan nuevos embalses para completar los existentes ya sería pedir peras al olmo.

FERNANDO VALLEJO PÉREZ DE AYALA SEVILLA

### **Dulces alternativas**

Pese a tener hoy día certeza plena de que la ingesta excesiva de azúcar afecta seriamente a nuestra salud. hemos visto incrementado su consumo exponencialmente en los ultimos tiempos -especialmente en cuanto a los productos manufacturados se refierehasta el punto de ser denominada por los nutricionistas como una pandemia silenciosa. Sucede que la glucosa se convierte en la mejor eleccion para reponernos de nuestros desequilibrios de cualquier tipo, ya que el azúcar es un alimento que se digiere fácilmente y que le informa rápidamente al cerebro que ya se ha repuesto la energía que le faltaba. De ahí, y para que no pueda convertirse en un verdadero patrón de comportamiento, dichos expertos coinciden en recomendar al personal el consumo de determinados

### RAMÓN



alimentos que !ojo al dato! son capaces de aportar a nuestro organismo una dulzura natural y que además no resulte adictiva, como la canela, la calabaza y la zanahoria, entre otras. Y es que, ante esa «imperiosa necesidad» que muestran algunos por comer algo dulce, y que bien puede calificarse como verdadera adicción o trastorno, siempre existen dulces alternativas, afortunadamente.

MIGUEL SÁNCHEZ ZARAGOZA

### Si Rovira está en España...

La misión de Marta Rovira no es la de unir al independentismo ni alentar la causa de la independencia. Con toda seguridad, su regreso, que también es la escenificación de una supuesta victoria política, tiene más que ver con la viabilidad de un pacto que permita investir a Illa como presidente de la Generalitat, como así ha sido,. ERC no soportaría una repetición de las elecciones y Sánchez merece, de parte de los republicanos, el justo pago por sus servicios prestados. No en vano, si Rovira está en España, también es consecuencia de la amnistía.

JUAN GARCÍA RODRÍGUEZ CÁCERES



Imagen de la presa del pantano del Gergal // ABC

Pueden dirigir sus cartas a ABC de Sevilla al correo electrónico cartas.sevilla@abc.es. Su extensión no debe exceder los 900 caracteres, con espacios. ABC se reserva el derecho de extractar o reducir los textos cuyas dimensiones sobrepasen el espacio destinado a ellas. OPINIÓN 7

Las imágenes del asalto a la ciudad de Ceuta



**PÁSALO** 

J. FÉLIX MACHUCA

### En las mismas puertas

El asalto a Ceuta no impacta por su novedad si no por su reiteración

ENGO un buen amigo que me lo sintetiza de esta forma: los movimientos migratorios son imparables. Los bárbaros llegaron a las puertas de Roma, se filtraron en sus ejércitos y campos, convivieron con los vernáculos de ocho apellidos latinos y no existían ni la televisión, la radio ni las redes para convencer a las tribus de más allá del Danubio que en Roma se vivía muchísimo mejor que en sus propios territorios. Había circo gratis, termas públicas, paguitas gastronómicas y amplias posibilidades de tener un futuro más o menos asegurado formando parte de sus ejércitos, bien al mando, bien como legionarios. Era el estado del bienestar. Quiere esto decir que, siendo realista, el tercer mundo que viaja en pateras o atravesando a pie el Sahel, acabará comiéndose al primero, que es en el que vivimos y se ha convencido de que Toynbee llevaba mucha razón, porque Occidente se diluye, se derrumba como un edificio de espuma. ¿Puede hacerse algo para parar tan fatal proceso?

por jóvenes marroquíes son realmente impactantes. Y para muchos forman parte de la respuesta a la pregunta de arriba. No son imágenes intimidantes por ser novedosas. Se han repetido durante estos últimos años con demasiada frecuencia. Tanta que los ceutíes han declarado en muchas ocasiones que la desmoralización ciudadana es un hecho y que la inseguridad en la que viven no es menor que la que neurotizan a los habitantes de fronteras en conflictos irreversibles. Muchos ceutíes y melillenses, ante la fra-

saltar el Estrecho e instalarse acá. Es la consecuencia inmediata de sentirse como los romanos cuando vieron a Aníbal y sus ejércitos de elefantes acampados a las puertas de la ciudad eterna.

gilidad y vulnerabilidad de nuestros puestos fron-

terizos, han clavado sus ojos y su seguridad en

La pregunta, al margen de cualquier tentación colérica por la ventajista actuación de las autoridades marroquíes, que no se ganan lo que reciben de España y la Unión por mantener un razonable orden en el magma migratorio fronterizo, es si tiene solución el asunto. Si me permiten el salto de escenarios, en los ochenta, Fidel Castro, cada vez que entendía que los yanquis se ponían estupendos, abría las puertas de las cárceles y organizaba una balsería popular enviando para Miami a miles y miles de deshechos sociales y expresidiarios. Si nuestro socio preferente en África es tibio y ventajista en sus movimientos políticos e imita a Castro enviándonos a Ceuta lo mejor de sus calles para apretarnos ahora con Canarias como antes con el Sáhara, con Pegasus o sin Pegasus, ya podemos ir pensando que los ceutíes que compran casa en Cádiz o Málaga lo hacen convencidos de que no habrá Escipión el Africano que detenga a Aníbal a las puertas de Roma...

## 100 m

LENTE DE AUMENTO

AGUSTÍN PERY

### No más puñaladas a Mateo

Su familia merece respeto, ser sepulcro y no trinchera para sacar rédito de una pérdida que desgarra el alma sin consuelo

AN ajustado cuentas sobre su cuerpo asaeteado de locuras. Como si su muerte fuera más injusta según el origen, el color o la raza de su asesino. Lo han asesinado y con su sangre aún caliente han hecho bandera de odios, sin querer saber, sin piedad por una familia que tiene que vivir, ¿cómo?, cuando no tendrá fuerzas, cuando lo que les queda es un corazón roto en mil pedazos sin manual de instrucciones porque jamás nada ni nadie te prepara para perder a un hijo, menos de esta manera tan absurda, incomprensible, cruel.

Ellos, su familia, merecen respeto y no una causa falsa que no podrá jamás explicar lo inexplicable. Que Mateo salió de casa para una pachanguita con los amigos, que quizá estaban todavía eligiendo los equipos, que alguno se quejó de que el balón estaba deshinchado y seguro que otro le gritó «pásala, chupón». Mateo salió de casa y lo mataron por nada, como si hubiera que buscar razón, como si encontrar un motivo pudiera dar consuelo a los suyos. No es eso lo que buscaron con el señalamiento precipitado. Ni siquiera fue el miserable intento de apaciguar el alma rota con el placebo del odio. Teclearon hasta que les sangraron las yemas algo así como que «Mateo no hubiera muerto si... les dejamos entrar y pasan estas cosas...». Les faltó tiempo para pedirnos que nos manifestáramos, que asaltáramos centros de acogida y hasta alguna tienda, a la estela de ese Reino Unido tras el atroz asesinato de aquellas pobre niñas. Vieron en el cuerpo de Mateo una oportunidad de sacar rédito.

Pero nada de eso ocurrió y lo que es todavía más desolador es que la muerte a puñaladas de un niño se utilice como espoleta, como caladero donde pescar, con mierdas tecleando antes de irse de terraceo, a seguir con su veraneo sin tiempo entre caña y caña para decir descansa en paz, Mateo

Hoy somos peores porque no quisimos llorar una vida perdida sino colarnos por una valla de un campo de fútbol para ladrar nuestra miseria de hienas. Ahora, cuando ya solo queda el recuerdo, la bandería de odios alimenta la retahíla vocinglera que manda en la corrala. Hay la sensación de que la miseria del señalador artilla al otro, que celebra el patinazo de unos para alimentar su pulsión censora. Ahora, retratada la bajeza moral de los ultras, qué adjetivo tan sobado, es el turno de que hagan caja los otros con ese afán de aprovechar una oportunidad única de erigirse en guardianes de la moral y la ética; la buena, la suya, la de la progresía.

Yo, más primario y seguro que menos largo, sólo imagino a una 'pietà' doliente con su hijo en brazos, aferrada a un cuerpo sin vida, como a la que a ella sin remedio se le va escapando. Sólo queda rogar que no maten también su espíritu. Que dejen de sobrevolar su cuerpo tantas bandas de carroñeros. Que han asesinado a un crío. Nada más, y ya es tremendo. Basta con eso. Pobre Mateo, pobre familia sin consuelo.

#### COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL



YOLANDA VALLEJO

### Otoño caliente

Un mes de vacaciones le ha bastado a Pedro Sánchez para que el desgaste de la izquierda se evidencie, todavía más

ICEN que la distancia es la mejor manera de viajar hacia el olvido. Una vez perdidos los referentes, el uso y la costumbre se encargan de lo demás; ya ve, usamos 'otoño caliente' para cualquier cosa, incluso para hablar de la que se avecina -según las cabañuelas- porque hemos olvidado aquel 'autunno caldo, la versión italiana y proletaria del mayo del 68, pijo y francés. Así que, huérfana de madre y padre, la expresión se ha hecho carne, habita entre nosotros y hablamos de otoño caliente cada vez que se acaba agosto y vienen los del calendario meteorológico -que no son los mismos que los del almanaque— a decirnos que el otoño comienza el 1 de septiembre, cosa que usted ya sabía porque la vuelta al cole ya le está costando más de lo que creía y la cesta de la compra más de lo que debería. De poco le ha servido a el paréntesis veraniego porque el calor sigue siendo el mismo y la alegría en la casa del pobre dura lo que dura.

El caso que es que nuestro presidente ha vuelto esta semana, al fin, de sus vacaciones con la agenda cargadita de frentes abiertos: la crisis migratoria, la financiación de Cataluña -y la nuestra—, la investigación judicial a Begoña Gómez, la amnistía a cuentagotas, el peligroso juego con ERC y Junts, la segunda fuga de Puigdemont, el caos ferroviario, diga lo que diga Puente, que debe coger muy pocos trenes, los presupuestos generales —que según María Jesús Montero tienen muy avanzado el esqueleto, aunque les falte el músculo y la grasa-, y la amenaza constante de un moción de censura que, en cualquier momento, puede hacer saltar por los aires el gobierno de Pedro Sánchez, y no de la mejor manera posible ni por el camino más previsible.

Suele pasar. Dicen los expertos que el mayor número de divorcios se produce al volver de las vacaciones. Que la gente no solo recarga pilas, sino que viene 'calentita' y decidida a no dejar pasar ni una. Que las cosas no se ven igual antes que después de tomar distancia; y la distancia, se lo dije al principio es el pasaporte al olvido. Un mes de vacaciones le ha bastado a Pedro Sánchez para que el desgaste de la izquierda se evidencie —todavía más— en las encuestas de intención voto. Y es que, según el sondeo de NC Report, el PSOE resistiría gracias a Sumar, pero las últimas decisiones del Gobierno, sobre todo en la cuestión catalana, no hacen más que restar votos del propio nicho socialista.

Pedro Sánchez ya no es el líder político mejor valorado por los españoles —no me cuesta creerlo—, pero hay algo todavía más interesante: quienes peor nota le dan son los que tienen entre treinta y sesenta y cuatro años, es decir, los que nos levantamos cada mañana en este país echando
cuentas, los que cogemos cada día un tren para
ir a trabajar, los que hace tiempo que descubrimos que la vuelta al cole es un puerto de montaña y los que sabemos que el otoño puede ser tan
caliente como el verano, o más todavía.

### Ángeles Férriz Portavoz parlamentario PSOE-A

### Demagogia de los chinos

Su trayectoria no hace pensar que sea nominada al premio Castelar, pero se ve que las urgencias por generar argumentarios para tapar las vergüenzas del sanchismo le obligan a tocar fondo. Criticar que Moreno hable de infrafinanciación andaluza y se gaste dinero en viajar a China, el día que el presidente cierra allí una inversión privada multimillonaria, es munición de saldo. Un petardo sin pólvora.

### Arnaldo Otegi Cabecilla de Bildu

### Illa como inspiración

«Pero Pedro, tú sabes lo que es una nación?».

Sobrevuela en la hemeroteca la pregunta que le hizo Patxi López a Sánchez en aquel debate de las primarias. Al final resulta que Salvador Illa tenía la respuesta, y así lo afirmaba Otegi: «Cataluña es una nación y España es un Estado plurinacional». Illa se ha convertido en fuente de inspiración del independentismo.

### Delcy Rodríguez Dirigente chavista

### Maduro se parapeta

Maduro no tira la toalla.
Al menos eso indica el
que haya reforzado su
gabinete con el 'núcleo duro'
del chavismo que representan
Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez. El
primero, además de sus menesteres actuales,
se hace con el mando del aparato represor del
Estado; la segunda acumula el Ministerio del
Petróleo. Maduro se parapeta tras el señor de
la porra y la señora del dinero.



### ▲ SEGUNDO CICLO DE LA TEMPORADA

### Vuelven las carreras a Sanlúcar

El segundo ciclo de Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda llenó ayer de nuevo la playa de Las Piletas de miles de aficionados que no querían perderse uno de los espectáculos más bellos del verano. La cita es también un lugar de encuentro social de personalidades en las postrime-

rías de agosto. Ayer disfrutaron de las carreras la europarlamentaria Carmen Crespo; el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que entregó el Gran Premio Ciudad de Sevilla, y Rafael Carmona, presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla que patrocinaba uno de los premios de la jornada. En lo deportivo, Nico Valle y The Snapper se llevaron el Gran Premio de Andalucía, mientras el vencedor del primer ciclo, Borja Fayos, repitió victoria con un doblete a lomos de Astimegoesby y Mauro. Completaron el palmarés de la tarde Ricardo Sousa, con Farzaneh, y Jaime Gelabert, con Sogalinda. Hoy continúa el ciclo que se despide mañana hasta el verano que viene. ENFOQUE 9

### Alba Barnusell Alcaldesa de Granollers

### Reconciliando a toda mecha

A bombo y platillo presentaron Illa y la consejera Parlón la apertura de «una nueva etapa» al frente de los Mossos después del ridículo internacional cosechado por el Cuerpo en la fuga de Puigdemont. Un día después, el Ayuntamiento de Granollers, donde gobierna el PSC, convocaba a un taller formativo en el que se enseñaba a los jóvenes a tirar cócteles molotov a la Policía. Tanto los sindicatos de Mossos como el PP han denunciado al ayuntamiento por montar un cursillo de «guerrilla urbana», con prácticas en pleno centro de la localidad, consistente en hacer puntería contra un monigote de los Mossos. Desde el ayuntamiento han intentado desvincularse del abrasivo cursillo, pese a venir muy claro en el programa oficial editado por el consistorio. ¿La «reconciliación» también es esto?



### Marian Otamendi Director de World Footbal Summit

### Fútbol mundial en Sevilla

Por tercer año reunirá en Fibes, el 18 y el 19 de septiembre, al congreso internacional de la industria y la economía del fútbol, un evento que, con 2.500 asistentes y otro millar de seguidores digitales, reúne a profesionales del universo futbolístico y genera en torno a 20 millones de euros en sus sedes. Augura que esta edición, que será la última sevillana, será la mejor.

#### ► TRADICIÓN ANUAL

### Ofrenda del Sevilla a la Virgen de los Reyes

Como es tradición cada temporada, el consejo de administración, el cuerpo técnico y la plantilla del primer equipo del Sevilla F. C. realizaron ayer la tradicional ofrenda floral a la patrona de la ciudad y de la Archidiócesis de Sevilla, la Virgen de los Reyes. La expedición sevillista llegó a la Catedral después de rendir un homenaje a Antonio Puerta en la ciudad deportiva. En la Capilla Real de la Seo hispalense asistían a una misa oficiada por el capellán sevillista, el padre Indalecio, y el canónigo Marcelino Manzano. Posteriormente, los futbolistas Jesús Navas, Ocampos y Gudelj, junto al presidente de la entidad, José María del Nido Carrasco, el cuerpo técnico, con Xavi García Pimienta a la cabeza y Víctor Orta, depositaron un centro de flores blancas a los pies de la Patrona.



MANUEL GÓMEZ



### ◆ LEYENDA DEL MARATÓN A bol A ptóp vytolyce

### Abel Antón vuelve a la Cartuja para revivir su oro en el Mundial de 1999

Abel Antón volvió ayer al estadio de la Cartuja para revivir aquel 28 de agosto de 1999 en el que entró victorioso tras una enorme carrera para celebrar ante el mundo y los 65.000 espectadores que ocupaban las gradas su oro español en el maratón con el que se cerraba el Mundial de Atletismo de 1999. Para el corredor supuso el segundo título mundial de su prodi-

giosa carrera tras el conquistado dos años antes en Atenas. Ayer, acompañado de su familia y amigos, revivió el recorrido de la prueba por las calles de Sevilla a bordo de un autobús panorámico de la empresa City Sightseeing. Abel Antón, soriano, es también sevillano «de corazón», como demuestra su presidencia de honor del maratón de Sevilla.

### Crimen machista en Pino Montano: «Llama a la Policía, he matado a tu madre»

- El agresor, que no tenía denuncias previas, acuchilla a su mujer e intenta después cortarse el cuello
- Uno de los hijos encontró el cuerpo de su madre boca abajo en la cama y rodeada de un gran charco de sangre

SILVIA TUBIO SEVILLA

e había superado el ecuador del año con la buena noticia de que no se habían registrado aún muertes por violencia machista en Sevilla. Pero ayer por la mañana, aquella estadística positiva se volatilizaba por completo en un domicilio del barrio de Pino Montano donde Amparo, de 58 años, era asesinada por su marido. Él mismo se lo confesaba a uno de sus hijos al que llamó poco antes de las diez de la mañana: «Llama a la Policía, he matado a tu madre».

La casa del hijo está apenas cinco minutos de la vivienda de sus padres, ubicada en la calle Estrella Betelgeuse, en un bloque de pisos en el que todos los vecinos se conocen y algunos han consolidado fuertes lazos de amistad. Antes de salir corriendo, el hijo de la víctima llamó a la Policía. Según describen fuentes policiales, muy nervioso y entre lágrimas reprodujo lo que le acababa de decir su padre. Le aseguró al agente que había notado la voz de su progenitor rara, como si estuviera ebrio, pero que no se podía creer lo que estaba diciendo. «Mi padre es muy buena persona, no es posible».

Al llegar a la vivienda familiar se topó de frente con el escenario de un crimen. Su madre yacía boca abajo en la cama de su habitación rodeada de un gran charco de sangre y su padre estaba herido en el cuello. Había intentado suicidarse.

Cuando los servicios sanitarios llegaron a la casa sólo pudieron certificar la muerte de la mujer, cuyo cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para la práctica de la autopsia. El cadáver presentaba lesiones por arma blanca; un cuchillo que fue intervenido por los agentes. El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se hizo cargo de un crimen que inaugura la estadística de mujeres asesinadas en 2024 en la provincia de Sevilla. Es, además, la séptima en Andalucía.

### De mudanza

El agresor, Manuel Q. S., fue enviado en calidad de detenido al hospital Virgen del Rocío donde ingresó para ser tratado de las lesiones. De 58 años, este conductor de la empresa municipal Tussam estaba de día libre y junto a su pareja finiquitando la mudanza para trasladarse a Cantillana. Habían vendido ya el piso que ayer quedó precintado y todo su entorno coincide en destacar la normalidad que reinaba en la pareja que había decidido regresar a su pueblo. No había denuncias previas y como confirmó la Subdelegación del Gobierno, la mujer no estaba en la base de datos de VioGén. Si bien la falta de denuncia no es ninguna novedad. Es una circunstancia que se repite en este tipo de asesinatos. De las 32 mujeres asesinadas por violencia machista este año en el país, 27 de ellas, que suponen el 84,4%, no contaban con denuncias previas.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, insistía en la importancia de la denuncia: «Si la víctima no es capaz de hacerlo, por miedo o por cualquier otra imposibilidad, deben ser las personas que la rodean, sus familiares o vecinos, quienes lo comuniquen a quienes pueden salvar su vida».

Mientras el cuerpo de Amparo seguía en la vivienda, los vecinos se arremolinaban en la puerta del bloque, custodiado por un agente. Las muestras de asombro se entrecruzaban con las de tristeza. La pareja tenía también una hija que vive fuera de Sevilla y que llegaba antes de que trasladaran el cuerpo de su progenitora. Pasada la una del mediodía, el juez ordenaba el levantamiento del cadáver.

Sobre las tres de la tarde, el Ministerio de Igualdad confirmaba la muerte



Un agente de la Policía habla con personal de UMIES en la puerta del bloque donde residía la pareja // FOTOS: VÍCTOR RODRÍGUEZ

#### **ADRIANO**

### **Una lacra**

■ l asesinato de Ampa-→ ro es uno más en la ✓ larga lista de mujeres muertas a cuenta de la violencia machista, una lacra que no cesa por muchas políticas que se lleven a cabo por parte de las administraciones. Todos recuerdan a Manuel, el asesino, como una «buena persona», con el que formaba «un matrimonio normal» querido por todos. Y esta es una de las claves de estos crímenes: que nadie podía imaginar el desenlace fatal.

### Sin denuncias previas

Como el 80% de las mujeres asesinadas este año en el país, esta vecina no había denunciado ni estaba en los ficheros de seguimiento de la sevillana como violencia machista. La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno
contra la Violencia de Género, Carmen
Martínez Perza, expresaron a través de
una nota de prensa «su más absoluta
condena y rechazo» y trasladaban «todo
su apoyo a familiares y amistades de la
víctima». Tanto la ministra como la delegada pidieron todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones
y el conjunto de la sociedad para llegar
a tiempo y evitar más muertes.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, había sido de los primeros en reaccionar a través de un comentario en la red social X: «Quiero mostrar nuestra más enérgica repulsa y condena. Tenemos que seguir trabajando juntos para acabar con esta lacra. Recuerda que siempre nos tienes a tu lado a través del 016, 092, 091 o en los CIAM». Después le seguirían la consejera de Igualdad, Loles López, que admitía sentirse «horrorizada» tras conocer lo que había ocurrido en Pino Montano. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, pidió consenso para «erradicar entre todos este horror». Y también se pronunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, advirtiendo que «una sociedad justa y avanzada es incompatible con tanto dolor. Impliquémonos todos y todas. El 016 es gratuito, confidencial y no deja rastro en la factura».



Recientemente habían **vendido la casa** para volver, varias décadas después, a Cantillana, localidad natal de ambos: «Hemos convividos con ellos en el mismo edificio muchísimos años y nunca notamos nada»

### Amparo y Manuel, una pareja 'normal' según los vecinos

R. ARROCHA SEVILLA

n el Supermercado Día salieron casi todos fuera. Los que estaban trabajando, y los clientes, despavoridos ante lo que acaban de conocer. Los gritos y lloros se escuchaban con facilidad muy cerca. La vecina del piso bajo de la calle Estrella Betelguese, número 9, a escasos metros del establecimiento, acababa de ser asesinada presuntamente por su marido. Eran las diez de la mañana y el pánico se apoderó de un barrio, el de Pino Montano, poco acostumbrado a que el terror se perciba desde tan cerca.

En apenas unos minutos, y con los policías en la puerta del edificio en el que se había cometido el asesinato, muchos de los vecinos que conocían a Amparo empezaron a bajar para ver qué es lo que estaba sucediendo. Más llantos y una incomprensión muy manifiesta se repetían «¡No es posible!; es mentira. No me digas eso», le dijo una señora con la cara desencajada y sin ánimo de seguir caminando a un grupo de personas que se encontraban a pocos metros de la vivienda de la fallecida.

Tampoco los vecinos que convivían en el mismo edificio donde sucedieron los hechos eran capaces de explicarse lo ocurrido. Uno de ellos, que conocía al presunto asesino, Manolo, desde hacía más de 30 años, seguía teniendo dudas de lo ocurrido, como si fuese una pesadilla de la que pronto iba a despertar. Hacía unos años, otro vecino falleció en un accidente de tráfico, y el golpe fue durísimo en

Algunos vecinos llegaron a pensar que se trataba de un ataque terrorista al ver a la Policía y al escuchar los gritos de familiares el pequeño bloque de viviendas en el que vivían Manuel y Amparo.

Los gritos de dolor seguían repitiéndose con la llegada de los dos hijos de la víctima. También de otros familiares que fueron llegando de Cantillana, localidad natal de la pareja, durante toda la mañana, antes de que una ambulancia se llevara a Manolo tras intentar degollarse.

Después de tres décadas viviendo en Pino Montano, Manolo había conseguido que le dieran en la empresa en la que trabajaba la posibilidad de hacerlo desde el municipio sevillano. En apenas unas semanas, y tras vender la casa, ambos, Manolo y Amparo debían haber vuelto a casa.

### Recuperada de un cáncer

Contaron algunos vecinos que Manolo era «aparentemente» una persona normal, preocupado por la recuperación de su mujer, que había sufrido un cáncer, y que su principal hobby era bajar con su bicicleta para hacer rutas por zonas anteriormente estudiadas.

Nadie en el barrio se explica lo que pudo ocurrir. «Era una pareja normal. Cuando pasan este tipo de cosas, por lo que hemos visto otra veces en la televisión, son matrimonios con problemas, con una persona denunciada por malos tratos. Pero es que aquí nunca había pasado nada. Hemos vivido con ellos muchísimos años, viéndonos en el edificio, en el garaje, en los bares cercanos, en donde sea... y nunca notamos nada», declaró una vecina.

Otra, afligida por el dolor, y después de permanecer durante varias horas sin poder salir de su vivienda, se acordó de algunos momentos vividos junto a la fallecida: «Era una persona muy buena. Había superado un cáncer en la cabeza, y se le veía muy recuperada. Yo creo que nos va a costar mucho a todos poder olvidar este momento. Jamás me podía imaginar lo que ha ocurrido al lado de mi casa. Todo fue muy rápido. Cuando vi a los policías cerca del edificio llegué a pensar que se trataba de un ataque terrorista. Ayer vi a Manolo como cualquier otro día. Todavía no me creo lo que ha hecho».



COMPRA MÁS
PAGA MENOS

IDESCÚBRELO EN TU MAKRO MÁS CERCANO!





### Una tercera mujer dice haber sufrido amenazas de Candi, el trans condenado por maltrato

Fue su pareja en 2023, tiene una orden de alejamiento y ha huido de Sevilla por miedo a encontrarse con él

MERCEDES BENÍTEZ SEVILLA

Los supuestos casos de violencia de género se le amontonan a Candi (antes Cándido), el transgénero que pidió el cambio de sexo tras ser condenado por violencia machista en Sevilla y que ha provocado que un juzgado especializado se inhiba por falta de competencia.

Hasta ahora se sabía que esta persona tenía a sus espaldas dos procedimientos por violencia de género. Uno por los supuestos malos tratos que infligió a su primera esposa (con la que tuvo un hijo) y por el que ya fue sentenciado; y otro proceso por las supuestas agresiones a su segunda mujer (madre de otros dos hijos suyos) y que está pendiente de ser juzgado.

Ahora se ha conocido que hay otra mujer (ya van tres) que asegura haber sido víctima de este hombre que defiende que quiere cambiarse de sexo y que inició el procedimiento en julio de 2023 tras lo cual pidió no ser encausado por un juzgado de Violencia sobre la Mujer.

Se trataría de una tercera víctima que prefiere permanecer en el anonimato pero de la que su expareja tiene una orden de alejamiento a la espera de que se celebre el juicio.

### Temor

Según explica esta mujer, fue pareja sentimental de Candi durante el año 2023 y ahora se encuentra bajo la protección de una asociación que la está ayudando en su defensa. Y, de hecho, ha huido de Sevilla para poner distancia con su supuesto maltratador porque teme posibles represalias.

Al parecer, según revela, tiene aún juicios que están pendientes de celebrarse por supuestos delitos de coacciones y amenazas de muerte que se produjeron durante la etapa de su convivencia. Es un nuevo caso que, según el abogado que denunció el asunto, José Antonio Sires, «refrenda nuestra tesis de que es fraude de ley». De hecho, el

El abogado José Antonio Siles insiste en que este nuevo caso es una prueba más del «fraude de ley» en el que habría incurrido penalista insiste en que este caso debe revisarse por los tribunales como indubitado fraude ley para que las víctimas tengan la protección que necesitan por la Ley de violencia de género.

### **Imperfecciones**

Sires considera que la ley Trans elaborada por el ministerio de Igualdad en la etapa de la exministra de Igualdad Irene Montero, «tiene imperfecciones y estos casos son un claro ejemplo»

Además el letrado Sires confirma el amplio historial delictivo del transgénero. «Llevamos la defensa de dos mujeres y ya fue condenado previamente a prisión por violencia de género por lo que hubo una tercera mujer anterior», explica. De hecho, el que Candi se haya convertido en mujer ha supuesto que se abra la puerta a que tenga un tratamiento judicial distinto, ya que el juzgado de Violencia contra la Mujer se ha declarado incompetente.

La última víctima de Candi denunció que la última agresión física que recibió se produjo el pasado 10 de julio, denunciada nuevamente como un delito de lesiones con un parte médico que así lo certifica.

«El pasado 9 de agosto volvió a presentarse en la puerta de su domicilio para amenazarla, pero como está pendiente de una petición de indulto, puede estar en la calle. Ella llama a la Policía pero le dicen que como su maltratador es ahora una mujer, que la deben tratar como tal», relató a ABC el abogado.



Candi, el transgénero en la entrevista concedida a este medio // R. DOBLADO

### CÁRCEL DE MORÓN

### Funcionarios salvan a un preso del incendio de su celda

ABC SEVILLA

El sindicato CSIF destacó ayer que funcionarios de la prisión de Sevilla II, en Morón de la Frontera (Sevilla), han rescatado a un reo ante el incendio declarado en el interior de su celda.

Según el sindicato, sobre las 4,00 horas de la madrugada de ayer se produjo un incendio en una celda del módulo 5 del de la cárcel de Sevilla II, ante lo cual «saltó la alarma de incendio de una celda, a la que acudieron

los funcionarios y había una gran cantidad de humo y fuego en dicha celda».

Los efectivos tuvieron que utilizar las mangueras para apagar el incendio y equiparse con los equipos de respiración autónoma, para poder sacar al interno, que fue trasladado rápidamente a la enfermería del centro penitenciario y que posteriormente tuvo que ser trasladado al hospital, donde está siendo atendido.

CSIF destacó «la profesionalidad

de todos y cada uno, del jefe de Servicio y los funcionarios que han solucionado esta situación y que gracias a la gran rapidez y eficacia en su actuación, se ha podido salvar una vida, ya que a veces tienen que hacer otras funciones como las de bombero, como en este caso».

Por eso, el sindicato solicita «una mención especial en el reconocimiento del jefe de servicio» y demás funcionarios que han actuado en esta situación, reclamando «más medios humanos y materiales, además del reconocimiento como agentes de la autoridad, profesión de riesgo, una RPT completa en todas las áreas de trabajo, una actualización de medios materiales y formación continuada, como la que se necesita para esto.

ABC JUEVES, 29 DE AGOSTO DE 2024



Vecinos de Coria del Río en la última concentración celebrada recientemente // J.M. SERRANO

### La prensa inglesa avisa a turistas británicos del virus del Nilo

 Varios rotativos advierten del aumento de víctimas mortales en la provincia

S. L. SEVILLA

La prensa internacional está haciéndose eco de la incidencia del virus del Nilo Occidental en la provincia de Sevilla, advirtiendo del aumento de la mortalidad, especialmente tras registrarse las dos últimas muertes que han elevado la cifra de muertos hasta cinco.

En concreto, el rotativo británico Daily Mail ha publicado una información en su edición digital, titulando que «Los temores crecen ante la propagación del virus mortal del Nilo Occidental después de dos muertos más en España picados por mosquitos llevando a cinco (las víctimas mortales) este año en una región», en alusión a la provincia de Sevilla.

En dicho artículo, la edición digital del Daily Mail da cuenta del reciente comunicado de la Junta de Andalucía informando de las dos citadas nuevas muertes, en concreto dos vecinos más de Coria del Río, que acumula así tres de las cinco víctimas mortales de esta enfermedad en Sevilla y Andalucía este verano.

Las víctimas mortales notificadas este verano por infección de virus de la fiebre del Nilo Occidental son estas dos personas de Coria del Río, una de ellas de 71 años de edad; una mujer de 71 años vecina de Dos Hermanas y con patologías previas; una anciana de 86 años infectada en La Puebla del Río y otra anciana más de 87 años de edad y con patologías previas vecina de Coria del Río.

La información del diario británico menciona igualmente los diez nuevos casos de infección confirmados por la Administración andaluza, con-

Algunos medios llegan a afirmar que existe el temor de que la enfermedad se pueda expandir por el país y hablan de propagación cretamente en dos personas de Dos Hermanas, cuatro de Coria del Río, dos de Los Palacios y Villafranca, una persona de Gerena y otra de Carmona, municipios estos dos últimos que se incorporan a la problemática.

### Alerta

«Los británicos que viajan a España han sido alertados sobre el virus mortal del Nilo Occidental durante los últimos años», señala además el Daily Mail.

El también diario británico Daily Express ha publicado igualmente una información titulada «Dos muertos más en España mientras el virus continúa propagándose», dando cuenta así del citado comunicado de la Junta de Andalucía con los dos nuevos fallecimientos que elevan a cinco el número de muertes este verano por infección del virus de la fiebre del Nilo Occidental, así como de los nuevos diez casos de contagio, siempre aludiendo «al área de Sevilla». «Hay temores de que la enfermedad se pueda extender a través de España», señala dicho periódico.

El canal de televisión Euronews, por su parte, ha publicado una información en su portal digital, con el titular «La preocupación crece por el virus del Nilo después de dos muertes más en Sevilla»; en los mismos términos que los artículos anteriores.

Actualmente, pesa el I Plan Estratégico Andaluz para la Vigilancia y Control de Vectores Artrópodos con incidencia en salud (PEVA), promovido por la Junta de Andalucía y que obliga a los ayuntamientos de los municipios afectados por la problemática de los mosquitos transmisores del virus de la fiebre del Nilo Occidental a desplegar planes municipales de fumigación preventiva contra tales insectos; si bien los ayuntamientos reclaman a la Junta mayor «implicación» en el asunto y que el coste de los trabajos de desinfección no recaiga exclusivamente sobre ellos.

La Diputación de Sevilla ha contratado por más de un millón de euros a dos empresas de desinsectación para reforzar y ampliar los planes municipales en los pueblos designados por la Junta de Andalucía como afectados por esta situación.







A la izquierda el futuro edificio de la Politécnica en la Cartuja, a la derecha la Escuela de Agrónomos // ABG

### Las obras de la Politécnica avanzan y los alumnos podrán trasladarse en marzo de 2025

Los trabajos en la Cartuja están ejecutados al 20% y se sumarán al edificio del Cateps ya operativo

MERCEDES BENÍTEZ SEVILLA

Parece mentira pero ya es una realidad visible desde la Cartuja. Las obras del aulario de la Politécnica de la Universidad de Sevilla, que lleva décadas esperando un traslado del viejo edificio de Los Remedios, avanzan a buen ritmo. Solo hay que darse una vuelta por la parcela que se sitúa en frente de la Escuela Superior de Ingeniería para comprobar que el esqueleto del edificio ya está en marcha y que ya se divisa el que será el futuro aulario en el que los albañiles trabajan a diario.

Casi un año después de que el rector, Miguel Ángel Castro, pusiera la primera piedra en octubre de 2023, las obras se encuentran por encima del 20%. Eso supone, según la Hispalense, que se cumplirán los plazos y que su terminación está prevista para finales de marzo de 2025 con el posterior traslado de los estudiantes.

Durante el último año se ha desarrollado la fase de cimentación y la estructura se debe acabar a mediados del próximo septiembre. Se trata de un proyecto que tras superar varios obstáculos (incluida la falta de presupuestos) se desarrolló finalmente en dos parcelas urbanizadas con una superficie total de 13.800 m2.

La parcela, con calificación dotacional docente, consta de 9.300 m2, mientras que la parcela aledaña, con 4.500 m2, se recuperará para la ciudad con uso de zona verde. La obra cuenta con un presupuesto de 10.351.376,86 euros y la empresa Tridarq-Sao es la responsable del proyecto.

El nuevo aulario tendrá una superficie total de 5.100 m2. Se caracteriza desde el exterior por su imponente volumen cilíndrico. Su configuración se completa con un revestimiento de lamas orientables que cubre el edificio y que permiten matizar y difuminar los límites interior-exterior, acústica, visual y climáticamente. Interiormente el edificio se desarrolla en planta baja y primera mediante una corona circular que crea un gran patio central abierto y protegido.

El aulario contará con dos aulas más en la planta baja a la vez que se permite la unión entre ellas consiguiendo un aula de 120 estudiantes y otra de 200. En la planta primera habrá tres aulas de 40 plazas y ocho de 30 plazas. El resultado final es que dispondrá de

Los trabajos de la Escuela de Ingeniería Agronómica están ya al 70% y se espera que estén acabadas a primeros del próximo año 24 aulas y once informáticas. Mientras se termina el edificio del aulario, en el del Cateps ya dan clases los estudiantes de tres master y se espera que este curso también se incorporen los de prácticas de 1° curso.

El avance de las obras es una buena noticia para los estudiantes de la Politécnica que llevan décadas esperando un traslado que ha pasado por muchas vicisitudes y cambios de ubicación. El viejo edificio de Virgen de África, que data de los años 50, se encuentra cada vez más deteriorado con cientos de alumnos ubicados en viejas caracolas en el patio y el pasado curso hubo también numerosas protestas ya que había goteras e inundaciones cada vez que llovía. El traslado era un tema que se ha prolongado durante años después de que en el año 2011 quedara paralizado el primer intento para ubicarlo en Los Bermejales. Luego, una vez decidido que se iría a la Cartuja, ahora parece más cerca. Agrónomos

Pero las buenas noticias para la Hispalense no acaban ahí. Las obras de la Escuela de Ingeniería Agronómica, que también se vieron afectadas por un parón debido a la falta de fondos, encaran su recta final. Porque los trabajos del nuevo edificio de la Escuela de agronómicas, junto al campus de la UPO, se encuentran a más del 70% de su ejecución. Su finalización se prevé para los inicios del próximo 2025.



Actualmente se está procediendo a la finalización del edificio de
manera programada y escalonada
encontrándose zonas con carpintería, vidrios, revestimientos e instalaciones completamente terminados y otras zonas con instalaciones a falta de acabados. Las obras
que avanzan pese a que en mayo el
propio rector anunciaba que la Junta de Andalucía le había dejado sin
dinero para sus proyectos. Tiene un
presupuesto de 10,3 millones de euros y tiene la finalidad de aumentar la superficie y modernizarla.

## Los colegios de Sevilla tendrán cámaras con inteligencia artificial

 El Ayuntamiento instala 95 dispositivos en 13 centros, aunque se ampliará la lista

ABC SEVILLA

El Ayuntamiento instala cámaras con inteligencia artificial para proteger los colegios públicos de Sevilla. En esta primera fase se han instalado cámaras en 13 colegios, aunque ya se está trabajando para ampliar la instalación.

Concretamente los colegios que ya tienen cámaras son: Andalucía, Ángel Ganivet, Arrayanes, Azahares, Emilio Prados, Isbilya, Lope de Rueda, Menéndez Pidal, Miguel Hernández, Príncipe de Asturias, Vélez de Guevara, Pablo VI y Manuel Altolaguirre.

En total se han instalado 95 cámaras que se han repartido entre 13 colegios, de 6 a 9 en función de las necesidades de cada centro. El importe total de adjudicación del contrato, que se ha ejecutado en 6 meses, ha sido de 322.156,01 euros.

La próxima semana se ponen en funcionamiento las cámaras de los primeros 13 colegios seleccionados y ya se ha comenzado a redactar el proyecto para instalar cámaras en 11 centros más de cara al próximo curso. La intención es dotar de este sistema a todos los que lo necesiten. Las cámaras son una mejora al sistema antiintrusión instalado en los centros y funcionan conectadas a la central de alarma del centro. La instalación es conforme a la legislación vigente, en especial a la Ley de Protección de Datos.

El sistema funciona cuando se conecta la central de alarma del centro. Una vez abandonado el centro por el personal docente o el personal de limpieza del centro, la central queda armada. A partir de este momento, las in-



El alcalde visitando uno de los centros escolares con cámaras // ABC

trusiones habidas en el interior del edificio o en las zonas vigiladas por las cámaras, son comunicadas al servidor del Centro Receptor de Alarmas que envía señales a la empresa de vigilancia de seguridad advirtiendo de la intrusión.

Para el caso de las cámaras además del aviso se acompaña vídeo de unos segundos con la intrusión, por lo que el servicio de vigilancia queda advertido de lo que puede estar ocurriendo. El sistema de cámaras instalado incorpora un analizador de con un software que contiene millones de formas e imágenes «no humanas» de tal manera que el sistema ya reconoce de que

Las cámaras son capaces de distinguir una persona gateando de un gato, lo que reducirá el número de falsas alarmas no se trata de una intrusión humana.

Por ejemplo, una persona gateando no es un gato, y saltaría la alarma de intrusión. Esto supone que se reducirá el número de falsas alarmas además está demostrado que la mera instalación de las cámaras de vigilancia sirve para reducir como método disuasorio. Las cámaras graban las 24 horas y las grabaciones quedan en una grabadora instalada en el centro. El acceso a la grabadora está restringido a la empresa de vigilancia y mantenimiento del sistema de seguridad, para las prestaciones imprescindibles de sus servicios. La Policía y los juzgados pueden solicitar copias de las grabaciones, y el propietario viene obligado a entregarlas.

El PSOE dice que el proyecto de las cámaras en colegios fue elaborado en su etapa y acusa a Sanz de arrogárselo. Y el gobierno dice que ha seguido los trámites.



Con la colaboración de:

Fundación "la Caixa"

Marina Niza, voluntaria en Asociación Manos Abiertas con Norte

«Manos Abiertas permite a los niños ser niños»

sevillasolidaria.es

El portal solidario de Sevilla



### World Football Summit generará un impacto económico de más de 20 millones

 La tercera edición se celebrará los días 18 y 19 de septiembre en Sevilla

R. ARROCHA SEVILLA

El congreso internacional de la industria y la economía del fútbol World Football Summit (WFS) celebrará su tercera edición los días 18 y 19 de septiembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos, Fibes, con un impacto económico para Sevilla superior a los 20 millones de euros, según datos facilitados por la propia organización a ABC. Con más de 2.500 participantes de manera presencial (otros mil online), durante las dos jornadas se debatirá en la capital hispalense sobre el futuro del fútbol con figuras de la talla del presidente de LaLiga, Javier Tebas, el exfutbolista italiano Giorgio Chiellini, y ejecutivos de varios clubes, caso del Sevilla y el Betis, así como otros nacionales e internacionales.

También está prevista la asistencia de la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, Elma Saiz, así como la del que fuera entrenador de Rafa Nadal, Toni Nadal; el director general de negocio y operaciones del Atlético, Óscar Mayo; la responsable de Sostenibilidad de la Asociación de Clubes Europeos, ECA, Gaia Pretner; el director de marketing del West Ham, Grant Russel, y el director comercial del Barcelona, Sergi Ricart, entre otros.

La directora del World Football Summit, Marian Otamendi, definió esta edición como la más importante de las ocho que se han realizado en España, al mismo tiempo que pareció «Vamos a darlo todo en la que será nuestra mejor edición, y la última que se realizará en Sevilla», dice la directora de WFS

### La inteligencia artificial y la odontología, en un congreso en Sevilla en octubre

Sevilla se convertirá el próximo mes de octubre en el epicentro de los avances en inteligencia artificial aplicada a la Odontología gracias al Congreso Clínico-Científico que celebrará la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética (SEPES), del 10 al 12 de octubre de 2024 en el Palacio de Congresos y Exposiciones, Fibes. Este evento, que fue presentado por el presidente de SEPES, el Doctor Guillermo Pradíes y su vicepresidente, el Doctor Rafael Martínez de Fuentes que es además el presidente del Congreso, el pasado 25 de junio junto al Alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, es uno de los más destacados y

multitudinarios del sector odontológico en España, congregará a más de 3.000 profesionales, incluyendo a 85 ponentes de más de 15 nacionalidades diferentes, y más de medio centenar de las empresas más importantes del ámbito dental tanto a nivel nacional como internacional. Bajo el lema 'Protocolos para la práctica clínica', el congreso abordará una amplia variedad de temas relevantes para la comunidad odontológica. Entre ellos, destaca el papel revolucionario que la inteligencia artificial (IA) está comenzando a desempeñar en el campo de la odontología, un tema que se abordará en varias de las ponencias programadas.

A la izquierda, imagen de una de las ediciones realizadas en Sevilla; abajo, la directora de WFS, Marian Otamendi // ABC/M. MAYOR

despedirse de Sevilla tras la organización de este congreso en los tres últimos años en la ciudad hispalense: «Hemos tenido un año trepidante, un periodo en el que hemos realizado eventos en Arabia Saudí y México; en clave más local, hemos reunido al ecosistema sportech andaluz en un exitoso evento que tuvo lugar en Málaga en el mes de abril. Esta octava edición de WFS será sin duda la mayor hasta la fecha. Venimos a darlo todo en la que será nuestra mejor edición, y la última que se realizará en Sevilla», indicó.

### Apoyo recibido

A continuación aprovechó para dar las gracias por el apoyo recibido en la organización de las distintas ediciones en la capital de Andalucía: «No tenemos más que palabras de agradecimiento por la excepcional acogida que Sevilla y Andalucía nos han brindado a lo largo de estos tres años, desde Antonio Muñoz y su equipo de trabajo, el Betis y el Sevilla, el fabuloso equipo de Fibes y la Junta de Andalucía, con José María Arrabal a la cabeza... Lo estamos dando todo para que esta octava edición deje un importante legado en la ciudad, no sólo en proyectos sociales con los que colaboramos, entre otros, con 'Menina de liderazgo femenino' dirigido a los jóvenes, sino también con la plantación de árboles que realiza-

remos en la provincia de Sevilla para compensar la huella de carbono del evento».

Marian Otamendi habló de la «alta calidad» de los conferenciantes, muchos de ellos de primera línea internacional en el sector del fútbol: «Esta octava edición contará como siempre con ponentes de altura, los mejores en sus disciplinas. Además de habituales como Javier Tebas, presidente de LaLiga, u Oscar Mayo, CEO del Atlético de Madrid, nos visitará Toni Nadal, la presidenta del Celta de Vigo, la leyenda italiana Giorgio Chiellini y altos ejecutivos de empresas como Rexona, Amazon, Deloitte, Caixabank, Turkish Airlines o Walt Disney».

Por último, destacó, de nuevo, la presencia de un amplio porcentaje de mujeres que trabajan en este sector: «Renovamos nuestro compromiso con el liderazgo femenino, con un evento donde el 34% de los ponentes serán mujeres. Más de 2.500 asistentes compartirán estos dos intensos días con nosotros, siendo el 65% internacionales, y el 20%, mujeres. Seremos el auténtico punto de encuentro de la industria del fútbol mundial, al que acudirán delegaciones de empresas de más de 15 países».

# La patronal de las viviendas turísticas reclama un registro municipal

 La asociación se reúne con el alcalde tras el anuncio de medidas, como el corte de agua

S. L. SEVILLA

La Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AVVA Pro), a través de su delegación en Sevilla, prevé reunirse hoy con el alcalde José Luis Sanz para analizar las diez medidas anunciadas por el mismo para luchar contra los pisos turísticos ilegales; la que más repercusión ha tenido ha sido la del corte de suministro de agua a los alojamientos ilegales. A la reunión asistirán también la concejala de Turismo, Angie Moreno, y el gerente de Sevilla City Office, Antonio Castaño; según la asociación.

«Ante el amplio debate originado», la patronal del sector señala que quiere prestar su «colaboración para que estas acciones sean lo más eficaces posibles y se pueda avanzar hacia una situación que beneficie a la ciudad y a todos los sevillanos», recordando que se ha «manifestado en todo momento a favor de una regulación del sector de la vivienda de uso turístico en Sevilla» y ha expresado su «rotunda oposición» a la existencia de una oferta al margen de la legalidad y la normativa vigente.

Juan Ignacio Chaves, vicepresidente de AVVA Pro, adelanta que pedirá que se convoque con la máxima celeridad a la Mesa de Calidad de Destino, antes denominada mesa de trabajo para la lucha contra la oferta de alojamiento clandestina de Sevilla, recordando su propuesta de creación de un registro municipal de viviendas de uso turístico regladas, un instrumento del Ayuntamiento de Sevilla que «permita conocer mejor la realidad de esas viviendas en los barrios».

### Transparencia

«La publicación de este listado aportaría transparencia al recoger cuántas viviendas de uso turístico están operando realmente y poder actualizar en tiempo real las plazas, así como las altas y bajas en cada barrio», esgrime la patronal de las viviendas turísticas que lleva semanas reclamando una reunión con el regidor.

Otro de los aspectos anunciados por Sanz y acordados entre el Ayuntamiento y la Junta es que la Gerencia de Urbanismo traslade semanalmente a la Consejería de Turismo al menos diez resoluciones de cancelación de las declaraciones responsables relativas a los cambios de usos de inmuebles para su utilización con fines turísticos, medidas de agilización y coordinación y «especial énfasis» en actuaciones conjuntas en los casos de viviendas turísticas que despiertan quejas vecinales, entre otras medidas.

### Sofocan un incendio declarado en una zona de alto riesgo por pastos secos en Alanís

S. P. ALANÍS

Efectivos del plan Infoca intervenían ayer en el incendio declarado en un extensa superficie de olivar abandonado de Alanís, cercana a una zona arbolada en toda regla.

Fuentes del Infoca detallaron a la agencia Europa Press de que el incendio había sido detectado por la mañana en una zona poblada además de pastos secos, lo que estaba ayudando a alimentar el fuego.

Los efectivos se afanaron en impedir que las llamas alcanzaran una zona forestal no lejana a este olivar, donde fueron desplegados 22 bomberos forestales, 18 efectivos y un técnico de dos brigadas de extinción, un vehículo autobomba y dos helicópteros.

Poco antes de las siete de la tarde, el Infoca daba por estabilizado el incendio que no ha dejado incidencias notables.

Una intervención que se producía apenas un día después del anuncio realizado por el Gobierno andaluz, a través del consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, quien aseguró que se va a comprometer 150 millones de euros de inversión en los próximos años en mejorar los medios de lucha contra el fuego.



Viviendas turísticas en la capital // R. RUZ

### **C**-distribución

Con motivo de los trabajos de mejora y ampliación de la red, nos vemos en la necesidad de interrumpir el suministro los días:

#### 31 de agosto

Sevilla (16631621,16631749,16635323,16636295,16639951,16655415,16677739): 00:00 a 04:00 de 01 de septiembre av andalucia, av industria, de la, av prensa (de la), av transporte (del), av.transporte s/n, avd. de la prensa nº 4, avd. la prensa nº 3, avd. la prensa nº 9, avda de la prensa 13 (carretera amarilla), avda. de la industria (esquina c/comercio), avda. de la prensa nº 5, c ahorro (del), c antonio peña lopez, c comercio, c/ahorro (junto nº19), pg carretera amarilla

#### 02 de septiembre

Cuervo de Sevilla, El (15558365): 07:30 a 13:30 av cadiz, av jerez, c amparo repiso, c andres sanchez de alva, c blanca, c bornos, c colonizacion, c conil, c correos, c esperanza, c jose caro barragan 'el quirri', c manuel lopez de soria, c manuela gonzalez, c mercado, c olvera, c rota, c servando lopez de soria, c sevilla, c virgen del rosario, correos s/n, pz constitucion (la) (15726301): 07:30 a 13:30 av cadiz, av jerez, c andres sanchez de alva, c bornos, c colonizacion, c conil, c correos, c esperanza, c jose caro barragan 'el quirri', c manuel lopez de soria, c manuela gonzalez, c mercado, c olvera, c rota, c servando lopez de soria, c virgen del rosario, correos s/n, pz constitucion (la)

Sevilla (16536975): 06:00 a 08:00 av seneca,c beata ana maria javohuey,c emilia barral,c maria fulmen,c/ maria fulmen, esq. c/ francisco cortijo,pz maestro sanchez rosa,ur parque alcosa (16536947): 07:30 a 14:00 av seneca,c beata ana maria javohuey,c emilia barral,c maria fulmen,c/ maria fulmen, esq. c/ francisco cortijo,pz maestro sanchez rosa,ur parque alcosa (16537007): 13:00 a 16:00 av seneca,c beata ana maria javohuey,c emilia barral,c maria fulmen,c/ maria fulmen, esq. c/ francisco cortijo,pz maestro sanchez rosa,ur parque alcosa

Trabajamos para mejorar la calidad del servicio eléctrico.

TELÉFONO DE AVERÍAS: 900850840

### SANTORAL

### **HORÓSCOPO**



Tu cuerpo parece quejarse de la falta de atenciones y de las exigencias a las que le sometes cada día sin darle casi nada a cambio.

Tauro Al anochecer te sentirás mejor, pero durante el día no te encontrarás nada bien. Puede que tengas que acudir al médico si se repiten las molestias.

Géminis No esperes demasiado la ayuda de los demás, es mejor que potencies tu autosuficiencia y así no tendrás que enfrentarte a sorpresas desagradables.

Aunque te resulte desagradable, tienes que enfrentarte a la responsabilidad de tus actos pasados. No puedes pasar más tiempo huyendo.

Se presenta hoy la oportunidad de comenzar una cosa que no habías previsto, pero que, al menos a primera vista, podría ser una buena oportunidad.

Empiezan a llegar los resultados de las inversiones realizadas en tiempos pasados, tu capacidad de entrega a los demás revierte ahora en tu persona.

Te muestras desconfiado y eso también crea recelos en los demás; debes plan-

tearte un cambio, dar pie a que los demás te conozcan tal y como eres.

Escorpio

Antes de decidirte por la materialización de una idea arriesgada, pide consejo a las personas que te quieren y que hasta ahora

Sagitario (22-XI al 20-XII)

te han demostrado lealtad.

Hace tiempo que has abandonado la sana costumbre de hacer ejercicio y ahora duermes cuando deberías estar sudando. Si sigues así volverás a acumular kilos.

Estas últimas semanas has des-

atendido tu alimentación y eso empieza a pasarle factura a tu organismo. Necesitas una limpieza que te devuelva el equilibrio.

Aprovecha el día desde primera hora de la mañana, con las primeras luces sentirás que puedes hacer grandes cosas en la jornada de hoy.

Hoy vivirás un día alegre y sin preocupaciones, cargado de paz y tranquilidad. Parecerá que han desaparecido todos tus problemas y preocupaciones.



### Últimos días de la muestra 'Bustos'

Hasta mañana se puede visitar en el Espacio Santa Clara una exposición temporal titulada 'Bustos', una obra del artista Angel Pantoja que forma parte de la programación del Orgullo de Sevilla, promovida por el Ayuntamiento. Esta muestra, comisariada por Juan Cruz, director de DiGallery, ofrece una perspectiva única y moderna sobre el arte del busto, desafiando las convenciones tradicionales. Se presenta como un homenaje a personajes menos conocidos de la historia, abarcando desde los etruscos y la antigua Grecia hasta el siglo XIX. La entrada es gratuita.





### **Farmacias**

### Centro

Amor de Dios, 2; Marqués de Paradas, 53: Alameda de Hércules, 7: Menéndez Pelayo, 12; San Pablo, 5; Plaza Alfalfa, 11; Argote de Molina, 25; Amador de los Ríos, 31.

### Triana - Los Remedios

Esperanza de Triana, 13; Pagés del Corro, 2, loc. 1 y 2; República Argentina, 10; San Vicente de Paul, 14; Juan Díaz de Solís, 12; Padre Damián, 4; Niebla, 4; Niebla, 50; López de Gomara, 5

#### Macarena

Avda. Pino Montano Nuc. Pq. Miraflores, Bl. 5; San Juan Bosco, 32; Agricultores s/n; Avda. Sánchez Pizjuan, 6; Lopez Azme, 1; Forjadores, 17; Santa María de Ordás, 12; Avda. Doctor Fedriani, 13: Avda. Pino Montano, 10: Camino de los Toros s/n; Forjadores, 17 (frente al Mercado Pino Montano)

#### Zona Sur

Avda. Manuel Siurot, 3; Avda. Europa, 101 H; Bami, 19; Reina Mercedes, 17; Asensio y Toledo, 40; Vicenza, 3; Bda. La Oliva, loc. 8-9; Avda. Finlandia s/n; Chucena, 36; Lisboa, 260; Perséfone, 6; Castillo de Constantina, 4; Mesina, 8;

Carretera Su Eminencia, 6; Lisboa, 260

#### Nervión

Luis Montoto, 85; Pza. del Juncal, 1; Avda. Eduardo Dato, 46; Avda. San Francisco Javier, 20; Avda Ramón y Cajal, 9; Marqués del Nervión, 103; Avda. Carlos V, 20; Efeso s/n; Polig, S. Pablo. Barrio C. C/Jerusalén, 35.

#### Sevilla Este - Rochelambert

Cueva del Gato, 3 Manzana 2, loc. 1, Las Góndolas: Avda. Parsi. Edif Arena 1. Modulo 2A: Avda de las Ciencias, 18: Urbano Orad, 9. Edif Navieste 4: Avda. Ciudad de Chiva, 26; Avda. Juan XXIII Bloque Romegosa; Candeleria, 28

#### Area Metropolitana

Alcalá de Guadaíra: Malasmañanas, 59: Duquesa de Talavera, 25; Santander, 20; Silos, 91. Noche: Pepe Luces, 20-B - Casa Cultura-Parg. Centro. Benacazón: Real, 42. Bollullos de la Mitación: Larga, 27. Noche: - Cristo del Amor, 24. Bormujos: Avda. Juan Diego, 79; Avda. del Aljarafe, 70 Bajo B; Avda. Juan Diego, 79 Camas: Día y noche: Avda. 1º de Mayo, 4, local 1. Castilleja de la Cuesta: Real, 157 Coria del Río: Avd. Andalucía, 85 : Carretero, 1; Carretero, 178 Z Noche: Carretero, 1. Dos Hermanas: Antonio Machado, 44; Avda.

de los Pirralos, 100; Antonia Díaz, 30; Avda. Reyes Católicos, 4; Esperanza, 103-D: Bda. Elcano, c/ Juan Sebastian Elcano. Noche: Maestro Castillo,33.Bda.Virgén Consolación.Venta Manolin Espartinas: (954113256) Crta. Gines-Espartinas-Av.Madrid,2-Junto CashSur. Noche: - Centro.Com.El Espartal, loc.H Gelves: Real, 15. Gines: Avda. de la Concordia, 19; Noche: P. C. Gines-Plaza Mairena del Aljarafe: Ciudad Expo. Noche: - Avda. de los Olmos, 3, bl. 1, Mairena del Aljarafe loc. 222 (955 Puebla del Río: Avda. Isla Mayor, 15; Av. Cerro Cantares, loc.1-2 San Juan de Aznalfarache: 28 de Febrero, frentre Com. Policia; Bda. Guadalajara, C/Brihuega, 1. Noche: Bda. Cooperativa. C/ Linares,1 Sanlucar la Mayor: Aljarafe (954760741) Plaza de Zambullón, 21 Tomares: Urb. Aljamar, manz. 3, casa 88; Avda. de la Arboleda, 12.Pablo Picasso, 33

#### De 22 a 9.30 horas

Amador de los Ríos, 31; Avda. Doctor Fedriani, 13; Castillo de Constantina, 4; Mesina, 8; Jerusalén, 35; Avda, Ciudad de Chiva, 26; Avda. Juan XXIII, Bloque Romagosa; Carretera Su Eminencia, 6. C/ Jerusalén 35

ABC JUEVES, 29 DE AGOSTO DE 2024 AGENDA 19



TRIMONIO

### Un tesoro artístico por descubrir

La Diputación Provincial edita una monografía sobre el origen e historia del **Monasterio de San Leandro** de Sevilla

ABC

a obra 'El Real Monasterio de San Leandro de Sevilla. Su origen y permanencia en el tiempo', monografía que parte de la tesis doctoral evaluada sobresaliente cum laude del doctor internacional en Historia y Estudios Humanísticos por la Universidad Pablo de Olavide en 2018. Salvador Guijo Pérez, es una de las últimas novedades editoriales publicadas por el Servicio de Archivo y Publicaciones del Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla.

Este volumen se centra en el estudio del Real Monasterio de San Leandro de Sevilla que, a pesar de haber sido declarado Monumento de Interés Cultural el 29 de agosto de 1995, es un conjun- recho por la Universidad Pablo to patrimonial que hasta ahora de Olavide (2011).

solo había generado estudios artísticos superficiales de sus retablos en relación a ciertos autores concretos, centrados en la época del Renacimiento.

El profesor Guijo Pérez realiza en esta obra un estudio de este importante complejo monacal sevillano desde el siglo XIII hasta nuestros días, intentando profundizar en su prácticamente desconocida evolución.

No se había profundizado por tanto en su fundación y evolución posterior. El autor es doctor internacional en Historia y Estudios Humanísticos por la Pablo de Olavide, graduado en Ciencia Religiosa por la Universidad de San Dámaso (2016) y licenciado en De-

### **EL VISTAZO**

### Cuenta atrás para el alumbrado de la Feria de Tomares

Comienza la cuenta atrás para la Feria de Tomares 2024 que se celebrará desde el próximo miércoles al domingo. El Ayuntamiento de Tomares está ultimando los detalles. El alcalde de Tomares, José María Soriano, acompañado por el concejal de Fiestas Mayores, Eloy Carmona, y la delegada de Fiestas Mayores, Ma-



ría Toledo, visitaron ayer el recinto ferial que este año contará con 17 casetas y la tradicional Tómbola de la Herman-

dad Sacramental, origen de esta fiesta. El miércoles por la noche será la cena del pescaíto y el alumbrado.

### 22.00

### Power Cabaret en el Barceló Renacimiento

El hotel Barceló Sevilla Renacimiento y su terraza a pie de calle acoge este jueves, dentro de su ciclo Copas Viajeras, el concierto de Power Cabaret. El escenario del hotel sevillano, con la intimidad del formato acústico y un aforo limitado, ofrece la posibilidad a los asistentes de disfrutar de una experiencia relajada en un oasis musical en pleno centro neurálgico de la ciudad. El concierto comienza a las diez de la noche.

### 20.00

### Una visita muy diferente a la Catedral de Sevilla

Entre las actividades más destacadas y sorprendentes de la Catedral de Sevilla se encuentra la visita guiada a las cubiertas. El recorrido, que dura aproximadamente una hora y media, supone un auténtico viaje en el tiempo para conocer cómo se construyó la Catedral entre los siglos XV y XVI y descubrir los personajes que participaron en su edificación. Durante la visita, los participantes ascienden a través del intrincado esqueleto del edificio.

### El tiempo en Sevilla

### Chubascos y tormentas



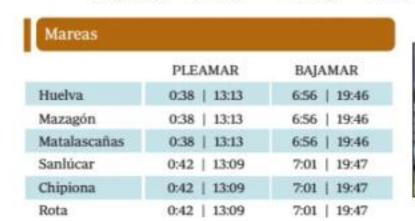

Variable

Nuboso

Chubascos

LLuvia

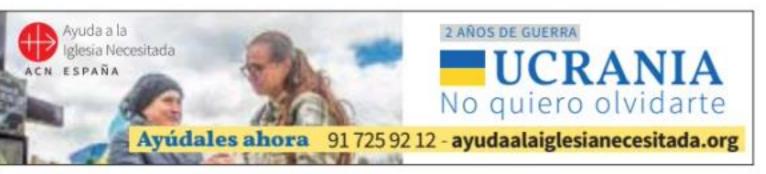

Moderado

Fuerte

Débil

Nieve

| Mañana en Andalucía |          |    | °C   °C   km/h<br>T.mín   T.máx   Viento |    |
|---------------------|----------|----|------------------------------------------|----|
| Huelva              | 0        | 18 | 31                                       | 6  |
| Córdoba             | 0        | 22 | 35                                       | 3  |
| Jaén                | 3        | 22 | 32                                       | 11 |
| Granada             | 49       | 21 | 29                                       | 8  |
| Cádiz               | 0        | 21 | 29                                       | 5  |
| Málaga              | 3        | 24 | 28                                       | 7  |
| Almería             | <b>3</b> | 27 | 36                                       | 12 |
| Sevilla             | 0        | 22 | 36                                       | 3  |

Mar Ilana Mar rizada Marejada Fuerte marejada Mar gruesa Muy gruesa

### La Junta refuerza la dependencia y revisa los criterios del copago

- ▶El sistema de visita única se completa con convenios por 14 millones para contratar 300 trabajadores sociales
- ▶La Junta actualiza el sistema para calcular el copago para los nuevos beneficiarios lo que generará al menos 6,5 millones de euros más al año

J. ALONSO SEVILLA

l pasado mes de febrero, la Junta de Andalucía realizó una revisión del sistema de acceso a la prestación por dependencia que se planteaba como fundamental para conseguir reducir los tiempos de espera: se unificó en una sola visita del trabajador social el informe de valoración del grado y la aprobación de la prestación, dos trámites que hasta entonces se realizaban en jornadas distintas separadas por un plazo de varios meses. Ahora, la Consejería de Inclusión Social, Familia, Juventud e Igualdad da una nueva vuelta de tuerca en el sistema para tratar de mejorarlo con un nuevo proyecto de orden que tiene tres efectos principales: generar un nuevo modelo de colaboración con las entidades locales para extender la visita única con un gasto anual de 14 millones de euros y más de 300 trabajadores sociales; actualizar y ajustar a la normativa los criterios para el copago por renta que generarán en torno a 6,5 millones de euros más al año y, por último, afianzar como criterio básico que los expedientes no se resuelvan por orden de llegada, sino en función del grado y de las circunstancias económicas del usuario.

En relación con la primera de las medidas, el nuevo modelo de coordinación con los Servicios Sociales de los ayuntamientos, la Junta de Andalucía quiere poner fin al tradicional programa de refuerzo a la dependencia que se gestionaba a través de entidades locales. Este programa, que lleva varios años, tiene un presupuesto de 11 millones de euros y permite a los municipios contratar personal que se destina a orientación o elaboración de informes sobre dependencia (no pueden completar todo el proceso como sí pueden los agentes de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia autonómica).

El resultado, para el Gobierno andaluz, no es positivo. Por eso, se plantea ahora sustituirlo por un modelo de convenio marco que incorpore una gran novedad: que los trabajadores contratados puedan realizar toda la gestión (conceder el grado y la prestación en visita única). Para que esto funcione, será necesario configurar una red de 305 trabajadores sociales (al menos uno por cada una de las 252 zonas básicas) v 141 administrativos. Esto tendrá un presupuesto de 14 millones de euros que financiará la comunidad autónoma a través de estos convenios (tres millones de euros más que el sistema actual). Pero no será el único cambio. Estos profesionales asignados a través de los convenios se estima que pueden realizar una media de 660 expedientes al año con un plazo de resolución medio de tres meses para que se consiga mantener un ritmo adecuado de respuesta a la ciudadanía. Y para garantizar su cumplimiento se fijará un sistema de penalizaciones: si los ayuntamientos o diputaciones que firmen un convenio no cumplen los mínimos establecidos, se penalizará en el siguiente acuerdo o simplemente se anulará el convenio y lo asumirá la Administración autonómica. Se da herramientas para reforzar el sistema, pero al mismo tiempo se fijan obligaciones. Desde la Agencia Andaluza de Servicios Sociales y Dependencia subrayan que esta medida supone una transformación del modelo que facilitará la reducción de tiempos de espera especialmente en zonas rurales de alcance más complejo para

la Agencia autonómica y extenderá la aplicación de la visita única. En cualquier caso, será voluntario para los ayuntamientos sumarse o no a este modelo y no excluye la labor que se realiza desde la propia Agencia.

El segundo cambio afecta a los sistemas de copago establecidos por rentas en el sistema de dependencia. Se in-

La nueva normativa obliga a que se resuelvan antes los grados de dependencia más altos o los casos con menos recursos económicos

Los nuevos convenios con los ayuntamientos fijarán objetivos mínimos al personal y penalizaciones si no se consiguen

### La espera media andaluza es la más alta de España: un año y siete meses

La Junta lleva años intentando reducir los tiempos de espera y las cifras de personas pendientes de la concesión de la prestación aún teniendo derecho a ella. Pero los datos reflejan que sus índices siguen en los más bajo de la tabla nacional. Según los últimos datos difundidos por el Imserso, al cierre del mes de julio, el tiempo de espera en Andalucía se mantuvo en 549 días (un año y siete meses). Por encima de la media española, que estaba en 331 días, es decir por debajo del año. Le sigue, en segundo lugar, Canarias, con 585

días. En cuanto a la lista de espera efectiva de personas que aguardan la prestación (esperas superiores a seis meses) asciende a 55.023 al cierre del mes de julio, por lo que se mantiene en indicadores similares a años anteriores. El sistema se ve afectado por un incremento permanente de las solicitudes que ascienden a 411.416 y por tanto del número de beneficiarios que a 31 de julio se sitúa en 374.000, El aumento de la edad media de la población es un factor decisivo que explica las dificultades del sistema.

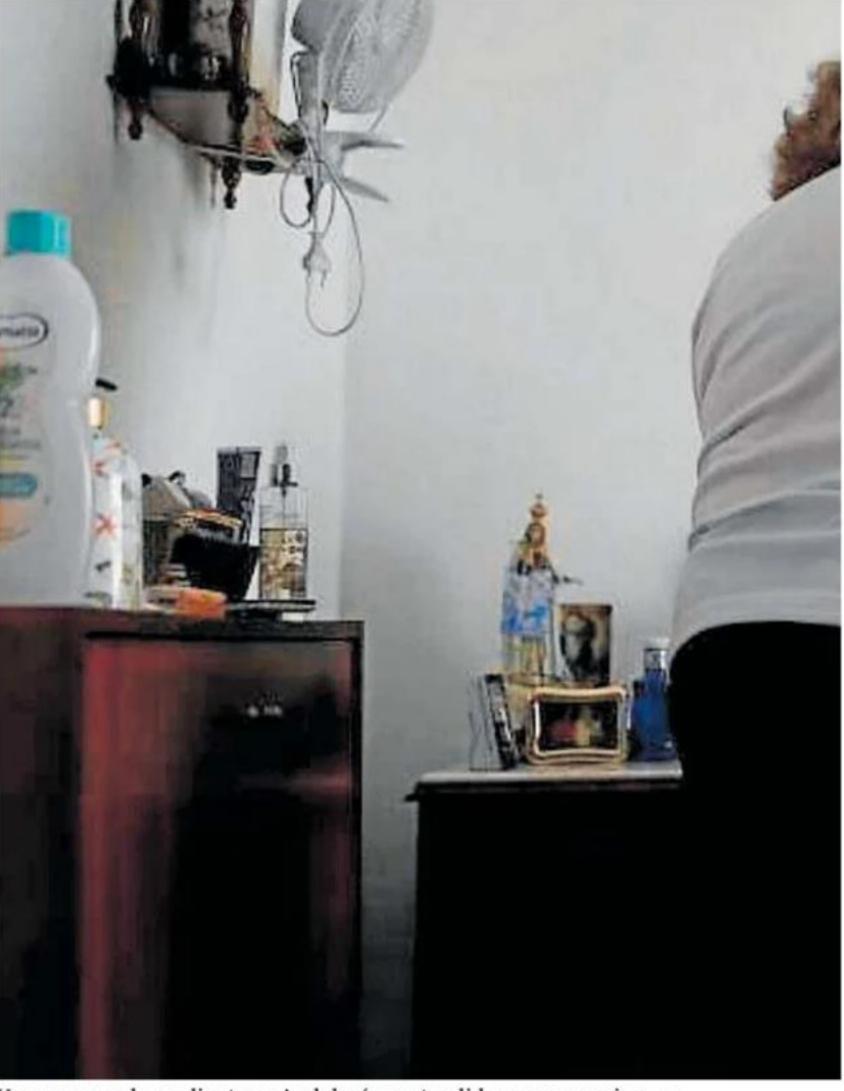

Una persona dependiente en Andalucía es atendida por una mujer // ABC

ANDALUCÍA 21

troducen una serie de cambios en las fórmulas que se aplican que estaban «obsoletas» y no acordes con la normativa que tendrán un impacto económico de aproximadamente 6,5 millones de euros. Ese es el dinero mínimo adicional que va a ingresar (más bien dejará de gastar) la Junta de Andalucía al año por los criterios que sólo se aplicarán a los nuevos solicitantes. Desde la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia subrayan que el aumento no es significativo teniendo en cuenta que el coste total del sistema es de 1.400 millones de euros. En primer lugar, se revisan los criterios que determinan la capacidad económica de los beneficiarios de la dependencia (que determinan los niveles de copago) cuya consecuencia es «un menor gasto para la Agencia y un mayor copago para los usuarios», según recoge la propia memoria del proyecto de orden autonómica.

En este caso, el incremento es de 4,9 millones de euros. Se obtiene al modificar las fórmulas y contemplar cuestiones como las pagas extra, las ganancias patrimoniales, las rentas exentas o las deducciones a la hora de analizar la capacidad económica de una persona, y por tanto, la aportación que debe realizar como copago. Estos cambios, que se aplican a

partir de ahora, supondrán un aumento mínimo de ingresos de 4,9 millones de euros. En esta línea, se modifican también las fórmulas de cálculo de las aportaciones económicas de los beneficiarios aplicando «el uso de fórmulas matemáticas con base en la capacidad económica en lugar de la utilización de tramos para la determinación de los porcentajes a aplicar». Esto derivará en que las nuevas incorporaciones al sistema abonen al menos 1,5 millones de euros más. Desde la Agencia Andaluza de Dependencia subrayan no obstante que los ajustes se han hecho con «el máximo cuidado» y evitando que afecte al bolsillo del usuario en exceso. «El impacto es mínimo», inciden.

Por último, la nueva orden autonómica consagra un principio que estaba recogido en la ley estatal pero que al no figurar en ninguna normativa interna no se aplicaba. Se trata de que a la hora de resolver expedientes la prioridad no sea el orden de llegada sino la gravedad medida en función del grado de dependencia, y los recursos económicos de las familias. Así se contribuye a reducir tiempos de esperar en los casos más graves, y recortar al mínimo los casos de personas que fallecen sin haber recibido la ayuda, que se mantiene en índices muy elevados.

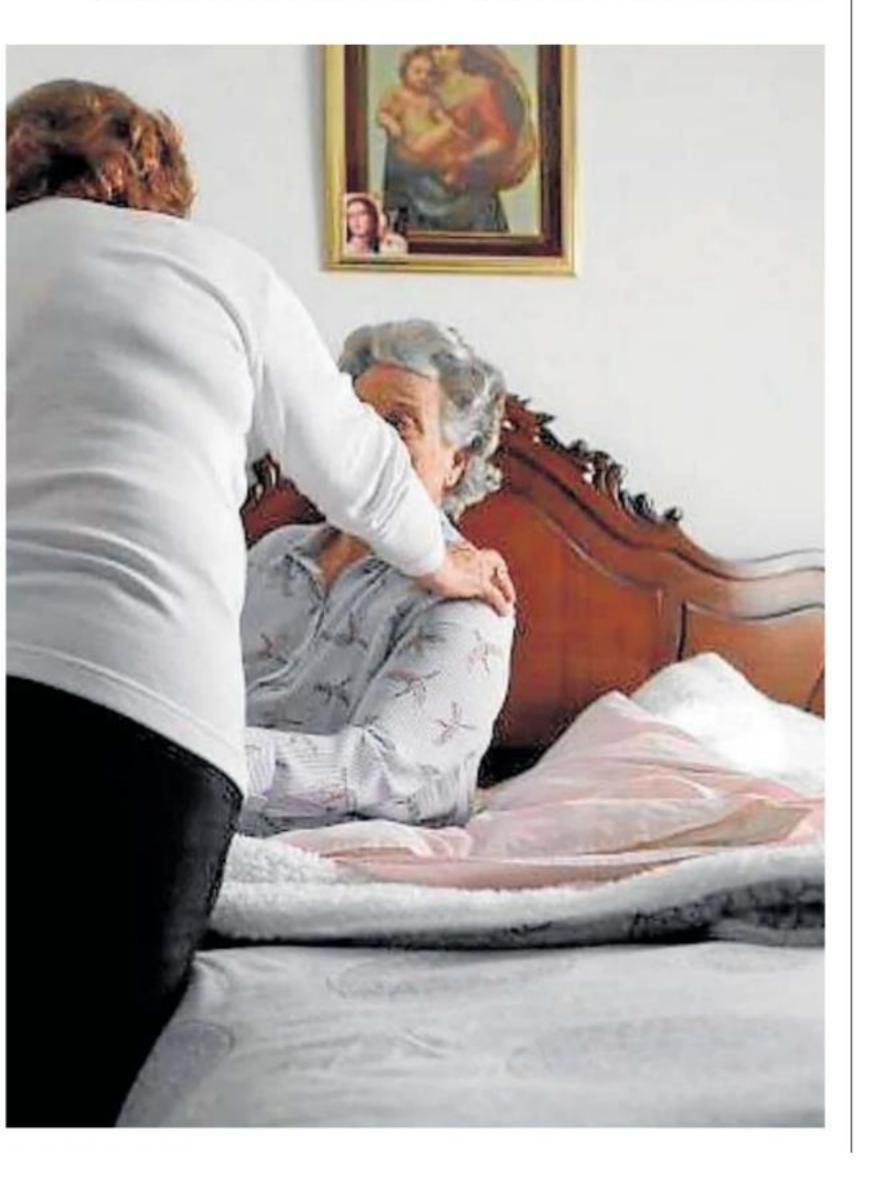

### La aportación estatal aumenta pero sigue por debajo del 50% que reclama Andalucía

La Junta estima que la prórroga de los PGE tendrá una incidencia de casi 200 millones

J. ALONSO SEVILLA

Cuando se planteó la Ley de Dependencia se estableció como objetivo un modelo de cofinanciación entre el Estado y las comunidades autónomas al 50%. Sin embargo, ese indicador no se ha logrado alcanzar en ningún momento. El coste de la dependencia ha ido aumentando en todas las comunidades y ha repercutido principalmente sobre los presupuestos autonómicos. El cumplimiento de este objetivo de reparto equitativo es una de las principales reclamaciones de la Junta de Andalucía al Gobierno de España, especialmente desde que en el acuerdo entre el PSOE y el PNV para la investidura de Pedro Sánchez se incorporara este compromiso para el País Vasco. Por ejemplo, en el año 2023 esto hubiera supuesto en torno a 200 millones de euros más de aportación estatal de lo que se recibió.

No obstante, de acuerdo con los datos publicados por el Imserso, el porcentaje de participación y la cuantía transferida por el Estado a Andalucía para dependencia ha crecido en los últimos años. 2023 fue el año con el registro más alto. El presupuesto total del sistema fue de 1.900 millones de euros y la aportación del Estado fue de 730 millones de euros, un 37%. Está 13 puntos por debajo del 50% pero es el porcentaje más alto que se ha alcanzado desde que se aprobó la Ley. Si se compara con otros territorios, al cierre de 2023, Andalucía fue la tercera con un mayor porcentaje de aportación estatal sólo por detrás de Galicia (40%) y La Rioja (40%), ambas también gobernadas por el PP. Los informes

El año 2023, el último cerrado, se alcanzó una aportación estatal récord con un 37% del total, por detrás de Galicia y Rioja

La Junta estima que la prórroga del Presupuesto tendrá un impacto en el sistema andaluz de 200 millones de euros del Ministerio aún no reflejan si hay efectos del acuerdo con el PNV. De momento, el último año cerrado, el de 2023, la aportación del Estado a esta comunidad está en el 16% por debajo de la cifra de Andalucía.

Si se compara con años anteriores, también se refleja la subida. En el año 2022, el gasto total en aplicación de la ley de dependencia fue de 1.720 millones de euros. La aportación del Gobierno de España fue de 569 millones de euros. El resto, 1.160 millones de euros fueron aportados por la comunidad autónoma.

Para este año 2024 las cuentas no están cerradas pero la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado puede condicionar la aportación estatal. De hecho, según ha denunciado la Junta de Andalucía en los últimos meses el impacto puede ser de 200 millones de euros que corresponderían a la comunidad autónoma y que se ingresarían de menos en este ejercicio. Hasta ahora se han realizado transferencias al sistema por un importe de 441 millones de euros.

En su última comparecencia en el Parlamento andaluz, la consejera de Inclusión Social, Familia, Juventud e Igualdad, Loles López, reclamó precisamente esta revisión para frenar una «infrafinanciación sistemática». «Hay un incumplimiento permanente del Gobierno de España con la financiación de la dependencia en Andalucía. El Gobierno considera a los dependientes andaluces de segunda, frente a otras comunidades como el País Vasco o Cataluña en las que la financiación por parte del Gobierno alcanza el 50%», afirmó la consejera en sede parlamentaria en referencia a los acuerdos alcanzados para la investidura.

En esta misma línea, y a raíz de la firma del acuerdo de «financiación singular» para Cataluña, el PP andaluz advirtió que este acuerdo tendría efectos sobre la dependencia andaluza al reducir los recursos del Estado disponibles para la financiación de los servicios públicos. En este caso, aunque no hay una relación directa, el planteamiento es que si Cataluña sale del sistema general único de financiación, se reducen los ingresos con los que cuenta el Estado para financiar servicios públicos en todo el territorio, entre ellos la dependencia.

La Junta, además, hace un planteamiento más ambicioso. Si Andalucía sostiene su aportación (1.200 millones) y el Estado la iguala, se incrementarían los recursos del sistema para afrontar las listas de espera. 22 ANDALUCÍA

### El PSOE-A afirma que rechazará el sistema de financiación «si no es justo con Andalucía»

Los socialistas reúnen el sábado a todos sus cargos en el Congreso, Senado y Parlamento

J. ALONSO SEVILLA

El PSOE andaluz tiene intención de confrontar con la Junta de Andalucía en este arranque del curso político en el complejo debate de la financiación autonómica tras los acuerdos firmados con ERC. Con la 'tranquilidad' de que Salvador Illa ya es presidente de la Generalitat, los socialistas andaluces, que habían optado por un perfil bajo a diferencia de otras federaciones, empiezan de forma progresiva a definir una posición y estrategia propia en un debate territorial clave.

El lunes, el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, pidió una reunión al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para fijar una posición «común» en torno a la financiación autonómica y retomar el modelo de pacto entre los dos grandes partidos del año 2018 en el Parlamento andaluz. «Lo que quiero saber es si va a dedicarse a confrontar con el Gobierno central y a generar crispación que haga imposible cualquier acuerdo de las comunidades con el Gobierno o piensa convocar a los grupos políticos para que analicemos el acuerdo de 2018 y cómo llevarlo a la realidad», apuntó el secretario general del PSOE-A.

Y un día después ha sido la portavoz socialista, Ángeles Férriz, quien ha afianzado posición de los socialistas andaluces: «Estamos convencidos de que va a haber una financiación justa para Andalucía. Y si no es así, el Gobierno de Pedro Sánchez sabe que va a tener al PSOE de Andalucía en contra del Gobierno central, lo gobierno quien lo gobierne».

En este sentido, la portavoz socialista instó al presidente del Gobierno andaluz a abandonar «la vía de la confrontación y el agravio que no lleva a ninguna parte» y a aprovechar para lograr acuerdos que beneficien a la comunidad autónoma. «Si les interesara la financiación de Andalucía, vamos a hablarla en el Parlamento autonómico, con todos los grupos políticos, y vamos a desarrollar nuestro Estatuto con sus máximas competencias. El problema que tienen en el PP es que todos critican un acuerdo de financiación singular para Cataluña, pero sus 'barones' son incapaces de decir cuál es el acuerdo de financiación que ellos quieren, porque no coinciden en los territorios, algo que por otra parte es normal, porque cada territorio tiene unas necesidades y unos Estatutos», apuntó Ángeles Férriz.

El planteamiento de los socialistas andaluces parte de que el PP tiene en estos momentos la mayor parte del poder territorial autonómico pero cada comunidad mantiene unos intereses diferenciados. «No coinciden los intereses de Andalucía con los de otras comunidades como Galicia o Madrid». Dentro de esta estrategia, y para definir posición en este y otros asuntos de inicio de curso, el PSOE ha convocado para este sábado una interparlamentaria, una comisión que reúne a todos los representantes electos socialistas de Andalucía en distintas cámaras, que servirá además como el arranque del curso de Juan Espadas. Será el próximo sábado.

### Respuesta del PP

La respuesta a la posición del PSOE-A en el inicio de curso por parte del PP-A la protagonizó el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social, y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, quien instó al PSOE a «plantarse» ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el «atropello económico» y el «robo a Andalu-

El Gobierno andaluz reta al PSOE andaluz a «plantarse» ante Pedro Sánchez por «el atropello y el robo a Andalucía» cía» que, en su opinión, acarrearía el «concierto o cupo catalán» derivado del acuerdo suscrito entre el PSC y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat.

Antonio Sanz subrayó que «lo que Espadas debe» hacer «es plantarse ante Sánchez y defender a Andalucía, porque defender a Sánchez es incompatible con defender a Andalucía». «Como miembro del Partido Socialista, el mejor favor que Juan Espadas puede hacer a nuestra tierra es no sólo pedir explicaciones, sino exigir una rectificación a Pedro Sánchez y a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acerca del atropello económico y del robo a Andalucía que pretenden hacer como consecuencia de su pacto con los independentistas catalanes y la propuesta de financiación singular para Cataluña. Si Espadas no se planta ante Sánchez, cada día más está siendo cómplice de un robo a los andaluces y de una traición a nuestra tierra», advirtió el consejero de Presidencia quien incidió además en la «infrafinanciación autonómica».



Protesta de los alcaldes del PP ayer en la autopista Sevilla-Cádiz // ANTONIO VÁZQUEZ

#### **INFRAESTRUCTURAS**

### Alcaldes gaditanos del PP piden el tercer carril de la AP-4

S. A. SEVILLA

El Consejo de alcaldes del PP de Cádiz ha realizado este miércoles en Jerez de la Frontera un acto reivindicativo en la explanada de acceso norte a la autopista AP-4, la vía que conecta con Sevilla y que se han convertido «en un auténtico laberinto» para llegar a esta localidad, «puerta de entrada de la provincia», según ha manifestado su alcaldesa, María José García-Pelayo, en referencia a los atascos que se producen cada verano en esta carretera. «La eliminación del peaje, lejos de ser una solución, se ha convertido en un problema más», ha advertido García-Pelayo quien ha asegurado que el fin del peaje sin obras «reclamadas» como el tercer carril de la AP-4 o el desdoble de la Nacional IV «en nada ha beneficiado a la provincia de Cádiz».

Siguiendo con esto, ha afirmado que la eliminación del peaje «ha provocado un efecto llamada», al ser una vía que «cada vez más» se utiliza para llegar a Cádiz, pensando, ha dicho, «que van a llegar mucho más rápido» cuando lo que se encuentran es «con niños pues jugando un partido de fútbol en plena autopista», en alusión a una imagen que se viralizó este fin de semana en esa carretera con el tráfico parado debido a un accidente.

«Pedimos a pie de autopista respeto y consideración para Jerez, pero no solamente respeto y consideración que se quede en palabras, sino respeto y consideración que se refleje en los presupuestos», ha sostenido la alcaldesa de Jerez y presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). ANDALUCÍA 23



El fundador de Hygreen Energy, Benny Wang, junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el consejero Jorge Paradela, ayer en Pekínx // EFE

### Moreno cierra en China una inversión de 2.000 millones en hidrógeno verde

Además de este montante, que irá destinado a Huelva, se construirá una fábrica en Málaga

S. A. SEVILLA

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, mostró ayer su
«satisfacción» por el acuerdo alcanzado entre las empresas Hygreen y Cox
Abengoa para desarrollar en la comunidad tecnología relacionada con la
producción de hidrógeno verde, una
inversión que se ha conocido en el marco del viaje oficial a China de una delegación andaluza, encabezada por
Moreno y que ha comenzado con una
visita al parque tecnológico de energías renovables Daxing Zona Internacional, ubicado en las afueras de Pe-

kín, y con una reunión con representantes de la Asociación China de Fabricantes de Automóviles (CAAM).

Hygreen ha cerrado igualmente un acuerdo con la compañía Kemtecnia de Huelva para desarrollar 1.000 megavatios (MW) de hidrógeno verde en la provincia onubense, lo que supondrá una inversión de alrededor de 2.000 millones de euros. Además, construirá una fábrica propia en Málaga con capacidad para producir 5.000 MW – la más grande de Europa y en la que se crearán 1.000 empleos – para abastecer los mercados europeos y americanos, informa Europa Press.

Moreno resaltó que el acuerdo entre Hygreen y Cox Abengoa supone «un paso muy importante en un sector estratégico para Andalucía», que «quiere estar en el mapa» en el desarrollo de una tecnología «fundamental» para el presente y futuro de la comunidad, en palabras del presidente, por cuanto significa en generación de

### El PSOE critica el viaje «si Andalucía está infrafinanciada»

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, cuestionó el «coste» del viaje de diez días a China mientras que, «todo el día», el jefe del Ejecutivo andaluz denuncia que Andalucía «está infrafinanciada». La portavoz aseguró que «queremos saber cuántos asesores van, quiénes son los acompañantes, si son sus parejas, cuánta gente de las empresas públicas va a China», y «cuánto cuesta el viaje para llevar esa comitiva». Además, la representante del PSOE-A señaló que el presidente de la Junta «tendrá que contarnos cuál es el coste» del aumento del número de consejerías del Gobierno andaluz -de 13 a 14derivado de la remodelación del Ejecutivo que Juanma Moreno anunció en julio.

La delegación andaluza también ultima un acuerdo para instalar una planta de fabricación de coches eléctricos en Linares puestos de trabajo y en «reindustrialización» de Andalucía.

«Estamos donde teníamos que estar», subrayó Moreno, que confirmó que los planes de Hydrogreen y Cox Abengoa son «ambiciosos», al tiempo que remarcó que en los últimos cuatro años Andalucía ha «duplicado la capacidad de producción» de energías limpias (solar más eólica). Ahora, la «apuesta fuerte» está en el campo del hidrógeno verde, donde Andalucía aspira a «liderar» la producción en Europa.

### Coches eléctricos en Jaén

Asimismo, la Junta confirmó que el Ayuntamiento de Linares y la Administración están «en conversaciones muy avanzadas» para instalar una planta de fabricación de coches eléctricos en el municipio. La empresa china Coronet quiere fabricar componentes para vehículos eléctricos en Europa, para lo que busca un socio estratégico y Santana «es el mejor».

Moreno se reunió con representantes de la Asociación China de Fabricantes de Automóviles (CAAM), acompañado por un consejero de Santana Motor. El presidente se mostró «gratamente impresionado» por la evolución e inversión de China en la industria automovilística para competir a nivel mundial. De forma paralela, destacó las bondades de Andalucía para acoger esta industria y abogó por ir de mano. «La cooperación y el diálogo es la fórmula más eficaz y eficiente para avanzar de manera fructífera» en las relaciones entre España y China, dijo.

### La travesía a Ceuta: ocho horas en el mar, niebla y gritos de los que se ahogan

- Miles de personas han intento entrar desde Marruecos bordeando la frontera desde el pasado domingo
- ►Un recuento a la puerta del Centro Temporal de Inmigrantes arroja casi 60 muertos o desaparecidos

J. J. MADUEÑO CEUTA

icham el Habanette es una víctima de las circunstancias. Natural de . Agadir, perdió a parte de su familia en el terremoto del año pasado que asoló el Atlas. El 9 de septiembre se cumple un año de la tragedia. Luego murió su padre, el cabeza de familia. Sin futuro y siendo uno de los responsables de sacar al resto de esa familia adelante, este verano decidió buscar fortuna en Europa. Hace unos días se subió a un autocar en su ciudad para hacer una travesía de casi diez horas por carretera hasta el norte de Marruecos. Una vez allí, esperó a que hubiera niebla y que la visibilidad de las autoridades fuera nula. Entró en una avalancha y se lanzó al mar el lunes a las 23.00 en Castillejos. «Estuve ocho horas en el agua con la niebla. No tenía miedo. Solo pensaba en que al llegar iba a tener otra vida», explicaba Hicham ayer a ABC en la puerta del Centro de Internamiento Temporal de Extranjeros (CETI).

Ante la valla, hablando con los guardias de seguridad, hay un grupo de una veintena de personas. Son todos mayores de edad, quieren ser acogidos en este centro, pero está colapsado. Según fuentes de la Delegación de Gobierno en Ceuta, hay 790 inmigrantes acogidos, cuando la capacidad es para 512. Se están multiplicando las plazas habilitando zonas para residencia que estaban destinadas a otros usos. Es uno de los puntos críticos de esta crisis migratoria, que tiene a la ciudad autónoma desbordada, mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está de gira por África con un ojo en Canarias.

En la playa del Tarajal, la vida discurre por la tarde con normalidad. No hay entrada ni despliegue. La visibilidad deja ver con facilidad las costas de Marruecos. «Si la niebla entra con el levante, puede que intenten entrar», dice un trabajador de la zona. Riduan Blalet entró el lunes con niebla y de noche. Es de Tetuán. Recuerda los gritos de los que se ahogaban. «Los que gritan son los niños. Son los que se ahogan. Mientras nadaba le dábamos a uno un flotador, a otro aletas. No queremos que mueran. Aquí, entre todos, este mes sabemos que hay 60 ahogados o desaparecidos», señala este marroquí de 39 años.

Su historia es peculiar. Riduan fue un menor no acompañado. Un 'mena'.

> Hace años entró en Ceuta de forma ilegal. Fue acogido. Lo llevaron a Madrid y hasta estudió en el instituto Rosalía de Castro de Leganés. Vivió diez años en Madrid, pero en 2012 se quedó sin trabajo por la crisis. Decidió irse otra vez a Marruecos. Doce años después, el hambre aprieta y no tiene nada que lo sujete en su país: «Te arriesgas porque necesitas comer. Tienes que hace algo para sobrevivir. No puedes vivir con 300 euros al mes, como en Tetuán». Por eso se lanzó al agua y cruzó, pero no se quita de la cabeza a los muertos.



«Se les oía gritar. Se les oye gritar antes de ahogarse desde la playa. Llegan y se meten si hay niebla, pero no saben cómo va la marea. Muchas veces entran cuando el mar los lleva hacia adentro. Hay que entrar cuando viene del sur, que te saca a Ceuta. Muchos llegan de otras partes de Marrue-

cos, ven la niebla, se meten en el agua y mueren. Son demasiados muertos este mes», añade Riduan.



Según la Delegación del Gobierno, hay 790 inmigrantes acogidos en la ciudad autónoma cuando su capacidad total es de 512

El esfuerzo es titánico. «He nadado unos seis kilómetros. Estuve nueve horas en el agua. Tengo familia en Murcia y espero encontrar trabajo de soldador», añade Kamal Zakrati, que llegó desde una pequeña localidad cercana a Casablanca, también con un trayecto de casi medio día en autobús. Entró en una de las avalanchas para sobrepasar a las autoridades marroquies. «Somos cientos, los militares en Marruecos paran a unos 200, luego la Guardia Civil pilla a otros



Jóvenes llegados de Marruecos a Ceuta durante los últimos días // JJM

### **CRISIS MIGRATORIA**

### La oposición acusa al presidente de provocar un «efecto llamada»

#### PILAR DE LA CUESTA MADRID

Con España sufriendo una fuerte presión migratoria, especialmente en las costas de Canarias y Ceuta, Pedro Sánchez diseñó una gira africana con la que evidenciar que tomaba las riendas de la situación. Su objetivo, estrechar lazos y firmar acuerdos con los países de origen de la inmigración ilegal para difundir su mantra sobre la llegada de personas de otros países: «La inmigración debe ser ordenada, legal y segura», dice el presidente insistentemente. Sin embargo, lejos de un alivio, estas palabras provocaron ayer un aluvión de críticas al jefe del Ejecutivo por parte de la oposición, que le acusó de generar un «efecto llamada» que multiplicará las llegadas a las costas españolas.

La polémica en España empezó ayer a primera hora de la mañana con un mensaje del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en X (antes Twitter). «Es irresponsable alentar un efecto llamada en la peor crisis de migración irregular», denunció el presidente de los
populares, que acusó a Sánchez de
«promocionar España como destino»
en vez de «ir a África a combatir las
mafias». «Al revés que el resto de la
Unión Europea», añadió el líder del PP
apuntando un dato que no pasa desapercibido, la bajada de llegadas a Italia o el endurecimiento de la política
migratoria anunciado por Alemania
tras el atentado terrorista de Solingen.

El Partido Popular presentó ya la pasada semana una batería de medidas que cree que debería marcar las líneas de actuación del Ejecutivo. «Quien venga, contrato en origen y carta de cumplimiento de nuestras

ESPAÑA 25 JUEVES, 29 DE AGOSTO DE 2024



Los tres centros de acogida de la ciudad barajan ampliar plazas // JJM

150, pero los 20 ó 30 que estamos aquí somos los que hemos tenidos suerte. Nos hemos colado y hemos sobrevivi- de Sánchez mueve ficha y las comunido», añade Riduan.

Muchos de estos son menores. Ceuta tiene ya en sus centros más de 500. Su capacidad de acogida es de 80. Cuando se sobrepasan los 150, ya tienen que empezar las derivaciones. No llegan a tiempo. Los tres centros están viendo formas de ampliar. El de la Esperanza está por encima de su capacidad. Piniers es una gran ciudad de acogida. Las naves del Tarajal han vuelto a ser un punto de estancia temporal para los niños. No hay sitio donde meterlos, hasta se está barajando pedir al Ministerio de Defensa que ceda cuarteles en desuso para habilitarlos. Se buscan soluciones de urgencia mientras el Gobierno

dades autónomas se ponen de acuerdo para ampliar los cupos.

Mientras tanto, Canarias y Ceuta planean una cumbre entre ambas para ver cómo dan respuesta a esta crisis. Además, en la propia ciudad autónoma, el presidente Juan Jesús Vivas (PP) trata de sellar una acuerdo con el PSOE para hacer un foro de la inmigración en el que poner de acuerdo demandas comunes y hacer presión para lograr ayuda. La petición de auxilio de Ceuta es desesperada. Si en las noches de nieblas siguen entrando inmigrantes por las playas, se teme que acaben en las calles por no tener un lugar digno donde alojarlos.

leyes», resumió Feijóo sobre su idea para la llegada de extranjeros a España. Su plan de acción, registrado en el Congreso, incluye un aumento del número de agentes en la frontera, el despliegue de la agencia europea de protección Frontex y más fondos públicos para la acogida de inmigrantes por las autonomías, sobre todo de los menores no acompañados.

#### «Invasión»

El tono de la oposición fue elevado también en la red social X por el líder de Vox, Santiago Abascal, que acusó al Gobierno de «promocionar una invasión». «Los españoles van a tener que empezar a defenderse por ellos mismos», aventuró incluyendo en sus críticas al Partido Popular, a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, e incluso a la candidata demócrata en las elecciones de Estados Unidos, Kamala Harris.

En su denuncia constante por la llegada de personas de forma irregular a España, Vox añadió ayer un nuevo cerco al Gobierno en el Congreso reclamando la comparecencia de varios ministros con competencias en la materia: los de Trabajo, Yolanda Díaz; Interior, Fernando Grande-Marlaska; Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. También exigió al Ejecutivo datos sobre el número de centros de acogida a inmigrantes en España y el dinero que se ha destinado a ello.

SEGUNDO DÍA DE SÁNCHEZ EN ÁFRICA

### El 'plan' para emplear a 250.000 inmigrantes «no es nada nuevo ni tiene que ver» con la gira

▶ El Gobierno aclara que son cálculos de varios organismos y que lleva meses repitiéndolos

JORGE NAVAS / PATRICIA ROMERO MADRID

El Gobierno no tiene ningún plan -y mucho menos concreto- para contratar entre 200.000 y 250.000 inmigrantes al año hasta 2050. Pedro Sánchez ni siquiera mencionó este asunto el martes en su primera jornada de visita por África ni tampoco hay rastro de algo parecido en ninguno de los documentos que firmó con el presidente de Mauritania.

De hecho, esas cifras no son más que estimaciones de distintas instituciones nacionales como el Banco de España e internacionales como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Comisión Europea. Unos cálculos que, además, la ministra del ramo, la socialista Elma Saiz, lleva mencionando desde hace meses, como hizo ya el pasado 7 de marzo en el Senado, en abril desde Colombia o a principios de verano durante la firma de un acuerdo con empresas para facilitar el acceso al mercado de trabajo de los refugiados.

Todos estos organismos, explica el departamento de Migraciones, se encargan de calcular la fuerza de

trabajo extranjera necesaria en un país, por ejemplo España, para sostener su Estado de bienestar. Es decir, que la cifra de 250.000 inmigrantes al año de aquí a 2050, aclaran fuentes del ministerio, «no es nada nuevo», ya que esa estimación forma parte de su «línea de trabajo» en materia migratoria desde hace tiempo.

Así lo reconoció ayer el Ministerio de Migraciones, que tuvo que salir al paso con un

extenso comunicado de cinco páginas para desmentir algunas informaciones que vinculaban ese supuesto plan a la gira africana de Sánchez.

Fuentes del propio departamento fueron tajantes al explicar ayer a ABC que esas previsiones «no tienen nada que ver con Mauritania ni con lo que han ido a hacer allí el presidente del Gobierno y la ministra», en contra de lo que apuntaban esas informaciones.

Sánchez y Saiz han viajado a Mauritania, Gambia y Senegal, explica el ministerio, «a promover y reforzar los programas de migración circular» que España comenzó a desarrollar ya en 2022 y gracias a los cuales ya han llegado este año a nuestro país unos 20.000 inmigrantes. Y el memorándum de entendimiento para desarrollar un modelo de inmigración regular y circular anunciado el martes por el líder del Ejecutivo español desde Mauritania fue algo «específico», inciden esas fuentes gubernamentales.

### Senegal, última parada

No todos los inmigrantes que necesita España como mano de obra, según estas estimaciones oficiales, van a llegar a nuestro país mediante la inmigración circular, aclaran desde el departamento que dirige Saiz en conversación con este diario. La inmigración circular es una «herramienta más» de la política migratoria del Gobierno y de ella se benefician ya hasta 11 países: Colombia, Ecuador, Honduras, Perú, Guatema-

la, Uruguay, Argentina, Marruecos, Mauritania, Senegal y Gambia.

Además de Mauritania, Sánchez y Saiz estuvieron ayer en Gambia, donde se reunieron con el contingente de cuatro policías nacionales y seis guardias

> civiles destinados en el país para colaborar con las autoridades locales en materia de lucha contra la inmigración irregular y las mafias que trafican con seres humanos. Ya por la tarde volaron hasta Dakar, última parada de una gira de tres días que culmina hoy en la capital de Senegal.

Pedro Sánchez ayer en Banjul, capital de Gambia // EP

26 ESPAÑA



El exministro y diputado socialista José Luis Ábalos, saliendo del Pleno del Congreso // JAIME GARCÍA

### Ábalos pide auditar las mascarillas que Puente compró al amigo que lo invitó a un yate

El exministro ya no está «comprometido» con votar en el Congreso lo mismo que el PSOE

#### JAVIER CHICOTE MADRID

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha dicho basta. Tras la auditoría encargada y difundida por el actual titular de la cartera, Óscar Puente, Ábalos, en conversación telefónica con ABC, asegura que «van a por mí» y que esto va a tener «consecuencias que estoy estudiando, por un lado legales y por otro políticas, porque es evidente que se ha buscado incriminarme».

Para empezar, su actitud como diputado en el Grupo Mixto va a cambiar: «Yo hasta ahora no me lo tenía que plantear, no me leía ni el orden día, seguía la directriz del grupo parlamentario, pero vista su actitud (la del partido) haré yo también lo mismo. Estaba actuando con seguidismo, porque no correspondía disciplina al estar fuera del grupo parlamentario socialista, pero vista la actitud
tan poco presentable que han tenido...» Respecto a qué hará si tiene que
votar el acuerdo con ERC para una
hacienda catalana propia, sostiene
que «habrá que ver cómo lo plantean,
ya veremos a partir de ahora, porque
después de este gesto nada me compromete».

La investigación interna encargada por Puente ha dejado pequeños todos los enfrentamientos previos con su partido, que lo llegó a suspender de militancia.

### «Es un mal precedente»

El exministro insiste en que el informe difundido no es una auditoría, sino un «'compliance'», como los que hacen empresas y otras organizaciones para identificar riesgos: «Es un mal precedente, porque no se pueden hacer investigaciones de este tipo habiendo una causa penal abierta, pero además está mal hecha y con mala intención». José Luis Ábalos argumen-

### José Luis Ábalos

Diputado del Grupo Mixto

«¿Por qué no se hace una auditoría sobre mascarillas que compraron Sanidad e Interior y que también están bajo investigación?»

«La Fiscalía ya ha dicho que no hubo malversación de fondos europeos porque el género se entregó bien y a precios inferiores a los de mercado»

«El informe del ministerio tiene un objetivo político, ir a por mí»

«Yo creo que en el Gobierno ya no hay nadie al frente de nada, ves la estrategia y es todo reactivo y muy feo en todos los sentidos» ta que un 'compliance' «no se puede encargar a una unidad que depende de ti, porque no tiene ninguna independencia» y añade que «a ningún interrogado se le advirtió de que eso iba a ser público... Es una pasada en todos los sentidos».

#### «Nos íbamos a divertir...»

Es más, el extitular de la cartera de Transportes se hace varias preguntas: «Oye, que se la hagan a todo el mundo. ¿Por qué no se hace en otros ministerios afectados por la misma investigación judicial? Sanidad tiene dos contratos en investigación judicial, e Interior, por supuesto, en esta misma causa. ¿Por qué no se hacen? Y en el resto de administraciones nos íbamos a divertir mucho... El propio Óscar Puente compró mascarillas y lo denunciaron, porque se las compró a un amigo suyo, y la juez dijo que el hecho de ser amigo le vino bien para que se las vendieran...»

Ábalos recuerda las publicaciones de hace unos años con las fotografías de Puente veraneando en un yate en aguas de Baleares pagado por el empresario al que había comprado meses antes material contra el Covid para el Ayuntamiento de Valladolid. «Dijeron que lo del yate no era delito porque el viaje lo pagó el dueño de la sociedad pero no la sociedad con la que contrataban... Lo ha vivido él también». Efectivamente, la juez Elena López Negrete sobreseyó el caso porque el empresario Sergio Zaiteguio pagó los 6.500 euros del alquiler del yate «de su bolsillo» y no a través de la sociedad que había sido adjudicataria de un contrato de 195.178,20 euros del ayuntamiento vallisoletano. La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid argumentó que no se podía probar que Zaitegui «agasajara por razón de su cargo público al Puente, mediante la invitación en un barco de recreo en Ibiza».

José Luis Ábalos hace hincapié en la conversación con este diario -de la que matiza que «no es una entrevista formal» pero autoriza a difundir el contenido- en la licitud de la compra de mascarillas a Soluciones de Gestión: «La contratación ya la ha mirado el Tribunal de Cuentas, que tiene sección jurisdiccional, y la Fiscalía siempre ha dicho que esa parte está bien. De hecho, el fiscal, para retener la causa frente a la Fiscalía Europea, dijo que no ha habido malversación de fondos europeos porque el género se entregó correctamente y a precios inferiores a los de mercado».

Especifica que la querella es por cohecho, organización criminal y blanqueo de capitales, «pero la contratación la dan por buena». Asevera que el recorrido legal del documento, que el PP entregó en la Audiencia Nacional, es «nulo, pero queda la noticia en el aire todos estos días». La auditoría lo señalaba por duplicar el pedido de cuatro millones de mascarillas a ocho en apenas media hora, porque la empresa advirtió que «o todo o nada». Ábalos no recuerda por qué fue, pero es contundente: «Yo fir-

mo lo que haga falta para tener las mascarillas. Es una temeridad decir que el estado de alarma eran 15 días y no se justificaba más. No había ese material y había que aprovisionarse». Especifica el también exsecretario de Organización del PSOE que Soluciones de Gestión, la empresa de la trama, no cobraba por adelantado: «La solvencia no la tenían que demostrar sino materializar. El ministerio pagaba una vez entregado el material correctamente, no había riesgo de estafa porque si no cumplían no cobraban, y eso no lo hacía ninguna empresa, que exigían cobrar por adelantado». Insiste en que las mascarillas eran buenas y a buen precio: «En la Comunidad de Madrid en esas fechas compraron a precios de entre tres y pico y seis euros, y estas nos costaron 2.5 la unidad».

Valora José Luis Ábalos que el informe encargado por Puente «no es para colaborar con la Justicia, sino para suplantarla en paralelo» y que obedece a un «objetivo político, ir a por mí». Está convencido de que la decisión ha sido del propio Puente, «aunque quizás haya consultado algo». Cree, además, que esta auditoría no beneficia a Pedro Sánchez «porque no deja de ser la gestión de un Gobierno socialista, pero yo creo que ya no hay nadie al frente de nada, ves la estrategia y es todo reactivo. Es muy feo en todos los sentidos».

### El empresario del caso Begoña pide anular el registro de sus empresas

▶ Carga contra la «falta de humanidad» del juez por incautarle el móvil en el hospital

ISABEL VEGA MADRID

ha presentado un recurso de apelación directo ante la Audiencia Provincial de Madrid contra el auto del juez Juan Carlos Peinado del pasado día 22 que se tradujo en tres jornadas de entrada y registro en su domicilio y la sede de sus empresas. Denuncia desproporción y falta de motivación en la medida y carga contra el instructor por «la falta de consideración y humanidad» que en su opinión evidencia que mandase a la Guardia Civil a incautarle el teléfono móvil en el hospital donde está ingresado, dejándole sin posibilidad de comunicación con el exterior.

El escrito, adelantado ayer por ABC, pide al tribunal que revoque aquella decisión porque considera que los indicios que la sustentaba son fruto de «un juicio de inferencia ilógico y arbitrario» que no avala una injerencia tan grave en los derechos del empresario como lo es una entrada y registro. «Motivar no es plasmar en el Auto, con un copia-pega,

grupo empresarial a distintas fuentes de contratación pública. Partía en concreto de las reuniones entre el empresario y Gómez de las que dio cuenta en su declaración, pero también de su participación como docente en una titulación de la cátedra extraordinaria que dirigía ella. De fondo, los informes de la UCO de la Guardia Civil que enlistaban toda esa contratación pública sin arrojar indicios de irregularidad.

«Realmente produce sonrojo que se pueda plasmar en una resolución judicial como indicio para proceder al sacrificio de un derecho fundamental como el de la inviolabilidad del domicilio, una serie de indicios carentes de la más mínima justificación», argumenta la defensa de Barrabés, a cargo de Javier Sánchez-Junco.

En cuanto a la diligencia en sí, denuncia que el auto habilitaba a «incautarse de cuantos objetos o efectos pudieran relacionarse directamente con la supuesta comisión de los delitos»,

> lo que a su parecer significa ordenar una incautación «de una manera absolutamente genérica» propia de una investigación «prospectiva» y, así, ilegal. «Se pretende incautar 'todo' lo relacionado con un supuesto delito del que no existe el más mínimo in-

Le afea además que investigue contratos que son competencia de la Fiscalía Europea y sostiene que la intención de Peinado es «buscar» algo en lo que justificar la continuidad de la causa. La Audiencia Provincial de Madrid tendrá la última palabra, así, sobre la validez del registro.



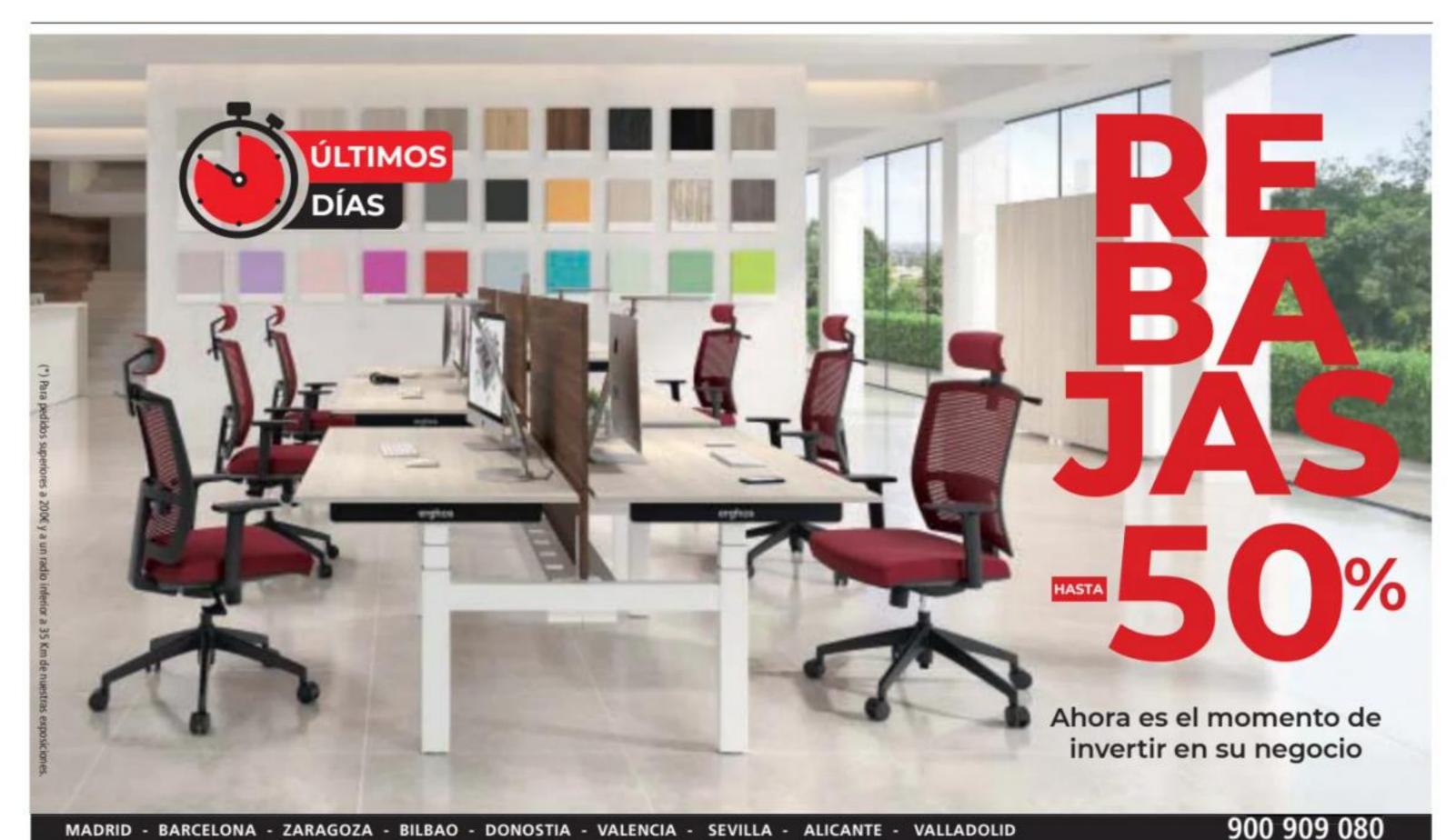

Ofiprix////. Muebles de oficina







PROYECTO GRATIS

Llámenos y le realizaremos un proyecto de su oficina gratuito y sin compromiso.



OFIPRIX RENTING

NO COMPRE SUS MUEBLES, ALQUÍLELOS

Ahora usted puede alquilar sus muebles y disfrutarlos cómodamente mediante un contrato de arrendamiento.

28 ESPAÑA

### El PP pide cuentas al Ejecutivo por el papel de la Abogacía del Estado en el caso Koldo

Exige respuestas por la defensa de un alto cargo ya cesado e investigado en la trama

#### JUAN CASILLAS MADRID

El Partido Popular (PP) mantiene el foco sobre el papel del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, después de que el titular del ramo, Óscar Puente, cesase la semana pasada a dos cargos investigados en el caso Koldo, cuyo origen se remonta, precisamente, al mismo departamento en la etapa de José Luis Ábalos al mando. El Gobierno habilitó a la Abogacía del Estado para defender a uno de ellos, el que era subsecretario de Estado de Movilidad, Jesús Manuel Gómez, y los populares preguntan al Ejecutivo si esa decisión sigue vigente, ahora que este ha sido cesado y está imputado.

Concretamente, la secretaria general del PP y diputada, Cuca Gamarra, ha registrado dos preguntas al Gobierno, a las que ha tenido acceso ABC, para las que solicita respuesta por escrito. «¿Considera el Gobierno que la resolución para la habilitación de la Abogacía del Estado para la representación y defensa del subsecretario del Ministerio de Transportes, Sr. Gómez, sigue vigente?», cuestiona, y añade: «¿Considera el Gobierno que no existe conflicto de intereses por parte de la Abogacía del Estado, teniendo en cuenta el apartado 3 del artículo 28 del Reglamento de la Abogacía del Estado', para que lleve a cabo la representación y defensa del Sr. Gómez?».

Esta iniciativa continúa con la presión que viene ejerciendo el PP para apartar a la Abogacía del Estado de la causa desde que se conoció que iba a ejercer la defensa de Gómez, ahora cesado de su cargo tras su imputación y la auditoría interna realizada por Puente en su ministerio. Precisamente, este diario informó ayer de que los populares también han enviado un escrito al juez que instruye el caso Koldo en la Audiencia Nacional contra la providencia del juez José Luis Calama, que autorizó que la Abogacía del Estado ejerciese la defensa del subsecretario de Movilidad.

El PP, en su escrito al juez, hacía alusión de hecho a esas «irregularidades detectadas» en la auditoría interna realizada por el Ministerio de Transportes. Desde el estallido del caso Koldo. los populares han buscado desgastar al Gobierno y esclarecer la realidad de lo ocurrido, por ejemplo, con la comisión de investigación montada a tal efecto en el Senado. El PSOE y sus socios respondieron con una en el Congreso más genérica, donde se están indagando todas las contrataciones de material sanitario durante la pandemia, y no solo las efectuadas a través de Soluciones de Gestión, la empresa instrumental de la trama que lleva el nombre del antiguo asesor de Ábalos.

### Montero, al Senado

En otro orden de cosas, y aprovechando que anteayer la Diputación Permanente del Congreso rechazó la petición de que comparezca la vicepresidenta María Jesús Montero por el cupo catalán, el PP decidió promoverla en el Senado, donde, con su mayoría absoluta, tiene garantizado que salga adelante.



Jesús Manuel Gómez, defendido por abogados del Estado tras ser cesado // EFE

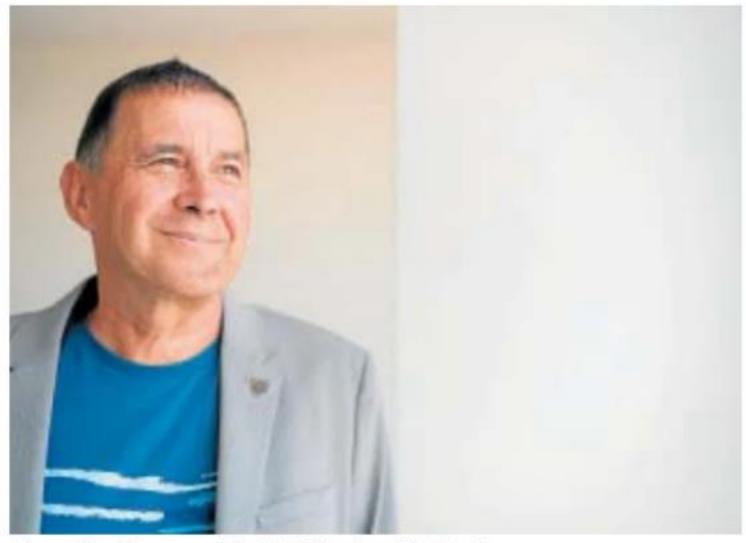

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi // EP

### Otegi pone a Salvador Illa como ejemplo para avanzar hacia el «derecho a decidir»

Insta a los socialistas vascos a fijarse en su compañero al hablar de «nación» catalana

#### GERARD BONO BILBAO

El próximo curso político en el País Vasco, que arranca hoy con el primer Consejo de Gobierno en el donostiarra Palacio de Miramar, promete curvas. En la agenda e impulsado por el PNV, el Partido Socialista de Euskadi (PSE) y sobre todo EH Bildu, el debate sobre el nuevo estatus político de la región. Uno sobre el que los nacionalistas esperan alcanzar un gran pacto que actualice el Estatuto de Guernica, aprobado en 1979, dando más «autogobierno» a la comunidad autónoma, y que la izquierda aberzale aprovecha para fijar su hoja de ruta independentista. «Reconocimiento nacional y derecho a decidir». Son los dos mantras repetidos por EH Bildu y que, según Arnaldo Otegi, coordinador general de la formación, estarían más cerca de cumplirse con un presidente como el socialista, Salvador Illa.

«Illa dice que Cataluña es una nación, la lengua catalana forma parte del núcleo de la nación catalana, España es un país plurinacional y aspira a construir Estados federados en el conjunto de Europa », afirmó ayer Arnaldo Otegi durante una entrevista con Ep sobre el recientemente investido presidente de la Generalitat de Cataluña: «Esta sí es una posición con la que probablemente sería posible alcanzar un acuerdo». En EH Bildu desconfían de los socialistas vascos, pues ven improbable que modifiquen su posición, pasando del reconocimiento «cultural» del País Vasco como nación, tal y como ya figura en la Constitución de 1978, a uno de tipo político-jurídico que derive de un referéndum de autodeterminación.

Pese a todo, Otegi ya advirtió durante el verano que con el actual Gobierno de España, que depende del apoyo de nacionalistas e independentistas vascos y catalanes en el Congreso de los Diputados, es posible abrir debates que «con otros no». Entre ellos, el del «carácter nacional» del País Vasco, al que da, según él, una oportunidad la continuidad de Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo. «Está dispuesto a explorar un nuevo modelo territorial y habla de plurinacionalidad», afirmaba Otegi a principios de julio, en la misma línea que ahora con Salvador Illa después de su pacto con ERC en Cataluña.

Así pues, habrá que esperar a la reactivación de la Ponencia de Autogobierno del Parlamento vasco este mes de septiembre para discernir por dónde se encaminan las conversaciones. Estas, para Otegi, deberían darse de forma pública, pero también «discreta», además de incluir la discusión sobre «cuáles son los territorios de Euskal Herria». En el ideario independentista vasco, proyectan su país como un conjunto que abarca no sólo Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, sino también Navarra, con Pamplona como capital, y la parte colindante de Francia.

ESPAÑA 29 ABC JUEVES, 29 DE AGOSTO DE 2024

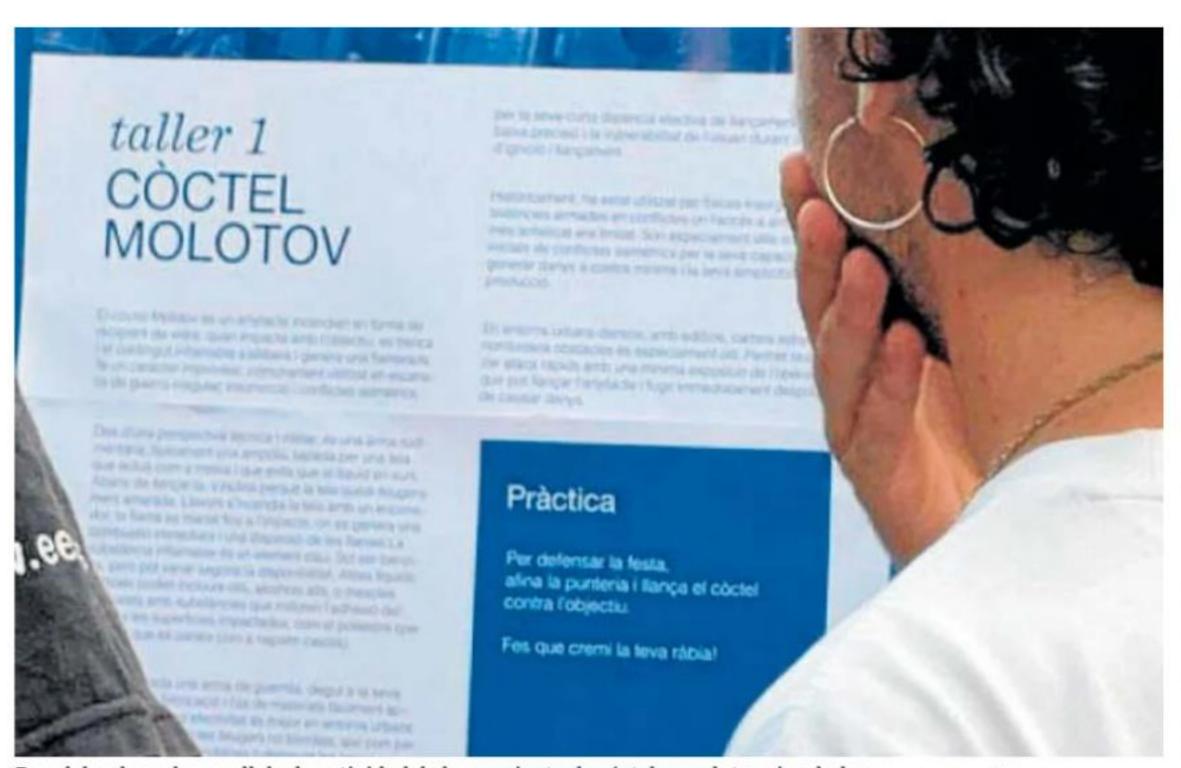

Panel donde se desarrollaba la actividad de lanzamiento de cócteles molotov simulados // CONVIVENCIA CÍVICA CATALANA

### Denuncia a un consistorio del PSC por un taller de «guerrilla urbana»

Sindicatos policiales exigen medidas a la Consejería de Interior y se dirigen a la Fiscalía

**ALEX GUBERN** BARCELONA

El primer acto oficial del presidente de la Generalitat, Savador Illa, y de su cosejera de Interior, Núria Parlón, fue visitar el cuartel general de los Mossos d'Esquadra, un gesto que quería transmitir todo el apoyo del Govern a un cuerpo aún convulsionado tras el espectáculo de la aparición, y fuga, del expresidente Puigdemont. Illa les prometió todo el apoyo de la administración, y eso es lo que ahora precisamente le reclaman los sindicatos policiales tras conocerse que en la fiesta mayor de Granollers (Barcelona) se programó un taller de «guerrilla urbana» que consistía en el lanzamiento simulado de cócteles molotov contra un muñeco vestido de mosso. El cuerpo ya ha abierto diligencias informativas para determinar si pudo cometerse algún delito.

La consejera de Parlón y el nuevo director general, Josep Lluís Trapero, ya tienen su primera patata caliente sobre la mesa, a la vez que todas las miradas convergen en la alcaldesa socialista, Alba Barnusell, de quien los sindicatos, y también el PP, han pedido la dimisión.

A las pocas horas de conocerse los hechos, el martes por la tarde, el sindicato de Mossos Uspac, así como varias centrales de Policía Local catalanas, in- vo director general Trapero» para que terpusieron denuncia ante la Fiscalía Superior de Cataluña contra la alcaldesa y todos aquellos que pudieran ser responsables por la comisión de posibles delitos de odio e injurias graves contra los cuerpos y fuerzas de seguridad. El escrito también se dirigió a la Fiscalía de menores en tanto que en el taller participaron niños. El PP también anunció la presentación de una denuncia.

La indignación recorrió ayer todos los estamentos del cuerpo, desde agentes hasta mandos. Desde Uspac se valoró lo sucedido en Granollers como un acto gravísimo y se reclamó la intervención de la «flamante nueva consejera de Interior Parlón » y del «flamante nuese personen judicialmente, defiendan a las fuerzas policiales y condenen de manera pública los hechos. La sección sindical de Mossos de CC.OO., Sap-Fepol, SPL-CME y UGT también reclamaron acciones concretas, así como el SPC, otro de los sindicatos del cuerpo, que activó sus servicios jurídicos para estudiar las «posibles consecuencias judiciales». «Esperamos que los nuevos responsables políticos demuestren estar a la altura de estos hechos tan graves», apuntó el sindicato. En la misma línea se pronunció el sindicato de mandos de los Mossos, mientras que el SUP remitió una carta al ministro del Interior para exigir medidas, recordando que no Los Mossos abren diligencias informativas para aclarar si pudo cometerse algún tipo de delito en Granollers

El ayuntamiento dice que no tenía conocimiento del polémico acto pese a formar parte de su programa de fiestas locales

son una novedad estos actos que fomentan el odio contra las fuerzas y cuerpos de seguridad, «especialmente en el País Vasco, Navarra y Cataluña».

### Desplazar contenedores

Ayer mismo, y ante el revuelo generado, el consistorio -gobernado por el PSC con mayoría absoluta- se desvinculó de la citada actividad, organizada por una de las peñas de las fiestas, los «blaus», pero contenida dentro del programa oficial. «El ayuntamiento expresa el apoyo a los cuerpos de seguridad y manifiesta el rechazo del contenido del acto organizado por un grupo de la colla dels Blaus en la Fiesta Mayor», rezaba el comunicado. Desde el ayuntamiento aclararon que «la corporación desconocía el contenido del acto y defiende los valores de paz y convivencia», pese a estar en el programa.

La actividad, «Pràcticum: Tècniques Aplicades de Guerrilla Urbana», denunciada por la entidad constitucionalista Convivencia Cívica Catalana en las redes, consistía en una repaso a las «principales herramientas técnico-tácticas para una estrategia subversiva», según el mismo programa. En los vídeos difundidos se aprecia la participación de menores lanzando cócteles molotov simulados contra un muñeco vestido de policía o desplazando un contenedor de basura simulando altercados en la calle. «Los Blaus de Granollers lamentamos la interpretación de uno de los actos organizados para la Fiesta Mayor. En ningún caso se ha querido ofender a los cuerpos de seguridad ni incentivar la violencia. Se trataba de un acto lúdico en el marco de la fiesta», se justificaron los organizadores.

#### «CONTRA LA EXTREMA DERECHA»

### Illa mantiene los actos de la Diada diseñados por ERC

A. G. BARCELONA

El nuevo gobierno de la Generalitat presidida por Salvador Illa (PSC) mantendrá el programa de actos institucionales con motivo de la Diada de Cataluña (11 septiembre) diseñado por el anterior Ejecutivo de Pere Aragonès (ERC). Una Diada pensada «para todos», basada en la unidad, la diversidad y el sentimiento catalanista, según aseguró ayer la consejera y portavoz del Govern, Sílvia Paneque.

El actual Govern asegura que se siente cómodo con el programa diseñado por ERC, ya que fue «sensible» al momento político y a las circunstancias que, según Paneque, podían acompañar políticamente a este 11 de septiembre. Según explicó, se ha podido asumir el programa en tanto comparten los mismos valores y sensibilidad.

Los valores en cuestión son la diversidad y la transversalidad que, por

sí mismos, aseguró, transmiten «un mensaje contra el fascismo y la extrema derecha, que son proyectos excluyentes y que señalan siempre la diversidad como un problema y no como una riqueza».

### Discurso del 'president'

«Tiene muchas personas detrás y mucho trabajo de entidades, instituciones, de personas sin una vinculación política más que el ánimo de colaborar a nivel artístico, me parecería una pobre decisión si algún partido político decide hacer crítica de esto», añadió la portavoz Paneque. Como novedad, se recupera el mensaje institucional del presidente desde el Palau de la Generalitat el día 10.

30 ESPAÑA

### La Princesa inicia hoy en la Armada su segundo curso militar

Tras pasar por la Academia de Zaragoza, se incorpora ahora a la Escuela Naval de Marín

LUIS GARCÍA LÓPEZ SANTIAGO

Aunque se incorpora hoy mismo como una alumna más, la llegada de la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón y Ortiz, a la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra) es todo un acontecimiento. Siguiendo el legado de su padre, el Rey Felipe VI, la primogénita comienza la segunda etapa de su formación castrense tras su paso por la Academia del Ejército de Tierra en Zaragoza, que concluirá el próximo curso 2025-2026 en la Academia General del Aire de San Javier (Murcia).

La ministra de Defensa, Margarita Robles, visitó ayer la Escuela Naval con motivo de la llegada de la heredera, donde pudo ver en primera persona las instalaciones, además de consultar el programa docente y destacar la importancia de su incorporación más esperada, la de Doña Leonor. «Como ministra de Defensa, me siento muy orgullosa de que la Princesa de Asturias esté realizando esta formación militar, que es esencial y fundamental porque lleva consigo una serie de valores, de compromiso con los ciudadanos, de lealtad, de amor a España y liderazgo que es muy importante para quien va a ser la futura jefa de Estado», afirmó Robles.

### «Efecto llamada»

La llegada de la Princesa Leonor supone, además, «un efecto llamada para nuestros jóvenes, que sepan que servir a España en las Fuerzas Armadas es algo muy importante», añadió la ministra de Defensa, que tuvo la ocasión de saludar a algunos de los alumnos que comenzaron a llegar a la villa pontevedresa desde el pasado día 19. Un régimen que es «demandante y exigente», pero, al mismo tiempo, pone de relieve el «orgullo» que sus compañeros sienten de «formar parte de esta gran familia que es la Armada», remarcó la titular de Defensa.

Junto al jefe de Estado Mayor de la Armada, el almirante general Antonio Piñeiro, la ministra Robles visitó las instalaciones deportivas, el comedor, el cuartel de los alumnos y el simulador de navegación, en el que según comentó, «le pusieron mala mar y se mareó». Asimismo, puso en valor el trabajo de la Armada y la calidad formativa de la Escuela Naval Militar de Marín, donde se formarán más de 600 alum-

nos nacionales junto a 23 internacionales de ocho países y reservistas voluntarios de la Armada. La ministra de Defensa también destacó el orgullo de pertenencia a la Armada española, «que ha escrito grandes páginas en la historia, y que en los difíciles momentos actuales está muy comprometida con la paz en distintas misiones», concluyó.

### Recibimiento

Al contrario de los que serán a partir de hoy sus compañeros, a los que despidieron familiares y amigos entre abrazos, cariño, emoción y lágrimas, la Princesa de Asturias acudirá esta tarde, previsiblemente, en solitario. Por su parte, el Rey Felipe VI estará en Barcelona con motivo de la Copa América de vela según consta en la agenda de la Casa Real.

A su llegada, Leonor de Borbón y Ortiz será recibida con los honores correspondientes a su título de Princesa de Asturias. Posteriormente, firmará el libro de honor de la Escuela Naval de Marín y realizará una serie de actividades, según ha confirmado el comandante director, capitán de navío Pedro Cardona.

Sin embargo, una vez incorporada, la heredera al trono será «una alumna más» que tendrá que enfrentarse a un «régimen estricto y de internado», en palabras de Cardona. Se alojará en un cuarto compartido con otras cuatro alumnas de la escuela, con un horario estricto de acuerdo a la disciplina y los valores que se fomentan desde el Ejército. La Princesa de Asturias se incorporará como guardamarina de primero y durante los primeros meses estará en Marín en «igual régimen que sus compañeros». Posteriormente, se embarcará en el buque escuela Juan Sebastián de Elcano.



La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante su visita ayer a la Escuela Naval Militar de Marín // ABC

### **COPA AMÉRICA**

### Primera visita del Rey a Cataluña sin una Generalitat independentista

À. G. BARCELONA

Felipe VI presidirá hoy en el Museo Marítimo de Barcelona el acto institucional de bienvenida de la trigésimo séptima edición de la Copa del América de vela, que se celebrará en la Ciudad Condal hasta el 27 de octubre. Lo hará después de recorrer el Nou Port Olímpic en el Moll del Gregal, remodelado recientemente con motivo de la celebración de esta competición deportiva, según se refleja en la agenda

oficial de la Familia Real remitida por Zarzuela.

Se trata de la primera visita del Rey a Cataluña después del cambio de gobierno en la Generalitat, la primera vez en democracia que un partido nacionalista o independentistas no ocupa, en solitario o en coalición, el Ejecutivo catalán. En estas últimas décadas, con los doce útimos años con un Ejecutivo netamente independentista, y con la figura de Jefe del Estado en el punto de mira. El discurso del Rey el 3 de octubre de 2017 exigiendo la recuperación de la legalidad en Cataluña marcó el punto de mayor desencuentro entre parte de la ciudadanía y la Monarquía. En los últimos años, no obstante, y en paralelo a la pérdida de vigor y apoyo del 'procés', las visitas del Rey y del resto de miembros de la Familia Real se han normalizado.

### **Protocolo**

La visita de hoy servirá también para calibrar la recuperación de la normalidad institucional en la comunidad de la que el nuevo presidente de la Generalitat, Salvador Illa, quiere hacer gala. Hasta ahora, los anteriores presidentes de la Generalitat, y la anterior alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, acudían a los actos en los que participaba el Monarca, pero se ausentaban de la fila de autoridades que recibía al Rey a su llegada a los distintos actos.

En el Museo Marítimo, el Rey presidirá el acto institucional de bienvenida de la trigésimo séptima edición de la Copa del América de vela. Los bases de los equipos de la Copa del América, cuyas regatas tendrán lugar frente a la playa de Barcelona, se repartirán por el Port Vell, y la edición de este año contará con regatas juveniles y femeninas. Considerada la competición deportiva más antigua del mundo, la Copa del América se remonta a 1851. ESPAÑA 31



#### SPECTATOR IN BARCINO

SERGI DORIA

### El independentismo degenera (más)

rapto de lucidez: «No podemos, con las mismas caras que nos habían dicho una cosa y que ahora nos dicen otra, pretender que volveremos a traer la esperanza que el movimiento independentista ha tenido siempre en sí mismo». Al igual que Clara Ponsatí, otro fanático dice la verdad. Aludía Torra a la dirigencia que prometió la república catalana hasta que sus creyentes constataron, informados por un mosso d'Esquadra, que la república catalana «no existe, idiota».

Alguien hacía autocrítica, esa planta exótica en un secesionismo que asegura estar en el lado correcto de la Historia y procrea mesías. El presidente jubilado (90.000 eurazos anuales) se puso como ejemplo de aquellos que no consiguieron llegar a Ítaca. Para recuperar la credibilidad lo que toca ahora es apartarse y dejar paso a nuevos liderazgos, aconsejaba. Se refería a Puigdemont y «sobre todo» a Junqueras.

Ni el uno ni el otro parecen dispuestos a aplicarse el consejo. El Bifugado, que nunca ha ganado unas elecciones autonómicas, pretende aparecerse a sus apóstoles en el cónclave de Junts en Calella del 25 al 27 de octubre, séptimo aniversario de cuando proclamó la DUI y se largó después para estupor de su hiperventilada grey. Puigdemont, que prometió dejar la política si no ganaba la Generalitat, vuelve a estafar a un catalanismo conservador que espera que Junts supere su actual condición de secta y se ponga a trabajar por su espacio social.

En el embeleco del 'procés' Junqueras fue, como vicepresidente económico, la voz cantante del «España nos roba». Una voz que solo enmudeció en aquel memorable debate televisivo del 21 de junio de 2016. Josep Borrell, un economista de verdad, demostró que las cuentas de Junqueras eran cuentos de diletante. Una Cataluña independiente, al convertirse en un tercer Estado, no tendría garantizada la permanencia en la UE. Las balanzas fiscales de Alemania que invocaba el diletante no se calcularon

nunca. El «robo» de los 16.000 millones, estribillo de Cataluña contra España, se reducía a unos 2.400. ¡Datos contabilizados por el departamento de Economía de Junqueras! «Tenemos un

problema cuando una persona que tiene su responsabilidad se dedica constantemente a decir las cosas como no son», le espetó Borrell. Nada de gran superávit con la independencia, sino un pequeño excedente de



Junqueras y Puigdemont se reencontraron en Waterloo en 2021 // EP

2.400 millones. Lo único que supo decir Junqueras ante el alud de cifras contrastadas fue que él amaba mucho Cataluña... «Hay amores que matan», sentenció Borrell. Eran otros tiempos y otro PSOE.

Tras el fiasco de las autonómicas que dejó a Esquerra tiritando, Jun-

queras amagó con irse, pero solo se fue a «reflexionar», a hacerse «un Sánchez». Ahora vuelve al ruedo independentista y, lejos de dar un paso al lado, presenta su candidatura «alterna-

tiva» -que gracia- al congreso que Esquerra celebra en noviembre.

Misión Poltrona. Estos dos que no se van ni con agua caliente... ¿Se diferencian en algo de la vieja política española que la mirífica Cataluña republicana prometía arrumbar? Estos patriotas que aman tanto a Cataluña han perjudicado su economía; ridiculizado sus instituciones de autogobierno; convertido la lengua catalana, por imposición y politización, en antipática; transformado, con declaraciones supremacistas, lo que otrora fue admiración a Cataluña en animosidad y hastío.

Ni Junqueras ni Puigdemont finiquitan sus carreras políticas, ni tampoco extraen conclusiones de tan nefastas ejecutorias. Ahí los tenemos: preparando sendos congresos en unas formaciones que son tierra quemada por la imposibilidad de renovación. El otoño de 2017 Junqueras ganó moralmente a Puigdemont: dio la cara y pagó con la cárcel el desvarío. En otoño de 2024 ambos encarnan la degeneración del independentismo. ¡Dos iguales para hoy!



Ni Junqueras ni

Puigdemont finiquitan

sus carreras políticas,

ni tampoco extraen

conclusiones de tan

nefastas ejecutorias

INSPECCIÓN TÉCNICA GRATUITA







María Corina Machado salió ayer de la clandestinidad para asistir a la manifestación en Caracas // REUTERS

### Machado lidera una nueva protesta a pesar de la represión

- ▶ Horas antes, Maduro había nombrado a Diosdado Cabello nuevo ministro de Interior, Justicia y Paz
- El abogado de la líder opositora y portavoz de su entorno, Perkins Rocha, desapareció el martes por la mañana

ANDRÉS GERLOTTI SLUSNYS MADRID

igue la discordia en Venezuela y la represión arrecia, pero a pesar del terrorismo de Estado impuesto, la oposición protestó ayer en distintas ciudades de Venezuela, justo cuando se cumplió un mes de las elecciones del 28 de julio.

«Valiente, valiente», gritaban los caraqueños que recibían a la líder opositora en la manifestación cuyo lema fue 'Acta mata sentencia'. Machado llegó junto a otros líderes políticos a bordo de un camión, aunque Edmundo González no estaba entre ellos.

«Esta es una etapa dura y lo sabíamos, pero en este mes hemos logrado convertir la causa por la libertad en Venezuela en una causa mundial. Alrededor del mundo se está escuchando el grito de los venezolanos», dijo Machado desde el vehículo. «Ni un solo gobierno democrático ha reconocido el fraude de Maduro, esto es increíble».

«No tenemos miedo», repetían los asistentes, interrumpiendo el discurso de la dirigente opositora, quien dirigía el micrófono hacia la gente para invitarlos a gritarlo más alto.

Machado se refirió a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que «convalidaba» el supuesto triunfo de Maduro. «Con una servilleta pretenden que el mundo reconozca esa farsa, pero no. Edmundo González es nuestro presidente electo», manifestó. Asimismo, Machado denunció el despliegue de «la campaña de represión más brutal de Venezuela» y destacó que el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) estaba celebrando una sesión extraordinaria para escuchar el reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Aumentan las voces que piden la captura de Maduro

Ante la crisis política que sufre Venezuela por el fraude electoral y la escalada de represión, varias voces han reclamando en las últimas horas la detención del presidente Maduro, El Senado de Chile aprobó el martes un proyecto de resolución que solicita al presidente Boric interceder ante la Corte Penal Internacional (CPI) para la emisión de una orden contra el líder chavista. El documento aprobado subraya la necesidad de que Chile, como Estado miembro del Estatuto de Roma, cumpla con sus obligaciones internacionales de perseguir y juzgar los crímenes más graves que afectan a la humanidad. También pidió ayer la detención Luis Almagro, secretario general de la OEA, durante una sesión extraordinaria; así como el Instituto Casla, que dirige Tamara Suju, quien ha llevado Maduro ante La Haya por crímenes de lesa humanidad.

sobre las «prácticas de terrorismo de Estado» que utiliza el régimen de Nicolás Maduro para perseguir y generar temor en la población.

En su alocución, Machado recordó que hay más de un centenar de adolescentes detenidos. «Se los han llevado a cárceles donde están con presos comunes (...) y como madre le pido a esos presos que protejan a nuestros niños, que están acusados de terrorismo», dijo.

### Detención de su abogado

Antes de despedirse, Machado recordó a su amigo Perkins Rocha, «que representa la lucha de un país por la justicia y la verdad». Rocha, su abogado y portavoz de su comando de campaña, se encuentra desaparecido desde el martes por la mañana. Rocha se había dirigido a una farmacia en el este caraqueño cuando lo abordaron unos sujetos sin identificación. En medio del forcejeo, el abogado gritó su nombre «y a través de esos testigos pudimos conocer cómo se produjo la detención arbitraria», comenta a ABC Santiago Rocha, uno de los hijos de Perkins.

Su familia todavía no tiene noticias de su paradero. «Mi madre está recorriendo todos los centros de detención para saber dónde y cómo está», asegura el hijo del abogado desde Madrid. «Tenemos miedo de lo que pueda sucederle». Después de la detención, unos individuos ingresaron al piso de los Rocha en Caracas «y lo dejaron completamente vacío –comenta–. Se llevaron computadoras, maletines, de todo. Y no sabemos qué habrán podido dejar».

El mismo día en que desapareció Perkins Rocha, y a horas de la manifestación convocada por la oposición, Nicolás Maduro anunció cambios importantes en su gabinete, nombrando a Diosdado Cabello –uno de los chavistas más radicales– nuevo ministro de Interior y Justicia; lo ponía al frente del aparato represivo.

### Sin perdón en Tocorón

Hasta el momento el balance de muertes en el contexto poselectoral es de 25 y las detenciones suman más de 2.400 detenidos, que comienzan a poblar las cárceles de Tocorón y Tocuyito en las que Maduro aseguró que confinaría a los manifestantes «sin perdón ni contemplación».

ABC habló con uno de las familiares de un detenido; cree que su pariente, que hoy cumple un mes en el encierro, fue trasladado a Tocorón, pero no tiene manera de comprobarlo. Explica que el lunes supo, a través de un grupo de WhatsApp, que una caravana de 17 autobuses había abandonado de madrugada el recinto en el que su familiar estaba recluido. Ninguna autoridad había avisado del traslado y tampoco les permitieron seguir el convoy. Fue a través de uno de los chóferes que pudieron conocer que la caravana había concluido su trayecto en Tocorón, el centro penitenciario en el que nació la banda criminal trasnacional Tren de Aragua. Hasta allá se desplazaron otros familiares y lograron hablar con el director de la cárcel, quien les confirmó que los detenidos habían llegado. Les permitieron asearse, les dieron ropa de cama, uniforme y artículos de aseo personal y también les aseguraron que los prisioneros tendrían sus tres comidas al día. Las mismas promesas incumplidas en el otro centro del que procedían los reclusos; eran los familiares los encargados de llevar la comida preparada para asegurar su alimentación.

En todo este tiempo, a los detenidos sólo les han permitido una llamada y una visita –a principios de mes–, «de modo que no hay manera de saber cuál es su estado de salud o su condición general», comenta el familiar de uno de ellos. «Es una situación muy triste para todos. Este año [el detenido] había retomado la universidad y estaba muy contento con eso; también estaba matriculado en un curso y, todo esto, sin dejar de ser el sostén económico del hogar».

El suyo no es el único caso. «Así como nosotros, hay una gran cantidad de familias de gente que no cometió ningún delito a la que detuvieron arbitrariamente sólo por tener que cumplir con una cuota [de detenidos] y a los que están inculpando por cosas que no hicieron. Gente decente a la que están tratando como los peores criminales».

### Diosdado Cabello

Ministro de Interior, Justicia y Paz en el Gobierno de Maduro

### El zorro al mando del gallinero

#### PERFIL.

Desde el entierro de Chávez y el cambio en la Presidencia de Venezuela la relación entre Maduro y Cabello ha sido de competencia

EMILIJ. BLASCO

ombrar a Diosdado Cabello ministro de Interior, Justicia y Paz es lo mismo que poner al zorro al mando del gallinero. En un momento de sangrienta huida hacia adelante, Cabello abusará sin cuidado de cuantos el aparato represivo chavista considere una amenaza para la consolidación del golpe de Estado perpetrado por la camarilla en el poder. Siendo uno de los más interesados en impedir un cambio de régimen, pues tiene innumerables delitos a sus espaldas (a Nicolás Maduro, como presidente, se le investiga en La Haya por crímenes de lesa humanidad, pero Cabello no solo ha conculcado derechos humanos, sino que ha llegado a ser el principal operador de narcotráfico en el país), con su inclusión en el Gobierno Maduro se asegura que hará todo lo posible para la supervivencia de ambos. Con la represión que ordene, Cabello se cerrará aún más cualquier salida negociada.

#### Banda de los cinco

El nombramiento de Cabello, quien en los últimos años no tenía cargo institucional pues Maduro le mantenía fuera del Gobierno debido a desconfianzas personales y rivalidades internas, muestra que el núcleo de poder chavista se reduce a la llamada banda de los cinco: Maduro y su esposa, Cilia Flores, Cabello, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López y los dos hermanos Rodríguez, que actúan como uno (el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge, y su hermana Delcy, que al cargo de vicepresidenta del Gobierno une ahora el de ministra del Petró-

Desde los tiempos de Chávez, Cabello se ha mantenido como vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), lo que de algún modo le ha seguido otorgando el rango de número dos del chavismo, aunque nunca ha formado parte del entorno de Maduro. Del temprano círculo de Chávez y de extracción militar como él (ha

leo).

preservado su grado de capitán), Cabello se vio a sí mismo como sucesor del líder cuando este encaraba la muerte. Pero la intervención de Cuba, que se había encargado de formar a Maduro, truncó sus aspiraciones. La Habana se adueñó del cuerpo enfermo de Chávez y gestionó la sucesión hasta que estuvo en condiciones de imponer a Maduro.

Desde el entierro de Chávez y el cambio en la Presidencia de Venezuela la relación entre Maduro y Cabello ha sido de competencia, aunque en los momentos decisivos, como cuando se producen elecciones, no han tenido más remedio de cooperar. Con Cabello, Maduro no ha podido proceder como con Tarek el Aissami, que fue acumulando poder a la sombra del sucesor de Chávez hasta que Maduro lo mandó detener en 2023, sin que hoy se sepa cómo y dónde se encuentra. Junto a las mismas actividades delictivas de El Assiami –narcotráfico, contrabando, lavado de activos...– Cabello ha cuidado su ascendencia sobre un sector del Psuv. Su programa de televisión 'Con el mazo dando' es un referente a la hora de difundir las consignas y los relatos del régimen.

### Historial mafioso

Es tal el historial mafioso de Maduro y Cabello –la DEA, la agencia antinarcóticos de Estados Unidos, ofrece 15 millones de dólares a quien facilite información que lleve a la detención del 
primero y 10 millones a quien dé pistas para detener al segundo– que la 
caída del régimen fácilmente podría 
suponer una larga vida en prisión para 
ambos.

Cabello ha sido cabeza del llamado Cártel de los Soles, el entramado de complicidades y operativos del 'establishment' de poder chavista que utilizando redes policiales, militares y gubernativas ha movido toneladas de cocaína desde la frontera con Colombia hasta las rutas que sobre todo llevan la droga a Estados Unidos a través de Centroamérica y el Caribe. Las ganancias han servido para comprar jueces e incluso algunos dirigentes de la oposición (en la situación de penuria que vive el país lo prioritario es poder comer).

Se cuenta con que Estados Unidos hay abierta alguna causa de narcotráfico contra Cabello, aunque de ser así se mantendría en secreto hasta poder detenerle. La Justicia estadounidense ha contado con testigos que señalan a Cabello como un gran capo.

Sus actividades ilícitas pasan también por el contrabando y la extorsión, favorecido por la influencia de su hermano José David, que desde

2008 dirige el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Se-

niat): una parcela de poder para el enriquecimiento propio (el petróleo, en cambio, estuvo en manos de Tarek el Aissami y ahora de los hermanos Rodríguez; Maduro y su familia tienen un pie en algunos sectores –los 'narcosobrinos' y las bolsas de comida de Alex Saab, a los que la Justicia de Estados Unidos liberó por orden de la Casa Blanca– y reciben de todos ellos).

A través de testaferros, como Rafael Sarría, Cabello ha lavado activos comprando diversos negocios en Venezuela (algún medio de comunicación, entre otros) y propiedades en algunos países, singularmente Estados Unidos. Investigaciones periodísticas han aportado información que permite rastrear la adquisición de algunos bienes e inmuebles.



34 INTERNACIONAL

### Von der Leyen afronta un campo de minas político para formar la nueva Comisión Europea

 Los países han ignorado su petición de que propusiesen candidatos mujeres

ENRIQUE SERBETO

CORRESPONSAL EN BRUSELAS



Aunque en términos de apoyos en la sesión de investidura la alemana Ursula von der Leyen ha obtenido esta vez un resultado mucho más amplio que en su primera legislatura, la situación política es bastante más compleja y se verá obligada a navegar en lo que un importante funcionario europeo ha definido en privado como «un campo de minas». A escasas horas de que finalice el plazo que ella dio a los gobiernos nacionales para que enviasen sus candidatos para formar parte de la Comisión, ni han llegado nombres de todos los países ni los que han llegado permiten pensar que se podrá cumplir el objetivo de tener tantas mujeres como hombres.

A corto y medio plazo, Von der Leyen ya sabe que tendrá que tomar decisiones clave sobre el futuro de la Unión, su presupuesto o la ampliación a nuevos miembros y todo ello mirando a la guerra en Ucrania y las elecciones en Estados Unidos.

El Gobierno español, que es uno de los que no planteaba ninguna incógnita en cuanto a la nominación de la vicepresidenta Teresa Ribera, esperó hasta ayer para hacer el anuncio oficial, junto a Dinamarca y Portugal y anoche aún no habían desvelado sus candidatos ni Italia, ni Bélgica ni Bulgaria. La presidenta había dicho que necesita conocer a todos los nombres propuestos antes de empezar siguiera a esbozar la distribución de carteras, algo en lo que tiene un margen de maniobra limitado porque determinados gobiernos tienen intereses específicos en carteras concretas. Pero por lo que respecta a su interés específico por el equilibrio de género, por ahora solamente se han nominado a siete mujeres, ella incluida, lo que es un síntoma evidente de las dificultades políticas que afronta para imponerse ante los gobiernos nacionales, entre los que hay varios que son abiertamente hostiles a la figura de la presidenta.

Y por si fuera poco, el Parlamento Europeo está más fragmentado que nunca y tendrá que actuar con extremo cuidado cada vez que busque el apoyo de las numerosas fuerzas de derecha radical, porque eso puede suponer que la abandonen los socialdemócratas. El grupo Popular volverá a ser su apoyo principal, aunque no puede ignorar que sus miembros le están pidiendo un cambio en determinadas políticas.

### Nuevos departamentos

El elemento más relevante del programa de Von der Leyen es la creación de nuevos departamentos, en especial el de nombrar a un comisario como responsable de la coordinación de la industria militar europea, lo que constituye un elemento inédito en la política comunitaria por entrar en un campo que estaba teóricamente excluido. Para ello necesitará dinero. También para el departamento de Vivienda que le han pedido que instaure algunos países del sur (entre ellos España) y al mismo tiempo necesitará financiar la transición energética verde, que está causando enormes fricciones de todo tipo. Y por si fuera poco, tendrá que hacer frente también al compromiso de aceptar seguir adelante con los planes de ampliación a nuevos países, algunos de los cuales están esperando en la puerta desde hace veinte años.

Durante la pandemia y la crisis económica sobrevenida con la guerra de Ucrania, Von der Leyen ha demostrado una clara determinación para llevar las riendas de la Comisión. Sin embargo, en esos dos casos, la situación era tan inesperada que todo el mundo estuvo de acuerdo en concederle un margen de maniobra casi ilimitado para que tomase decisiones importantes, algo que está lejos de poder mantenerse. También es muy posible que la inestabilidad en países centrales como Francia se acabe contagiando a la política comunitaria.

El canciller alemán Olaf Scholz también está claramente debilitado después de los últimos resultados electorales, por lo que tendrá que buscar andamiajes políticos alternativos al pacto franco-alemán teniendo en cuenta que los otros dos países grandes, Italia y España, están gobernados ahora por fuerzas manifiestamente antagónicas. Otros dirigentes que han sido fundamentales en los debates europeos, como el holandés Mark Rutte y el belga Alexander De Croo, ya no estarán en la mesa del Consejo Europeo, mientras que el húngaro Viktor Orbán, que además ostentará la presidencia durante todo este semestre, le pondrá todas las zancadillas posibles.



Ursula Von der Leyen celebra su reelección // AFP

#### **DESIGNADA FORMALMENTE**

### Teresa Ribera aspira a una vicepresidencia económica

E. SERBETO BRUSELAS

El anuncio oficial de que la propuesta española para la Comisión Europea será la todavía vicepresidenta del Gobierno Teresa Ribera no ha sorprendido a nadie, ya que desde el primer momento ha sido el único nombre que ha estado sobre la mesa. El hecho de que sea una mujer, en una lista claramente dominada por los hombres propuestos por los demás países, le concede una ventaja sustancial, frente al inconveniente que supone que no hubiera siquiera tomado posesión de su escaño de eurodiputada a pesar de ser la primera de 
la lista por el PSOE, algo que pesará 
en su contra a la hora de superar las 
temidas audiencias parlamentarias 
en las que su candidatura ha de ser 
confirmada. Sin embargo, está tan segura de que las superará que ya se conoce hasta a quién piensa nombrar 
como jefe de gabinete.

Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez parece haber renunciado a la idea de que ocupe un cargo relacionado directamente con el medio ambiente y la transición energética, después de que varios países, Francia entre ellos, hicieran saber que les incomodaba su manifiesta posición antinuclear. Según fuentes diplomáticas, el Gobierno mantiene su idea de que Ribera ostente una de las vicepresidencias de la Comisión en un área económica que «permita la modernización de Europa desde una perspectiva económica, industrial y climática», algo que llama la atención porque el Gobierno al que pertenece no ha hecho apenas reformas en España.

ABC JUEVES, 29 DE AGOSTO DE 2024 **INTERNACIONAL 35** 

### Los obispos italianos se rebelan contra la ley de autonomía del Gobierno de Meloni

La califican como «un peligro mortal» que dividirá al país en norte rico y sur pobre

Á. G. FUENTES ROMA

La reforma de la 'autonomía regional diferenciada' se ha convertido en una pesadilla para la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. A la dura oposición de la izquierda se añade ahora el ataque de los obispos, que califican la ley como «un peligro mortal», porque dividirá en dos el país: el norte rico y el sur pobre.

La ley de 'autonomía diferenciada', que fue aprobada en junio por el Parlamento, da a las regiones mayores poderes fiscales, con el riesgo de aumentar las diferencias entre las veinte regiones italianas. Precisamente, se denomina 'autonomía diferenciada' porque solamente las regiones que lo soliciten al Estado podrán tener autonomía de gestión, hasta un máximo de 23 materias; entre otras figuran la sanidad, la educación, el deporte, el medio ambiente, la energía, el transporte, la cultura y el comercio exterior.

Se trata de una norma impuesta por la Liga de Matteo Salvini, que Meloni no quería, pero que aceptó a cambio de que el líder 'liguista' diera su apoyo a la reforma estrella de Meloni, el llamado 'premierato', para otorgar más poder al primer ministro. Así, Meloni está encontrando serias dificultades para justificar ante sus votantes del sur

la 'autonomía diferenciada'. Además, su otro aliado en la coalición de Gobierno, el vicepresidente Antonio Tajani, líder de Forza Italia, sigue sin estar convencido de las ventajas de la reforma e impone condiciones.

Forza Italia vincula la aplicación de la reforma a la aprobación de los LEP (los llamados niveles esenciales de prestaciones), que son el corazón político de la ley. Se trata de los estándares mínimos de servicio público imprescindibles para garantizar los «derechos civiles y sociales» protegidos y

La primera ministra

Giorgia Meloni. // REUTERS garantizados por la Constitución en todo el territorio nacional. Con determinación, Forza Italia dice que «sin LEP no habrá autonomía regional diferenciada». Solamente con la aprobación de los LEP se podrían atenuar las diferencias regionales, que hoy son abismales, siendo las regiones del sur las más perjudicadas. Por eso, el presidente de Calabria, Roberto Occhiuto, de Forza Italia, asegura que «en el sur, el 90% de la población está en contra de la autonomía diferenciada».

#### Referéndum

El centro-izquierda promueve un referéndum para abolir la ley. Solo son necesarias 500.000 firmas para la consulta popular, que fueron recogidas en diez días. Detrás de esta batalla se está reorganizando la oposición para desgastar al Gobierno. Pero seguramente lo que no esperaba Meloni, que ha cuidado las relaciones del Gobierno con la Iglesia, es el duro ataque de los obispos contra la 'autonomía diferencia'.

Todos los medios italianos destacaban ayer la posición adoptada por la Conferencia Episcopal Italiana (CEI): «El sur ha comprendido que la reforma es un caballo de Troya para crear dos Italias: una próspera y la otra abandonada a sí misma», declaró el obispo Francesco Savino, vicepresidente de la CEI, a 'La Repubblica'. Añade que el sur votará masivamente en el referéndum contra la ley: «Sí, porque percibe el peligro mortal. No sólo tendremos tantas Italias como regiones, sino que también existe el riesgo de un 'far west' entre los pobres. Es decir -concluye el

obispo Savino-, los pocos recur-

sos, y la arbitrariedad con que serán asignados, desencadenarán celos y, por tanto, conflictos». El vicepresidente de la Conferencia Episcopal Italiana, Savino, sigue la misma línea del presidente de la entidad, el cardenal Matteo Zuppi, arzobispo de Bolonia: «Esta reforma es un problema que concierne a todo el país y, por tanto, a toda la Iglesia. Se corre el riesgo de socavar los cimientos de ese vínculo de solidaridad entre las di-

ferentes regiones,

que salvaguarda

el principio de

unidad de la Repú-

blica».



El 'premier' británico Starmer y el canciller alemán Scholz en Berlín // AFP

### El Reino Unido reinicia las relaciones con Alemania y firman un nuevo tratado bilateral

▶ El objetivo de la gira europea de Starmer es recomponer los lazos con países europeos

ROSALÍA SÁNCHEZ CORRESPONSAL EN BERLÍN



El canciller alemán, Olaf Scholz, no despierta demasiadas simpatías entre el resto de jefes de Gobierno de la UE. Sin embargo su relación con el primer ministro británico, Keir Starmer, es amistosa y fluida. Los une un mismo estilo político, alejado del carisma, y un paso lento con luces largas.

Esa conexión ha facilitado que la primera vista de Starmer a Berlín tras su reciente victoria electoral haya dado ya un primer y concreto fruto: ambos han anunciado el inicio de los trabajos diplomáticos para la firma de un tratado bilateral que profundice las relaciones que ambos califican de amistosas y marcadas por la confianza mutua. «Alemania y el Reino Unido están ligados por una amistad firme y por valores e intereses comunes. Somos socios en Europa y en la OTAN y, en vista de los retos ante los que se encuentran nuestros dos países, creemos que es tiempo de elevar nuestras relaciones a otro nivel», dice una declaración conjunta firmada por los dos mandatarios en la capital alemana. En la comparecencia posterior a su entrevista, Scholz señaló que será el primer tratado de ese tipo entre Alemania y el Reino Unido.

El objetivo del viaje de Starmer a Berlín y a París es comenzar a recomponer las relaciones con los países europeos tras el Brexit. El canciller alemán se ha felicitado por «la mano tendida» y ha recordado que «la decisión histórica de salir de la UE fue tomada por los británicos y no se trata de revocar el Brexit, pero sí de lograr las mejores relaciones posibles para beneficio de las dos partes».

### Socios comerciales

Starmer, por su parte, subrayó que Alemania es el segundo socio comercial de Reino Unido y que con una intensificación de la cooperación se pueden crear puestos de trabajo en ambos países. Ha dicho además que esperaba que el tratado bilateral pueda estar listo a finales de este año para comenzar cuanto antes a recuperar las relaciones perdidas.

En el tratado se fijan cuestiones bilaterales, pero también puede ser un comienzo para la mejora de relaciones con la UE, según el 'premier' británico, aunque el establecimiento de relaciones más estrechas con París y Berlín, manteniendo al margen al resto de los socios, bien puede ser interpretado como un golpe al proyecto de la UE. Los temas que abordará el tratado serán, entre otros, la cooperación en política exterior, la transformación industrial y la cooperación en la lucha contra la migración irregular. «Juntos queremos fortalecer el pilar europeo de la OTAN», dijo Scholz. Con respecto a la lucha contra la migración irregular Starmer precisó que la clave será la cooperación para desmantelar las bandas de tráfico de personas.

36 INTERNACIONAL

#### TRES ESTADOUNIDENSES

### El Congo pide la pena de muerte para los acusados del intento de golpe

#### GABRIEL GONZÁLEZ-ANDRÍO

Tal y como adelantó ABC el pasado 20 de mayo, la Fiscalía de la República Democrática del Congo (RDC) ha solicitado finalmente la pena de muerte para 50 de los 51 acusados por el intento de golpe de Estado perpetrado el pasado 19 de mayo. Se da la circunstancia de que entre los acusados hay tres ciudadanos estadounidenses, lo que podría implicar una intervención inmediata del Gobierno de EE.UU.

Entre los detenidos se encuentra Marcel Malanga, hijo del líder e impulsor del intento de asonada. También, el activista de la diáspora congoleña Christian Malanga. Dos de los norteamericanos identificados son Benjamin Reuben Zalman-Polun y Taylor Thomson. El fiscal, el teniente coronel Innocent Radjabu Bashiru, ha solicitado ante el tribunal militar de la capital, Kinsasa, donde el pasado 7 de junio se inició el juicio, «una única pena, la más severa, la pena de muerte», según publican los medios locales.

Este hecho coincide con la reciente reinstauración de la pena capital en la RDC. La moratoria sobre la pena de muerte se remontaba a 2003, cuando era presidente Joseph Kabila. Esta nueva ley se aplicaría -según comentaban en el Gobierno congoleño- contra los militares que incurran «en traición» y los culpables de «bandidaje urbano causante de muertes». Según las primeras informaciones, solo uno de los acusados congoleños ha sido declarado no culpable, tras someterse a un examen médico en el que se detectó que esta persona padecía problemas de salud mental.

### Golpe fallido

El intento de golpe de Estado tuvo lugar la madrugada del pasado 19 de mayo, cuando decenas de guerrilleros congoleños y extranjeros -encabezados por el activista Christian Malanga- asaltaron el palacio presidencial con el objetivo de deponer al presidente del país, Félix Tshisekedi. Durante el asalto, Christian Malanga, quien afirmaba ser un antiguo militar, emitió varios vídeos a través de Facebook donde se veía a un grupo de hombres armados y con uniforme militar en el vestíbulo y los jardines del Palacio de la Nación, residencia oficial de Tshisekedi. «Disfruten de la liberación de nuestro nuevo Zaire», clamó Malanga en inglés, mientras los asaltantes quemaban banderas de la RDC y portaban otras del Zaire, antigua denominación del país durante la dictadura de Mobutu Sese Seko de finales del siglo pasado.

### El general Haftar cierra el 90% de la producción de petróleo en Libia

El Gobierno de Trípoli y el militar rebelde luchan por el control del Banco Central

ÁNGEL GÓMEZ FUENTES CORRESPONSAL

EN ROMA



Una lucha por el poder en Libia, centrada en el control del Banco Central, ha paralizado la producción de petróleo y ha puesto en alerta a Italia, por sus intereses en el país norteafricano, tanto petrolíferos como por el riesgo de un aumento de la inmigración ilegal que parte de las costas libias. Las disputas políticas entre sus dos gobiernos han provocado una subida del precio del crudo un 3%.

Abdul Hamid Dbeibé, primer ministro del Ejecutivo que domina el oeste de Libia (la región de Tripolitania, cuya capital es Trípoli), y único Gobierno reconocido por la ONU, intenta poner bajo su control el Banco Central de Libia (BCL), la verdadera caja fuerte del maná petrolero del país. A ello se opone con firmeza el general Khalifa Haftar, de 80 años, apoyado militarmente por Rusia. Haftar ha hecho notar su fuerza al paralizar la producción de petróleo. El general domina, junto con sus hijos, el este del país (la región de Cirenaica, cuya capital es Bengasi) y el sur (Fezzan), lo que supone controlar, en la práctica, el 90% de los yacimientos de petróleo y gas natural de toda Libia. El Gobierno de los Haftar, que no cuenta con el reconocimiento internacional, anunció el lunes el «cierre de todos los vacimientos y terminales petroleros», así como «el cese de todas las exportaciones de hidrocarburos, al menos hasta nuevo aviso».

Se trata de una medida que afecta directamente a Italia, pues se paralizaron también los yacimientos de gas de Wafa y Bahr Essalam, explotados, junto con los libios, por la multinacional italiana ENI (Ente Nacional de Hidrocarburos). De inmediato, los precios del petróleo subieron el lunes a su nivel más alto en dos semanas: los futuros del crudo Brent sufrieron un aumento del 3%, a 81,43 dólares el barril. Libia exporta más de un millón de barriles de crudo, según cifras de la OPEP, y cuenta con las mayores reservas de petróleo del continente africano.

El conflicto entre los dos gobiernos 
-Trípoli y Bengasi- se ha desatado por 
el control del Banco Central, una institución básica -la única, junto a la 
Compañía Nacional de Petróleo, que 
es aún funcional-, porque es la que recibe miles de millones de dólares por 
la venta del petróleo, única fuente de 
entrada de divisas en Libia. El primer 
ministro, Abdul Hamid Dbeibé, desde



El general librio Khalifa Haftar // ABC

Trípoli, ha estado negociando para sustituir a Sadiq al-Kabir, el gobernador del Banco Central de Libia, en el cargo desde el lejano 2012. Kabir se niega a dimitir y está cada vez más próximo al general Haftar, al tiempo que se distancia del primer ministro Dbeibé. La sede del Banco Central está en Trípoli, como el Gobierno de unidad nacional de Abdul Hamid Dbeibé.

### Confusión e incertidumbre

Jalel Harchaoui, experto en Libia, investigador del Instituto Real de Servicios Unidos para Estudios de Defensa y Seguridad con sede en Londres, ha explicado así la crisis a 'La Repubblica': «El primer ministro Dbeibé quiere instalar una nueva dirección en la cúpula del Banco Central que le sea leal, capaz de asegurar la gestión operativa del BCL. Por el momento, sólo hay una situación de crisis, marcada por la confusión y la incertidumbre». Mientras tanto, el general Haftar «teme que el primer ministro Dbeibé se haga con el control del Banco Central. Haftar quiere influir en la situación, por lo que ha detenido la

La explosiva situación de Libia pone en alerta a Italia, tanto por la producción de crudo como por la inmigración ilegal producción de hidrocarburos e incluso planea recurrir a la violencia física», señala Harchaoui a 'La Repubblica'.

Vuelve así la inestabilidad a Libia, un país estratégico en el Mediterráneo. Es el decimoséptimo estado más grande del mundo. Se trata de un inmenso espacio abierto a los traficantes de seres humanos y de armas, con terroristas y agentes del caos. Libia se ha convertido en un polvorín. Turquía firmó un acuerdo con el Gobierno de Trípoli y mantiene bases militares en Tripolitania, buscando expandir su influencia en el Mediterráneo oriental y en el norte de África, por intereses geopolíticos y económicos. Por su parte, Rusia refuerza militarmente al general Haftar, manteniendo al este y sur de Libia 1.800 soldados, según el Departamento de Estado estadounidense. A su vez, Haftar se rearma, al contar con los fondos del petróleo, que en buena parte coloca en el mercado de contrabando.

Libia continúa así sumida en el caos, desde la guerra civil del 2011, que llevó al derrocamiento del dictador el coronel Muamar el Gadafi, con la intervención militar de la OTAN (destacaron Estados Unidos, Francia, Reino Unido e Italia). Un conflicto que se desarrolló en el contexto de la Primavera Árabe, que suscitó muchas esperanzas de llegada de la democracia, pero con el tiempo se transformó en un invierno para Libia y otros países árabes.

INTERNACIONAL 37 ABC JUEVES, 29 DE AGOSTO DE 2024



La candidata presidencial demócrata y vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, tras bajar del Air Force Two // REUTERS

## Kamala Harris endurece su postura migratoria y reforzará la frontera

▶ Su compromiso con una nueva ley es un intento de ganarse al electorado del centro

JAVIER ANSORENA CORRESPONSAL EN NUEVA YORK



La inmigración masiva es uno de los asuntos que más preocupan a los estadounidenses -y uno de los que más mueven su voto- y los demócratas han tomado nota. Como quedó claro en la convención en Chicago, la campaña de Kamala Harris ha adoptado el tono más duro sobre inmigración que se recuerda al partido durante décadas.

Harris sabe que la inmigración es uno de sus flancos débiles. Donald Trump y sus aliados se han hartado de retratarla como la 'zar de la frontera' fracasada durante el Gobierno de Joe Biden, que dio a su vicepresidenta el encargo imposible de arreglar el caos migratorio y EE.UU. batió récords en arrestos de inmigrantes indocumentados en la frontera. Los republicanos se han gastado una millonada en propaganda que ataca el desastre migratorio con Biden y Harris al mando y ahora los demócratas tratan de neutralizarlo con el abrazo de políticas restrictivas sobre migración. Pero que supone, de forma paradójica, la asunción de proyectos que antes reprobaron, como el muro con México de Trump,

El giro se materializó en el discurso de Harris en Chicago. «Después de décadas dedicada al cumplimiento de la ley, sé de la importancia de la seguridad y de la protección, en especial en nuestra frontera», dijo Harris, que se comprometió a firmar una ley de frontera acordada este año en el Senado entre la mayoría de los demócratas y un puñado de republicanos. La ley no salió adelante porque Trump presionó a los republicanos para que la tumbaran y, desde entonces, los demócratas acusan al expresidente de matar una legislación necesaria por interés político.

A Harris la ovacionaron en Chicago. Esa ley incluye grandes partidas para

su gran promesa de campaña en 2016. mejorar el procesamiento de peticiones de asilo, pero también otras para reforzar la Patrulla Fronteriza y un mecanismo que cierra la frontera si se sobrepasa el umbral del 5.000 detenciones diarias. Y también incluye algo de lo que los demócratas prefieren no hablar: fondos de 650 millones para el muro de Trump. Están muy lejos de los 18.000 millones que el expresidente pidió al Congreso -y en su mayor parte no consiguió- en 2018, pero no deja de ser significativo.

#### El muro de Trump

En especial para Harris, que en los últimos años ha calificado al muro de «proyecto medieval vanidoso» de Trump,

Los republicanos se han gastado una millonada en propaganda que ataca el desastre migratorio con Biden y Harris al mando

«una pérdida total de impuestos de los contribuyentes que no nos hará más seguros» o «un uso estúpido de dinero, bloquearé todo fondo que vaya a ello».

Es evidente que el compromiso de Harris con esa ley de frontera es un intento de ganarse al centro del electorado, en especial en los estados decisivos de la elección, que pueden albergar muchas reservas con Trump, pero que consideran que la situación de entradas masivas se ha desmadrado durante la presidencia de Biden. La candidata tiene la ventaja de que la Administración Biden ya inició ese cambio de rumbo hace unos meses, cuando el propio Biden comprendió que tenía que poner coto al asunto. Desde finales del año pasado ha impulsado planes para controlar las entradas, incluido el que aprobó esta primavera para cerrar la frontera cuando se dispare el número de entradas de indocumentados y que ha conseguido rebajar las detenciones con fuerza.

Biden, Harris y los demócratas han pasado de una posición de humanitarismo, con énfasis en un tratamiento ordenado y digno a los inmigrantes, que incluía planes de regularización de millones de los que ya están en el país, a otra de dureza en la que se pueden sentir cómodos muchos votantes moderados o independientes. Ahora los vídeos de la campaña de Harris califican a la candidata de «fiscal de estado fronterizo» (lo fue en California) e incluyen imágenes del muro en la frontera.

Los republicanos han criticado el giro de Harris, mientras que los sectores izquierdistas y los activistas proinmigración se lo perdonan. Vanessa Cárdenas, directora de la organización America's Voice, aseguró al medio Vox que hay una «preocupación profunda» por las cesiones de los demócratas. Pero también que son conscientes de que «ahora mismo, la tarea es muy clara: tenemos que derrotar a Trump y en febrero de 2025 ya hablaremos sobre qué tipo de reformas tenemos que hacer».

#### SERÁ HOY EN LA CNN

### Harris se apoya en Walz para su primera entrevista como candidata

J. ANSORENA NUEVA YORK

Kamala Harris se someterá hoy a su primera entrevista desde que se convirtió en candidata del Partido Demócrata a la presidencia de EE.UU. hace más de un mes. Después de muchas críticas de los republicanos y de la opinión pública por su rechazo a enfrentarse a preguntas de la prensa, la vicepresidenta ha aceptado una entrevista conjunta con su candidato a la vicepresidencia, Tim Walz.

La entrevista, en la CNN, será con probabilidad pregrabada desde Georgia, donde hoy estará Harris, y se emite a las nueve de la noche (tres de la mañana del viernes en España).

La cita será una semana después del cierre triunfal de la convención demócrata en Chicago. Desde la renuncia de Joe Biden a su intento de reelección el pasado 21 de julio, la vicepresidenta se ha convertido en un fenómeno político: ha devuelto la energía y el entusiasmo a los demócratas, ha unificado al partido, ha disparado las donaciones y el registro de voluntarios y ha logrado una remontada en las encuestas frente a Donald Trump.

Pero todo eso ha sido un proceso guionizado, de maquinaria electoral y discursos leídos. Harris no se ha enfrentado todavía a preguntas incómodas y es una incógnita cómo se desenvolverá en esa situación. El mes que viene, tendrá una cita todavía más complicada, con el primer debate -y, hasta el momento, el único acordado- entre ella y Trump.

En la cita de esta noche tendrá la ventaja de comparecer con Walz, lo que le permitirá que no toda la tensión y la atención estén centradas en ella.

## Las estancias de españoles en hoteles caen por los precios récord

- ▶La Costa del Sol, la Costa Dorada y Menorca acusan los mayores desplomes de nacionales en julio
- El turismo extranjero tira del carro a pesar de la media de 140 euros que pidieron los hoteleros por noche

ANTONIO RAMÍREZ CEREZO MADRID

os españoles sucumben a los precios récord de los establecimientos hoteleros y las pernoctaciones de nacionales en todo el país han caído ligeramente en julio incluso por debajo de las de 2019. En el séptimo mes del año, el segundo más fuerte del verano, el número de viajeros españoles que se alojaron en un hotel cayó un 4,39%, cuatro veces más que en el mismo mes del año anterior, mientras las pernoctaciones patrias acusaron un descenso del 3,35% interanual, según los datos ofrecidos por el INE en su encuesta sobre 'Coyuntura Turística Hotelera'. Una caída que se convierte en desplome si hablamos de algunos puntos como la isla de Menorca donde las noches de hotel nacionales se recortaron un 30% y el número de visitantes españoles lo hizo un 24%.

Pero sobre todo se hizo notar en los destinos favoritos de sol y playa de los españoles. El efecto de los altos precios sobre el bolsillo nacional se extendió a la Costa Brava (-13% de pernoctaciones), además de en la Costa Dorada y la Costal del Sol, dos de los enclaves de sol y playa más concurridos por el turista patrio donde los españoles alojados descendieron un 13%, y un 11,4%, respectivamente.

Otros destinos de importancia para el turismo doméstico como la Costa Blanca, que reúne a localidades como Torrevieja, Denia o Benidorm, también han visto caer el número de visitantes españoles en sus hoteles durante el mes pasado (-6,4%). La misma consecuencia se ha sentido en la Costa de Almería, donde el descenso de noches de hotel realizadas por españoles ha caído un 6% o las islas de Mallorca (-5,47%) y Tenerife (-3,5%), lugares también importantes para el huésped doméstico, aunque estén casi monopolizados por el visitante foráneo.

El turista nacional se había convertido en los últimos años en uno de los baluartes de la recuperación hotelera, llegando a hacer récord histórico de pernoctaciones en 2022, pero todo se ha difuminado conforme los empresarios han disparado los precios para exprimir el 'boom' turístico que se vive a nivel mundial y que durante el verano tiene al visitante del norte de Europa como el más codiciado por su mayor poder adquisitivo. En julio, el precio medio diario que se pagó por habitación alcanzó los 140 euros, según el Índice de Precios Hoteleros del INE, un 36% más que en 2021 y que en 2019, años en los que la tarifa media fue de 103 euros.

En el sector turístico aún no preocupa la coyuntura porque la demanda extranjera sigue respondiendo a los hoteles a pesar de los precios imposibles y, más allá de las tarifas récord,

atañe la disminución de pernoctaciones de españoles a un trasvase de los flujos turísticos a otros meses del año. «Los españoles muestran mayor preferencia que nunca por salir de vacaciones en septiembre y nuestras previsiones son que este mes que estamos a punto de comenzar será extraordinario, superando también a junio», apunta Carlos Abella, secretario general de la Mesa del Turismo de España. Aunque Abella admite que esta tendencia atiende a la búsqueda de mejores condiciones económicas que las que se ofrecen en verano, cuando el turista nacional compite con los puiantes bolsillos de los ciudadanos bri-

Andalucía sufre la mayor caída en 20 años. El alza de extranjeros hospedados en hoteles no compensa la caída de los españoles

tánicos, alemanes, neerlandeses, belgas o nórdicos.

#### Fuga a otros países

El debate de los altos precios hoteleros, que no han dejado de subir desde el final de la pandemia, también venía preocupando en el sector ante una posible fuga de viajeros domésticos a otros países competidores en el Mediterráneo como Grecia, Turquía o Albania, destinos a los que las aerolíneas han incrementado su oferta desde España para la temporada estival. Abella cree que son «elecciones magníficas pero entre muchísimas otras», y apunta a que este hecho no infiere en que puedan ser «un rival de nuestros destinos turísticos en la mente e intención de viaje de los españo-

«Como es lógico, la sociedad evoluciona y el emisor español cada vez se muestra más interesado en explorar destinos internacionales y cono-

#### Viajeros y pernoctaciones de españoles en hoteles durante el mes de julio



#### Tarifa media diaria por habitación de hotel en julio



ABC

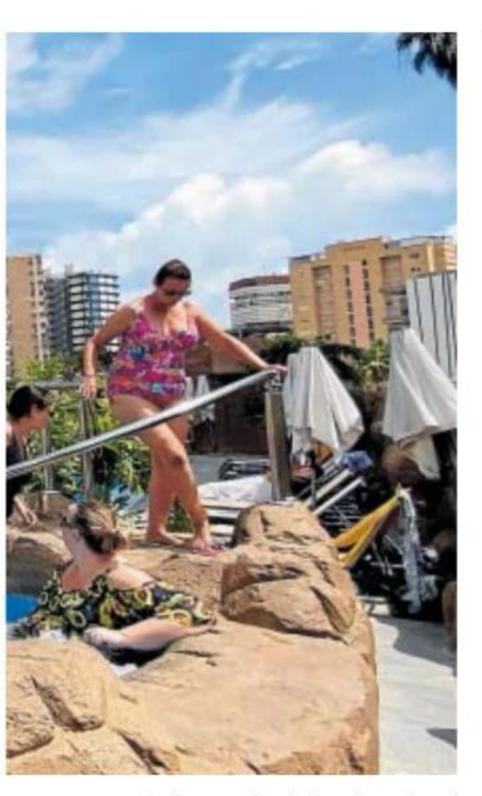

Turistas en la piscina de un hotel de Benidorm // JUAN CARLOS SOLER

cer otras culturas», razona el representante de la patronal turística española.

Abella tampoco espera que esos destinos hagan especial daño a la llegada de foráneos a España, especialmente desde Reino Unido, nuestro principal mercado emisor, cuyos ciudadanos se están refugiando de la inflación cambiando sus vacaciones a otros destinos más baratos. «España continúa siendo el destino preferido de los mercados emisores europeos más significativos por volumen y gasto y, además, estamos incrementando nuestra cuota en otros emisores de menor tamaño pero que también contribuyen a dinamizar las llegadas turísticas, como ocurre con holandeses y polacos», relata el experto, que defiende los grandes avances que está dando España en desestacionalizar y deslocalizar los flujos turísticos. «Por ejemplo, en Madrid, se ha registrado una notable subida del turismo este verano acumulando en lo que va de año un alza de entre 10 y 12 puntos», explica.

Durante el mes de julio, la balanza de los hoteleros la equilibró el turista extranjero, aunque apenas registró un ligero aumento del 2% respecto al mes de julio del año pasado. Una subida que ni siquiera sirvió para salvar los muebles en algunos destinos. En regiones como Andalucía se acusó el mayor descenso de turistas nacionales (-5%) durante un mes de julio en dos décadas (sin contar la pandemia). Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España disminuyeron un 11,5% y los extranjeros aumentaron un 4,5% en la región.

El número total de viajeros también descendió ligeramente en una comunidad tan dependiente del turismo como es Canarias (-1,4%), y del mismo modo lo hizo en Cataluña (-1,2%).

## Los jóvenes deben destinar todo el sueldo para pagar el alquiler

En Madrid y Baleares la renta excede en 500 euros el salario de los menores de 30 años

ANTONIO RAMÍREZ CEREZO MADRID

Alquilar una vivienda con un solo sueldo en España ya es oficialmente imposible para los jóvenes teniendo en cuenta el salario medio que recibe este segmento de la población y las incesantes subidas de precios que siguen registrando los arrendamientos en España. Según el último Observatorio de la Emancipación publicado por el Consejo de la Juventud de España (CJE), el salario medio de una persona joven en España en el último semestre del año pasado fue de 1.050,77 euros netos al mes. Una cifra que no alcanza para pagar los 1.062,90 euros de media (un 8,5% más que en julio de 2023) que se pagó por la renta de un piso durante el mes de julio, según el portal inmobiliario pisos.com.

La situación es alarmante y condena a los menores de 30 años a vivir compartiendo piso si quieren salir del hogar familiar. Según datos de Eurostat, la edad media de emancipación en España se sitúa en los 30,4 años, la cuarta más elevada de la Unión Europea, solo por delante de Grecia, Croacia y Eslovaquia y lejos de la edad media comunitaria (26,3 años). Lo dice también el propio Observatorio del Consejo de la Juventud de España (CJE), que muestra como en el segundo semestre de 2023, solo dos de cada diez jóvenes españoles había logrado marcharse de casa, apenas el 17% de este nicho poblacional.

En algunas zonas de España es todo una quimera como ocurre en Baleares donde el precio del alquiler (1.615,35 euros al mes) excede en 564,68 euros respecto al sueldo medio de los jóvenes o en Madrid (1.556,34 euros) donde se rebasa en 505,57 euros. Ese balance negativo se da también en Cataluña, con alquileres de 1.190,70 euros al mes (excede el sueldo en 139,93 euros) y en las islas Canarias, con un exceso de 98,53 euros), ya que se destinan 1.149,30 euros de media a pagar la mensualidad de alquiler, según los datos de pisos.com.

#### Sin margen para gastos

El problema es que en buena parte del resto de comunidades, aunque no se excede el salario de los jóvenes respecto al alquiler, el margen que queda para pagar suministros es ínfimo. Por ejemplo, después de pagar el alquiler, a un joven en Cantabria le sobrarían 139,68 euros. Y en la Comunidad Valenciana y el País Vasco, con alquileres medios



El precio del alquiler no encuentra techo // EP

IMPOSIBLE PARA SUS BOLSILLOS

1.050
euros es el sueldo medio de los
jóvenes en España, lo que
provoca que ocho de cada diez
no pueda salir del hogar
familiar..

euros es el precio medio que tuvieron las viviendas en alquiler durante el mes de julio. Un precio al que no llega el sueldo de los jóvenes.

1.615
euros es lo que llega a costar la renta mensual de una vivienda en Baleares, la comunidad autónoma más cara de España para arrendar un piso.6.

de 901,80 euros y 880,20 euros respectivamente, le dejarían poco más de 150 euros en el bolsillo para vivir durante el resto del mes. Todo eso sin tener en cuenta el gasto del inquilino en suministros. «Viendo todos estos condicionantes no es de extrañar que cada vez sean más las personas que se ven obligadas a compartir piso, pues el nivel de salarios actual no corresponde en absoluto con los precios de la vivienda, cuya tendencia alcista no parece que se vaya a detener pronto», sentencia el director de Estudios de pisos.com.

Según el portal inmobiliario aún quedarían 10 comunidades autónomas donde la renta mensual está considerablemente por debajo del salario medio juvenil. Se trataría de Aragón, Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha, Asturias, Navarra, Galicia, Extremadura, Castilla y León y La Rioja, donde el alquiler oscila entre los 250 y 660 euros. Aunque en muchas de sus capitales de provincia también sería imposible alquilar un piso con un solo salario.

#### La alternativa rural

La grave situación social que está provocando la subida de los alquileres unida a la normalización del teletrabajo hace que los jóvenes se estén interesando cada vez más por vivir en las zonas rurales de España, donde los precios de la vivienda son bastante más asequibles. Según un estudio de Fotocasa, el 70% de los jóvenes que tienen entre 18 y 24 años afirman tener planes o, al menos, sentirse atraídos por la idea de vivir en un pueblo, el segmento poblacional que más disposición muestra. De hecho, uno de cada cuatro tiene pensamiento real de hacerlo en los próximos meses.

«Muchos jóvenes ven en las áreas rurales una esperanza para residir, ya que los precios de la vivienda allí son más asequibles y se ajustan a su situación económica. Sin embargo ofrecen pocas oportunidades laborales para estos jóvenes, lo que a menudo los lleva a descartar la idea de mudarse a estas áreas remotas», comenta María Matos, directora de Estudios de Fotocasa.

## Retrasar la jubilación aumenta el riesgo de morir antes de los 70 años

Fedea advierte de que cada año de demora eleva un 38% la probabilidad de una muerte temprana

#### BLANCA MARTÍNEZ MINGO MADRID

Retrasar la jubilación supone un riesgo para la salud. Es una de las principales conclusiones del último informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que asegura que demorar un año la salida del mercado laboral eleva un 38% el riesgo de morir entre los 60 y los 69 años. La situación, apuntan, afecta especialmente a aquellos sectores y ocupaciones en las que se requiere condiciones físicas más exigentes y que están sujetas a un mayor nivel de estrés emocional y mental.

El informe se enmarca en un contexto en el que los países de occidente -con una población cada vez más envejecida- se embarcan en una constate reforma del sistema público de pensiones para asegurar la solvencia financiera de la jubilación. Entre las medidas más comunes, recuerdan desde Fedea, se encuentra el aumento de la edad legal de jubilación y el retraso o restricción de la jubilación anticipada mediante el aumento de la edad mínima de acceso a la pensión. En España, desde 2013 la edad legal de retiro se incrementa en un mes por año y desde 2019 en dos meses con el objetivo alcanzar los 67 años en 2027.

Las ventajas del retraso para la Seguridad Social son dobles: más población activa que financie las pensiones y el retraso del cobro de la jubilación. Porcentaje de ciudadanos que fallecen en cada tramo de edad



#### El 'think tank' aboga por mecanismos flexibles para acceder a una jubilación anticipada y parcial al final de la vida laboral

«En un momento en el que la prolongación de las vidas laborales puede ser un instrumento imprescindible para garantizar la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, los resultados del estudio apuntan a la necesidad de diseñar con cuidado los detalles de las políticas de jubilación, atendiendo a sus posibles efectos sobre la salud de los trabajadores», aseguran los autores del informe 'Los efectos de retirar la jubilación temprana en la mortalidad'.

#### Flexibilidad

En este sentido, el estudio afirma que el riesgo de mortalidad entre los 60 y los 69 es «mucho menor» entre los trabajadores con acceso a mecanismos de jubilación parcial que les permiten reducir sus horas de trabajo a partir de determinada edad. «Es importante, en particular, tener en cuenta el grado de exigencia física, emocional y mental de las distintas ocupaciones a la hora de fijar las edades mínimas y legales de jubilación, que no pueden ser iguales para todos, así como introducir, con carácter general, mecanismos flexibles de jubilación anticipa-

da y parcial que permitan a los trabajadores modular sus horas de trabajo en la parte final de su carrera laboral», detallan.

El estudio no solo estudia el efecto del retraso de la jubilación en la mortalidad, sino que también incide en qué sectores se ven más afectados y en los beneficios para las arcas de la Seguridad Social.

#### **Ahorros fiscales**

El estudio de Fedea avisa de que a pesar de que se generen ganancias fiscales por el retraso de la edad de retiro, los ahorros no compensan la pérdida asociada a la reducción de la esperanza de vida.

En concreto, el informe señala que «utilizando el valor de un año de vida a los 60 años en España, encontramos que disminuir en 0,46 años la esperanza de vida se traduce en una pérdida social evaluable en 8.564 euros por individuo. Por otro lado, la reforma analizada supone un retraso en la salida del mercado laboral que genera, en promedio, una aportación adicional al sistema de pensiones y unos ingresos fiscales de 1.925 euros. Además, debido a que la nueva legislación conduce a una mortalidad temprana, ahorrando así a la seguridad social 3.228 euros por jubilado en beneficios de pensión. Como resultado, la Seguridad Social obtiene una ganancia fiscal de 5.213 euros gracias a la reforma. Esto -concluye el estudio- indica que la reforma no es económicamente beneficiosa».

El informe apunta también que algunos sectores se ven más expuestos en cuanto a accidentes laborales y niveles altos de estrés. Estos, según el 'think-tank' también son los más afectados por la mortalidad temprana. Destaca que los dos sectores con mayor incidencia de accidentes son la industria del agua y saneamiento y la extractiva. Por otro lado, los están sujetos a un mayor nivel de estrés emocional y mental son la hostelería, la sanidad, las actividades administrativas, el sector doméstico y el transporte.



AJUSTE DE CUENTAS

JOHN MÜLLER

#### Inmigración legal, pero no imposible

os economistas marxistas son los que han desarrollado trabajos que ponen bajo sospecha la inmigración. La tesis de que los extranjeros son el ejército de reserva del capitalismo sigue funcionando. Seduce hasta a los falangistas. En cambio, los economistas de mercado han alumbrado estudios que demuestran que en el largo plazo la inmigración tiene efectos positivos en la economía. Esta afirmación está siendo matizada por nuevos estudios, pero no controvertida.

El punto donde hay una coincidencia entre el PSOE, el PP y las oenegés que trabajan en el tema de

las migraciones es en la necesidad de que esta sea segura y ordenada. A mi juicio esto significa que sea legal y no que esté en manos de mafias. La inmigración ilegal estigmatiza a la población extranjera y supone un elevado gasto de recursos para evitar que se creen bolsas de marginalidad. Pero apostar por la inmigración legal significa que esta debe existir en la realidad y no sólo sobre el papel. Por ejemplo, entre enero y abril de este año, última estadística disponible, España no ha concedido una cifra significativa (más de 90) de permisos de trabajo legales a ciudadanos de Mauritania o Gambia, dos de los países que están siendo visitados por Pedro Sánchez. Sí consta, en cambio, que se han expedido 714 permisos a ciudadanos de Senegal.

Durante años, acercarse a un consulado español para iniciar un expediente migratorio ha sido una tarea inútil. Y si un inmigrante se quedaba ilegalmente en España e intentaba regularizar su situación, caía en un bucle burocrático. Hasta 1990, España nunca concedió más de 20.000 permisos de trabajo al año. Hay que comparar esa cifra con los 245.000 de 2023, un año donde se elevó radicalmente el núme-

ro de concesiones en relación con las 198.000 de 2022.

La brecha entre estas autorizaciones legales y el número de inmigrantes que llegan ilegalmente ha hecho que en España se hayan realizado seis procesos de regularización desde 1986. El PSOE impulsó la de 1986, la de 1991-92 y la muy polémica de 2005 que afectó a más de medio millón de personas. El PP realizó regularizaciones en 1996 y dos muy numerosas en 2000 y 2001 (en torno a 200.000 personas cada una), siempre enfatizando la necesidad de demostrar 'arraigo'. Desde abril de este año hay una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) apoyada por 612.275 firmas que solicita al Congreso una regularización extraordinaria para entre 390.000 y 470.000 extranjeros de los que una tercera parte serían menores de edad.

Otro asunto es qué tipo de inmigración quiere fomentar el país. De momento, la inmigración legal de Iberoamérica más que duplica a la de África. Y los recientes procesos de nacionalización que ha facilitado la Ley de Memoria Democrática, también han contribuido al aumento de población de España desde julio de 2018: 1,8 millones más en un contexto de natalidad deprimida. jmuller@abc.es



La factoría de Talgo en Las Rozas (Madrid) // EP

## Los sindicatos de Talgo exigen al Gobierno alternativas tras el veto a la opa húngara

La prensa magiar culpa al ministro Puente del fracaso de la operación

D. CABALLERO / R. SÁNCHEZ MADRID / BERLÍN

Los sindicatos exigieron ayer al Gobierno que aclare qué alternativas se pondrán en marcha tras vetar la opa de los húngaros de Ganz-Mavag (Magyar Vagon) sobre Talgo. CSIF y Comisiones Obreras (CC.OO.) reclamaron claridad sobre los planes para la compañía. Tras el desplome del martes, las acciones de la empresa repuntaron ayer un 0,64%.

«CSIF lamenta la incertidumbre en la que se ve inmersa toda la plantilla desde hace meses y por tanto reclama al Ejecutivo que explique su hoja de ruta, y si hay una solución alternativa a la opa del grupo húngaro que salvaguarde la continuidad de toda la plantilla, las condiciones de trabajo y su sede en España», informó ayer la central. En este sentido, el sindicato reclama al Gobierno que garantice la capacidad y crecimiento industrial necesarios. Uno de los grandes problemas que arrastra Talgo es de capacidad, con una cartera de pedidos enorme, y ahora tras el veto del Ejecutivo el futuro queda en el aire.

En su caso, CC.OO. pedirá reunirse, por una parte, con la dirección de Talgo para aclarar en qué situación queda la compañía y, por otra, con el Gobierno para que informe de los planes que tienen. «Sí vamos a exigir que se nos aclare el futuro de la empresa a la mayor celeridad y se busquen las soluciones de futuro que nos den las garantías necesarias lo antes posible», añadieron.

#### Responsabilidad del veto

El veto del Gobierno, asimismo, no ha pasado desapercibido en Hungría. El medio económico húngaro index.hu considera la negativa una decisión personal del ministro de Transporte español, Óscar Puente, que «había alargado reiteradamente los plazos en espera de una nueva oferta y pedía una y otra vez más documentos a los húngaros».

El portal hvg.hu añadía que Puente intentó forzar otra oferta por parte de la checa Skoda durante su viaje a Praga, el pasado mes de marzo. Sin embargo, la propuesta de Skoda no contenía ninguna oferta, y cuando la CNMV pidió a la compañía checa que hiciera una, se retiró del acuerdo. Posteriormente, en julio, y sin que se hayan hecho públicos los motivos de su cambio de opinión, Skoda volvió a mostrar interés por Talgo y respondió a la llamada de La Moncloa para auspiciar una operación alternativa, pero descartó hacerlo mediante una contraopa.

El medio de información bursátil Világgazdasçag afirmó que «no se puede robar a los 8.000 accionistas del fabricante español de trenes» y que la historia no ha terminado, porque el caso seguirá en los tribunales. Duda de la normativa antiopas y señala que «el veto del Gobierno español sangra por varias heridas». Y sobre la sospecha de influencia rusa insiste en que «no se ha aportado ninguna prueba de ello, por lo que esta afirmación no puede interpretarse más que como un farol político».

## Andalucía y Extremadura, de nuevo enfrentadas por las aceitunas sevillanas

Los extremeños irán a los tribunales si no se incluye en la IGP a municipios pacenses

LUIS EXPÓSITO / S. E. HOY / ABC

La Junta de Andalucía ha decidido tramitar la solicitud de registro de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Aceituna Manzanilla de Sevilla/Aceituna Manzanilla Sevillana, aunque sin incluir ni a municipios de Huelva ni de Badajoz, para cumplir con las sentencias del TSJA que anularon en 2022 la inscripción de la IGP. El Gobierno de Extremadura anuncia que no cruzará de brazos y recurrirá al entender que «haber dejado fuera a la parte extremeña no es conforme a derecho». Todo apunta a que este conflicto volverá a enfrentar en los tribunales a estas dos comunidades del PP.

Este contencioso afecta a la variedad que se cultiva sobre todo en Tierra de Barros, una comarca extremeña de la provincia de Badajoz. El conflicto comenzó en 2015, cuando la Asociación para la Promoción de las Aceitunas Sevillanas solicitó la inscripción de la IGP para la 'Aceituna Sevilla', incluyendo a la provincia de Se-

Andalucía tramitará la IGP de la aceituna manzanilla tras rechazar recursos de Extremadura y 25 sociedades pacenses villa y 11 pueblos de la provincia de Huelva, pero ninguno de Badajoz, aunque en Extremadura también se cultiva la variedad manzanilla. Como esa IGP iba a impedir a los productores e industriales de Badajoz seguir usando en el etiquetado las denominaciones de «Sevilla», «Sevillana» o «Estilo sevillano», protestaron argumentando que esa variedad también se cultiva y trata en la región, y por tanto tenían derecho a utilizar el nombre de manzanilla cuando la ponen en el mercado.

Extremadura presentó un recurso contencioso-administrativo, y el TSJA declaró en 2022 la nulidad de la Orden de la Junta que autorizaba la inscripción, argumentando que «resulta perplejo cómo se considera que las once localidades de Huelva han contribuido en la reputación y, sin embargo, la provincia de Badajoz no».

El pasado enero, la Asociación para la Promoción de las Aceitunas Sevillanas de las variedades Manzanilla y Gordal presentó una nueva solicitud de registro para «reiniciar el procedimiento de conformidad con las sentencias» del TSJA, no incluyendo a municipios de Huelva.

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, afirma que la tramitación de esta IGP sigue adelante tras desestimarse las tres «declaraciones de oposición» recibidas de la Junta de Extremadura y 25 sociedades de Badajoz, lo que —a su juicio— contribuirá a que este producto «seña de identidad de Sevilla y orgullo de los andaluces» sea «conocido en el mundo entero».



Aceitunas sevillanas de la variedad manzanilla // ABC

#### 338,000 EUROS EN DISEÑO

#### Ribera gasta seis millones en publicidad para concienciar sobre ahorro energético

R. M. MADRID

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, está en la rampa de salida para marcharse a Bruselas. Ayer se hizo oficial lo que era un secreto a voces: que el Gobierno de Pedro Sánchez la propone para ser comisaria en materia energética. A falta de conocer cuál será la decisión final, la también vicepresidenta ha querido dejar su legado en caso de cambiar de aires. Para 2024 cocinó a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) una potente campaña de publicidad institucional para concienciar sobre el ahorro energético. La acción tenía un presupuesto de 6.050.000 euros, según el documento sobre publicidad que publica La Moncloa. El último paso ha sido la asignación de la creatividad, la asesoría y el estudio de resultados. Un contrato por 338.000 euros que se ha llevado Darwin Publicidad. Desde el IDAE quieren insistir en la importancia de la transición energética, sobre todo, para reducir la dependencia de las energías fósiles. La campaña empezará esta semana, cuando llegue el 1 de septiembre, y durará hasta el 30 de noviembre. Los soportes de difusión serán, principalmente, en televisión, radio, prensa, internet y exterio-

#### ANUNCIO DE REDUCCIÓN DE CAPITAL MEDIANTE LA AMORTIZACIÓN DE ACCIONES PROPIAS DE

#### BARAMA, S.A.

De conformidad con lo previsto en el artículo 319 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la "Ley de Sociedades de Capital"), se comunica que la Junta General de accionistas de Barama, S.A. (la "Sociedad") celebrada el 12 de junio de 2024 aprobó, bajo el punto cuarto del orden del día, reducir el capital social en un importe nominal máximo de 105.350 euros, mediante la amortización de un máximo de 35.000 acciones propias de 3,01 euros de valor nominal cada una de ellas, que serían adquiridas mediante la ejecución de un acuerdo de compra de acciones propias para su amortización.

El Consejo de administración de la Sociedad, en su reunión celebrada el 9 de agosto de 2024 y en ejercicio de las facultades delegadas por la Junta General de accionistas celebrada el 12 de junio de 2024, acordó, una vez adquiridas las acciones a amortizar, llevar a efecto la referida reducción de capital.

En este sentido, el Consejo de administración de la Sociedad ha acordado llevar a efecto la reducción del capital social de la Sociedad por importe nominal de 105.350 euros, mediante la amortización de 35.000 acciones de 3,01 euros de valor nominal cada una de ellas.

Por tanto, el capital social de la Sociedad resultante de la reducción del capital social queda fijado en 75.250 euros, representado por 25.000 acciones de 3,01 euros de valor nominal cada una de ellas.

Conforme a los artículos 334 y 336 de la Ley de Sociedades de Capital, durante el plazo de un mes a contar desde la fecha de la última publicación del anuncio de reducción de capital, los acreedores de la Sociedad podrán oponerse a la reducción en los términos previstos en dichos artículos.

El acuerdo de reducción del capital social implica la modificación de los artículos Quinto y Sexto de los Estatutos Sociales relativos al nuevo capital social de Barama, S.A.

En Madrid, a 9 de agosto de 2024.-D. José Juan-Aracil Elejabeitia, Secretario del Consejo de administración de Barama, S.A.



El consumo de pescado sigue cayendo // RAFAEL CARMONA

# El sector pesquero pide un acuerdo público-privado para promocionar un consumo que se ha desplomado

Apelan a imitar el modelo noruego ante la minúscula inversión del Gobierno español

RAÚL MASA MADRID

El consumo de pescado en España está de capa caída. Unos hábitos menos saludables en la dieta, junto al aumento de precios, son la explicación. En este contexto, la promoción sería clave para llegar a los consumidores. Sin embargo, el Gobierno se queda corto, según el sector pesquero que apunta que la mejor solución pasaría por una estrategia público-privada.

Noruega ha presupuestado 42 millones de euros en materia de promoción para productos pesqueros para este año 2024. La mitad irá destinado al salmón y la trucha. A través del Consejo Noruego de Productos del Mar (NSC por sus siglas en inglés), las campañas de marketing son tan llamativas que, para los próximos meses, contarán con la estrella del fútbol Erling Haaland.

Estas cifras contrastan con lo que se destina en España a promocionar nuestro pescado. Según se desprende del documento de campañas institucionales de contratación anticipada de 2025, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación destinará al sector pesquero, de forma directa, 1,5 millones de euros para promoción del consumo a través de ferias y eventos sectoriales. Una cantidad similar a la de este año que, además, no fue de manera concreta al ámbito pesquero, sino al fomento de los buenos hábitos alimentarios.

#### **ELEVAR EL CONSUMO**

El IVA

La rebaja o eliminación del IVA a los productos pesqueros en todas sus presentaciones comerciales (refrigerado, congelado, conserva, ahumado, etc.) es una reivindicación histórica del sector intensificada durante los últimos años a raíz de su exclusión como un alimento básico, y que sería clave para elevar el consumo.

#### Publicidad

El futbolista del Manchester City, Erling Haaland, se ha convertido en un embajador del producto nacional de Noruega, con una impactante campaña. Algo que, dice el sector, se debería imitar en España para atraer a nuevos consumidores.

#### La salud

El pescado como un elemento clave para una vida sana debería ser un reclamo central por parte del ministerio y las empresas para señalar su importancia.

El elefante está en la habitación. En los últimos diez años, el consumo de pescado en España se ha desplomado alrededor de un 30%, según los datos de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), y a cierre del pasado ejercicio se registró el dato más bajo en volumen de toda la serie histórica. Además, desde 2008 –primeros datos–, la

caída acumulada alcanza el 34%, mientras que cerca de un 40% de españoles admite consumir menos. La principal razón según los consumidores entrevistados por el Ministerio de Agricultura en el 'Barómetro del clima de confianza del sector agroalimentario', el precio. Así lo indican el 88% de las personas que han menguado su ingesta de este alimento.

El secretario general de Cepesca, Javier Garat, explica a ABC que existe una relación directa entre la promoción de los productos pesqueros y el consumo, en este caso, con respecto a la indiferencia de las familias españolas a este producto. No obstante, aclara que la situación de Noruega es singular. La financiación del NSC llega con aportaciones públicas y privadas. En concreto, la industria pesquera noruega financia las actividades del consejo mediante tasas que se aplican a todas las exportaciones de productos del mar noruegos. En España han surgido algunos proyectos parecidos, como Pesca España, pero necesitan más esfuerzos por parte de todos.

Garat incide en que se necesita mayor colaboración por todas las partes. Asume que el ministerio dirigido por Luis Planas no puede tener toda la responsabilidad, y que la solución al problema del consumo debe llegar desde todos los ámbitos. No obstante, manda un recado muy contundente el Gobierno: «La gran promoción para fomentar el consumo de pescado sería la reducción del IVA». Asegura que no habría mayor ayuda al sector que la eliminación de este impuesto a los productos pesqueros. Aunque insiste que siguen faltando iniciativas de colaboración al estilo noruego.

ABC JUEVES, 29 DE AGOSTO DE 2024

IBEX 35 11.332,00 Año: 12,17%

**FTSE 100** 

**CAC 40** 7,90% 7.577,67

**DOW JONES** 

0,46% Año:

41.091,42 Año: 8,28 %

MADRID

**FTSE MIB** 

DAX 18.782,29

NASDAQ 100 19.350,78

EURO STOXX 50 4.913,03 Año: 8,66%

**FTSE LATIBEX** 2.108,1

NIKKEI -17,40% 38.371,76 Año: 14,67%

S&P 500 5.592,18

| IDI | cv               | 25 |
|-----|------------------|----|
| LD  | $\Gamma \Lambda$ | 35 |

| VALOR           | CIERRE  | VAR.<br>AYER | VAR.<br>AÑO | MAX.<br>DIA | MIN.<br>DIA | RENTAB,<br>DIVID. % | PER.   |
|-----------------|---------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|--------|
| Acciona         | 123,600 | -0,08        | -7,28       | 124,20      | 123,10      | 3,96                | 12,56  |
| Acciona Energía | 20,74   | 0,39         | -26,14      | 20,84       | 20,62       | 2,35                | 17,74  |
| Acerinox        | 9,430   | -0,37        | -11,50      | 9,52        | 9,42        | 3,29                | 6,09   |
| ACS             | 40,880  | 0,79         | 1,79        | 41,22       | 40,82       | 0,12                | 12,54  |
| Aena            | 179,500 | 0,00         | 9,38        | 180,10      | 179,00      | 4,27                | 12,84  |
| Amadeus         | 60,160  | -1,05        | -7,27       | 61,12       | 60,16       | 2,06                | 16,77  |
| ArcelorMittal   | 21,060  | 1,10         | -17,94      | 21,19       | 20,97       | 1,93                | 4,75   |
| B. Sabadell     | 1,922   | -0,47        | 72,69       | 1,94        | 1,90        | 4,16                | 7,41   |
| B. Santander    | 4,466   | 0,66         | 18,16       | 4,49        | 4,45        | 2,13                | 5,40   |
| Bankinter       | 8,020   | 0,07         | 38,37       | 8,04        | 7,92        | 9,03                | 8,34   |
| BBVA            | 9,468   | 0,02         | 15,10       | 9,50        | 9,32        | 5,81                | 6,15   |
| Caixabank       | 5,448   | 0,04         | 46,22       | 5,48        | 5,38        | 7,19                | 7,72   |
| Cellnex         | 35,450  | 0,31         | -0,59       | 35,63       | 35,40       | 0,05                | 113,68 |
| Enagas          | 13,870  | 1,09         | -9,14       | 13,89       | 13,64       | 12,55               | 15,98  |
| Endesa          | 19,000  | 0,77         | 2,93        | 19,05       | 18,81       | 13,61               | 10,56  |
| Ferrovial       | 37,280  | 1,86         | 12,90       | 37,38       | 36,70       | 1,15                | 36,63  |
| Fluidra         | 22,240  | 1,18         | 17,98       | 22,36       | 22,00       | 1,57                | 15,68  |
| Grifols-A       | 9,848   | 0,76         | -36,28      | 9,90        | 9,76        | -                   | 8,06   |
| Iberdrola       | 12,770  | 0,63         | 7,58        | 12,79       | 12,65       | 0,04                | 14,23  |
| Inditex         | 48,660  | -1,18        | 23,41       | 49,45       | 48,66       | 1,03                | 21,58  |
| Indra           | 16,750  | 0,48         | 19,64       | 16,85       | 16,59       | 1,49                | 8,51   |
| Inmob, Colonial | 5,620   | 0,00         | -14,20      | 5,68        | 5,59        | 4,45                | 17,02  |
| IAG             | 2,164   | -0,28        | 21,50       | 2,18        | 2,16        | 1,39                | 4,19   |
| Lab. Rovi       | 77,800  | 1,30         | 29,24       | 78,20       | 77,00       | 1,42                | 15,27  |
| Logista         | 27,380  | 1,26         | 11,85       | 27,46       | 27,00       | 7,01                | 11,27  |
| Mapfre          | 2,264   | 0,44         | 16,52       | 2,27        | 2,25        | 6,43                | 7,04   |
| Merlin          | 11,130  | 0,00         | 10,64       | 11,16       | 11,03       | 0,08                | 18,03  |
| Naturgy         | 23,060  | -0,09        | -14,59      | 23,22       | 23,02       | 6,07                | 13,49  |
| Puig            | 24,790  | 1,18         | -           | 24,85       | 24,67       | 1054                | 19,10  |
| Red Electrica   | 17,170  | 0,88         | 15,16       | 17,20       | 17,05       | 5,82                | 14,56  |
| Repsol          | 12,445  | -1,50        | -7,47       | 12,67       | 12,43       | 7,23                | 3,97   |
| Sacyr           | 3,234   | 0,43         | 3,45        | 3,24        | 3,222       | -                   | 11,49  |
| Solaria         | 11,110  | -1,33        | -40,30      | 11,37       | 11,09       | -                   | 11,29  |
| Telefonica      | 4,078   | -0,54        | 15,39       | 4,10        | 4,05        | 7,36                | 12,77  |
| Unicaja         | 1,219   | -0.16        | 36,97       | 1,23        | 1,20        | 4.08                | 6,90   |



#### SUSCRÍBETE A ABC

Llama al 91 111 99 00 y encontraremos la oferta que mejor se adapte a ti.

#### + Los que más suben

| VALOR          | CIERRE | DIA (%) | AÑO (%) |
|----------------|--------|---------|---------|
| Nyesa          | 0,007  | 6,06    | 45,83   |
| Berkeley       | 0,213  | 4,67    | 21,85   |
| Téc. Reunidas  | 11,600 | 4,32    | 38,92   |
| Realia         | 1,070  | 2,88    | 0,94    |
| Coca Cola      | 71,900 | 2,71    | 19,04   |
| Azkoyen        | 6,380  | 1,92    | 0,31    |
| Naturhouse     | 2,140  | 1,90    | 32,10   |
| Renta 4        | 10,900 | 1,87    | 6,86    |
| Ferrovial      | 37,280 | 1,86    | 12,90   |
| CIF Automotive | 27100  | 1.69    | 5.37    |

#### Evolución del Ibex 35

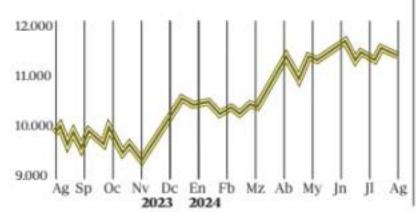

#### Los que más bajan

| VALOR         | CIERRE | DIA (%) | AÑO (%) |
|---------------|--------|---------|---------|
| Borges-Bain   | 2,900  | -7,05   | 13,28   |
| Urbas         | 0,004  | -5,26   | -16,28  |
| Nextil        | 0,294  | -2,33   | -22,63  |
| Atrys         | 3,56   | -2,20   | -0,82   |
| Vocento       | 0,710  | -2,20   | 29,09   |
| NH Hoteles    | 4,075  | -2,16   | -2,74   |
| L. Reig Jofre | 2,770  | -1,77   | 23,11   |
| Amrest        | 5,500  | -1,61   | -10,86  |
| Lingotes      | 7,500  | -1,57   | 22,55   |
| PharmaMar     | 40,200 | -1,52   | -2,14   |

#### Mayores subidas y bajadas internacionales

| +              | PRECIO | %     | -                | PRECI  | 0 %   |
|----------------|--------|-------|------------------|--------|-------|
| Eurostoxx 50   | )      |       | Eurostoxx 50     |        |       |
| Roy Philips    | 27,56  | 2,30  | Prosus           | 32,615 | -1.58 |
| Muench Rueck   | 490,3  | 1,83  | BMW              | 83,54  | -1,46 |
| Dow Jones      |        |       | <b>Dow Jones</b> |        |       |
| American Expr. | 257,09 | 0.81  | Nike             | 82.79  | -2,93 |
| Amgen          | 329,49 | 0.78  | Intel            | 19,61  | -2,29 |
| Ftse 100       |        |       | Ftse 100         |        |       |
| CRH            | 66,140 | 31,28 | Antofagasta      | 17,965 | -5,97 |
| Coca-Cola      | 28,260 | 3,06  | Ocado            | 3,388  | -3,83 |

Oro 2.501,6\$ -0.92%Gas natural 1,93\$ 1,37% 78,65\$ -1,13% Brent

#### Mercado continuo

| Mercado contii           | nuo       |                                         |                                         |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| VALOR                    | ÚLTIM.    | VAR.<br>DÍA                             | VAR.<br>AÑO                             |
| A. Dominguez             | 4,91      | 0,61                                    | -1,80                                   |
| Aedas<br>Airbus          | 24,10     | -0,41                                   | 32,27                                   |
| Airtificial              | 0,12      | 0,54                                    | 1,00<br>-4,81                           |
| Alantra                  | 8,06      | 0.75                                    | -4,50                                   |
| Almirall                 | 8,8       | 0,34                                    | 4,45                                    |
| Amper                    | 0,10      | -0,60                                   | 19,62                                   |
| AmRest                   | 5,50      | -1,61                                   | -10,86                                  |
| Aperam                   | 25,60     | 0,00                                    | -22,38                                  |
| Applus Services          | 12,74     | 1,11                                    | 27,40                                   |
| Arima                    | 8,40      | 0,24                                    | 32,28                                   |
| Atresmedia               | 4,56      | -0,44                                   | 26,88                                   |
| Atrys                    | 3,56      | -2,20                                   | -24,95                                  |
| Audax                    | 1,91      | -0,52                                   | 46,77                                   |
| Azkoyen                  | 6,38      | 1,92                                    | 0,31                                    |
| Berkeley                 | 0,21      | 4,67                                    | 21,85                                   |
| B. Riojanas              | 3,94      | 0,00                                    | -14,72                                  |
| Borges                   | 2,90      | -7,05                                   | 13,28                                   |
| Cevasa                   | 6,00      | 0,00                                    | 2.2                                     |
| Cie. Automotive          | 27,1      | 1,69                                    | 5,37                                    |
| Cl. Baviera              | 29,60     | 0,00                                    | 28,70                                   |
| Coca Cola                | 71,90     | 2,71                                    | 19,04                                   |
| CAF                      | 34,05     | -0,73                                   | 4,45                                    |
| C. Alba<br>Deoleo        | 50,70     |                                         | 5,63<br>-1,75                           |
| Dia                      |           | 3 103 - 33                              | 11,02                                   |
| Duro Felguera            | 12.00     | 100000000000000000000000000000000000000 | -17,79                                  |
| Ebro Foods               | 17.00     |                                         | 3,09                                    |
| Ecoener                  |           |                                         | -11,08                                  |
| Edreams                  | 0.00000   |                                         | -11,99                                  |
| Elecnor                  |           | 02403000                                | -5,06                                   |
| Ence                     | 61,700    | -0,65                                   | 2000                                    |
| Ercros                   |           | -0,27                                   |                                         |
| Ezentis                  | 10000     | -0,61                                   |                                         |
| Faes Farma               | 3,65      | 0,83                                    | 15,51                                   |
| FCC                      | 13,20     | -0,15                                   | -9,34                                   |
| GAM                      | 1,27      | 1,20                                    | 7,63                                    |
| Gestamp                  | 2,61      | -0,76                                   | -25,60                                  |
| G. Dominion              | 2,92      | -0,34                                   | -13,24                                  |
| Grenergy                 | 33,10     | 0,30                                    | -3,33                                   |
| Grifols B                | 1800000   | 0.0000000000000000000000000000000000000 | -25,12                                  |
| G. San José              | 2000      | 0.0000000000000000000000000000000000000 | 23,12                                   |
| G. Catalana O.           | 39,80     |                                         | 28,80                                   |
| berpapel                 | 18,00     |                                         |                                         |
| nm. del Sur              | 10.000000 | 1,20                                    | - CONTRACTOR                            |
| Lab. Reig Jofre          | 1200,000  | 7.46.64                                 | 23,11                                   |
| Lar España<br>Libertas 7 | 1,27      | 0,87                                    |                                         |
| Línea Directa            | 1,06      |                                         | 24,79                                   |
| Lingotes                 | 7,50      |                                         | 100 0000                                |
| Meliá                    | 0.000     | -1,15                                   | 0,06                                    |
| Metrovacesa              | 8,41      |                                         | 4.08                                    |
| Miquel y Costas          | 12,50     | -21000                                  | 6,11                                    |
| Montebalito              | 1,39      | 0,72                                    | -4,79                                   |
| Naturhouse               | 2,14      | 1,90                                    | 32,10                                   |
| Neinor                   | 13,16     | 0,30                                    | 24,62                                   |
| NH Hoteles               | 4,08      | -2,16                                   | -2,74                                   |
| Nicol Correa             | 6,78      | 0,00                                    | 4,31                                    |
| Nextil                   | 0,29      | -2,33                                   | -22,63                                  |
| Nyesa                    | 0,01      | 6,06                                    | 45,83                                   |
| OHLA                     | 0,34      | -1,29                                   | -24,82                                  |
| Oryzon                   | 1,78      | 1,48                                    | -5,83                                   |
| Pescanova                |           | 0,56                                    | 75,12                                   |
| PharmaMar                | 40,20     | 0.00000                                 | -2,14                                   |
| Prim                     | 10,90     |                                         | 4,31                                    |
| Prisa                    |           | 0,00                                    | 18,28                                   |
| Prosegur Coch            | 0.000     | 0,57                                    | 100000000000000000000000000000000000000 |
| Prosegur Cash            | 0,53      |                                         | -1,30                                   |
| Realia<br>Renta 4        | 1970/2000 | 1.87                                    | 0,94<br>6,86                            |
| Renta 4<br>Renta Corp.   | 0,74      |                                         |                                         |
| Soltec                   | 2,01      | 1000000                                 |                                         |
| Squirrel                 | 1,61      | -1,23                                   | 7,72                                    |
| Falgo                    | 3,95      | 0,64                                    | -10,02                                  |
| Γ. Reunidas              | 11,60     | 4,32                                    | 38,92                                   |
| Tubacex                  | 2,95      | -0,17                                   | -15,86                                  |
| ľubos Reunidos           | 0,62      | -0,80                                   | -3,88                                   |
| Urbas                    | 0,00      | -5,26                                   | -16,28                                  |
| Vidrala                  | 96,70     | 0,31                                    | 3,09                                    |
| Viscofan                 | 61,00     | -0,16                                   | 13,81                                   |
| Vocento                  | 0,71      | -2,20                                   | 29,09                                   |
|                          |           |                                         |                                         |

| Precio de la electricidad |              |  |  |
|---------------------------|--------------|--|--|
| Mercado mayorista         | MEDIA DIARIA |  |  |
| 29/8/2024                 | 120 37 €/MWh |  |  |

#### Cifras económicas

|           | IPC  | PIB   | PARO  | TIPOS |
|-----------|------|-------|-------|-------|
| España    | 2,80 | 2,90  | 11,70 | 4,25  |
| Zona euro | 2,60 | 0,60  | 7,60  | 4,25  |
| EEUU      | 3,00 | 3,10  | 4,10  | 5,25  |
| Japón     | 2,90 | -0,30 | 2,60  | 0,00  |
| Suiza     | 1,30 | 0,80  | 4,10  | 1.25  |
| Canadá    | 2,70 | 0,50  | 6,40  | 4,50  |

#### Divisas

| DIVIOUS              |           |
|----------------------|-----------|
| Valor de             | 1 euro    |
| Dólares USA          | 1,111     |
| Libras esterlinas    | 0,843     |
| Francos suizos       | 0,937     |
| Yenes japoneses      | 160,650   |
| Yuanes chinos        | 7,919     |
| Forint húngaros      | 393,510   |
| Dólares canadienses  | 1,498     |
| Coronas noruegas     | 11,684    |
| Coronas checas       | 25,057    |
| Pesos argentinos     | 1.054,971 |
| Dólares australianos | 1,642     |
| Coronas suecas       | 7,459     |
| Zloty Polaco         | 4,295     |
| Dólar Neozelandés    | 1,783     |
| Dolar Singapur       | 1,449     |
| Rand Sudafricano     | 19,816    |
| Rublos rusos         | 101,698   |
|                      |           |

#### Euribor

| VALOR    | ÚLTIMO | ANTERIOR | DIE PTOS. |
|----------|--------|----------|-----------|
| A1dia    | 3,665  | 3,665    | 0,        |
| 1 mes    | 3,584  | 3,583    | 0,001     |
| 12 meses | 3,095  | 3,116    | -0,021    |

#### Renta fija española

| Interés<br>medio |        |                    | nterés<br>medio |
|------------------|--------|--------------------|-----------------|
| Últimas subastas | i      | Letras a 12 meses  | 2,975%          |
| Letras a 3 meses | 3,215% | Bonos a 3 años     | 2,706%          |
| Letras a 6 meses | 3,252% | Bonos a 5 años     | 2,898%          |
| Letras a 9 meses | 3,137% | Obligac, a 10 años | 3,112%          |

| Mercado secundario | Rent. (%) | Var. dia (%) |
|--------------------|-----------|--------------|
| Bono alemán        | 2,26      | -0,68        |
| Bono español       | 3,09      | 0,19         |
| Prima de riesgo    | 83,30     | 2,65         |

#### **EMPRESAS EN BREVE**

#### Cepsa suministrará combustible sostenible a Iberia

Desde ayer, Iberia Mantenimiento utilizará un 5% de combustible sostenible de aviación (SAF, por sus siglas en inglés) en su banco de pruebas de motores en las instalaciones de La Muñoza, situadas en las inmediaciones del aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, avanzando así un paso más hacia la descarbonización del sector. La utilización de este tipo de combustible supondrá un ahorro de 115 toneladas de CO, al año. Iberia Mantenimiento se convierte así en el primer proveedor español en utilizar SAF. S. E. MADRID

#### Caixabank pone en marcha su propio programa de FP Dual

Caixabank anunció ayer la puesta en marcha de la primera edición de su propio programa de FP Dual, dirigido a jóvenes estudiantes de FP. Es la única entidad financiera con su propio programa de este tipo. «La entidad busca contribuir y potenciar el talento joven en la empresa y dar una oportunidad al desarrollo profesional de estos estudiantes». S. E. MADRID

## Abierto el sepulcro de santa Teresa 110 años después: el cuerpo sigue incorrupto

Científicos italianos examinarán durante cuatro días los restos de la mística abulense que «tiene el mismo aspecto que en 1914»

MONTSE SERRADOR ALBA DE TORMES (SALAMANCA)

ajo el espectacular cielo azul de Alba de Tormes llegó la esperada confirmación: el cuerpo de santa Teresa de Jesús sigue incorrupto. Es la primera conclusión a la que han llegado los investigadores y la comunidad carmelita después de abrir a primera hora de ayer el sepulcro de la doctora abulense que se custodia en la basílica de la Anunciación de la localidad en la que falleció en 1582. A sus puertas, el postulador general de la Orden del Carmelo Descalzo, Marco Chiesa, y el prior de Alba de Tormes, Miguel Ángel González, detallaron cómo se han desarrollado los trabajos para concluir que el estado de conservación de la santa es el mismo que el que está documentado, mediante una fotografía, en 1914. Los dos frailes no podían ocultar su alegría por esta primera comprobación que ha llevado a señalar al padre Chiesa que el aspecto de la mística abulense «es el mismo» que hace más de un siglo.

«En la jornada de hoy -por ayer- se ha abierto el sepulcro de Santa Teresa y hemos comprobado que está en las mismas condiciones que en la última apertura de 1914», insistió el carmelita italiano. En el camarín que da cobijo al sepulcro hasta donde llegan miles de peregrinos cada año ya no está la urna de plata ni el brazo y el corazón que también se estudian en una estancia contigua, junto con la mano de santa Teresa que ha llegado expresamente desde Ronda (Málaga). El padre Chiesa detalló que el objetivo de esta actuación es estudiar «aspectos de la vida de la santa como sus enfermedades y problemas, así como el estado de conservación del cuerpo para ver cómo se puede intervenir para con-

«Se ha comprobado que en el pie padecía espina calcárea que le hacía imposible caminar por los dolores, pero ella caminaba»

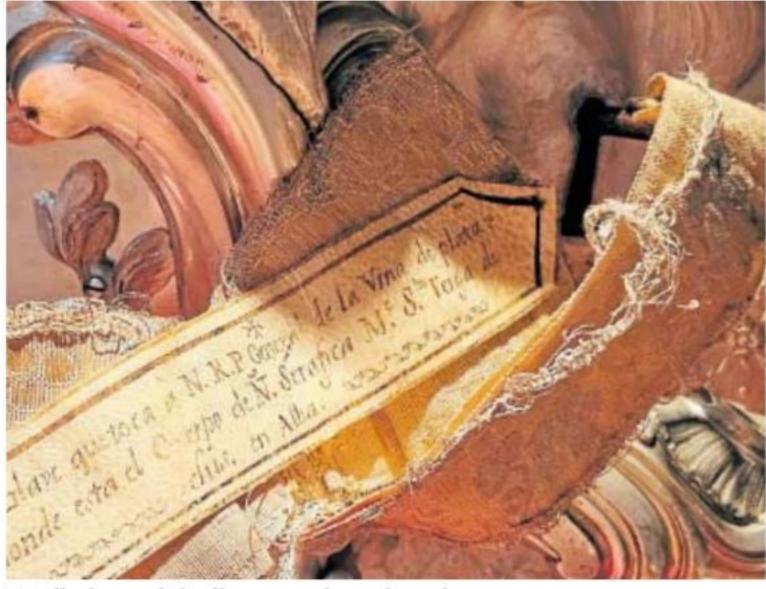

Detalle de una de las llaves que abren el sepulcro // OCD IBÉRICA

nocerla mejor, su ofrecimiento, sus últimos años de vida definidos por los dolores», añadió. En este sentido, avanzó que «ya se ha detectado que en el pie padecía espina calcárea que le hacía imposible caminar por los dolores pero ella caminaba y llegó a Alba de Tormes y su deseo era proseguir, pero era difícil físicamente».

Por su parte, el padre Miguel Angel González explicó cómo al abrir el sepulcro se han encontrado crónicas del traslado que se realizó dentro del monasterio en 1754, así como muchas fotografías que depositaron los vecinos de Alba de Tormes en la apertura de 1914. El carmelita reconoció su satisfacción por cómo se encuentra el cuerpo de santa Teresa, aunque matizó que era algo que esperaban dado que el corazón y el brazo, que también están en la villa salmantina, se puede comprobar que están incorruptos.

#### Peticiones a la mística

El prior de Alba de Tormes confesó a ABC que vivieron la mañana con mucha «intensidad espiritual y emoción», pero también «con mucha tranquilidad y serenidad». Junto al cuerpo de la doctora de la Iglesia, la comunidad carmelita rezó y depositó muchas de las peticiones que han recibido durante estos días, desde personales relacionadas con las enfermedades hasta de gran calado porque «como decía la Santa, no son tiempos de tratar con Dios negocios de poca importancia», reflexionó el fraile.

servarlo por los siglos». Se trata de «co- La apertura del sepulcro comenzó abrió con las diez llaves que se necesimuy temprano cuando la comunidad de Madres Carmelitas Descalzas junto con el Postulador General de la Orden, los miembros del tribunal eclesiástico y un reducido grupo de religiosos «hemos trasladado con austeridad y solemnidad los relicarios al lugar habilitado para el estudio. Lo hemos hecho cantando el 'Te Deum' con el corazón lleno de emoción», señaló el padre Miguel Ángel González. Primero se retiró la losa de mármol que hay en el sepulcro para poder sacar la urna de plata. Una vez en la sala habilitada para lo estudios y ya solo con el equipo médico científico y los miembros del tribunal eclesiástico se



El proceso lo inició en agosto de 2022 el prior de Alba de Tormes y cuenta con el beneplácito del Vaticano y el Papa Francisco. La actuación contará con tres fases, de forma que la primera, la actual, que se prolongará hasta el próximo día 31 y ha supuesto la llegada al municipio salmantino de un equipo médico-científico encabezado por el prestigioso profesor Luigi Capasso con la participación de dos colaboradores



#### El corazón, el antebrazo y la mano también serán analizados

#### JOSÉ R. NAVARRO PAREJA MADRID

Desde que en la primera inhumación de Teresa de Jesús -en 1583, menos de un año después de su muerte-, las religiosas se percataran de que sus restos mortales permanecían incorruptos fueron numerosas la mutilaciones de su cuerpo con el afán de conservar alguna reliquia, incluso antes de que fuera proclamada santa en 1622. Ya en aquel momento le fue amputada la mano izquierda que, después de varias tribulaciones -incluidos los 38 años en que acompañó a Fran-

cisco Franco tanto en El Pardo como en sus viajes- retornó al convento de las carmelitas descalzas de Ronda, a donde la devolvió Carmen Polo tras la muerte de Franco, por mediación del entonces arzobispo de Toledo y primado de España, el cardenal Marcelo González Martín.

Ahora, la mano, conservada en un relicario de plata adornado con varias gemas, también ha sido trasladada hasta Alba de Tormes para ser examinada junto con el cuerpo. En el mismo monasterio rondeño se conserva

SOCIEDAD 45



Los Carmelitas abren la urna de plata con los restos de la santa // OCD IBÉRICA

suyos. La de ayer fue la primera actuación en la que también estuvieron presentes la comunidad de Madres Carmelitas Descalzas junto con el postulador general de la Orden, los miembros del tribunal eclesiástico y un reducido grupo de religiosos.

Estos día se realizarán los trabajos de reconocimiento visual, toma de fotografías y radiografías por parte de un equipo especializado y de última generación de Madrid, que estará dirigido por el doctor José Antonio Ruiz, de la empresa SSMRX. Además, se aprovechará para realizar la adecuada limpieza de los relicarios. Concluida esta fase inicial, se cerrarán los relicarios y se llevará nuevamente al Carmelo de

Ronda la reliquia de la mano de la santa. En la segunda fase se estudiarán todos los elementos tomados en los laboratorios de Italia por parte del equipo de médicos y científicos participantes. El tiempo estimado es de varios meses y, a su finalización, se publicarán los resultados del estudio y las conclusiones científicas.

Por último, en Alba de Tormes, se propondrán algunas intervenciones para la mejor conservación del cuerpo y de las reliquias. Después se cerrarán y se sellarán el sepulcro y los relicarios con la ayuda de los orfebres, para asegurar su conservación.

también el ojo izquierdo de la santa, que no se analizará en esta ocasión.

Además del cuerpo y la mano izquierda, también se examinarán estos días el antebrazo y el corazón de santa Teresa que se conservan a la vista, para la veneración de los fieles, en la basílica de Alba de Tormes. Ambas reliquias, que se encuentran incorruptas, han servido científicos que están participando en la investigación para anticipar el estado en que esperaban encontrar el cuerpo, del que sólo se conocía una foto hecha en 1914, la última vez que fue abierto el sepulcro. El estudio del corazón tiene un especial interés de acuerdo al fenómeno místico de la transverberación, que la propia Teresa describió en el 'Libro de la Vida' como una laceración ígnea en su corazón, un episodio que más tarde representaría escultóricamente Bernini en 'El éxtasis de santa Teresa'.

El equipo que ahora analizará los restos de la santa, dirigido por el médico italiano Luigi Campasso, ya estudió hace unos años el pie de esta doctora de la Iglesia, que se encuentra en la iglesia de Santa Maria della Scala, en Roma. De aquel análisis se detecto la presencia de espinas calcáreas, o espolones, que debían dificultarle el caminar, por los fuertes dolores que suelen producir. A pesar de ello, Teresa de Ávila no dejó de visitar los monasterios que había reformado hasta días antes de su muerte, cuando se encontró indispuesta en Alba de Tormes.

# El Papa: «Repeler sistemáticamente a los inmigrantes es un pecado grave»

 Francisco pide que no se militaricen las fronteras para evitar más muertes

CARMEN ÁLVAREZ CUADRADO CIUDAD DEL VATICANO

El Papa Francisco ha pausado su habitual ciclo de catequesis de los miércoles para hacer, durante la audiencia general, una profunda reflexión sobre el contexto migratorio actual, en la que ha vuelto a recordar que el Mediterráneo «se ha convertido en un cementerio» de personas que, en su mayoría, «podrían haberse salvado». El Pontífice ha sido tajante con sus palabras: «Hay quienes trabajan sistemáticamente por todos los medios para repeler a los inmigrantes y esto, cuando se hace a conciencia y con responsabilidad, es un pecado grave».

Dos son las palabras que, ha asegurado el Papa, más aparecen en los testimonios que recibe, «tanto de inmigrantes como de personas comprometidas con su rescate»: mar y desierto. Francisco ha destacado que, en esta última ruta migratoria –que no se refiere solo a arena y dunas, sino a cualquier territorio inaccesible y peligroso, como bosques o selvas–, no hay «muertes naturales». Al revés, «a veces son llevados al desierto y abandonados allí», ha sentenciado Francisco.

Sin embargo, el Pontífice aclaró que «no es con leyes más restricti-

vas, ni con la militarización de las fronteras, ni con el rechazo» como se puede conseguir que no mueran más inmigrantes. Para el Papa, la solución está en «ampliar las rutas de entrada seguras y legales, facilitando refugio para quienes huyen de guerras, violencia, persecuciones y calamidades varias». También en que haya una «gobernanza mundial de la migración basada en la justicia, la fraternidad y la solidaridad, uniendo fuerzas para combatir la trata de seres humanos y detener a los criminales que se aprovechan sin piedad de la miseria ajena».

En su mensaje a los peregrinos, el Papa les ha recordado la historia de un migrante que siguió de cerca y del que volvió a hablar esta mañana en público en la Plaza de San Pedro: «Todos conocemos la foto de la mujer y la hija de Pato, muertas de sed y hambre». El matrimonio y Marie, de seis años, vivían en Libia. Intentaron escapar varias veces hacia Europa en busca de un futuro mejor, pero no consiguieron estar tan cerca hasta el 13 de julio de 2023.

Cuando lograron abandonar el país y llegaron a Túnez, fueron expulsados por la policía y tuvieron que volver al desierto. Pato no se encontraba con fuerzas y le pidió a su mujer que continuase el camino con su hija. Paradójicamente, mientras él consiguió salvarse gracias a la ayuda de tres sudaneses, Fati y Marie fallecieron. Ahora Pato es un trabajador del Estado más pequeño del mundo. El Vaticano lo contrató como vigilante de los Museos Vaticanos.



El Pontífice, ayer, mientras atraviesa la plaza de San Pedro // AFP

46 SOCIEDAD

## Eric y Mercè hacían una ruta por Nepal no recomendada durante el monzón

 Un equipo de rescate mantiene la búsqueda del cuerpo de la mujer 72 horas después de su desaparición

JAVIER PALOMO MADRID

Dos mochilas con sus pasaportes, un bastón de 'trekking' y un teléfono móvil. Eso es todo lo que quedaba el pasado domingo de Eric Soler y Mercè Molas, una pareja procedente de Cataluña que decidió finalizar sus vacaciones realizando una ruta por la región del Annapurna, en Nepal. El hallazgo de este material, junto a una cascada del río Bhurungdi, hizo presagiar lo peor desde el primer momento. Cuando se encontraron los enseres, el rastro de los dos senderistas se había perdido.

Todo apuntaba a que se habían caído al río, y las sospechas se hicieron realidad cuando el pasado martes las autoridades de Nepal localizaron en ese río el cuerpo sin vida de Soler. Al momento en el que se escribe esta información, casi 72 horas después, sigue sin haber rastro de Molas. Los equipos de rescate, con ayuda de buzos, siguen explorando el río en búsqueda de la mujer. El Ministerio de Asuntos Exteriores español, a través de la embajada en Nueva Delhi (India) está trabajando en el caso, aunque fuentes ministeriales han declinado dar más detalles al respecto a este periódico.

Tanto Soler como Molas, de 36 y 31 años y de Berga y Sant Feliu Sasserra, respectivamente, eran unos amantes de los destinos exóticos, pero sobre todo de la montaña. «Solían realizar cada año un viaje al extranjero donde poder hacer 'trekking'», comenta una vecina que conocía a Soler desde que era muy pequeño. Según ella, el joven, quien también era un gran apasionado de las motos, siempre que podía se escapaba con su moto a la sierra de Queralt. «Nos sorprende que haya cometido una locura, con lo prudente que era siempre en la naturaleza», lamenta.

La pareja, amante de la montaña, solía realizar un viaje al año a algún destino turístico exótico para hacer 'trekking' La Policía de Nepal tiene como principal hipótesis, debido a las pertenencias encontradas al lado de la cascada, que la pareja sufrió un accidente cuando intentaban hacerse un selfi. Medios locales han señalado que los turistas reservaron sobre las 10.30 horas una caminata a Ghorepani para observar el Annapurna desde un famoso mirador, pero decidieron en el último momento coger una ruta más antigua y se alejaron del grupo principal.

#### Ruta peligrosa

«Sospechamos que los turistas podrían haber sido arrastrados por el río Bhurungdi. Se aventuraron ellos solos y sin avisar por el antiguo sendero, que se sabe que es peligroso, especialmente durante la temporada de monzones, cuando aumentan los niveles de agua del río», explicó el portavoz del municipio rural de Annapurna, Bharat Man Gurung, y recoge 'Nepal Wilderness Trekking'. De hecho, durante esta temporada, ya han muerto más de 200 personas debido a las inundaciones causadas por las intensas lluvias.

Nepal aprobó en 2023 una polémica ley en la que prohibía a los extranjeros realizar expediciones de montaña en solitario sin un guía, una medida pensada para garantizar la seguridad de los excursionistas. Pese a la prohibición, el contar con un guía no asegura que no vayan a existir complicaciones durante el viaje, como señala Albert, guía de la agencia Tuareg Viajes, especializada en este tipo de turismo. «En Nepal existen rutas más fáciles y más técnicas, pero en general se debe tener como base un estado físico óptimo», explica Albert.

Además del mal de altura o de las desafíos del clima, los senderistas tienen que hacer frente a profundos desfiladeros, altos pasos de montaña y desniveles de más de 700 metros de altura. «El viaje que hizo esta pareja contaba con más de cuatro días de caminatas de dificultad moderada», explica el guía. Sin embargo, según se puede observar en su página web, esta ruta se recomienda hacer a partir de noviembre, cuando la temporada de monzones ya ha terminado. Se cree que su intención era recorrer los nueve kilómetros que separaran Tikhedunga de Ghorepani, de dificultad moderada y con un desnivel positivo de 1.547 metros. Una etapa muy popular que puede hacerse en unas tres horas, según rezan los manuales de 'trekking', y que tiene como regalo una espectacular vista del Annapurna.

Los dos ciudadanos españoles llegaron a Nepal el 22 de agosto y desaparecieron tres días después, mientras salían de la ciudad de Pokhara para comenzar la ruta que habían contratado con la agencia local Himalayan Adventure Treks and Tours Pvt. Ltd.

Los últimos mensajes que intercambiaron con sus parientes y amigos relataban el día a día de sus aventuras, donde subían fotografías de su viaje. Por su parte, Mercè publicó hace cinco días en Instagram una imagen con Soler en el Taj Majal de la India, país que visitaron previamente a desplazarse a Nepal. Desde hace más de diez años, el país es un destino turístico esencial para los amantes del 'trekking'.

#### Una gimnasta muere tras caerse desde 80 metros de altura por una foto

Una joven promesa de la gimnasia checa tuvo un destino trágico hace unos días por realizarse un selfi. Natalie Stichova, de tan solo 23 años, murió el 15 de agosto tras precipitarse desde 80 metros de altura por intentar sacarse la mejor instantánea posible con el castillo de Neuschwanstein, más conocido como el de La Bella Durmiente. Debido a la caída, Stichova sufrió heridas muy graves y fue trasladada con vida en helicóptero a un hospital cercano, donde le diagnosticaron daños cerebrales irreversibles. Una semana después, su familia decidió autorizar la desconexión del sistema de soporte vital que



la mantenía con vida, y se certificó su fallecimiento.

Natalie Stichova era una reconocida gimnasta en su país, dedicada actualmente a entrenar a jóvenes atletas. Era aficionada a subir en su cuenta de Instagram fotos en paisajes espectaculares.



Mercè Molas, la española desaparecida en Nepal, junto a su pareja Eric Soler // ABC

## Con el periodismo en el corazón y Galicia en la cabeza

**OBITUARIO** 

#### Santiago Rey Fernández-Latorre (1938-2024)

«Nací para ser editor y desprecié todo lo que no fuese eso. He dejado aquí mi vida», resumía el presidente de 'La Voz de Galicia»

 Tací encima de una rotativa», solía comenzar su encendida defensa del periodismo ante cualquiera que quisiera escucharlo Santiago Rey Fernández-Latorre, que ayer miércoles, a tres días de celebrar su 86 cumpleaños, fue despedido por cientos de personas en la capilla ardiente del museo que lleva su nombre, entre la moderna planta de impresión que cada día lanza miles de ejemplares y una vieja linotipia del siglo XIX que siempre fue una de las piezas preferidas del presidente y editor de 'La Voz de Galicia'.

Nacido en La Coruña en 1938, su futuro estuvo claro desde el principio. Era nieto del fundador de 'La Voz', Juan Fernández Latorre, e hijo de Emilio Rey, que fue director del periódico durante varios lustros. Tras cursar sus estudios, entró en plantilla del periódico en 1961. Siempre le gustaba recordar que tenía la nómina más antigua de la empresa. Pasó por casi todos los departamentos y durante muchos años era capaz de llamar por su nombre a la mayoría de sus empleados.

Asumió la gerencia en 1963 e inició una profunda transformación de la empresa que fue clave para convertirla en la cabecera líder de la comunicación en Galicia y en una de las más influyentes. Suya fue la apuesta por la descentralización de la redacción y la creación de las ediciones, que multiplicó la cercanía a los lectores y la capacidad de atender todas sus demandas de información.

Su capacidad para anticiparse a los tiempos y a los movimientos empresariales de la competencia le permitieron liderar las numerosas transiciones que la prensa ha sufrido en todos estos años. Su curiosidad le servía para conocer la más moderna tecnología y para atender sus dos grandes desafíos: la creación de una masa crítica bien informada en Galicia y llegar al último rincón de la comunidad para que todos los ciudadanos pudieran disponer de la mejor información.

No es casual que en su despacho ocupara un lugar preferente el mapa más antiguo de Galicia conocido, el llamado de Fontán.

Porque Galicia fue su segunda pasión tras el periodismo. Los grandes retos de la comunidad fueron el eje de su trabajo: las infraestructuras, el empleo, la promoción de la cultura gallega y las demandas

de un trato justo presidieron sus numerosos artículos. Las reivindicaciones de los ciudadanos siempre estuvieron por encima del color político que gobernara. Y eso le granjeó críticas e incomprensión de unos y otros, pero cubrió con un manto de libertad a una redacción a la que no dejó de acudir ni en los peores días de la pandemia. Por el camino, además de la consolidación de 'La Voz de Galicia, bajo el mando de Santiago Rey se ha puesto en marcha también una fundación encargada de velar por el patrimonio y la historia de la empresa.

Aunque algunos le han despedido como un empresario, en realidad Santiago Rey nunca tuvo ningún otro interés que no fuera 'La Voz de Galicia'. No solo en el periódico, sino en la web líder en la comunidad, en Sondaxe, el referente demoscópico del norte de España, o en la productora audiovisual que ha firmado

Asumió la gerencia en 1963 e inició una transformación que fue clave para hacer de 'La Voz' la cabecera líder de Galicia



muchos de los principales éxitos del sector en Galicia.

«Nací para ser editor y desprecié todo lo que no fuese eso. He dejado aquí mi vida», manifestó en la celebración de su 80 cumpleaños con la plantilla del periódico. Y añadió: «Sois vosotros los que vais a decidir si queréis sobrevivir y conservar el legado que os doy. Voy a intentar seguir haciéndolo de forma que podamos conservar un fenómeno genial: 'La Voz de Galicia'. Continuaremos siendo independientes».

He tenido el orgullo de trabajar los últimos 28 años bajo las órdenes de Santiago Rey Fernández-Latorre en distintas funciones y si algo recordaré siempre es su curiosidad y sus ganas de luchar por un periodismo mejor cada día. A mi generación le enseñó que se podían bordear las presiones de la dictadura, los intentos de censura de los golpistas del 23-F o las sibilinas amenazas de políticos y dirigentes sociales mediocres que se amparaban en el falso ruido de la masa para intentar condicionar a un editor ejemplar.

A los que queremos el periodismo, nos toca defender esa herencia. Lo intentaremos con orgullo y entusiasmo y sin olvidar que la verdad siempre nos hace más libres.

#### FRANCISCO ESPIÑEIRA

Jefe de área de España e Internacional de 'La Voz'

## ESQUELAS ABC Sevilla

SERVICIO PERMANENTE 661844042

| Modelo   | Tamaño  | Laborable  | Domingo    |
|----------|---------|------------|------------|
| 1        | 96x74   | 205,70€    | 225,06 €   |
| 2        | 96x113  | 468,27€    | 516,67 €   |
| 3        | 96x151  | 920,81 €   | 1.010,35 € |
| 4 Horiz. | 96x229  | 1.830,73 € | 1.988,03 € |
| 4 Vert   | 96x229  | 1.906,96 € | 2.070,31 € |
| 5        | 197x151 | 4.172,08 € | 4.614,94 € |
| 6        | 197x229 | 6.367,02 € | 7.002,27 € |
| 7        | 197x229 | 7.919,45 € | 8.662,39 € |

Precios para ABC de Sevilla. Otras ediciones consultar. abc@esquelasendiarios.com

www.esquelasendiarios.com



ROGAD A DIOS EN CARIDAD por el alma del señor

#### DON ANTONIO OROZCO FERRER

esposo que fue de la señora

#### Doña Inés Pérez Rico

Falleció en Sevilla el día 27 de agosto de 2024, a los ochenta años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad

R. I. P. A.

Su esposa; hija, Rocío; hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás familiares y afectos,

RUEGAN a sus amistades encomienden su alma a Dios Nuestro Señor y asistan al responso córpore insepulto que por su eterno descanso tendrá lugar hoy jueves, día 29, a las diez y veinte horas, en la capilla del tanatorio de la SE-30, de Sevilla y su posterior traslado al cementerio de esta ciudad, por cuyos actos de caridad cristiana les quedarán agradecidos.

El duelo recibe en la sala n.º 9 del tanatorio de la SE-30 y despide en la citada capilla.

†

ROGAD A DIOS EN CARIDAD por el alma del señor

#### DON MANUEL DELGADO BEITIA

esposo que fue de la señora

#### Doña Gloria Carmona García

Falleció en Sevilla el día 27 de agosto de 2024, a los ochenta y tres años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad

D. E. P.

Su esposa; hijos, Gloria, Manuel, Rosario, María Jesús, Antonio y Francisco José; hijos políticos, nietos, bisnietos, amigos y demás familiares y afectos,

RUEGAN a sus amistades encomienden su alma a Dios Nuestro Señor y asistan a la oración que por su eterno descanso tendrá lugar hoy jueves, día 29, a las nueve horas, en la capilla del tanatorio de la SE-30, de Sevilla, y su posterior sepultura en el cementerio San Fernando de la citada capital, por cuyos actos de caridad cristiana les quedarán agradecidos.

El duelo recibe y despide en la citada capilla.

Velatorio: sala n.º 21 del tanatorio de la SE-30 (Grupo Mémora) de Sevilla (Tlf.: 954915700). Para notas de condolencia www.memora.es

(1)

## Fekir se va y el Betis se lanza a por Ceballos

- ▶Se negocia con el Madrid para traerse al utrerano y en paralelo se trabaja con el Tottenham para el regreso de Lo Celso
- El club verdiblanco abre hueco en el plantel y ultima las cesiones de Assane al Hoffenheim y de Rodri al Mallorca

EDUARDO BARBA / MATEO GONZÁLEZ SEVILLA

as últimas horas de mercado se han convertido en frenéticas en Heliópolis, algo que empieza a ser ya un clásico. Pero la tarde de ayer resultó especialmente significativa por la marcha de una de las grandes figuras del equipo. Uno de los pesos pesados, Nabil Fekir, se marchó de Sevilla y está cerca de decir adiós a su etapa como jugador del Betis para firmar por un club de Emiratos Árabes, el Al Jazira. El centrocampista francés ha aceptado finalmente la propuesta y ultima su traspaso, lo que ha activado toda la maquinaria para reforzar el centro del campo con grandes nombres. Uno de ellos de forma muy clara: Ceballos.

Todo se ha terminado por desencadenar con la despedida de Fekir. La operación ha terminado por convencer al jugador y, muy especialmente, al club de la Palmera, que considera que el futbolista ya ha dado todo lo que tenía que dar. El Betis compró a Fekir en 2019 por 20 millones de euros y con las cantidades que ahora recibirá quedaría satisfecho al tratarse de un profesional cuyo pago ya se ha amortizado. La oferta que

El Betis ingresará por el traspaso de Fekir 5 millones y se ahorrará la ficha de los dos años que le quedan, lo que 'libera' unos 12 millones

Se trabaja en la cesión de Ceballos, pues el traspaso se iría a los 15 millones, y en hacerse con Lo Celso, que se puede ir libre del Tottenham se ha puesto sobre la mesa, según confirmó ABC, es de 5 millones de euros por el traspaso. En paralelo a esa amortización cubierta, con la salida de Fekir se liberarán unos 12 millones de euros en el aspecto salarial que el club se ahorraría por los dos años que le quedan, lo que permitiría encajar la llegada de un fichaje importante, como el de Ceballos, además de la propia ficha de Bakambú, al que el Betis aún no ha inscrito en la Liga aprovechando que está lesionado y se está recuperando.

Abierto el espacio, el gran anhelo es claramente Dani Ceballos. En Heliópolis la decisión es total y se han lanzado a por el jugador, que a sus 28 años ha llegado a una madurez futbolística poco acorde con los minutos que acumula en su actual equipo. Según ha podido confirmar este periódico, la dirección deportiva ha movido ya ficha y tanto su máximo responsable, Manuel Fajardo, como el propio Joaquín Sánchez, ahora miembro de esta área, han abierto ya claramente los contactos con el Madrid para que flexibilice sus condiciones y poder traerse de vuelta al internacional. En este asunto se van a volcar en las horas que quedan hasta que se cierre el mercado veraniego este viernes al filo de las doce de la noche. En la cúpula bética la idea es nítida: ahora o nunca.

Las condiciones expuestas por la entidad liderada por Florentino Pérez son duras, pues se trata de un profesional con contrato en vigor al que se le pagan anualmente diez millones de euros brutos, lo que redunda en algo más de cinco millones netos. Para acordar una cesión, el Betis debería hacerse cargo de todo el salario del jugador y éste tendría que rebajarlo ostensiblemente o bien pactar que el club merengue asumiera una parte. La otra alternativa es firmar directa-



mente un traspaso, para lo que los blancos tienen claro que exigirán en torno a 15 millones. En ese punto, en Heliópolis podrían asumir ese esfuerzo económico, ya que cuentan con el 'remanente' de lo que no se ha invertido ni en el central Vitao ni en el delantero Moukoko, pero la propuesta esencial es la de una cesión con opción de compra, mucho más viable.

En la negociación, desde luego, el Betis está intentando que los madridistas rebajen algo sus pretensiones con el jugador. Los primeros acercamientos, de hecho, ha sido considerados insuficientes por el Real Madrid, que pide bastante más a los béticos. El jugador está poniendo de su parte y ya ha dado el paso de comunicar a los responsables deportivos del Madrid, incluido su entrenador, que quiere tener más minutos y que con la camiseta blanca no es posible, de manera que querría buscar la salida hacia la capital andaluza.

#### Movimientos múltiples

Pero hay más. En paralelo, el Betis se está moviendo en busca de otro regreso para potenciar la zona de creación de juego, el del argentino Giovanni Lo Celso, que sigue en el Tottenham, donde no tiene el respaldo que buscaba y podría salir también incluso libre. Diversas fuentes apuntan a que va a rescindir su contrato con los londinenses. El Betis ya ha entablado conversaciones con el jugador, de 28 años, para intentar incorporarlo de aquí al viernes y reforzar el centro del campo no sólo con Ceballos sino con el suramericano, algo que compensaría a Manuel Pellegrini por las pérdidas que va a sufrir en la plantilla. El técnico chileno ve con buenos ojos las dos posibilidades con las que se está trabajando. Además, el club heliopolitano ha abierto los contactos para conocer las opciones de fichar a otro mediocampista, el franco argelino Cherki, de 21 años y con uno de contrato únicamente con el Olympique de Lyon.

También se está intentando generar espacio en el plantel con las salidas como cedidos de Assane al Hoffenheim, que está ya casi cerrada, y de Rodri al Mallorca, en la que el club balear insiste pero que el propio Pellegrini quiere enfriar hasta que no se asegure las llegadas. Por otro lado, la operación de salida de Rui Silva es la que menos ha avanzado. El Benfica lo tiene en su agenda, pagaría cerca de 6 millones y el jugador quiere volver a Portugal y jugar la Champions. El pacto del arquero con los lisboetas es total, pero queda por cerrar el asunto con el propio Betis, que en paralelo tiene que hacerse con el sevillano Álvaro Valles. Éste quiere irse al Betis, pero su presidente reclama cantidades inasumibles para los verdiblancos.

#### PLAY OFF DE LA CONFERENCE LEAGUE

## Sin permiso para la relajación

► Tras el 0-2 del choque de ida, el Betis debe confirmar en casa que estará en el sorteo para la Liga de la Conference

#### J. SEVILLANO

SEVILLA

A unas horas para que la ventana de fichajes de verano cierre la persiana, con varios frentes abiertos en las intenciones de la comisión deportiva heliopolitana, tiene el Betis hoy la oportunidad de confirmar su presencia en la nueva fase de liga de la Conference League 24-25. El equipo de Manuel Pellegrini, con un juego a ratos no excesivamente brillante, logró la pasada semana en la ida una renta suficiente, gracias a los goles del Chimy Ávila y Rodri, para pensar ya en la siguiente fase de la tercera competición continental, pero precisamente, y haciendo referencia a las palabras del entrenador chileno en la rueda de prensa posterior a dicho encuentro, no cabe la relajación y en la vuelta ante el Kryvbas debe hacer un partido igual de serio para que mañana el nombre del conjunto verdiblanco siga estando en los bombos de un sorteo europeo por cuarta temporada consecutiva.

Tampoco quiere distracciones Pellegrini respecto a los últimos movimientos de posibles salidas y entradas de futbolistas que puedan producirse en las próximas horas, aunque a todas luces el club está en constante movimiento y puede haber novedades en cualquier momento, pues prefiere que cualquier marcha que pudiera producirse sea después del partido ante el equipo ucraniano para que todos sus futbolistas tengan los cinco sentidos puestos en el encuentro, pese a la clara ventaja en el marcador y el hecho de que se trata de un equipo de bastante menor nivel. Busca así el entrenador santiaguino que no se le pierda el respeto al rival ni a la competición, en la que vuelve a haber muchas ilusiones puestas esta campaña para intentar llegar lo más lejos posible, ni tampoco a la hinchada bética, que ya la pasada campaña se llevó la decepción de las eliminaciones en la Europa League, en un grupo en el que los verdiblancos debieron quedar como mínimo segundos para avanzar en la competición, y posteriormente en la misma Conference League ante un rival, el Dinamo de Zagreb, al que, por nivel de sus ligas y también lo que se presuponía por plantillas, debió eliminar.

> Manuel Pellegrini, enun partido de Liga // EFE





#### Real Betis Banquillo: Adrián, Fran Vieites, Sabaly, Perraud, Roca, Abde, Carvalho, Fornals y Aitor Ruibal.

Bajas: Bartra, Bakambu, Chimy Ávila, Isco y Mendy (lesión). Vitor Roque (no inscrito). Fekir



#### FC Kryvbas Banquillo: Makhankov, Khoma, Drambayev, Bandeira, Konaté, Khomchenovskyy,

Tverdokhlib,

Poe. Bajas: Adu (traspasado).

Mykytyshyn, Amoroso y

#### Las claves de la previa

Importancia: La clasificación para la liguilla de la Conference es vital para las finanzas de la campaña.

Rotaciones: Como es habitual, Pellegrini va a dar descansos a algunos habituales para refrescar.

#### 21.00 horas. Cuatro.

Vuelta del play off de la Conference League. Estadio: Benito Villamarín. Árbitro: Igor Pajac (Croacia).

#### Registro histórico

De no mediar ridículo, el Betis estará este viernes en el bombo europeo por cuarto año seguido. Pero hay que estar concentrado

#### Muchos cambios

Es baja Bartra por una sobrecarga en el muslo, con lo que Natan jugará con Llorente. Podría tener sitio en el once Íker Losada



En lo deportivo, Pellegrini cuenta con las bajas de Isco y Bakambu, además del central Mendy que estará a caballo entre el primer equipo y el Betis Deportivo. Además, dado que con una sobrecarga en un muslo Bartra pidió el cambio en los últimos minutos del choque ante el Alavés, el catalán tiene muchas posibilidades de descansar hoy pensando en que pueda llegar, en función de la evolución de esa leve sobrecarga, al encuentro del domingo contra el Real Madrid. Marc Roca, por reparto de cargas y de minutos, también puede tener descanso. Ya hizo el entrenador chileno siete cambios en el once entre el debut liguero ante el Girona y el partido de ida, así que para hoy volverá a practicar el técnico chileno sus ya clásicas rotaciones en todas las líneas del equipo. Jugará Natan junto a Llorente en el eje de la zaga y lo más normal es que Bellerín vuelva al lateral derecho. En el lateral zurdo, pese a su mala primera parte frente al Alavés, Ricardo Rodríguez tiene opciones de jugar de inicio. De ahí en adelante, Cardoso y Altimira también pueden repetir como en la ida. Juanmi puede repetir en la izquierda y la gran novedad podría ser la presencia de Assane como delantero centro pese a que está a punto de irse cedido.

Las variantes en el resto de posiciones pueden tener que ver con lo que ocurra en las últimas horas del mercado. Y eso que Pellegrini no suele tener en cuenta eso. Véase, por ejemplo, lo que ocurrió la temporada pasada con Luiz Felipe, que jugó los cuatro primeros partidos de LaLiga antes de ser traspasado al Al-Ittihad una vez que finalizó el zoco veraniego en España. En Kosice jugaron Rui Silva, Fekir y Rodri, los tres con posibilidades de salir en lo poco que queda del mercado de fichajes. Por el francés puede que el bético vea por fin de inicio a Iker Losada.



## Inscribir a Barco, prioridad absoluta antes del viernes

- El Sevilla cerrará su plantilla cuando registre al lateral, que se perdió por este motivo el partido ante el Mallorca
- El presidente descarta más fichajes si salieran los descartes: sólo habrá altas si algún jugador relevante se va

NACHO PÉREZ SEVILLA

ltimas horas del mercado de fichajes veraniego y el Sevilla sigue trabajando para poder tener inscrito a Valentín Barco. Poder poner a disposición del técnico al lateral argentino llegado para reemplazar a Marcos Acuña es ahora la prioridad absoluta del club que pretende llegar a ello a través de las salidas de los futbolistas con los que no se cuenta. Especialmente señalados están para ello tanto Gonza-

lo Montiel como Joan Jordán, los jugadores que el club esperaba que a estas alturas del mes de agosto ya no figuraran en su plantilla. No hay que descartar que salga Lucas Ocampos, que despierta interés en el Rayados de Monterrey mexicano y, aunque es importante para el equipo, es uno de los que mantiene una ficha más elevada.

No obstante, José María Del Nido Carrasco, mostraba el miércoles tras la ofrenda floral en la Catedral su confianza en que Barco estará entre los inscritos antes de que se cierre el mercado de fichajes mañana. «El Sevilla está trabajando en todos los escenarios posibles para inscribir a Valentín y no me cabe la menor duda de que va a ser inscrito antes del viernes a las 23.59 horas», comentó. «Quedan todavía dos días y medio, somos un club inquieto y tenemos varias opciones sobre la mesa para generar límite para inscribir a Barco», señalaba también el dirigente sevillista.

Tras no haber podido inscribir a Kelechi Iheanacho para que disputara la primera jornada ante Las Palmas, el Sevilla tampoco fue capaz de tener todo en regla para que Barco jugara su primer partido como sevillista en Son Moix. Del Nido Carrasco argumentaba esta situación de la siguiente manera: «Ha habido oportunidades de mercado que se nos podían ir si no actuábamos rápido, pensábamos que era mejor que vinieran y entrenaran con el grupo y teníamos el convencimiento de que ha habido operaciones que podían cerrar o antes del partido en el que no han podido jugar o justo después».

El Sevilla ahora mismo dispone de un dorsal libre del primer equipo (el 2) ya que Juanlu y Carmona juegan, por el momento, con ficha del filial. En el caso de que Montiel y Jordán se marcharan, serían tres las fichas que quedarían libres, ya que Barco ocupará cuando sea inscrito la que dejó Acuña. No obstante, en el club nervionense no tienen pensado firmar a ningún futbolista más si los dos jugadores que no cuentan se marchan del club antes de que se eche el telón del mercado de fi-

Del Nido Carrasco: «Estamos en el momento de evolución deportiva en el que tenemos que estar y los resultados positivos van a llegar pronto»

#### Recuerdo a Puerta y visita a la Catedral

Ayer se cumplieron diecisiete años del día en el que Antonio Puerta falleció. El legendario futbolista del Sevilla fue honrado por el club con una ofrenda floral ante la estatua presente en la ciudad deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Más tarde, los jugadores, el cuerpo técnico y el consejo de administración sevillista se desplazaron hacia la Catedral para realizar también la tradicional ofrenda floral a la Virgen de los Reves en la Capilla Real. Posteriormente, la plantilla celebró un almuerzo en la cercana calle Placentines.

chajes. «La hoja de ruta que marcamos está prácticamente culminada, a un 90 o 95%», comenzaba explicando para anunciar que «a día de hoy, si no se produce más que la liberación del límite de Barco, se inscribe a Barco, y la plantilla está cerrada». «Si se produce una salida que debe de ser reemplazada se reemplazará y si la salida es de un jugador que en nuestra hoja de ruta no cuenta y no va a contar, no se reemplazará», añadía. «En función de las salidas que se produzcan, si son jugadores que dentro de nuestra hoja de ruta deberían de ser sustituidos se sustituirán y si no creemos que deberían de ser sustituidos no se sustituirán», reiteraría también Del Nido Carrasco contestando a otra cuestión.

Víctor Orta tendrá estas últimas horas de mercado que afanarse en hacer hueco salarial al futbolista que no está inscrito y no en cerrar incorporaciones. Sólo si un jugador relevante de la plantilla se va llegará el noveno refuerzo del verano, una pieza que los sevillistas no terminan de tener claro qué posición debería ocupar para ayudar a García Pimienta.

Valentín Barco llegó al Sevilla para reemplazar a Marcos Acuña. El' Huevo' se marchó a River Plate gratis, algo que el presidente quiso desmentir sin dar más detalles. En cualquier caso, sí que compartió los motivos por los que en el club habían decidido dejarlo salir. «Es un grandísimo jugador pero el año pasado no tuvo el rendimiento esperado, rechazamos una oferta en ese momento insuficiente pero más elevada que lo que hemos sacado este verano por él. En este verano hemos tenido en cuenta los diferentes factores que afectan al entorno de la operación y lo que era mejor para el Sevilla que era su salida y sustituirlo por Barco que estamos convencidos que lo va a sustituir bien», indicó.

#### **Ataque a Fabrice Pastor**

En otro orden de cosas, Del Nido Carrasco no quiso desvelar cuál es el objetivo que le ha marcado a la plantilla para esta campaña. El presidente aboga por la paciencia, la confianza y la ilusión en un proyecto en el que asegura tener una confianza «absoluta». «Estamos en el momento de evolución deportiva en el que tenemos que estar y los resultados positivos van a llegar más pronto que tarde», señalaba.

Además, Del Nido Carrasco aseguró que el Sevilla «a nivel de tesorería es un club solvente» por el préstamo de más de 100 millones de euros solicitado, aunque reconoció que «estamos en proceso de recorte y de reestructuración del club». Entre los cambios que imagina el presidente no se encuentra la llegada de Fabrice Pastor al accionariado de la entidad. Del Nido Carrasco cargó duramente contra el empresario acusándolo de estar «utilizando al fútbol y al Sevilla FC para darle notoriedad a su negocio, que es el pádel». Al mismo tiempo descartó haber tenido conversaciones con él y reconoció haberse equivocado el pasado curso con la estrategia diseñada para encontrar patrocinador principal, algo que esperan en el club solventar ahora con el cambio de visión a este respecto con las negociaciones abiertas.



Sambi Lokonga y Sergi Darder, durante el Mallorca-Sevilla // EFE

## El Sevilla y Pimienta se olvidan de ganar

 El club suma siete partidos seguidos sin ganar en LaLiga; el entrenador acumula 17

NACHO PÉREZ SEVILLA

El Sevilla apenas suma dos puntos de nueve posibles en este arranque del curso 24-25. El equipo nervionense rindió por debajo de las expectativas las dos últimas temporada y no ha comenzado con buen pie esta temporada pese a que las sensaciones sobre el terreno de juego han sido más esperanzadoras de lo previsto, y es que sólo un gol en contra en el minuto 95 de partido ha provocado su única derrota.

Lo cierto es que, en cualquier caso, el Sevilla acumula ya siete partidos consecutivos sin sumar los tres puntos en LaLiga. A las tres jornadas ya disputadas de esta campaña en las que el club nervionense no ha sido capaz de vencer a Las Palmas (2-2), Villarreal (1-2) y Mallorca (0-0, hay que sumar los cuatro últimos encuentros de la 23-24 en los que, tras superar al Granada cayó derrotado de forma consecutiva ante el Villarreal (3-2), el Cádiz (0-1), el Athletic Club (2-0) y el Barcelona (1-2).

A esta terrible dinámica hay que sumar la que arrastra también García Pimienta. A los tres partidos oficiales en los que ha dirigido al Sevilla esta temporada hay que añadir los catorce últimos partidos de la última temporada en los que no fue capaz de ganar dirigiendo aún a la UD Las Palmas. Diecisiete partidos en total con un balance de diez derrotas y siete partidos perdidos. El técnico catalán está a sólo dos partidos de igualar la peor racha de duelos consecutivos sin ganar de un entrenador en Primera. La ostentan conjuntamente Gaizka Garitano y Clemente con 19.



## Champions con aroma a Superliga

La nueva Liga de Campeones se sortea hoy en Mónaco. Desaparece la fase de grupos, mínimo habrá dos partidos más y los premios aumentan en 500 millones

RUBÉN CAÑIZARES MADRID

ras 21 años de fase de grupos, octavos, cuartos, semifinales y final, la Champions se ha echado una mano de pintura gruesa y cambia por completo de color desde esta edición que hoy se sorteará en Mónaco (18.00 horas), con Cristiano Ronaldo y Gigi Buffon como embajadores y manos inocentes. Será un nuevo formato de 36 equipos y una sola clasificación para todos ellos, aunque en la 'liguilla' un equipo sólo se enfrentará a otros ocho. Así es la nueva Champions, cuyos premios económicos ascienden en más de 500 millones, un 21% más que hasta ahora.

#### ¿CUÁNTOS EQUIPOS PARTICIPAN?

La competición pasa de tener 32 a 36 equipos y en este primer año tanto Italia como Alemania, por coeficiente global, han logrado meter cinco equipos. España, Inglaterra e Italia tienen cuatro clubes, como es habitual.

#### ¿CUÁNTOS PARTIDOS SE JUEGAN?

El campeón de la Champions puede llegar a jugar hasta 17 partidos, cuando hasta ahora eran un máximo de 13. De estos cuatro partidos de más, dos son seguros. La fase de grupos como tal desaparece y hay una clasificación única de 36 equipos que en la fase de 'liguilla' jugarán ocho partidos, dos más que en el formato anterior. Si, además, pasas a los cruces como uno de los clasificados entre el puesto 9 y el 24, tendrás que jugar una eliminatoria previa a ida y vuelta para ganarte el pase a octavos. al que seguro acceden los clasificados entre el primer y el octavo puesto. Por lo tanto, pudiera suceder que Madrid, City o Bayern acabasen la liguilla en el puesto 11 y luego ganaran la Champions. En ese caso lo harían en 17 partidos. Si la ganasen acabando la liguilla en el puesto 6, por ejemplo, lo harían en 15 partidos ya que se ahorrarían jugar la eliminatoria previa (playoff) a octavos.

¿SIGUE HABIENDO BOMBOS Y CA-BEZAS DE SERIE? Sí, los hay. Los 36 equipos están divididos en cuatro bombos de nueve equipos según el coeficiente UEFA de cada uno de ellos. El único equipo que accede al bombo número 1, sea cual sea su coeficiente, es el campeón de la Champions. Cada equipo se enfrentará a otros dos de su mismo bombo y del resto de los tres bombos, siendo estos ocho los rivales a los que se enfrentará en esa 'liguilla' que sustituye a la fase de grupos. Contra quién jugarás en casa y contra quién lo harás fuera se sabrá dos días después del sorteo, y será decidido por el mismo 'software' (de la empresa Aelive) Así quedan los bombos para el sorteo de Champions

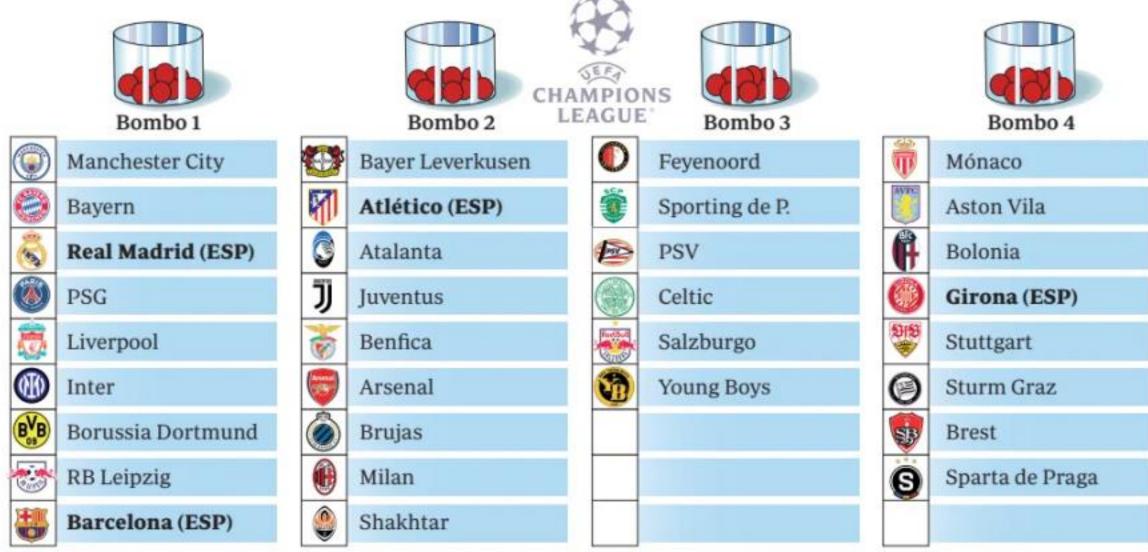

En el nuevo formato de la Champions, cada equipo de los 36 participantes, deberá enfrentarse a ocho rivales distintos, cuatro partidos de local y cuatro de visitante, se enfrentaran a dos equipos de cada grupo, incluido el suyo. En estas 8 primeras jornadas no se enfrentarán equipos del mismo país

#### Las primeras 8 jornadas

Jornada 1: 17, 18 y 19 de septiembre de 2024 Jornada 2: 1 y 2 de octubre de 2024 Jornada 3: 22 y 23 de octubre de 2024 Jornada 4: 5 y 6 de noviembre de 2024 Jornada 5: 26 y 27 de noviembre de 2024 Jornada 6: 10 y 11 de diciembre de 2024

Jornada 7: 21 y 22 de enero de 2025 Jornada 8: 29 de enero de 2025

Al cierre de esta edición, faltan cuatro equipos por clasificarse

que determinará los ocho rivales a los que se enfrentará cada equipo, una vez que su bola sea extraída por las manos inocentes.

**CHAY CONDICIONANTES EN EL SOR-**

TEO? Sí. No se puede jugar contra equipos del mismo país en la 'liguilla', aunque existe una remota posibilidad de que sea así entre clubes de países con cuatro o más participantes, si es que todos ellos están en el mismo bombo, algo que no pasa en esta edición. Tam-

cuatro o más participantes, si es que todos ellos están en el mismo bombo, algo que no pasa en esta edición. Tampoco se puede jugar contra más de dos equipos de otro país. Desde los cruces, estos condicionantes desaparecen por completo.

¿CUÁNDO SE JUGARÁN LOS PARTI-

DOS? La Champions seguirá disputándose los martes y miércoles, aunque tiene dos asteriscos. La primera jornada de las ocho de la 'liguilla' se disputará esos dos días y, también, el jueves. La última será una jornada simultánea de 18 partidos y se disputará el miércoles. Las fechas son las mismas de la fase de grupos del formato antiguo: habrá seis partidos entre septiembre y diciembre y los dos últimos partidos se jugarán en la segunda quincena de enero. La ronda previa a octavos que disputarán los clasificados entre el puesto 9 y 24 se jugará en febrero, y desde marzo ya estarán en marcha los octavos. La final de esta edición se jugará el sábado 1 de junio en el Arena de Múnich.

Las nueve bolas de los equipos del bombo 1 las sacará una mano inocente, pero los rivales los determinará un 'software'

No se podrán enfrentar a más de dos equipos del mismo país y los ocho partidos de la 'liguilla' serán contra ocho rivales distintos

CUÁLES SON LOS CRITERIOS DE DESEMPATE ENTRE LOS 36? Si dos equipos o más acaban empatados tras

equipos o más acaban empatados tras los ochos partidos de la 'liguilla', al no haber enfrentamientos de todos contra todos, el primer criterio de desempate sería el 'goal-average' general. Si también están igualados aquí y, casualmente, se hubieran enfrentado entre sí, primará el ganador de ese duelo directo. Si no hubo enfrentamiento directo o si lo hubo y empataron, estará por delante el que más goles a favor tenga.

#### ¿QUÉ OCURRE CON LOS CLASIFI-CADOS ENTRE EL PUESTO 25 Y 36?

Esos 12 clubes quedan eliminados por completo de Europa. Ni siquiera tienen acceso a la Europa League, como ocurría con los terceros clasificados de la fase de grupos del anterior formato.

ABC

#### ¿CUÁNTO VA A DURAR EL SORTEO?

Tendrá la misma duración que siempre, pero para que eso sea así, es necesario que sea un 'software' el que determine los rivales de cada bola que extraigan las manos inocentes para que no haya una situación de bloqueo, teniendo en cuenta todos los muchos condicionantes que hay y las miles de combinaciones posibles al ser una liga abierta en la que cada equipo se enfrenta a ocho rivales distintos, pero no lo hace contra los otros 27.

#### ¿QUÉ NOVEDADES HAY A PARTIR DE LOS OCTAVOS DE FINAL? La ron-

da previa a octavos no necesitará sorteo. Los emparejamientos son sencillos, al estilo Euroliga de baloncesto. El 9º clasificado se medirá al 24º, el 10º al 23°, el 11° al 22° y así sucesivamente, con la vuelta en el campo del equipo con mejor posición final en la clasificación definitiva. Después, de cara a octavos, cuartos y semifinales se procederá a un sorteo, aunque en los octavos el clasificado entre el puesto 1 y 8 tiene asegurada la vuelta en casa. Los dos primeros clasificados de la liga de 36 no podrán nunca enfrentarse hasta la final. Si, por ejemplo, el Madrid y el City acaban primero y segundo, o viceversa, jamás podrían enfrentarse en los cruces.

## Poca puntería y menos fútbol

El Atlético realizó una decente primera media hora, pero luego se vino abajo y no pudo ganar a un recién ascendido

#### R. CAÑIZARES MADRID

El Atlético, como tantas otras veces en la era Simeone, vuelve a sembrar de dudas su inicio de temporada. Tanto por el juego como por los resultados. Evidentemente, lo que ha mostrado en estas tres jornadas de Liga nada tiene que ver con la inversión realizada durante el verano. Escaso de fútbol y de puntería, no fue capaz de pasar de un empate sin goles ante un recién ascendido como el Espanyol que respira tras conquistar su primer punto.

La primera parte fueron en realidad dos mitades. La pausa de hidratación lo cambió todo. Hasta entonces, el partido era un monólogo del Atlético en el que le faltó lo más importante: meterla. En los primeros catorce minutos, disfrutó de cuatro ocasiones muy claras. La primera, de Julián Álvarez, encontró respuesta en Joan García. La segunda, la mandó al palo Samu Lino. La tercera, un remate de cabeza de Sorloth por encima del larguero. Y la cuarta, otra vez Julián Álvarez, a la salida de un córner, la mandó con su pierna derecha al fondo sur del Metropolitano.

A todas esas ocasiones se le sumó una más, en el minuto 25. Buena asociación de Lino y Riquelme por banda izquierda y el centro del canterano lo remató con su pierna buena Sorloth desde el punto de penalti. Disparo mordido y cruzado que acarició el palo.

El asedio llegó a su fin cuando el árbitro mandó a los dos equipos al 'refresquito'. Ahí, Manolo González, puso las pilas a sus jugadores. Les reprochó la distancia entre líneas, la defensa tan hundida en área propia y el poco peso ofensivo. Los jugadores, como esos alumnos aplicados que las cazan al vuelo, tomaron nota y el partido giró 180 grados. Tanto que, en la primera jugada tras el parón, Puado estuvo a punto de poner por delante al Espanyol. Centro por banda derecha, remate en semifallo de Kral que cae en la bota izquierda del atacante perico, y este la manda al cielo cuando estaba en una posición idónea para batir a Oblak. Solo en el área pequeña, pero su golpeo no fue bueno.

A esa clara ocasión, el equipo catalán le dio continuidad ajustando sus posiciones, adelantando diez metros la posición de los centrales y moviendo el balón de un lado a otros, buscando esas entradas por banda que reclama su técnico. Lección aprendida para no sufrir hasta el descanso. Y casi hasta el final

Le gustó tan poco a Simeone el cambio de escenario, que no se cortó ni un pelo en el entretiempo. Tres cambios de una tacada. Griezmann, Llorente y Ba-

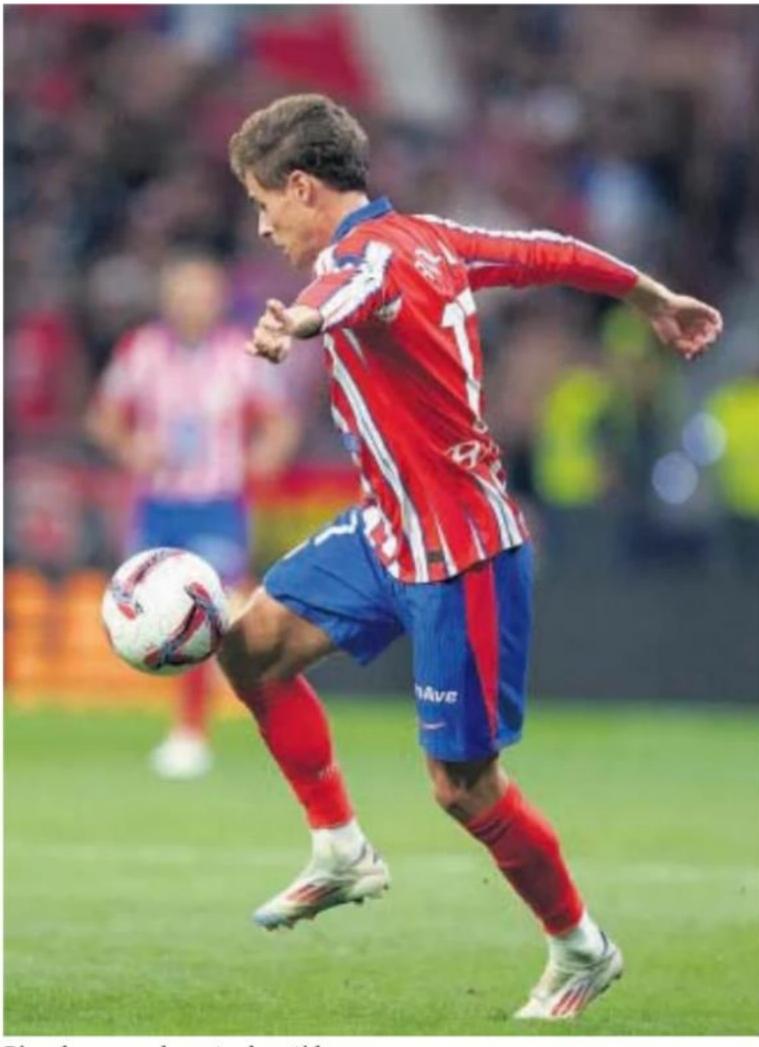

Riquelme, ayer durante el partido // EFE

| O<br>ATLÉTICO   | ,  | OESPANYOL        |    |
|-----------------|----|------------------|----|
| Oblak           | ** | Joan García      | ** |
| Azpilicueta     | *  | Tejero           | *  |
| Witsel          | ** | El Hilali        | ** |
| Le Normand      | *  | Kumbulla (65)    | *  |
| Molina (46)     | *  | Calero           | *  |
| De Paul (62)    | ** | C. Romero        | *  |
| Koke            | *  | Aguado (87)      | ** |
| Samu Lino (46)  | *  | Gragera (66)     | *  |
| Riquelme        | ** | Kral (64)        | *  |
| Sorloth (73)    | *  | Puado            | ** |
| J. Álvarez (46) | *  | Véliz (64)       | *  |
| Griezmann (46)  | *  | Oliván (64)      | *  |
| Llorente (46)   | *  | Cheddira (64)    | *  |
| Barrios (46)    | ** | Sergi Gómez (65) | *  |
| Correa (62)     | *  | Pol Lozano (66)  | *  |
| Reiníldo (73)   | +  | Jofre (87)       | -  |

#### GOLES Sin goles

#### **EL ÁRBITRO**

De Burgos Bengoetxea (Comité vasco). Amonestó a Puado y Hilali

#### ESTADÍSTICAS Atlática

| Atletico |                    | Espanyol |
|----------|--------------------|----------|
| 18       | Remates            | 8        |
| 7        | Remates a portería | 1        |
| 522      | Pases buenos       | 289      |
| 72       | Pases fallados     | 73       |
| 6        | Fueras de juego    | 0        |
| 9        | Saques de esquina  | 3        |
| 6        | Faltas cometidas   | 9        |
| 62%      | Posesión           | 38%      |
|          |                    |          |

rrios al campo. Julián, Molina y Lino, a la ducha. El equipo del pueblo tiene fondo de armario. Y muy bueno. Otra cosa será que Simeone logre que se pueda ver un partido de su equipo sin bostezar. Anoche no fue el caso.

El partido tuvo también su dosis de polémica. En el 54, el VAR tardó más de dos minutos en anular un gol de Riquelme. La jugada tenía miga, pero mirada con frialdad era más sencilla de lo parecía en un principio. Un centro de Barrios por banda derecha no lo atrapó correctamente Joan García. Koke, ágil, llegó a tiempo para rematar ese balón suelto, pero su disparo lo acabó tocando Riquelme justo antes de que sobrepasara la raya. Error. Si no hubiera ido a por la pelota, no se le hubiera señalado fuera de juego. El canterano estaba adelantado porque detrás de él solo había un jugador del Espanyol, aunque no fuera el portero.

Del resto de la segunda mitad, un mano a mano de Griezmann que echó incomprensiblemente fuera, aunque había partido de fuera de juego, una buena parada de Oblak a Cheddira, a disparo seco del atacante perico y, en el 98, un claro gol anulado a Riquelme por un fuera de juego XXL. Cinco de nueve para el Atlético. Hay mucho trabajo ahí.

#### 1º DIVISION LOS PARTIDOS

| PARTIDO                | HORA RESULTA | DC  |
|------------------------|--------------|-----|
| Betis-Getafe           | apl.         |     |
| Villarreal-Celta Vigo  |              | 4-3 |
| Mallorca-Sevilla       |              | 0-0 |
| Rayo-Barcelona         |              | 1-2 |
| Athletic Club-Valencia |              | 1-0 |
| Valladolid-Leganés     |              | 0-0 |
| Real Sociedad-Alavés   |              | 1-2 |
| At. Madrid-Espanyol    |              | 0-0 |
| Girona-Osasuna         | J-19.00h M+  |     |
| Las Palmas-Real Madrid | J-21.30h M+  |     |

#### CLASIFICACIÓN

|                   | PT | J | G | E | P   | GF | GC  |
|-------------------|----|---|---|---|-----|----|-----|
| * 1. Barcelona    | 9  | 3 | 3 | 0 | 0   | 6  | 3   |
| * 2. Villarreal   | 7  | 3 | 2 | 1 | 0   | 8  | 6   |
| ★ 3. Celta Vigo   | 6  | 3 | 2 | 0 | 1   | 8  | 6   |
| * 4. At. Madrid   | 5  | 3 | 1 | 2 | 0   | 5  | 2   |
| * 5. Leganés      | 5  | 3 | 1 | 2 | 0   | 3  | 2   |
| ☆ 6. Real Madrid  | 4  | 2 | 1 | 1 | 0   | 4  | -1  |
| 7. Osasuna        | 4  | 2 | 1 | 1 | 0   | 2  | - 1 |
| 8. Alavés         | 4  | 3 | 1 | 1 | 1   | 3  | 3   |
| 9. Athletic Club  | 4  | 3 | 1 | 1 | 1   | 3  | 3   |
| 10. Rayo          | 4  | 3 | 1 | 1 | 1   | 3  | .3  |
| 11. Valladolid    | 4  | 3 | 1 | 1 | 1   | 1  | 3   |
| 12. Real Sociedad | 3  | 3 | 1 | 0 | 2   | 3  | -4  |
| 13. Betis         | 2  | 2 | 0 | 2 | 0   | 1  | 1   |
| 14. Getafe        | 2  | 2 | 0 | 2 | .0  | 1  | - 1 |
| 15. Sevilla       | 2  | 3 | 0 | 2 | - 1 | 3  | 4   |
| 16. Mallorca      | 2  | 3 | 0 | 2 | 1   | 1  | 2   |
| 17. Las Palmas    | 1  | 2 | 0 | 1 | 1   | 3  | - 4 |
| ₹ 18. Espanyol    | 1  | 3 | 0 | 1 | 2   | 0  | 2   |
| ♥ 19. Girona      | 1  | 2 | 0 | 1 | 1   | 1  | - 4 |
| ₹20. Valencia     | 0  | 3 | 0 | 0 | 3   | 2  | 6   |

#### 2º DIVISIÓN LOS PARTIDOS

| PARTIDO                 | HORA     | TV        |
|-------------------------|----------|-----------|
| Granada-Huesca          | V-19.00h | LaLiga TV |
| Oviedo-Racing           | V-21.30h | M+ Vamos  |
| Cádiz-Tenerife          | S-19.00h | M+ Vamos  |
| Almeria-Sporting        | S-21.30h | LaLiga TV |
| Málaga-Albacete         | S-21.30h | LaLiga TV |
| Burgos-Castellón        | D-17.00h | LaLiga TV |
| Deportivo-Racing Ferrol | D-17.00h | LaLiga TV |
| Mirandés-Zaragoza       | D-19.00h | LaLiga TV |
| Eldense-Cartagena       | D-19.00h | LaLiga TV |
| Eibar-Levante           | L-19.00h | LaLiga TV |
| Elche-Córdoba           | L-21.30h | LaLiga TV |

#### CLASIFICACIÓN

|                   | PT  | J | G  | E | P  | GF | GC  |
|-------------------|-----|---|----|---|----|----|-----|
| ▲ 1. Zaragoza     | 6   | 2 | 2  | 0 | 0  | 6  | 1   |
| ▲ 2. Albacete     | 6   | 2 | 2  | 0 | 0  | 3  | - 1 |
| 3. Huesca         | 6   | 2 | 2  | 0 | 0  | 3  | 1   |
| 4. Burgos         | 4   | 2 | 1  | 1 | 0  | 5  | 3   |
| 5. Almería        | 4   | 2 | 1  | 1 | 0  | 3  | 2   |
| 6. Eibar          | -4  | 2 | 1  | 1 | 0  | 3  | 2   |
| 7. Levante        | 4   | 2 | 1  | 1 | .0 | 3  | 2   |
| 8. Eldense        | - 4 | 2 | 1  | 1 | 0  | 2  | - 1 |
| 9. Mirandés       | 4   | 2 | 1  | 1 | 0  | 2  | 1 3 |
| 10. Oviedo        | -4  | 2 | 1  | 1 | 0  | 1  | i   |
| 11. Granada       | 3   | 2 | -1 | 0 | 1  | 2  | - 2 |
| 12. Racing        | 2   | 2 | 0  | 2 | 0  | 4  | - 4 |
| 13. Málaga        | 2   | 2 | 0  | 2 | 0  | 3  | - 2 |
| 14. Córdoba       | - 1 | 2 | 0  | 1 | 1  | 2  | 3   |
| 15. Racing Ferrol | 1   | 2 | 0  | 1 | 1  | 2  | 2   |
| 16. Sporting      | 1   | 2 | 0  | 1 | 1  | 1  | - 4 |
| 17. Castellón     | 1   | 2 | 0  | 1 | 1  | 0  |     |
| 18. Cádiz         | 1   | 2 | 0  | 1 | 1  | 1  |     |
| ₹ 19. Deportivo   | 0   | 2 | 0  | 0 | 2  | 1  | - 2 |
| 720. Tenerife     | 0   | 2 | 0  | 0 | 2  | 1  | . 2 |
| ▼ 21. Elche       | 0   | 2 | 0  | 0 | 2  | 0  | - 2 |
| ¥ 22. Cartagena   | 0   | 2 | 0  | 0 | 2  | 2  | 5   |

SUBEN A PRIMERA 🛦 PLAY OFF 🤫 DESCENSO 🔻

## ATHLETIC 1 VALENCIA 0

Prados, en el 45, le dio los primeros tres puntos a los de Valverde. El Valencia no levanta cabeza y cierra la tabla con tres derrotas.

## REAL SOCIEDAD 1 ALAVÉS 2

Marcó Brais para la Real y empató el Alavés de penalti, por Villalibre. El 1-2 fue de Toni Martínez (77). Oyarzabal fue expulsado en el 29.

| VALLADOLID | 0 |
|------------|---|
| LEGANÉS    | 0 |

Partido áspero y duro en Zorrilla, con más ocasiones del Valladolid y juego a la contra del Leganés. 54 DEPORTES

#### BARCELONA

#### Rotura de cruzado y lesión de menisco de Marc Bernal

D. B. BARCELONA

Se confirmó el peor pronóstico posible para el joven Marc Bernal. El centrocampista del Barcelona, de 17 años, sufre una rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda y también una lesión de menisco. Así lo han determinado las pruebas que se le realizaron al futbolista del Barça y que le obligarán a perderse toda la temporada.

El martes por la noche, Hansi Flick, entrenador del Barcelona, ya lamentó en la rueda de prensa posterior al partido con el Rayo Vallecano la gravedad que anunciaba la lesión: «Estoy muy triste por la lesión de Bernal, el vestuario está muy tocado, nos duele mucho su situación. Es una victoria muy triste por todo lo que supone la lesión de Bernal», dijo el técnico alemán, quien le había concedido tres titularidades a Bernal en los tres primeros partidos de Liga.

Los servicios médicos del Barcelona, después de someter a distintas pruebas al jugador durante esta mañana, han emitido el siguiente parte médico: Marc Bernal tiene una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y una lesión asociada al menisco externo. Los próximos días se someterá a tratamiento quirúrgico.

Aunque el club no especificó el tiempo que Marc Bernal estará de baja, el centrocampista podría estar de baja un período aproximado entre 10 y 12 meses. Con 17 años y, todavía, ficha del Barça Atlètic, el centrocampista no volverá a vestirse de corto en lo que resta de curso, ni bajo las órdenes de Hansi Flick, ni tampoco de las de Albert Sánchez con el filial culé.

Se trata de la misma lesión que sufrió Gavi, que se lesionó el pasado 20 de noviembre con la selección española y todavía sigue recuperándose.

Otro canterano, Marc Casadó, es el candidato a sustituir a Bernal, a la espera de que el neerlandés Frenkie de Jongh se recupere de su lesión.

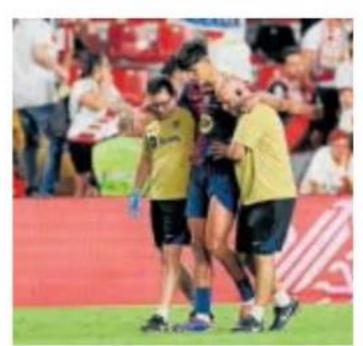

Marc Bernal, lesionado // REUTERS



Abel Antón, recibiendo la ilustración conmemorativa de su oro en Sevilla, obra de Alberto Mateo // JUAN JOSÉ ÚBEDA

El soriano, acompañado de familiares y amigos, revivió ayer su gesta del Mundial 99 a bordo de un autobús panorámico que salió del estadio de la Cartuja y recorrió las calles de la ciudad

## Abel Antón y las bodas de plata de un oro histórico

S. A. A. SEVILLA

i veinte años no son nada, como cantaba Gardel, veinticinco tampoco. La memoria no olvida los lugares en los que se ha sido feliz y Abel Antón, sevillano de corazón, lo fue y mucho en la capital hispalense hace ahora justo 25 años. Aquella gesta sigue siendo inenarrable. El sábado 28 de agosto de 1999, cuando el Mundial de Atletismo que inauguró el estadio de la Cartuja agotaba ya sus últimos capítulos, el soriano le ponía el broche al campeonato ganando el oro en maratón. Un histórico título mundial, el segundo de su prodigiosa carrera tras el conquistado dos años antes en Atenas, que el atleta, acompañado de su familia y amigos, recordó ayer recorriendo las calles de Sevilla a bordo de un autobús panorámico de la multinacional española City Sightseeing.

Así, en un tour guiado, repasó Antón los pormenores de aquella carrera, sus rivales, la estrategia que utilizó y cómo la ciudad, en pleno agosto todavía, se echó a las calles para llevarlo en volandas hasta el tartán que ya no existe del entonces llamado Estadio Olímpico, donde lo esperaban 65.000 espectadores. De aquella experiencia en una Sevilla que soñaba aún con los Juegos Olímpicos, surgió un vínculo que ya es eterno entre el soriano y esta ciudad. Un nexo indestructible. Todo humildad, Antón, cada vez que habla de Sevilla, transmite un cariño sincero y verdadero. «Os agradezco a los que me habéis seguido tantos años porque vengo siempre al Maratón de Sevilla. Estoy aquí para recordar ese 28 de agosto de hace 25 años, cuando entré por esa puerta que da acceso al estadio. Casi me confundo ese día, pero no, lo había ensayado y

El sábado 28 de agosto de 1999, Abel Antón se proclamó en el estadio de la Cartuja campeón del mundo de maratón sabía que tenía que entrar por ahí», comentaba Antón a modo de anécdota. «El estadio estaba a reventar, con 65.000 espectadores. Fue un Mundial maravilloso. Había unas 200.000 personas por las calles de Sevilla esperando el maratón, con mucho ambiente en torno a los atletas, ya que habíamos ganado dos años antes el Mundial en Atenas. Así que llegábamos a Sevilla con muchas expectativas que luego se cumplieron con creces. Ganar un Mundial de atletismo siempre es especial, pero hacerlo además en casa es algo que sucede muy poquitas veces. De hecho, la última vez fue hace 25 años y por eso sigue siendo súper emocionante», admitía el soriano poco antes de arrancar el recorrido por las calles que conformaron el trazado de aquel maratón del 28 de agosto de 1999, que empezó a las 18.45 horas y se desarrolló bajo unas condiciones realmente extremas: 36 grados de temperatura y 50 por ciento de humedad.

En los meses previos, el campeón del mundo se preparó a conciencia. Antón corrió los cinco primeros kilómetros en 17.15; los 10, en 33.13; los 15, en 48.42; los 20, en 1:04.58; los 25, en 1:20.17; los 30, en 1:35.49; y los 35, en 1:51.34, para fijar un crono en meta de 2:13.36. Siempre bien posicionado, yendo de menos a más, hidratándose bien y controlando en todo momento el grupo de cabeza, fue quien mejor se adaptó a las condiciones. Y como mejor prueba de ello, su recta final, cuando en el kilómetro 37 superó al italiano Modica y el japonés Sato para ya encaminarse en soledad, pero animado siempre por los sevillanos que se agolpaban por las calles, hasta el estadio de la Cartuja, donde selló su segundo oro mundial. Una proeza que, de vuelta a Sevilla, la que siente como su segunda casa, el soriano repasó ayer recorriendo el camino de la nostalgia.

ABC JUEVES, 29 DE AGOSTO DE 2024



Ben O'Connor tiene 3:16 de ventaja // AFP

#### **VUELTA A ESPAÑA**

### Roglic y Mas liman a O'Connor

#### JOSÉ CARLOS CARABIAS

La Vuelta es un reloj de arena para Ben O'Connor, el líder de la carrera gracias a una fuga bidón en la serranía de Ronda. El australiano es el saco de los golpes, el ciclista al que todos atacan en busca de la camiseta más deseada. En Padrón, en una etapa en modo clásica por tierras gallegas, Roglic, Enric Mas, Landa, Carlos Rodríguez y toda la banda que lo persigue le recortaron

37 segundos en un muro corto de tercera categoría. Al australiano le queda aún un amplio colchón de tres minutos y 16 segundos. La victoria fue para uno de los muchos fugados del día. Eddie Dunbar.

Todas las ocurrencias que tiene Óscar Pereiro por su Galicia natal resultan atractivas. Otra etapa sugerida por el exciclista deparó movimiento, alegría y vistosidad al amparo de la oro-

#### CLASIFICACIONES

ETAPA 11 (Padrón)

- 1. E. Dunbar (Jayco) 3.44:52
- 2. Q. Hermans (Alpecin) +2s.
- 3. M. Poole (DSM) m.t.
- J. Narváez (Ineos) + 4s.
- 5. U. Berrade (Kern) m.t.

#### GENERAL (Faltan 10 etapas)

- 1. B. O'Connor (Decathlon) 43.54:54 P. Roglic (Red Bull) +3:16
- 3. E. Mas (Movistar) +3:58 4. R. Carapaz (E. First) +4:10
- M. Landa (T-Rex) +4:40

grafía, puertos encadenados como la cadena de una bicicleta. Había tres cotas en la undécima etapa y todas tenían picante. La montaña es la esencia del ciclismo, su lugar de expresión, y por ahí surgen las mejores aventuras.

Se habían subido tres cimas con una escapada de 30 corredores con Campenaerts al mando y los españoles Verona y Berrada en posición ofensiva. En la última cuesta, Cruxeiras, 5,2 kilómetros con rampas del 11 por ciento de desnivel, Roglic encendió la mecha.

El esloveno es un ciclista de una pieza. No es esconde, es transparente. Si tiene fuerza, va para adelante, no vuelve la cabeza, empuja con su liderazgo y su actitud combativa. En Granada perdió paso, en Galicia fue al ataque. Le secundó, siempre a la espalda, Enric Mas, que suele tener otra forma de correr más conservadora.

Ambos se marcharon y distanciaron a O'Connor, quien cedió en la dura cuesta. Roglic y Enric son los más fuertes, más parece incluso el español que el esloveno. Landa, Carlos Rodríguez y otros se unieron en el descenso que ya acorta la ventaja de O'Connor.

#### TENIS – US OPEN

#### La española logra por fin pasar a tercera ronda tras ganar a Townsend

JAVIER ANSORENA

CORRESPONSAL EN NUEVA YORK

Caer y levantarse. Esa ha sido la historia de Paula Badosa con la raqueta y este miércoles se puso de pie para meterse, por primera vez en su carrera, en la tercera ronda del US Open. También fue la historia del partido en el que lo consiguió, frente a la estadounidense Taylor Townsend, en el que alternó fases de dominio y de dudas (6-4 y 7-5).

De forma literal, se cavó al cemento azul de Nueva York tras una bola a los pies de Townsend que no pudo controlar. Ocurrió en el segundo set, en el que peor lo pasó, pero también en el que se superó a sí misma para no permitir que su rival forzara una tercera manga.

La imagen ilustraba la montaña rusa de una tenista con un potencial tremendo: la sombra negra de la depresión se apoderó de ella hace años, pero se recuperó para llegar a ser número dos del mundo en 2022; una lesión de espalda la inhabilitó durante casi todo el año pasado y la hundió en el ranking, pero ha sabido convivir con el dolor y este verano ha encontrado su tenis en la temporada de pista dura de Flushing Meadows: ganó en Washington y llegó a la final de Cincinnati, la gran cita previa al último 'grande' del año.



Consigue tu oferta en oferplan.abcdesevilla.es











Tras décadas recorriendo múltiples escenarios a nivel mundial, este excepcional espectáculo presenta lo más destacado de la música y la danza de tradición china a nivel contemporáneo. iUna gran producción musical que no te puedes perder!



**ENTRADAS** 

THE IMPERIAL

**BELLS OF CHINA** 

Cartuja Center CITE C/ Leonardo Da Vinci, s/n. Sevilla





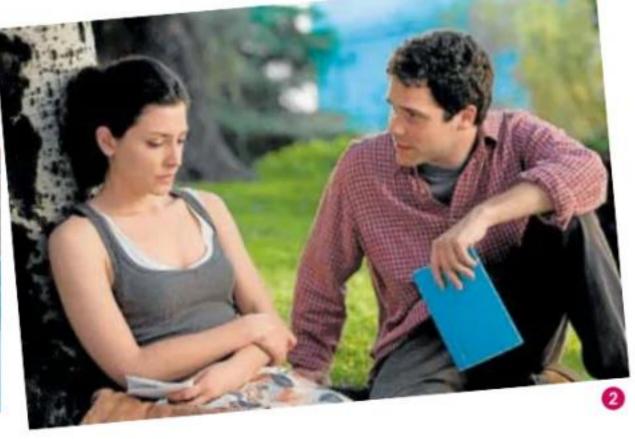

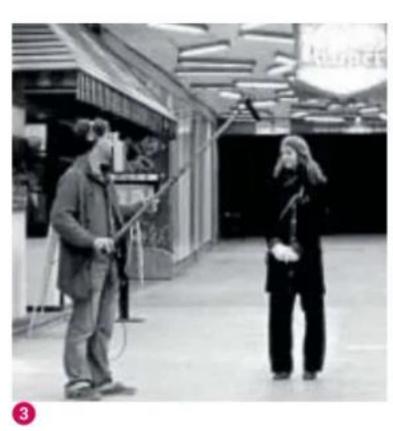

## Todas las películas hablan de Jonás Trueba

El cineasta que más atento ha estado a los impulsos de una generación salta a la madurez con 'Volveréis', éxito en Cannes

FERNANDO MUÑOZ MADRID

parece Jonás Trueba mochila al hombro. camiseta negra, gafas de sol de diseñocon ese aire liviano del que parece querer desvanecerse entre la gente como un espía y escuchar el susurro de esta ciudad, la suya, su Madrid, y de esta generación, la suya, jóvenes adultos de edad indeterminada. Con ambos ha construido su filmografía a base de un oído bien entrenado y de un círculo de amigos que ha transitado, como todos, de la ilusión del amor romántico al trauma de la ruptura, del miedo al mañana al hastío por el presente.

Se presenta Jonás Trueba -pantalón ancho a juego, perfectamente despeinado, móvil en modo avión- en plena Plaza de los Cubos de Madrid, epicentro de un cine de autor, el suyo, con el que ha dado forma a sus obsesiones, que son las de los suyos, una pequeña burguesía ilustrada a base de cultura popular y referencias clásicas con las que tratan de descifrar un mundo donde cada vez son más minoritarios.

El equipo de 'Todas las canciones hablan de mí', su debut en 2010, se mantiene trabajando juntos

Y ahí está Jonás Trueba -42 años ya, rostro aniñado, musculatura huidiza- dispuesto a acompañar a ABC desde el Pasadizo de Cubos hasta los bajos del viaducto de Segovia pasando por la colina frente a la Almudena, rincones donde sus personajes han respirado y vivido como unos vecinos cualquiera y que hoy ahogan turistas que no saben que, bajo un pino del que ya solo queda el tocón, 'Todas las canciones...' hablaban del amor de Bárbara Lennie. Un paseo que se alargará casi dos horas y en el que, además de recorrer los espacios físicos de su filmografía, deambulará también por sus inquietudes personales y por el estado de una industria en la que él parece sentirse cómodo como un satélite lejano.

#### Amistad duradera

Habla al futuro Jonás Trueba en este caluroso día de julio, un futuro que es hoy, finales de agosto, a unas horas del estreno de 'Volveréis', su nueva película, en la que se adentra en las agitadas aguas de una pareja que decide celebrar una fiesta para anunciar que lo dejan, que hasta aquí hemos llegado pero que la amistad permanecerá. «Volveréis», les replican todos, «vosotros no podéis dejarlo», insisten; y Trueba los retrata con esa estructura circular de todas sus películas, con ese metacine (ella es directora y él, actor, y están rodando una película que se cuela en la realidad de sus vidas) que es ya propio de su equipo, Los ilusos Films, cineastas que como él y junto a él han pasado de celebrar la nostalgia de una juventud que todavía estaban viviendo a mirar hacia adelante, a una edad cuya siguiente fecha redonda ya son los 50.

«Hemos tenido la suerte de

recorrer estos años haciendo películas un grupo de amigos que nos hemos ido profesionalizando intentando mantener siempre un espíritu un poco 'amateur', un espíritu como del que empieza, que para mí eso siempre ha sido importante», celebra Jonás Trueba sobre sus tres lustros en esto de rodar de mano de Javier Lafuente, Itsaso Arana, Vito Sanz, Miguel Angel Rebollo o Francesco Carril, entre tantos otros sospechosos habituales. Muchos de ellos comenzaron en 2008, cuando el futuro de una generación hizo 'crack'. Las bolsas se desplomaban y los ilusos -ellos y otrosse enamoraban del cine. «El sector entró en una crisis enorme de la que no sé si ha salido o es

que ya nos hemos acostumbrado. No dejo de pensar en que nos tocó empezar a hacer esas películas en unos años de transición de muchas cosas y nosotros hemos sabido hacernos fuertes ahí. Hemos sabido también no engañarnos: las películas que hemos hecho están vinculadas a momentos muy concretos de cada uno de estos años, cada una de esas pelis son un pequeño retrato de nuestros estados de ánimo», reflexiona.

El estado de ánimo ahora es el de un 'flâneur', Baudelaire siempre presente, que deambula con la mirada abierta a los espacios que su ojo cinéfilo ya filmó antes. «A veces, sin tener guion ni nada, quedo con Rebollo, mi director de fotografía, para pasear por sitios que nos gustaría retratar, y ahí vamos pensando la película. Él intenta llevarme a otros sitios para no sacar siempre los mismos, pero yo le he ido convenciendo de volver sobre los mismos lugares porque eso tiene algo de interesante, nunca son iguales en cada película: el tiempo pasa



## Jonás, más Trueba que nunca

#### 'VOLVERÉIS'

\*\*\*\*

Dirección: Jonás Trueba. Intérpretes: Itsaso Arana, Vito Sanz, Fernando Trueba, Jon Viar, Andrés Gertrudix, Francesco Carril...

#### OTI RODRÍGUEZ MARCHANTE

Si algo posee la cámara de Jonás Trueba, o sea, su mirada, es una relación muy cercana, podría decirse, incluso, que familiar, con su entorno: en lo geográfico, en lo narrativo, en lo que busca y argumenta, en el adhesivo natural con el que hace congeniar todos los ingredientes de una película, desde la interpretación hasta la música o el montaje. Y en esta última, 'Volveréis', que obtuvo un gran éxito en el pasado Festival de Cannes, la cantidad de 'truebina' (entiéndase) que vierte en ella es aún mucho mayor que en otras anteriores y sin que ello menoscabe lo que tiene de personal, de sello y autoría.

Una película muy de Jonás y también muy de Trueba, cuyo guion ha escrito con sus dos protagonistas, Itsaso Arana y Vito Sanz, ambos tan de su cine (y de más) que podría decirse que todos son Jonás (entiéndase también). Al parecer, la coartada argumental tiene su origen en





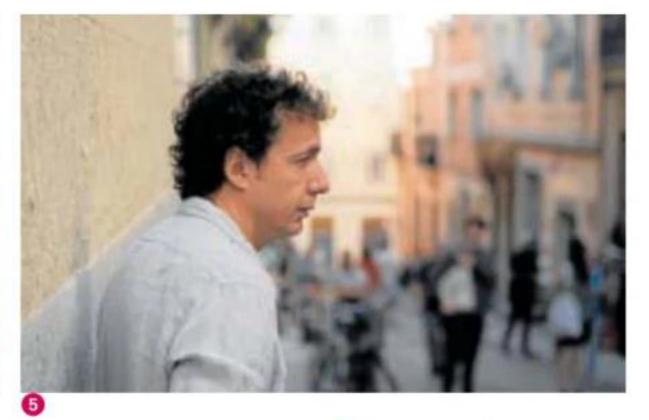

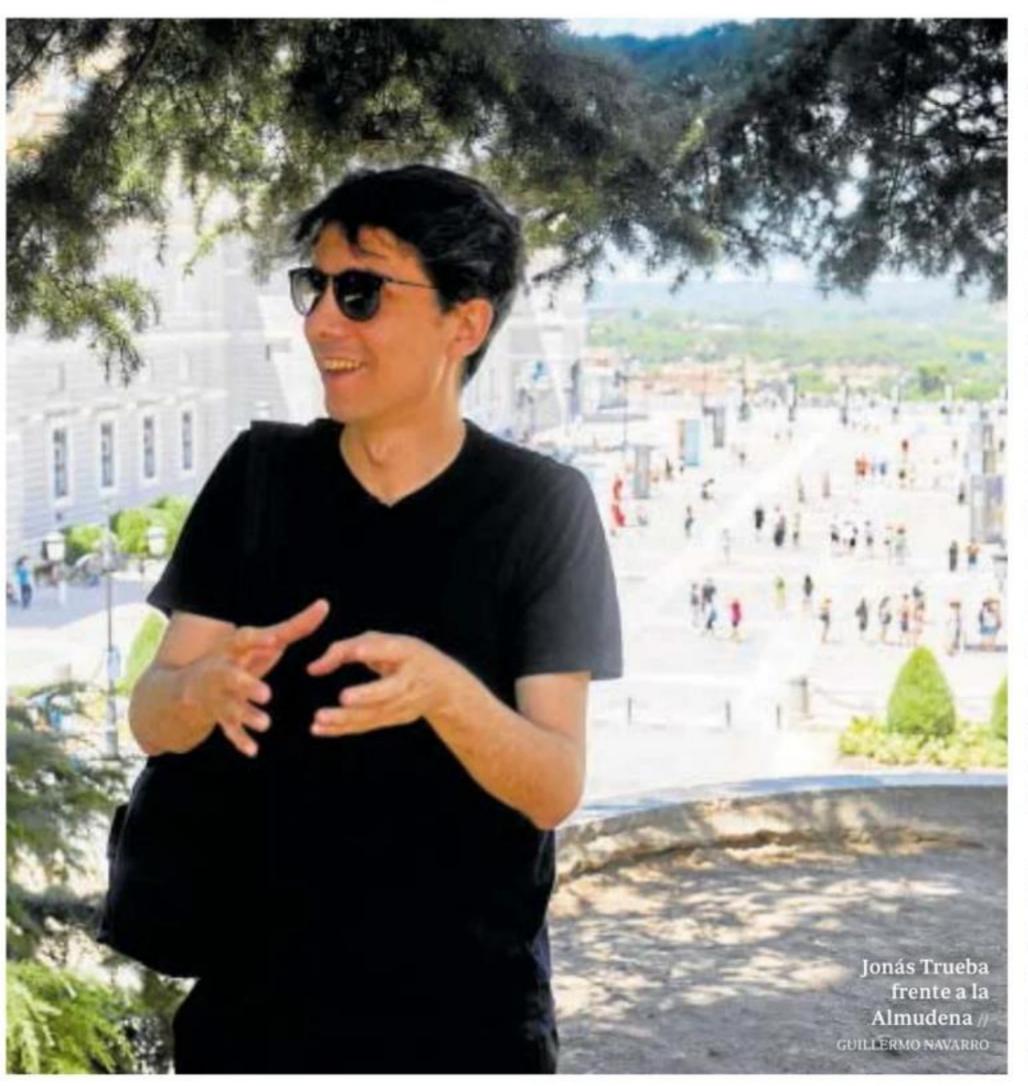

por ellos, la morfología cambia... Cuando veo ciertas películas españolas y reconoces un trozo de Madrid que ya no existe, te ayuda a entenderlo, y eso tiene un valor indudable».

Aquí Jonás sorprende: rehúye la idea de haber retratado Madrid. «Nunca tuve la vocación de retratar Madrid, sino una cierta esencia de Madrid. Nuestras películas se concentran en unos pocos sitios que hoy recorremos con lo cual también cuando me dicen esto me da vergüenza y casi pudor porque sé bien que Madrid es muchísimo más amplio y no lo estoy abarcando». Es más, rebate también a los periodistas que lo encuadran como altavoz de una generación. «Me sorprende que me digan que mis películas son generacionales porque nunca fue una vocación o una ambición, aunque cuando se te acerca alguien y te dice que nos ha ido siguiendo a lo largo de estos años y que se ha ido identificando... No hay nada más grato que eso».

Jonás está luchando contra los tópicos de las etiquetas que lo encajonan. Rechaza incluso la nostalgia por la juventud perdida que para algunos emana su cine –«siempre quise huir de la adolescencia y nunca he tenido ganas de ser joven permanentemente»–; y la solemnidad –«lo más auténtico que tiene 1 Fotograma de 'La reconquista' (2016), con Francesco Carril sobre el viaducto de Segovia

- 2 Oriol Vila y Bárbara Lennie en 'Todas las canciones...' (2010), en un alto frente La Almudena
- 8 El pasadizo de Cubos, en 'Los ilusos' (2013)
- ② En 'La virgen de Agosto' (2019) las Vistillas y todas las fiestas del centro de la capital eran el escenario principal
- 6 Vito Sanz en una escena de 'Volveréis' (2024), en una de las calles del viejo Madrid

Madrid son esas tiendas de alimentación»-; de lo político -«siempre he evitado hacer una película de agenda»- y hasta del cine francés -«llegar a Cannes nunca fue un sueño ni forzamos nada para llegar allí»-.

Lo haya hecho o no, a Cannes llegó y de allí se vino con el premio de mejor película europea de la Quincena de Cineastas. Un reconocimiento a la constancia de hacer las cosas fuera de los canales habituales. «La industria del cine español está llena de falsas teorías, de convencionalismos acerca de cómo se tienen que hacer las cosas, y algunas de esas cosas las hemos cuestionado y hemos demostrado que se pueden hacer de otra manera y que no pasaba nada. Tampoco digo que hay que hacer las cosas como las hago yo, simplemente que cada cineasta debería encontrar su propia manera de hacer las cosas. Nosotros no hemos pulsado ninguna tecla que sabemos que existen para que te seleccione un festival, y los propios festivales crean sus líneas editoriales y a los cineastas jóvenes un tutor, otro cineasta, una productora, un distribuidor... les dicen qué tienen que hacer para que les seleccione ese festival... Es ridículo y se ha generado una cosa muy endogámica». Y remata con una idea poderosa: «Yo he empezado a vivir de mis películas ahora, y creo que es interesante que se lo diga a los jóvenes».

una vieja 'ocurrencia' de Fernando Trueba, que sostiene que la separación de una pareja merece más una fiesta que la boda, y la historia de la película se organiza sobre esta extravagante idea: una pareja joven, pero que lleva 15 años de convivencia, decide separarse y reunir por ello a amigos y familia para celebrarlo.

Sobre esta idea sin duda trivial, 'Volveréis' consigue mantenerse a cierta distancia de la frivolidad, sustentarse entera, compleja, profunda, y hasta emocionante

y hábil en el manejo de las desilusiones (al fin y al cabo, una ruptura) con un inteligente sentido del humor que da tanto para la tristeza como para la esperanza. Ese tipo de sentimiento que rezuma de una frase que repiten constantemente: «Nos separamos, pero estamos bien». Toda la historia circula por un carril confortable, con la buena y 'realista' (positiva) interpretación de Itsaso Arana y Vito Sanz, con asombrosa naturalidad y en ese tono de suave comedia entre interrogaciones.

Hay inteligencia y frescura en los diálogos, y hay un enorme hueco para la sorpresa y por él se cuela la figura de Fernando Trueba (el padre de ella), con sus cosas de padre, con sus libros, su entorno doméstico, su albornoz..., su ideario, lecturas y músicas..., con su estar en la vida. Lo que puede considerarse como un elogio de Jonás Trueba a su legado, como un mensaje de cariño a lo recibido, al poso y a las cosas de su padre, todo ello envuelto en su propio modo de ver asuntos como el amor, la pareja o la convivencia.

Y como Jonás, o Trueba, no puede separar su cine de 'hacer cine', la película es también un elogio al oficio y sus oficiantes, a los procesos creativos y a esas químicas que se mezclan de modo natural entre lo real y lo ficticio.

'Volveréis' es una película sencilla, cercana, fresca, sensata, pero también es una película inteligente, instructiva, emocionante y llena de entretenimiento y de ideas que no aluden a todo ese ideario patán de última hora.

## Pescadores de esponjas: pioneros de la arqueología subacuática

Hasta el desarrollo del submarinismo, en la segunda mitad del siglo XX, fueron quienes descubrieron y rescataron los tesoros de pecios que habían naufragado

MARTA CAÑETE CORRESPONSAL EN ATENAS

Con una superficie marina superior a la terrestre, una rica historia náutica desde tiempos inmemoriales y con el Egeo como zona de paso de entre las rutas que unían el Mediterráneo oriental con el occidental, Grecia alberga en su lecho marino una enorme riqueza cultural. Los viajes en busca de materias primas, comercio y nuevas tierras fueron una constante, por lo que la historia del Mediterráneo está llena de relatos sobre naufragios y náufragos como Odiseo, narrado de forma magistral a través de los versos de 'La odisea'. Estas naves, al mismo tiempo que transportaban objetos, eran también portadoras de las ideas que fraguaron las distintas civilizaciones en las orillas del Mediterráneo. Sin embargo, muchas de estas embarcaciones nunca llegaron a su destino, hundiéndose y permaneciendo durante siglos en el lecho marino de la cuenca mediterránea.

Hasta el desarrollo del submarinismo, en la segunda mitad del siglo pasado, los pescadores, –sobre todo los de esponjas– fueron los responsables tanto del descubrimiento de estos tesoros subacuáticos como de los posteriores rescates de los bienes arqueológicos que se habían salvado.

#### Poemas homéricos

Los primeros testimonios que hablan de pescadores de esponjas en el Egeo se remontan a los poemas homéricos. En el siglo XIX, las islas de Kálimnos, Symi, Jalki y Castelórizo, en el Dodecaneso, se convirtieron en los principales centros de recogida de esponjas del Mediterráneo y, desde estas pequeñas y áridas islas, las esponjas marinas se exportaban por todo el planeta.

Las pésimas condiciones en las que los pescadores de es-

ponjas se sumergían -a pulmón y con una piedra en la mano como peso-, junto con los escasos conocimientos existentes sobre los efectos de la presión marina sobre el cuerpo humano, provocó que muchos de ellos falleciesen por asfixia o sufrieran una parálisis total debido al llamado mal de Caisson o 'del buzo', dolencia que se produce cuando el nitrógeno disuelto en la sangre y los tejidos forma burbujas cuando la presión disminuye a gran velocidad. Este fue el caso de los buzos que fallecieron o quedaron paralíticos durante las labores de recuperación de los objetos del naufragio de Anticitera a principios del siglo pasado.

#### Hallazgo excepcional

En 1907, el Euterpi y el Kalliope, dos barcos de pesca de esponjas, capitaneados por Dimitrios Kontós y con una tripulación de 22 buzos, partieron de la isla de Symi, en el archipiélago del Dodecaneso, rumbo a la costa tunecina, donde pasarían los siguientes seis meses. Al cruzar el cabo Malea, al sureste del Peloponeso, una tormenta les obligó a anclar en la isla de Anticitera para esperar a que pasara el temporal. Cuando la tempestad amainó, Kontós pi-

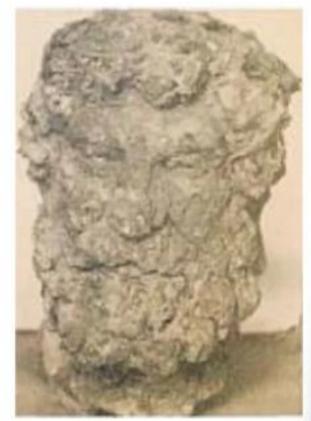

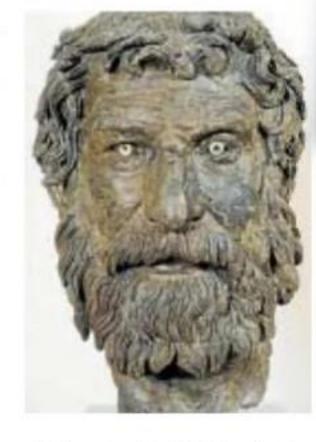

A la izquierda, 'El filósofo de Anticitera', tras su hallazgo y una vez restaurado. A la derecha, pescadores griegos de Mahdia en 1909 // ABC / ARCHIVES MUSÉE DU BARDO

ABC / ARCHIVES MUSEE DU BARDO

dió al experimentado buzo Ilías Lykopantis que hiciera una inmersión para comprobar si en aquel fondo marino había esponjas. El joven buzo se sumergió a unos 50 metros y, cuando sus pupilas consi-



guieron adaptarse, quedó maravillado con lo que vio ante sus ojos. Lykopantis había descubierto los restos de unos de los naufragios más importantes de la historia de la arqueología: el pecio de Anticitera, un barco romano del siglo I a. C. que transportaba valiosísimos objetos de arte.

Según los expertos, en su ruta desde las costas de Asia Menor a Italia, el barco habría sido embestido por las fuertes

olas, habría chocado con las rocas de la escarpada Anticitera y se habría hundido. Lykopantis describió a sus colegas que había un pecio de 50 metros de eslora y, esparcidas por todas partes, centenares de ánforas y decenas de esculturas de bronce y mármol. El capitán decidió sumergirse para comprobar que el testimonio del buzo era cierto y recogió un brazo de mármol perteneciente a una de aquellas esculturas. Ambas naves continuaron rumbo a Túnez y, a su regreso al Dodecaneso, medio año después del descubrimiento, el propietario de las embarcaciones decidió informar a las autoridades griegas (la isla estaba aún bajo dominio otomano). El Estado griego, con la ayuda de un barco de la Armada y de los diestros buzos de Symi, consiguieron recuperar el famoso 'Efebo' y el mecanismo de Anticitera (el primer ordenador analógico de la historia de la Humanidad), entre otros objetos de incalculable valor.

A partir de 1943, con la expansión de los equipos de buceo, los pescadores de esponjas dejaron de ser los encargados de recuperar los restos arqueológicos de los naufragios de la Antigüedad. Se calcula que en las aguas territoriales helenas hay más de 20.000 pecios, de los cuales se han estudiado cerca de 6.000.

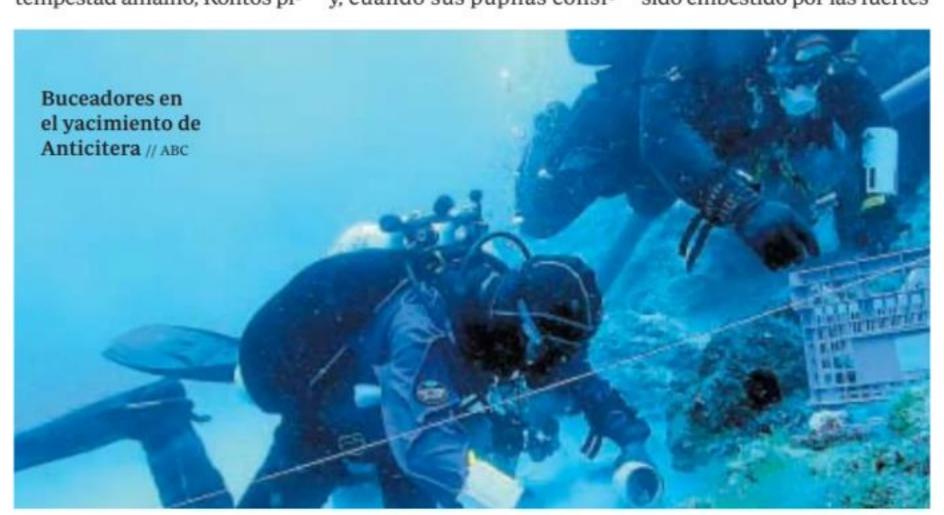

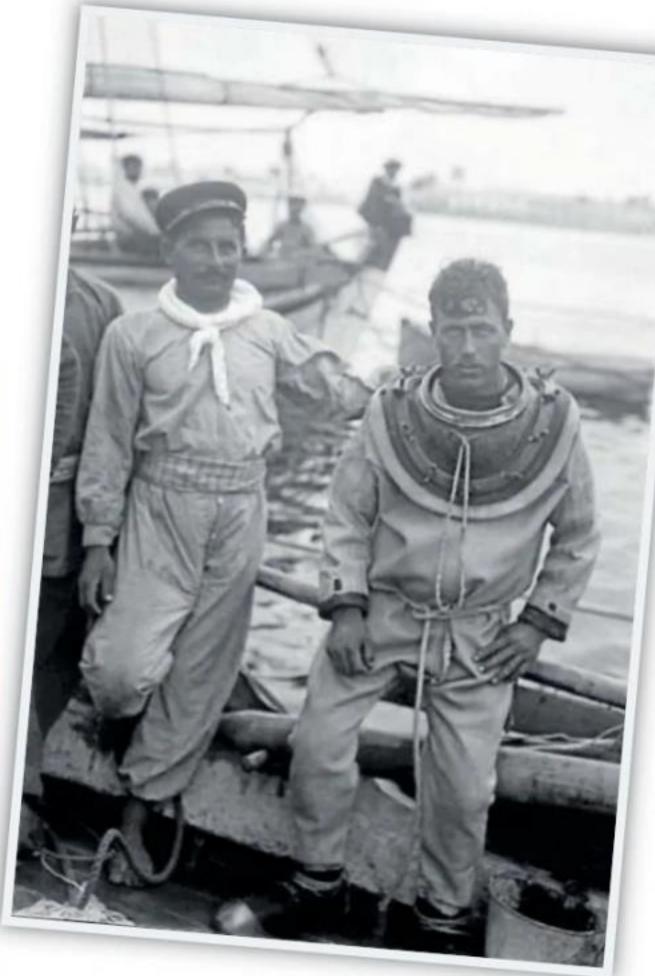

JUEVES, 29 DE AGOSTO DE 2024 VERANO 59

## Suspendida por una irregularidad la comparecencia ante el juez de becarios de Nacho Cano

▶ La prueba preconstituida se había previsto ante el inminente regreso a México de los jóvenes artistas

J. G. CALERO MADRID

Los 17 jóvenes artistas becados por Nacho Cano para intervenir en el estreno mexicano de su musical 'Malinche' no comparecerán hoy como testigos ante el juzgado número 19 de Madrid, como estaba previsto. Los becarios habían sido citados por el juez Antonio Serrano-Arnal para las 10.30 horas de hoy, pero ayer se comunicó a sus abogados que se suspendía la prueba preconstituida.

Dicha sesión (anterior al proceso y ajena al mismo) se programó para este día, ya que los 17 becarios tienen previsto volver a México el domingo 1 de septiembre. Los jóvenes iban a comparecer en calidad de perjudicados/testigos por la presunta comisión de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y los derechos de los trabajadores.

La razón aducida por el juez para la suspensión de la prueba constituida ha sido que una de las investigadas, Roxana Drexel, directora de operaciones del musical 'Malinche', no ha podido ser citada de manera legal y, por tanto, al no cumplirse los requisitos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no pueden «garantizarse

debidamente la posibilidad de contradicción entre las partes», según reza la providencia. En el proceso, que no tiene todavía fecha de celebración, figuran como investigadas, además del propio Nacho Cano y de Roxana Drexel, otras dos responsables del musical 'Malinche': Cristina Duato de Salazar y Susana Jové.

Los abogados de los 17 beca-

rios habían mostrado, antes de la suspensión de la comparecencia, su extrañeza ante los procedimientos seguidos. Según aseguran, hasta anteayer no habían recibido las diligencias que sí tenía en su poder el sindicato CC.OO., personado en la causa como acción popular. Los letrados hablaban de «irregularidad» ya que, según su testimonio, fueron los mismos policías de la Comisaría de Centro, en la calle Leganitos de Madrid, quienes llamaron a los becarios, que a su vez presentaron una denuncia contra ellos ante el juzgado número 38 de la capital, lo que supondría una incompatibilidad y causaría indefensión en los chicos. Los artistas, añaden los abogados, recibieron personalmente la citación, y no a través de su representación legal, a pesar de estar personados desde el 17 de julio.

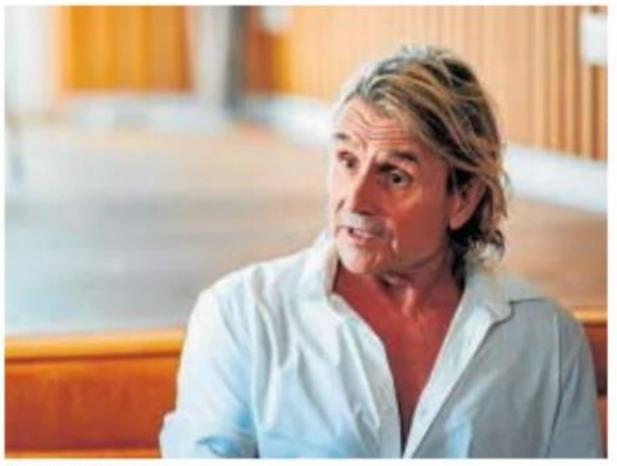

Nacho Cano // TANIA SIEIRA

#### LONELY PLANET IMAGINARIO

KARINA SAINZ BORGO



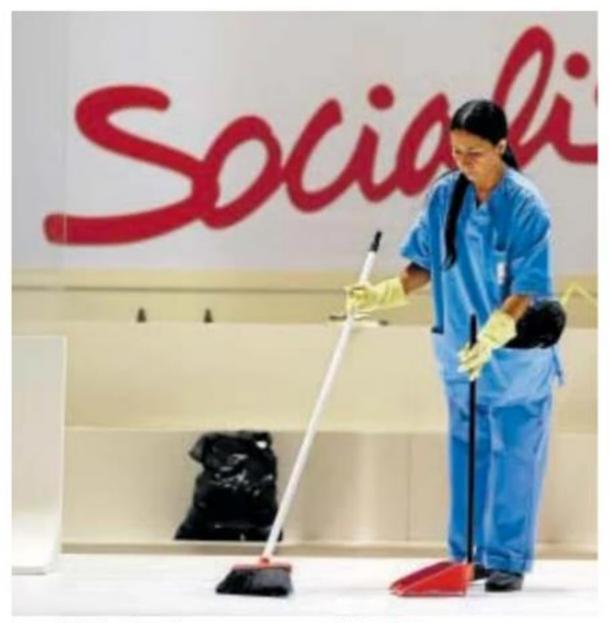

Servicio de limpieza tras un acto del PSOE // ABC

## El cuarto de la limpieza de Ferraz

Quedan por ahí algunos vinilos de Eduardo Madina cuando pinchaba discos y las corbatas que solía vestir Patxi López en sus últimos años con sentido del humor

odo verano tiene su anticlímax, su destino imaginario y su pesadilla en la cocina. El cuarto de las escobas de las organizaciones centenarias encierra un viaje a lo desconocido. A ese habitáculo nos asomamos en esta entrega imaginaria de destinos estivales: el depósito de la limpieza del número 70 de la calle Ferraz. Es uno de los espacios mejor ventilados de la sede nacional del Partido Socialista Obrero Español. Por eso, en verano, gustan algunos de sus líderes dormir la siesta entre botes de desinfectante y refrescarse a gustito bajo el grifo donde se enjuagan las fregonas. Porque los del PSOE los trapos sucios los lavan en casa, incluidos los bañadores lanzaroteños de Pedro Sánchez y los títulos universitarios que Begoña Gómez se sacó en una rifa de verbena de la Complu.

Este lugar, ¡el cuarto de la limpieza de los socialistas!, es el reverso de la España

estival, aunque está dotado de una pequeña nevera con avituallamiento para quienes deban pasar unos días en su interior, ya sea porque así se los han indicado porque parta de un deseo personal de refundación y retiro.

Es el lugar de la maceración del espíritu, el rincón de pensar de los liderazgos arruinados y el depósito de reciclaje de papel membretado, incluidos los experimentos corporativos en los que la rosa era sustituida por un puño en alto podemita o la modificación de las iniciales Partido Socialista Obrero Español por Pedro Sánchez Organización de Eventos. Esta habitación es el hangar de los años juveniles. Quedan por ahí algunos vinilos de Eduardo Madina cuando pinchaba discos y las corbatas que solía vestir Patxi López en sus últimos años con sentido del humor. Hay quienes han conseguido el tocado de novia de Meritxell Batet con José María Lassalle y el pico de la

curva de Fernando Simón.

También algunas imágenes votivas a las que les falta un dedo o la mano izquierda, a saber un Felipe González de escayola desnarigado y un Alfonso Guerra de utilería al que le falta un pie. Es el lugar neurálgico del edificio, la estancia de los descartes. Aquel espacio al que han sido confinados, durante años, los aspirantes a delfines, los dirigentes de los socialistas madrileños caídos durante las últimas cinco regionales y las americanas de pana de Tomás Gómez en sus años de alcalde de Parla. Precintadas en una bolsa de rafia del Mercadona aguardan una segunda vida las cazadoras vaqueras de Adriana Lastra y los castellanos con los que Oscar Puente se iba de cañas por el pasaje Gutiérrez de Valladolid. Junto a la lejía, reposan las obras completas de Maquiavelo ilustradas y una versión escolar de 'El conde de Montecristo' con anotaciones manuscritas de Pedro Sánchez durante sus años de parvulario. Hay quienes asegura que, por accidente, han ido a parar al cuarto de las limpieza las alfombras del Peugeot con el que Pedro Sánchez recorrió España y un cubo de Rubik que usó Rubalcaba durante los días previos a la abdicación de Juan Carlos I.

Es la prueba forense de la colección primavera-verano de fantasmas ministeriales y también el posible lugar de paso de las mascarillas duplicadas de José Luis Ávalos, aunque de este asunto se habla poco en el edificio, por considerar que no conviene mentar difuntos, no sea que revivan. Del Tito Berni hay dos agendas telefónicas y un cupón de descuento del Dinosol. Queda, a manera de desecho, la maceta de un antiguo bonsái felipista que fue devuelto desde el jardín botánico por considerarlo demasiado liberal para la flora socialdemócrata, así como una colección de éxitos bailables recopilada por Miquel Iceta para los fastos y una caja herrumbrosa de pines electorales con imágenes de Susana Díaz y Manuel Chaves.



Ana Morales y Andrés Marín, dos Premios Nacional de Danza unidos para la Bienal de Flamenco // JUAN FLORES

## Viaje de Andrés Marín y Ana Morales a la «sevillanía» en la Bienal de Flamenco

Los artistas, ambos Premio Nacional de Danza, estrenarán en el Teatro Central su 'Matarife/Paraíso'

ROCÍO VÁZQUEZ SEVILLA

«Tengo una edad en la que no quiero rebuscar nada, sino ir al grano, con toda mi imperfección». Andrés Marín viaja directo a la cultura popular sevillana en su próximo espectáculo, 'Matarife/Paraíso'. Lo hace acompañado, juntos pero libres, a Ana Morales. Ambos bailaores recibieron el Premio Nacional de Danza en 2022 y excepcionalmente han unido sus talentos para crear este montaje que estrenará el ciclo del Teatro Central dentro de la próxima Bienal de Flamenco de Sevilla. Junto al director de la misma, Luis Ybarra, los dos artistas desgranaron ayer los detalles de este proceso y compartieron el jugo que le están sacando a la experiencia. Previamente, ofrecieron un pasaje de la pieza que, según sus palabras, se acerca a la vanguardia en tanto en cuanto mantiene la autenticidad de cada uno y «la esencia».

La raíz, a la que tanto recurre Marín, que recibió a los medios en su estudio cercano a la calle Feria, zona donde también vive Morales, sevillana de adopción. «Van a ocurrir cosas», adelanta ella. «Esto hay que ponerlo en su contexto», sigue él. Y lo que pasó es que el sonido de la corneta transportó al espectador a Sevilla y su coreografía le llevó a una Madrugada. La 'Divina Comedia' de Dante, la Semana Santa, la figura de los matarifes, la Virgen, que también puede ser Beatriz... Todos estos conceptos canalizados en un montaje que cuenta con los escritos de Laurent Berger y que, destacan los artistas, en algunos momentos se «llevan al límite». «No es un recitalito», apostilló el director de la Bienal.

Esa pincelada dejó ya borbotones de «sevillanía». Y una reivindicación de «la riqueza cultural y musical» de esta tierra. «He viajado mucho y trabaja-

do con muchos coreógrafos, pero nuestro patrimonio musical y su belleza hay que ponerlos en valor», resaltó el coreógrafo. La temática cofrade no es nueva en la obra del artista de la Macarena, también gran conocedor del cante jondo. Ahí entra la figura del matarife y de sagas como la de Enrique el Mellizo. «Me interesaban los primeros sacerdotes sagrados y cómo la gitanería afrontaba eso. Parte de una Divina Comedia que opera a modo de negativo para centrar la obra en una Madrugada de Sevilla en la que los cornetas también deambulan por ella, están inte-

La 'Divina comedia' de Dante, la Madrugada y la figura de los matarifes se unen en este espectáculo grados. A partir de ahí imaginamos ese paraíso», explicó Marín. «Son muchos conceptos abstractos que se aúnan en esa idea de cada cual del paraíso», continuó Morales. Todo con un ajuste preciso a la temática. «Cantamos malagueña, romance y soleá, pero adaptados a esto que queremos contar», insistió Marín, aunque eso implique «sacrificar» el baile.

Sobre el proceso de creación, Morales subrayó que pese a los altibajos lógicos, todo se ha resuelto. «No es algo que nos haya costado en el cuerpo. He ido bastante orgánica. A estas alturas estamos ambos capacitados para sostener nuestras personalidades».

El equipo artístico de 'Matarife/Paraíso' se completa con Antonio Campos (cante, guitarra, bajo, percusión, matarife); Ylia (Susana Hernández) música electrónica- y corneta de los armaos de la Banda de la Centuria Romana de la Hermandad de la Macarena. La escenografía y el atrezo corre a cargo de Pepe Barea. La potencia visual de los elementos propios de la noche más importante de la Semana Santa refuerzan la búsqueda, el viaje de estos dos artistas. «Hay un teatro popular muy fuerte en Sevilla. Esta obra nos acerca a la que ya está en la calle, que es algo superior».

'Matarife/Paraíso' es uno de los 22 espectáculos de la Bienal que va tienen las entradas agotadas. Se trata de una coproducción de la Bienal, el Festival Flamenco de Nîmes, el Centro de Danza Matadero Madrid, Andrés Marín y Ana Morales. Sobre si estrenar en la cita sevillana supone una mayor responsabilidad, ambos artistas -poseedores del Giraldillo- destacaron que cualquier actuación debe implicar la misma exigencia. Marín incluso bromeó con que le producía más tensión presentarse en este ensayo: «Si pierdes esa responsabilidad tienes que retirarte».

#### FIESTAS

### Alanís celebra una de las ferias medievales más esperadas de este verano

A. G. SEVILLA

Multitud de municipios de la provincia de Sevilla celebran en agosto ferias y fiestas y una de las más esperadas es la de Alanís, localidad de la Sierra Norte que organiza sus conocidas jornadas medievales. Como cada año, serán tres días de fiesta en este municipio, donde diversos enclaves simulan retroceder al medievo para ofrecer a los visitantes una experiencia de lo más impresionante; un viaje en el tiempo en el que los vecinos de Alanís visten sus mejores galas mientras recrean la estampa medieval de siglos atrás.

Las Jornadas Medievales de Alanís dan la oportunidad de sumergirse en un ambiente lleno de historia, color y tradición. Declaradas Fiestas de Interés Turístico, la feria se celebra entre el viernes 30 de agosto y el domingo 1 de septiembre, intervalo en el que Alanís se transforma en un auténtico mercado medieval. Sus calles se adornan con pendo-

nes y banderolas, mientras que los vecinos de la localidad, ataviados con vestimentas de época, dan vida a un pasado lleno de encanto, recreando el ambiente de antaño en sus bares y comercios. En ella se podrán adquirir productos artesanales, deleitarse con una gran diversidad de delicias gastronómicas y participar en actividades que transportarán al visitante a otra época. Entre pícaros, bufones y doncellas, las calles del pueblo se llenarán de vida, con pasacalles y otros espectáculos.



Los caballos volvieron a competir ayer en la arena de Sanlúcar // ANTONIO VÁZQUEZ

## La playa de Las Piletas vibra en el arranque del segundo ciclo de carreras de Sanlúcar

El alcalde de Sevilla presenció cómo se disputaba el premio que lleva el nombre de la capital hispalense

ANTONIO VALIMAÑA CÁDIZ

El inicio del segundo ciclo de las Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda llenó de nuevo Las Piletas de miles de aficionados que no querían perderse uno de los espectáculos más bellos del verano. Entre ellos, varias autoridades andaluzas y sevillanas. La europarlamentaria Carmen Crespo, el alcalde la ciudad hispalense, José Luis Sanz, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona, fueron algunos de los que disfrutaron de las primeras pruebas del segundo ciclo de la 179 edición de la cita. Éstas continuarán hoy y mañana con previsiblemente mismo buen ambiente.

El inicio del segundo ciclo fue calcado al del final del primero, con Borja Fayos firmando un doblete de victorias. El veterano jockey, que terminó el ciclo inicial con las victorias de Percy Green y Fiji Gold en el Premio Vaus y en el Premio Helvetia Seguros, empezó de la mejor manera posible con Astimegoesby, de la cuadra Diazmor y con la preparación de Rama.

Después llegó el Gran Premio de Andalucía, la gran cita de la jornada, donde el argentino Nico Valle dejó huella gracias a The Snapper.

Para terminar la jornada, el luso Ricardo Sousa salió victorioso junto a Farzaneh y Jaime Gelabert firmó su cuarta victoria de la temporada, ahora con Sogalinda.

#### Premio Puerto Sevilla

Un incidente en los prolegómenos con Azofaifa hizo que la tarde comenzara más tarde de lo previsto. La yegua, que debutaba en Sanlúcar de Barrameda y era comandada por Victoria Alonso se escapaba y retrasaba el pistoleta-

Una de las yeguas se escapó y retrasó el arranque de la jornada, que estuvo muy ambientada zo de salida de la primera jornada del segundo ciclo, prevista a las 17.35 horas y que no comenzó hasta más de diez minutos después.

La cita de 1.400 metros de distancia contó finalmente con seis caballos y no siete, tal y como se esperaba. En un final de infarto, Astimegoesby se hizo con la victoria en el Premio Puerto de Sevilla al superar en un reñido colofón a Muguetajarra, con la monta de Vaclav Janacek, y Maamur, liderado por Ricardo Sousa, que completaron el podio.

Hasta una docena de caballos participaron en el Premio Ciudad de Sevilla, el más concurrido de la tarde en Las Piletas. Esta vez sí pudo vencer el portugués Ricardo Sousa tras un papel brillante con Farzaneh, yegua de la Cuadra Zacarías Sarmiento y una vez más preparado por Óscar Anaya. Al fin llegó el gran triunfo después de rozar dos veces la victoria durante la tarde en Sanlúcar de Barrameda. 4.500 euros (de los 7.650 euros puestos en liza) más un trofeo se adjudicó el mejor de una cita destinada a caballos y yeguas de tres años en adelante.

## Flamenco y rap en una esperada colaboración entre India Martínez y Will Smith

La cantante andaluza y el actor estadounidense ya mostraron su complicidad en una fiesta en Marbella

CAROLINA ÁLVAREZ SEVILLA

El sorprendente dúo entre la cantante cordobesa India Martínez y el actor de Hollywood Will Smith ha causado una auténtica revolución en redes sociales. La inesperada colaboración, que ambos artistas han mantenido en secreto hasta hace muy poco, fue desvelada cuando el estadounidense publicó un vídeo en su perfil con el título 'Nada como la primera vez', haciendo referencia a esta unión.

El rumor de que ambos artistas podrían estar desarrollando un proyecto en común comenzó a principios de este mes de agosto, cuando el intérprete y la cantante andaluza coincidieron en una fiesta benéfica en Marbella donde Antonio Banderas era el anfitrión.

Los artistas han compartido un vídeo en redes sociales con la primera vez que cantaron juntos Días después, las especulaciones crecieron al subir fotos en una habitación de un hotel en Ibiza, donde se les veía grabando música, aunque no revelaron muchos detalles en ese momento. Ahora, con la confirmación oficial, la expectación no ha hecho más que crecer.

En el vídeo compartido por el actor se puede ver a India Martínez interpretando una canción mientras él la acompaña rapeando. Los artistas desprenden una química sorprendente. Los que estaban viviéndolo en directo, entre los que se encontraban amigos y músicos de ambos, reaccionaron con evidente emoción, realizando gestos de tener los vellos de punta al escuchar la poderosa voz de la intérprete de la ganadora de un Goya. Esta colaboración promete ser un auténtico fenómeno global, emocionando a los seguidores de ambos artistas. Will Smith se muestra encantado con la cultura española y hace unas semanas se le pudo ver compartiendo un rap en el coche con otro andaluz, David Bisbal.



India Martínez y Will Smith han compartido en redes sociales su emocionante primera vez cantando juntos // ABC

62 VERANO JUEVES, 29 DE AGOSTO DE 2024 ABC

### EL JUEGO DE TRONOS ESPAÑOL

## Loarre: el castillo que ha sobrevivido mil años colgado sobre una gran roca

LUIS

Novelas, series y películas como 'El reino de los cielos', de Ridley Scott, se inspiraron en esta fortaleza del siglo XI

ISRAEL VIANA MADRID

Luis Zueco imaginó la escena así al comienzo de 'El castillo' (Ediciones B), la novela histórica que publicó en 2015 sobre la construcción de la fortaleza de Loarre en el siglo XI. El protagonista, Juan, un carpintero viudo nacido en los Pirineos, llega a esta localidad de Huesca en marzo de 1031. «Esperó semanas hasta hallar la manera de sortear la vigilancia de los infieles y alcanzar el asentamiento», apunta el narrador sobre aquel año en el que se instauraron los primeros Reinos de taifas en la Península.

En la trama, la mañana de su llegada, la aldea de Loarre amanece diferente por la presidencia de un iinete y su hueste. Según murmuran los campesinos, ha sido enviado por el Rey. Poco después se percatan de que es el maestro de obras, que se aúpa a uno de los muros de una iglesia medio derruida y comienza a hablar: «Lo que lograremos en este apartado lugar, además de imprescindible para el Reino, será heroico. Algo de lo que sentirnos orgullosos, aunque del orgullo no se come. Por eso os digo que lo que vamos a levantar también nos dará riqueza y tierras fértiles donde trabajar».

Le escuchan, además del protagonista, un nutrido grupo de agricultores con azadas, pastores, un herrero, una docena de canteros, varios tejedores, un alfarero, un curtidor, una gran cuadrilla de hombres robustos dispuestos a cargar cualquier peso y tres carpinteros más. Con la atención ya ganada, el jinete se baja del muro, recorre sus rostros con la mirada y zanja: «Mañana empezaremos, mañana iniciaremos la construcción del último castillo de la frontera frente a la Tierra Llana. ¡Mañana comenzaremos a edificar nuestro futuro!».

Así plasmó Zueco en su novela la víspera del inicio de las obras de la que, un milenio después, será con-

siderada la fortaleza románica mejor conservada del mundo. Una edificación que ordenó levantar Ramiro I de Aragón justo antes independizarse del antiguo Reino de Pamplona y que continuó su hijo Sancho Ramírez.

«Cuando pensé en la novela, mi idea era poner en valor todos los castillos de España, el país donde más cantidad y variedad hay, además de tener

los mejor conservados. Visité muchos y claro tuve que Loarre era el más espectacular. Antes de visitarlo me hice una idea clara mediante fotos, planos y libros, pero el día que lo vi por primera vez, tras conducir por aquella carretera secundaria, me quedé

abrumado. Era mucho más

Lo más llamativo del castillo de Loarre en comparación con otros es que solo se han tenido que restaurar el 4% de sus muros, a pesar de haber transcurrido mil años y haber sobrevivido a mil guerras. Hasta Ridley Scott se fijó en esta fortaleza declarada Bien de Interés Cultural y Monumento Na-

«Es el primer gran castillo de España, construido sobre la roca con técnicas de la Antigua Roma»

'El castillo' y 'El

cional en 1906. El cineasta lo visitó hace 20 años y quedó tan impresionado por su espectacular muralla mimetizada con el abrupto y montañoso terreno, que la convirtió en escenario clave de El reino de los cielos', la película protagonizada por Orlando Bloom en 2005. La serie de televisión 'El Ministerio del Tiempo' también le dedicó un capítulo.

«Es un castillo muy evolucionado para su época. Es la primera gran fortaleza cristiana construida frente a los musulmanes, en la que convivieron por primera vez soldados y monjes anticipando las órde-

nes militares. DEL DIRECTOR DE GLAD Además, en el siglo XI, los castillos cristianos eran muy básicos, con una sola torre de 15 o 20 metros y una iglesia en un pequeño recinto. Loarre, sin embargo, es mucho mayor. Tiene dos iglesias, una de ellas la de San Pedro, con esa cúpula sorprendente; cuatro torres, un recinto regio».

Y continúa: «Es el primer gran castillo de España, construi-

do directamente sobre la roca, con técnicas de la Antigua Roma, en un emplazamiento sorprendente. Hoy sería inviable. ¿Cómo podrían los andamios con las medidas de seguridad actuales? Tiene mucho mérito, pues los obreros se quedaban suspendidos en esas altas paredes verticales usadas hoy para hacer parapente. ¿Y cómo llevarían los materiales? Sería muy costoso».

Desde hace 17 años, la fortaleza altoaragonesa permanece en la lista de aspirantes a ser declarada Patrimonio Mundial de la Unesco. Hace unos días perdió una nueva oportunidad, porque el Ministerio de Cultura no la presentó en la reunión que el Comité del Patrimonio Mundial estaba celebrando en Nueva Delhi (India). Este hecho generó cierta polémica, ya que algunos colectivos ven una falta de interés por parte del Gobierno, que en poco tiempo ha dejado que España pase de ser el segundo país del mundo con más declaraciones por parte de la organización, solo superado por Italia, a ser quinto.

Según la documentación aportada en su momento a la Unesco, «el castillo de Loarre puede considerarse una creación única, porque ha cambiado muy poco respecto al edificio original, además de por su vinculación con determinados acontecimientos históricos y, sobre todo, por ser un magnífico ejemplo de una determinada tipología de arquitectura defensiva y de un estilo característico». Y conclu-

ye: «Su buen estado



ORLANDO BLOOM



# El alto precio que ha pagado Rodolfo Sancho por defender a su hijo

El actor no solo ha tenido que afrontar el doloroso proceso judicial de Daniel, acusado de un crimen en Tailandia, sino también asumir un enorme sacrificio económico

NOELIA ZAZO MADRID

El último año ha sido, sin duda, el más difícil en la vida de Rodolfo Sancho. El pasado 5 de agosto se cumplió un año desde la detención de su hijo, Daniel Sancho, en Tailandia, acusado de asesinar y descuartizar al cirujano colombiano Edwin Arrieta. Un suceso que marcará para siempre el futuro de Daniel, así como el de quienes lo rodean, y que ha tenido un impacto devastador en la familia y amigos de la víctima.

Desde que se conocieron los hechos, Rodolfo Sancho ha luchado día a día por su hijo, a pesar de las circunstancias adversas. El actor no perdió tiempo y se puso en acción: formó un equipo de abogados, se asesoró legalmente y, en septiembre, viajó por primera vez a Tailandia para reunirse con su hijo. Desde entonces, ha estado pendiente de cada paso del proceso judicial, brindando a Daniel la mejor defensa posible y todo su apoyo.

#### Siempre discreto

Durante el juicio, que se prolongó cerca de un mes, Sancho permaneció en Tailandia y ha enviado dinero siempre que ha sido necesario para cubrir las necesidades de su hijo.

Estos esfuerzos han requerido un enorme sacrificio personal. Rodolfo Sancho, conocido por su discreción y profesionalismo, siempre ha mantenido una imagen impecable en su larga vida como actor. Sin embargo, este año, las circunstancias lo han obligado a dejar de lado aspectos importantes de su vida y de su carrera.

Cuando ocurrieron los hechos, Sancho estaba en plena promoción de 'Delfines de plata', una película en la que era protagonista y cuya campaña de lanzamiento se vio abruptamente interrumpida. En enero de este año, ocurrió algo similar con la serie 'Zorro', que había rodado para TVE junto a Miguel Bernardeau y que era una gran apuesta de la cadena. Debido a la situación, Sancho no pudo participar en la promoción de ninguno de estos proyectos.

Izda., Rodolfo Sancho llegando a los juzgados. Arriba, Daniel Sancho detenido. Dcha., Edwin Arrieta.

Además de su carrera como actor, Sancho tenía entre manos un proyecto personal: su propia productora, lanzada en 2022 junto a su socio. En 2023, antes de que ocurriera todo, habían firmado un acuerdo con Onza, la productora responsable de 'El Ministerio del Tiempo'. Aunque aún no se conocen detalles sobre el estado de la productora, es evidente que Sancho no ha podido dedicarle el tiempo necesario debido a la complicada situación con su hijo.

#### Decisiones difíciles

El aspecto económico también ha sido un reto importante para Rodolfo Sancho. Según el programa 'Aruser@s' de La Sexta, Sancho aceptó participar en un documental con HBO, por el que habría cobrado unos 120.000 €, con el fin de mantener la solvencia necesaria para afrontar los gastos que la situación requería. Una de las abogadas contratadas por el actor con-

Parte de los ingresos obtenidos por Rodolfo Sancho se han destinado a cubrir la manutención de su hijo en la cárcel pués de la emisión, que lo había hecho «por dinero». La intención, según esta letrada, era invertir esa cantidad económica en la defensa de su hijo.

El periodista Nacho Abad iba más allá y detallaba en la cadena COPE que otra parte de esos ingresos fueron destinados a la manutención en la cárcel de Koh Samui, en Tailandia, del hijo del actor. «Daniel Sancho come en la cárcel medianamente bien porque su padre le paga la comida», explicó Abad, quien añadió que en las cárceles tailandesas «o se la pagas a todos los del módulo o no puede comer diferente», lo que implica un gasto considerable.

Además, Sancho también habría pagado por un futón para que su hijo pudiera dormir un poco mejor, ya que en las cárceles tailandesas los presos duermen en el suelo sobre una colchoneta, como es costumbre en el país.

Los constantes viajes a Tailandia también han afectado la vida familiar de Rodolfo Sancho. Residente en Fuerteventura, el actor tiene una hija menor en plena adolescencia, y los desplazamientos han mermado su rutina y estabilidad familiar. Este hecho ha supuesto una carga emocional y personal significativa, que ha afectado considerablemente a toda su familia.

## Curro Díaz amortigua el triste homenaje a Manolete

Lidia en solitario los seis toros tras las renuncias de Morante y Manzanares por las «faltas de respeto» de los veterinarios

JESÚS BAYORT LINARES (JAÉN)

Una misa al alba recordaba a Manuel Rodríguez 'Manolete', el mito cordobés del que casi todos parecían haberse olvidado cuando al mediodía de este 28 de agosto presidente, veterinarios y toreros llegaron a tal punto de no retorno que la Autoridad declaró «ilocalizables» a Morante de la Puebla y a José María Manzanares. No sería descartable que incluso meditaran dictar una orden de búsqueda y captura contra estos dos fugitivos. Un escandaloso episodio -uno más en la humillante historia reciente de esta plaza- para la conmemoración del septuagésimo séptimo aniversario de la muerte del IV Califa. Según la tendenciosa acta de incidencias del festejo, los toreros no estaban dispuestos a actuar con las reses aprobadas por este noble equipo presidencial. Atendiendo a lo ahí descrito, la afición se echó en tromba contra los prófugos, a los que, por unas horas, se consideraron únicos responsables de este esperpéntico suceso.

También apuntaban en la controvertida acta con membrete de la Junta de Andalucía que los mismos veterinarios que durante toda la mañana se habían opuesto a la inclusión de un sexto toro de la ganadería titular, en favor de unos remiendos traídos de la divisa de Sorando, habían cambiado de opinión «a las 14.10 horas». Y, «tras hablar la empresa con el presidente, éste ha determinado finalmente declarar útil para la lidia la res número 9 de la ganadería de Álvaro Núñez». Recogían de esta bella manera el cable anteriormente lanzado para salvar, un año más sobre la bocina, los ruinosos muebles que habían traído a la plaza de Linares. Cuando la rigurosa Autoridad dio su brazo a torcer, los toreros ya estaban metidos en carretera. Ni activando una 'operación Jaula' los hubieran trincado. Vamos, que hicieron un Puigdemont. Y es en ese momento en el que, después de que cada año se repitan escenas similares -recordemos cuando hace pocas temporadas rechazaron en una misma jornada

veinte toros-, uno le pregunta al consejero de Presidencia, An-

tonio Sanz, que cuándo piensa

tomar cartas en el asunto.

En todo momento el relato estaba de parte del presidente y sus veterinarios, y por supuesto en contra de la parte fugitiva. Hasta que la televisión local de Linares emitió su grabación del sorteo, con las elocuentes declaraciones del ganadero Álvaro Núñez (del Cuvillo), quien no tuvo ninguna duda en señalar a los principales culpables: «Ha faltado humildad y que se respete un poco a los toreros», decía el criador gaditano, señalando una nueva «cabezonada» de los veterinarios -en plural, que tiene mandanga que haya más veterinarios para seis toros que médicos de familia para cientos de personas-, empeñados en no lidiar ese polémico número 9 «porque uno de ellos dice que el toro cojea». No se tapó Núñez: «Morante es un torero irrepetible y no se merece que le digan 'es lo que hay'».

Bajando la pelota al suelo, en esta bochornosa corrida casi todos tienen su parte de culpa: presidente, veterinarios, empresarios, toreros y ganadero. La corrida de Álvaro Núñez distaba mucho del equilibrio y el remate mínimo exigido para un cartel de figuras del toreo;

#### LINARES

PLAZA DE TOROS DE
LINARES. Miércoles, 28 de
agosto de 2024. Media
plaza. Dos horas y treinta
minutos de festejo. Se
lidiaron toros Álvaro
Núñez, de mala
presentación y pobre juego.
1º, noble aunque de poca
fuerza; 2º, devuelto sin
fuerzas; 2º (bis, de Sorando),
soso y doblando las manos;
3º, encogido; 4º, sin estilo ni
empuje; 5º, desrazado y sin
emplearse; 6º, sin poder.

CURRO DÍAZ, de sangre de toro y oro. Estocada (oreja); estocada (oreja); estocada (dos orejas); estocada larga (ovación); estocada (oreja); pinchazo y estocada (ovación).

INCIDENCIAS: Morante de la Puebla y José María Manzanares causaron baja tras un desencuentro con las autoridades durante el reconocimiento de los toros, lidiando Curro Díaz los seis toros en solitario. Tras el ovacionado paseíllo se guardó un minuto de silencio en memoria de 'Manolete'.

los toreros, y el empresario, deberían haberse preocupado por seleccionar un encierro mejor para una de las corrida más solemnes de la temporada –aun-



La espada de Curro Díaz fue contundente y letal // CARMEN MOYA

que sus organizadores se hayan olvidado de darle la categoría que merece-; y el presidente, y su equipo veterinario, deberían aprender a tratar con más respeto a los toreros porque lo que no cabe duda es que ellos son, y deben ser, los últimos protagonistas del festejo. Por último, destacar el compromiso de Curro Díaz, que pasó de convidado de piedra del cartel a gran triunfador con su certera espada y su inexorable calidad artística.

Tuvo Curro Díaz pocas horas para encontrar dos cuadrillas eventuales. A la puerta del Hotel Aníbal, mientras cargaban sus bártulos el equipo manzanarista, iban llegando de manera intermitente banderilleros y picadores de cada rincón del mapa. De Sevilla, de Alicante, de Córdoba, de Jaén... Así se fue componiendo el paseíllo que arropó al torero de la tierra cuando a las siete de la tarde se abrió la puerta del patio de cuadrillas con un ramo

de claveles rojos reposando entre las dos rayas del tercio de los tendidos 1 y 2. La plaza en pie cuando asomó Curro Díaz, el torero que nació en la misma habitación del hospital de los Marqueses de Linares donde murió Manolete.

Después, poco juego dieron los toritos de Álvaro Núñez, al límite de echarse varios de ellos. Pobres de fondo y fortaleza. Sin aparentar una buena preparación e intuyéndose una mala alimentación. Quince minutos pasaron desde que el flojete Berlanguillo salió de la oscuridad de los chiqueros hasta que Curro Díaz le asestó su luminosa espada. Letal en colocación y efectividad. Como casi todas las siguientes. Fue ésta una de sus faenas más artísticas. Hierático en sus enjutos lances y desmayado en sus artísticos muletazos. Gran tarde del torero, por encima de los toros y del penoso episodio matinal. Curro Díaz, el único que pensó en Manolete.



Natural a pies juntos de Curro Díaz al tercero de la tarde// CARMEN MOYA



## ABC

#### **Autodefinido**

Complete el casillero con ayuda de la imagen dada.

|                               |                        |                        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | BEBIDAS DE<br>FRUTAS           | ¥                      | PINTURA<br>RUGOSA             | ¥                    | ESTIMO,<br>ADORO                  | ¥                                       | COCINAR                       | ¥                                            | AFIRMACIÓN                   | 1                           | JUEGO DE<br>MESA CON<br>ANADE      | ¥                     | GRABA-<br>CIONES     | ₹                     | DESCON<br>CIERTO |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|
| ساتة                          |                        |                        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PORTUGUÉS                      |                        | PLATÓ DE TV                   |                      |                                   |                                         | SE UBICA                      |                                              | VOZ DE THE<br>POLICE         |                             |                                    |                       | FORMAS,<br>SILUETAS  |                       | *                |
|                               |                        |                        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                        |                               |                      | BOLISTA  ARAGÓN                   | -                                       |                               |                                              |                              |                             | GOLPE DE<br>RATÓN                  | -                     | "                    |                       | '                |
|                               | 41000                  | di                     | OF F                 | 2 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INCORMA                        |                        |                               |                      | ARAGÓN,<br>MILIKI                 |                                         |                               |                                              |                              |                             | RASPE                              |                       |                      | - 6                   |                  |
|                               |                        | 1                      | Here                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INFORMA<br>DEL TIEMPO<br>TALLA | >                      |                               |                      | '                                 |                                         |                               |                                              |                              | AJADA                       | <b>-</b> '                         |                       |                      |                       |                  |
|                               | 3                      |                        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TRIBAL                         |                        |                               |                      |                                   | N 1000000000000000000000000000000000000 |                               |                                              |                              |                             |                                    | PREF.                 |                      |                       |                  |
|                               |                        |                        |                      | No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                        |                               |                      |                                   | GORJEO                                  | >                             |                                              |                              |                             |                                    | RECIENTE              | -                    |                       |                  |
|                               |                        |                        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                        | ÚTU DADA                      |                      |                                   | TUÉTANO                                 |                               |                                              |                              | AGNÓSTICOS                  |                                    | CLAN,<br>FAMILIA      |                      |                       |                  |
|                               |                        |                        | <b>E</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COL,<br>DESPRECIO              |                        | ÚTIL PARA<br>PULIR            | 4                    |                                   |                                         |                               | JUEGO CON<br>28 FICHAS<br>RECTANGU-<br>LARES |                              | BUQUE<br>HUNDIDO EN<br>1912 | 4                                  | '                     |                      |                       |                  |
|                               |                        |                        |                      | 2 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                              |                        | ROOIBOS O<br>MATCHA           |                      |                                   |                                         |                               | - 1                                          |                              | 1912                        |                                    |                       |                      |                       |                  |
| 1                             | 2 0                    | 施。                     | 100                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,                              | TV<br>MERYL,           | <b>&gt;</b> '                 |                      |                                   |                                         | DIRECCIÓN<br>DE TRÁFICO       | <b>-</b> '                                   |                              |                             | IGUALDAD,<br>NIVEL                 | <b>&gt;</b>           |                      |                       | GARBOS           |
|                               |                        | CALLIDO                |                      | NAME OF THE PARTY |                                | ACTRIZ                 |                               |                      |                                   |                                         | LA R SUAVE                    |                                              |                              |                             | 2000000                            |                       |                      |                       |                  |
| GUSANO                        | ₹                      | SALUDO<br>VASCO        | *                    | LETRA BESSON,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                              | , v                    |                               | INGENIO,<br>CONCIBO  | >                                 |                                         | ,                             |                                              | MEMBRANA<br>DEL OJO          | <b>&gt;</b>                 |                                    |                       |                      | PÍO<br>ESCRITOR       | ١,               |
| CONSPI-<br>RACION             |                        | ACTÚA CON<br>GESTOS    |                      | CINEASTA<br>FRANCES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                        |                               | DISFRUTE             |                                   | 8                                       |                               |                                              |                              |                             |                                    |                       |                      |                       |                  |
|                               |                        | •                      |                      | <b>'</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                        | AFICIONADO<br>A COMER<br>BIEN | <b>*</b> '           |                                   |                                         |                               |                                              |                              |                             | SUSTANCIA<br>PARA<br>BLANQUEAR     |                       | DOS VECES            | > 1                   |                  |
|                               |                        |                        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                        | BIEN                          |                      |                                   |                                         |                               |                                              |                              |                             | BLANQUEAR                          |                       | PADRE DE<br>SEM      |                       |                  |
| ONIDO DEL<br>GATO             | <b>&gt;</b>            |                        |                      | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CARCAJEO                       | -                      |                               |                      | DESCIFRÉ                          | -                                       |                               |                                              | ARRULLAR,<br>MECER           | -                           | <b>'</b>                           |                       | V                    |                       |                  |
|                               |                        |                        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MIRAR POR<br>ENCIMA            |                        |                               |                      | ANTÓNIMO<br>DE ARRIADA            |                                         |                               |                                              | ASOC. DE<br>TENISTAS         |                             |                                    |                       |                      |                       |                  |
| ABREV. DE<br>BANCO<br>MUNDIAL | >                      |                        | COMITÉ<br>OLÍMPICO   | >                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>V</b>                       |                        | COMPAÑÍA                      | >                    | <b>Y</b>                          |                                         | CANTURREO<br>300. EN          | >                                            | <b>V</b>                     |                             |                                    | RIQUEZA               | >                    |                       |                  |
| ARGOLLAS                      |                        |                        | GOMEZ,<br>CANTANTE   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                        | VACA, OVEJA                   |                      |                                   |                                         | 300, EN<br>NÚMEROS<br>ROMANOS |                                              |                              |                             |                                    | FLOR<br>MORADA        |                      |                       |                  |
| -                             |                        |                        | •                    | CIUDAD<br>GADITANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>&gt;</b>                    |                        | , v                           |                      |                                   | HABLADU-<br>RIAS                        | > ¥                           |                                              |                              |                             |                                    | <b>,</b>              |                      |                       |                  |
|                               |                        |                        |                      | GADITANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | _                      |                               |                      |                                   | BOTELLA DEL<br>CICLISTA                 |                               |                                              |                              |                             |                                    |                       |                      |                       |                  |
| PRÍNCIPE<br>, HOMBRE<br>IDEAL |                        | DISCO DE<br>VINILO     | -                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                        |                               | PERIÓDICO<br>ESPAÑOL | -                                 |                                         |                               | ORDENADOR                                    | -                            |                             | VALLE DE ,,<br>EN EL PAÍS<br>VASCO |                       | INDICA<br>BURLA      | -                     |                  |
|                               |                        | ÁREA EN UN<br>HOSPITAL |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                        |                               | MADURO               |                                   |                                         |                               | EXPRESIÓN<br>DE ANIMO                        |                              |                             | VASCO                              |                       | DISEÑÉ UN<br>PLANO   |                       |                  |
| -                             |                        | •                      |                      | INTERJEC-<br>CIÓN PARA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                | DESPIADA-<br>DO, CRUEL | -                             |                      |                                   |                                         |                               | •                                            | CAJA CON                     | ELEVADA                     | <b>→</b> ¥                         |                       |                      |                       | PREPO-           |
|                               |                        | ,,                     | - 7                  | INDICAR<br>EXTRANEZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | EXPONER,<br>JUZGAR     |                               | , ,                  |                                   |                                         |                               |                                              | CERRADURA                    | DESCUENTO                   |                                    |                       |                      |                       | SICIÓN           |
| GOBIERNO,                     | MANDO,<br>REINADO      | >                      |                      | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | *                      | REGALAD                       | >                    |                                   |                                         | EMITIR EL<br>PERRO SU<br>VOZ  | >                                            | *                            | *                           |                                    |                       |                      | ALLÍ ESTÁ EL<br>TEIDE | *                |
| RIJO                          | LEY<br>EDUCATIVA       |                        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                        | BOXEADOR<br>AMERICANO         |                      |                                   |                                         | CANTA<br>DESPACITO            |                                              |                              |                             |                                    |                       |                      | TEIDE                 |                  |
| >                             | *                      |                        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NOMBRE DE<br>GASOL             | >                      | *                             |                      | PRODUCTO<br>REBAJADO<br>DE PRECIO |                                         | ٧                             |                                              |                              |                             |                                    | UNE CON<br>CUERDAS    | >                    | *                     |                  |
|                               |                        |                        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PRÓXIMAS,<br>CERCANAS          |                        |                               |                      | DE PRECIO                         |                                         |                               |                                              |                              |                             |                                    | PLATILLO<br>VOLANTE   |                      |                       |                  |
| CAMINABA,                     |                        | RUGOSO AL              |                      | RUIN,<br>INDIGNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>&gt;</b> ¥                  |                        |                               |                      |                                   |                                         |                               | DOMINAR,<br>ENTENDER                         | -                            |                             |                                    | ٧                     |                      |                       |                  |
| ACUDÍA                        |                        | TACTO                  | 9                    | ENVIDIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                        |                               |                      |                                   |                                         |                               | LO HACE EL<br>LOBO                           |                              |                             |                                    |                       |                      |                       |                  |
| >                             |                        | *                      | MOMENTO              | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                        |                               |                      | PREFIJO QUE<br>INDICA INFE-       | BAJEL                                   | >                             | *                                            |                              | CIERTO<br>CEREAL            | >                                  |                       |                      |                       |                  |
|                               |                        |                        | CULMI-<br>NANTE      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                        |                               |                      | RIORIDAD                          | ALLÍ<br>DUERME<br>DRÁCULA               |                               |                                              |                              | HECHOS                      |                                    |                       |                      |                       |                  |
| ABREV DE                      | NACIDA EN<br>ESTOCOLMO | >                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                        | EQUIPO DE<br>PAMPLONA         | >                    | ٧                                 | ٧                                       |                               |                                              |                              | *                           | SÍMBOLO                            |                       | PREE                 |                       | DIOS DE          |
| ABREV. DE<br>CAPITULO         | ASÍ SEA                |                        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                        | HIJO DE<br>ADAN               |                      |                                   |                                         |                               |                                              |                              |                             | DE LA<br>HECTAREA                  |                       | PREF.,<br>PLURALIDAD |                       | DIOS DE<br>AMOR  |
| -                             | ٧                      |                        | MONEDA DE<br>TURQUIA | >                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                        | ٧                             | CONVE-<br>NIENTE     | >                                 |                                         |                               |                                              | SU CAPITAL<br>ES NICOSIA     | <b>&gt;</b>                 | *                                  |                       | ٧                    |                       | *                |
|                               |                        |                        | LOS DE ÉL            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                        |                               | ABREV. DE<br>ANTIGUO | 1                                 |                                         |                               |                                              | AUDIODES-<br>CRIPCIÓN        |                             |                                    |                       |                      |                       |                  |
| VENTA,<br>POSADA              | >                      |                        | ٧                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                | SALIVA<br>ABUNDANTE    | <b>&gt;</b>                   | *                    |                                   |                                         | DAR LA,<br>MOLESTAR           | >                                            | *                            |                             |                                    | ATENDER<br>LOS RUEGOS | >                    |                       |                  |
| CIUDAD<br>SAGRADA             |                        |                        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                | 6.º NOTA               |                               |                      |                                   |                                         | SUDOESTE                      |                                              |                              |                             |                                    | 2.º CONJ.             |                      |                       |                  |
| > SAGRADA                     |                        |                        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                | *                      |                               |                      | press                             |                                         | ٧                             |                                              |                              |                             | CENTRA DE                          | *                     |                      |                       |                  |
|                               |                        |                        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                        |                               |                      | DESGAS-<br>TADO                   | >                                       |                               |                                              |                              |                             | GENIO DEL<br>BOSQUE                | >                     |                      |                       |                  |
|                               |                        |                        |                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                        |                               |                      |                                   |                                         |                               |                                              | PACIUTA                      |                             |                                    |                       |                      |                       |                  |
| RONOMBRE<br>PERSONAL          | >                      |                        |                      | COMBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | >                              |                        |                               |                      |                                   |                                         |                               |                                              | PAQUITA<br>SALAS Y<br>NARCOS | -                           |                                    |                       |                      |                       |                  |

66 VERANO JUEVES, 29 DE AGOSTO DE 2024 ABC

#### Crucigrama

Traslade las soluciones de las definiciones del texto inferior a la parrilla superior siguiendo la orientación que se indica (horizontal o vertical).

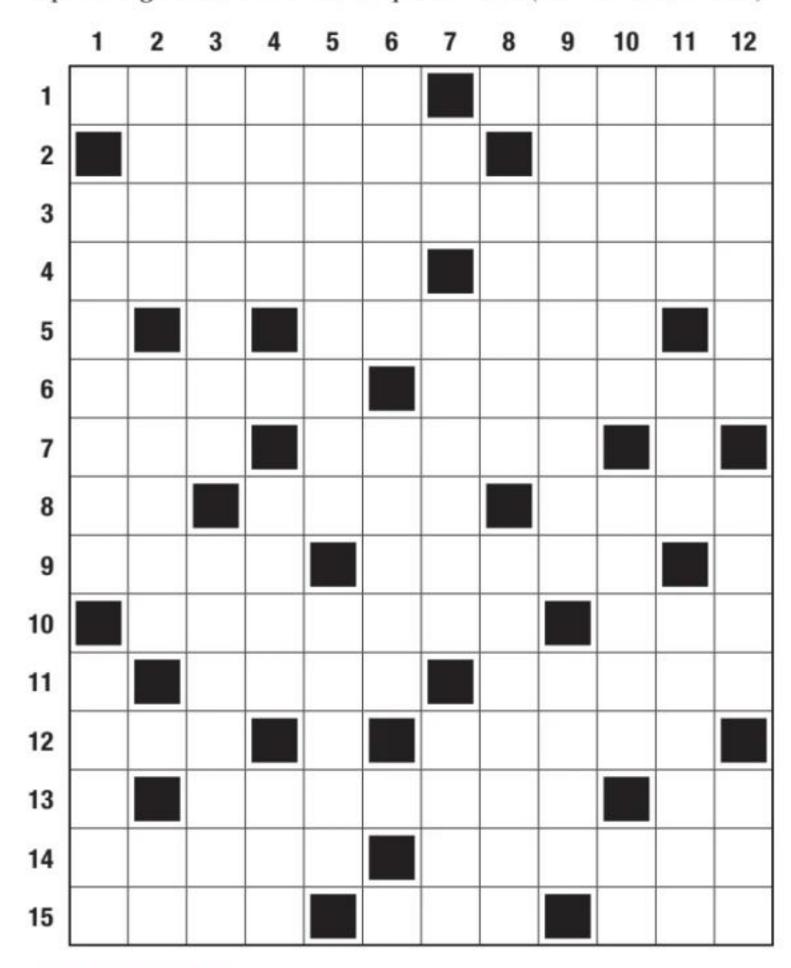

HORIZONTALES. 1: Hipocorístico de María Luisa. En el juego, envite falso. 2: Tranquila, sosegada. Soporte de madera. 3: Movimiento que exalta los sentimientos. 4: Importunar con continuas peticiones. Nativo de región ártica. 5: Afligido por una ofensa. 6: Prefijo que significa estrella. Minerales magnéticos. 7: Autoridad de la lengua. Sistema para detectar aviones. 8: Abreviatura de cierto término de cortesía. Con poca diferencia. Que no tiene agua o humedad. 9: Formar tierras para cultivo. Función que alguien desempeña. 10: Pieza de la gorra. Sufijo de gentilicios. 11: Cierta pieza del juego del ajedrez. Fijar el precio de una mercancía. 12: El ser individual. Elemento arquitectónico. 13: Articulación de la mano. Cierta preposición. 14: Casualidad. Parte del avión. 15: Resistente (f.). Nombre palíndromo de mujer. Número impar.

VERTICALES. 1: Afeitarse la barba. Sosegad, aplacad. 2: Asociación. Saburra de la lengua. Símbolo químico del cobre. 3: Telesilla para subir una pista de esquí. Herir con garfio. 4: Enfados violentos. Considera posible. Estados Unidos en inglés. 5: La que es miembro del senado. Cante genuino andaluz. 6: Local de mal aspecto o reputación. Col., mortifiquen, hagan sufrir. 7: Amnistía Internacional. Luchar o reñir para conseguir algo. Intención o proyecto. 8: Condiciones atmosféricas propias de una región. Parte de la barba. 9: Sentir compasión. Favorece la cicatrización. 10: Erosión superficial de la piel. Beethoven le dedicó una obra. Reino Unido. 11: Sus frutos son sámaras. Así sucesivamente. Col., que hace las cosas con mucha calma. 12: Vecino del asturiano. Pedir o agradecer a Dios. Sufijo de valor ordinal.

#### Cruzada

4 LETRAS

Inserte las palabras en el gráfico teniendo en cuenta que estas deberán colocarse de izquierda a derecha y de arriba abajo.

ROSBIF

TUY0

| 4 LEIRAS | 1010                                    |      |    | NO. | ODTI  |      |   |
|----------|-----------------------------------------|------|----|-----|-------|------|---|
| AJAR     | UVAL                                    |      |    | TAE | BLA0  |      |   |
| ALUD     | VERA                                    |      |    |     |       |      |   |
| BRÍO     |                                         |      |    | 7 1 | LETR/ | AS   |   |
| BURÓ     | 5 LET                                   | TRAS |    | ANG | CORA  | 2    |   |
| CEBÚ     | ALAZ                                    | 0    |    | API | JRADA | Д    |   |
| CUCÚ     | ARCÉI                                   | N    |    |     |       |      |   |
| DIOS     | AVARO                                   |      |    | 8 1 | LETR/ | AS   |   |
| DURO     | BREA                                    |      |    |     | ACAST |      |   |
| FLAN     | FOCAL                                   |      |    |     | RANO] |      |   |
|          | 100000000000000000000000000000000000000 |      |    |     |       |      |   |
| JUG0     | ILOTA                                   |      |    |     | INIDA |      |   |
| MONA     | OBRA                                    |      |    |     | ILIZA |      |   |
| NUDO     | PLAZ                                    | A    |    | VOI | LEIBO | )L   |   |
| OB0E     |                                         |      |    |     |       |      |   |
| ORCA     | 6 LET                                   | TRAS |    | 9 1 | LETRA | AS   |   |
| 0TR0     | AF0R                                    | AR   |    | IDE | EALIS | OM   |   |
| RABA     | AXIO                                    | MA   |    |     |       |      |   |
| RET0     | CATE                                    | AR   |    | 12  | LETE  | RAS  |   |
| ROÑA     | CUERI                                   | P0   |    | IN  | TROVE | RSIÓ | N |
| RUTA     | FLOR                                    | AR   |    |     |       |      |   |
| TOFU     | NATI                                    | VO   |    |     |       |      |   |
| TOUR     | ROBAI                                   | DO   |    |     |       |      |   |
|          |                                         |      |    |     |       |      |   |
|          |                                         |      |    |     |       |      |   |
|          |                                         |      |    |     |       |      |   |
|          |                                         |      |    |     |       |      |   |
|          |                                         |      |    |     |       |      |   |
|          |                                         |      |    |     |       |      |   |
|          |                                         |      |    |     |       |      |   |
|          |                                         |      |    |     |       |      |   |
|          |                                         |      |    |     |       |      |   |
|          |                                         |      |    |     |       |      |   |
|          |                                         |      |    |     | 7     |      |   |
|          |                                         |      | -  |     |       |      |   |
|          |                                         |      |    |     |       |      |   |
|          |                                         |      | 1  |     |       |      |   |
|          |                                         |      |    |     |       |      |   |
|          |                                         |      |    |     |       |      |   |
|          |                                         |      |    |     |       |      |   |
|          |                                         |      | T  |     |       |      | N |
|          |                                         |      |    |     |       |      |   |
|          |                                         |      | P  | L   | Α     | Z    | Α |
|          |                                         |      |    |     |       |      |   |
|          |                                         |      |    |     |       |      |   |
|          |                                         |      | +- |     |       |      |   |
|          |                                         |      |    |     | _     |      |   |
|          |                                         |      |    |     |       |      |   |
|          |                                         |      |    |     |       |      |   |
|          |                                         |      |    |     |       |      |   |

#### Sudoku

#### Fácil

|   | 9 |   | 5 |   | 4 |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 7 |   |   |   |   |   | 1 |   |
| 3 |   | 2 |   |   | 1 |   | 8 |   |
|   |   | 4 |   |   | 3 | 6 | 5 | 9 |
|   |   |   |   |   | 6 | 1 |   |   |
|   |   |   | 9 | 5 |   |   |   | 3 |
|   | 8 |   |   |   |   |   | 3 |   |
|   | 4 |   |   |   | 5 |   |   | 1 |
| 2 | 3 |   |   |   |   | 4 | 7 |   |

#### Difícil

|   |   | 9 |   |   | 6 | 3 |   | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 8 | 1 |   |   |
| 3 |   |   |   | 1 |   | 7 |   | 6 |
| 5 |   |   | 6 |   | 1 |   |   |   |
|   |   |   |   | 3 |   | 5 |   |   |
|   | 6 | 1 |   |   |   | 2 |   |   |
|   |   | 3 |   | 2 |   |   | 9 |   |
|   |   |   |   | 8 |   |   |   |   |
| 1 |   | 4 | 5 |   |   |   |   |   |

#### **Binario**

Complete el casillero con las cifras 0 y 1. En cada fila y en cada columna debe haber la misma cantidad de ceros y de unos. No puede haber más de dos números iguales consecutivos, ni en horizontal ni en vertical.

#### Fácil

| 1 | 1 |   | 0 | - | 0 |   | 0 |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 0 |   |   | 0 | 1 |   |   |
|   |   |   | 1 |   |   |   |   | 0 |
| 0 |   | 0 |   |   |   |   | 1 |   |
|   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |
|   | 0 | 0 |   |   |   |   | 1 | 1 |
|   | 0 |   | 0 |   |   |   | 1 | 1 |
| 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 0 |   | 0 |   |   |   |   |   |
| 1 |   | 1 |   | 1 |   |   | 0 | 0 |

#### Rostrograma

Identifique al personaje de la fotografía e inserte su nombre y su apellido en el casillero.



HORIZONTALES. 1: Nombre de pila de Obama. 7: Interferencia en una línea telefónica. 12: En esta posición. 13: Composición para un único instrumento. 14: Hábitos, costumbres. 15: Cuerda gruesa de esparto. 16: Nombre de la Cantaora. 17: Tecla de alternativa. 18: Trampa para lograr algo. 20: Quitar la piel a una patata. 21: Dominio de internet para Andorra. 22: Elevación de terreno. 24: Pintor español surrealista. 26: Manifestar alegría. 27: Incapacidad para recordar. 29: Insondable, profundo. 35: Movimientos en un fluido. 36: Compuso *Corazón partio*. 39: Categoría profesional. 40: Consumición de raciones en bares. 41: Entre Huesca y Barcelona. 43: Parte del cuerpo que ejerce una función. 44: Emitir las aves su voz. 46: Recordar con pena lo ausente. 47: Pasta de chile y especias. 48: Prefijo que significa abeja. 50: Torta de maíz venezolana. 51: Angl., artículo publicado en un blog. 53: Que no cree en Dios (f.). 56: Inspector despistado de dibujos animados. 59: Acumular fortuna o bienes. 62: Pago por una cosa o servicio. 63: Dividir en dos o más partes. 64: Hombre de gran belleza. 66: Relativa a la ciudad. 68: 7, en números romanos. 69: Raíz de sabor anisado. 71: Marca de bolígrafos. 72: Funda metálica para proteger el dedo. 73: Antigua matrícula de Cádiz. 74: Nombre del actor. 75: Voz para detener al caballo. 76: Con texturas aceitosas (f.). 77: Ave tropical trepadora. 78: Que carecen de gracia.

VERTICALES. 1: Interj. para poner fin. 2: De la misma opinión. 3: Guiso de carne. 4: Asidero de una vasija. 5: Apellido del actor. 6: Pintó *El beso.* 7: Terreno reservado para la caza. 8: Natural de un país de África central. 9: Deslucidas, utilizadas. 10: Apéndice prolongado de algo. 11: Línea marcada en la piel. 19: Coger con un asta de toro. 22: Defecto de la visión que impide ver con claridad de lejos. 23: Bandera de un colectivo. 25: Bellas, bonitas. 26: Espacio breve de tiempo. 28: Daño material o moral. 29: Perfume, olor agradable. 30: Dio vida a Sole en 7 *vidas*. 31: Lengua de Reino Unido. 32: Sociedad General de Autores y Editores. 33: Col., agraciada físicamente. 34: Piedra con inscripción. 37: Que realiza algo con éxito. 38: Título que se daba al soberano búlgaro. 42: Conjunto de prendas de vestir. 45: Sacar dinero de una cuenta bancaria. 46: Modo de colocar ladrillos. 49: Grasa bajo el mentón. 52: Fragmentos, porciones. 54: Lugar para los astados. 55: Sujetado con ligaduras. 56: Determinan el color de ojos. 57: Gratinador del horno. 58: Conforme a las costumbres establecidas. 60: Gandalf y Harry Potter. 61: Plancho, estiro el cabello. 62: 3.ª potencia de un número. 65: Elemento de un baile. 67: Banco central de la UE. 68: Andas, caminas. 70: Pronombre personal plural.

#### Soluciones de hoy

#### Autodefinido

| V O S A A D Z  V O S A A D Z  O S O S A A D Z  O S O S A A D Z  O S O S A A D Z  O S O S A A D Z  O S O S O S A D Z  O S O S O S A D Z  O S O S O S A D Z  O S O S O S A D Z  O S O S O S A D Z  O S O S O S A D Z  O S O S O S A D Z  O S O S O S A D Z  O S O S O S A D Z  O S O S O S A D Z  O S O S O S A D Z  O S O S O S O S A D Z  O S O S O S O S O S O S  O S O S O S O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _ | _ | _ | _ |   |   | _ |   | _ | _ |     | _ | _ |   | _ | _  |     | _ | _    | _ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|----|-----|---|------|---|
| A G I A R T A S O S T S M O S U J O M E S S I M O W E S O S U J O M E S O S U J O M E S O S U J O M E S O S U J O M E S O S U J O M E S O S U J O M E S O S U J O M E S O S U J O M E S O S U J O M E S O S U J O M E S O S U J O M E S O S U J O M E S O S U J O M E S O S U J O M E S O S U J O M E S O S U J O M E S O S U J O M E S O S U J O M E S O S O M E S O S O M E S O S O M E S O S O S O S O S O S O S O S O S O S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S | 3 | 1 | Я | 3 | S |   | Я | 0 | а | A   | T | ٦ | A | S |    | S   | 0 | N    |   |
| A G I A B T A S O B T B M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 | ь | ٦ | 3 |   | 0 | D | A | S | n |     | N | 3 | ٦ | A | S  | n   | Я | 3    | r |
| A G I A R T A S O S M E S S I C L I C C L I C C L I C C L I C C C C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Я | 1 | 0 |   | A | 1 | A | ٦ |   | A | 8   | A | 8 |   | N | 0  | S   | 3 | M    |   |
| A G I A A A T A S O B T B M C L I C C L I C C C C C C C C C C C C C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 | Я | d | 1 | н | Э |   | ٦ | 1 | T | n   |   | A | Я | 1 | ٦  |     | d | A    | Э |
| 0 1 3 0       1 8 8 3 M       0 2 U J         A 0 1 A A T A 2 0 3 T 3 M         0 3 W 0 W 1 A T M 3 T 0 T         8 0 3 T A W A M 1 J 8         8 0 3 T A W A M 1 J 8         8 A A T D 0 3 J 3 T 7 4         A 2 1 A 1 0 3 J 3 T 7 4         A 2 1 A 1 0 3 J 3 T 7 4         A 2 1 A 1 0 3 J 3 T 7 4         A 3 1 A 1 0 3 J 3 J 3 J 4 1 0 3 J 3 J 3 J 3 J 3 J 3 J 4         A 4 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | 3 |   | N |   | A | N | n | S | A | S   | 0 |   | A | 0 | 3  | n   | S |      |   |
| D I J D I I S S 3 M O S U J A A A A A A A A A A A A A A A A A A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A | N | 3 | ٨ | A |   | 0 | A | N |   | 10  | T | 1 | N | 3 | ၁  |     | A | 8    | T |
| O I J O I I S S M O S U J M O I I G L I C L I C A A T A A D I D S O T M O M E S S I M O M E S O I D A M O M E S O I D A M O M E O S U J M O M E O I D A M O M E O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D A M O I D  | Я | 3 | 0 | 0 | N | 0 | ၁ |   | 0 | N | A   | ٦ | ٦ | 1 | ٨ |    | A   |   | Э    |   |
| D I J D I I S S M O S U J  A Q I A R T A S O S T A N O S U J  M E T E O S A T R N O N E S S I S O S U D  S A R T D Q A T A N A N E S S I S I S O S U D  L E E E E E E D G T A N A N A N B C O B O C O B O C O C O C O C O C O C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A | T | A |   | A | 1 | Я | 3 | £ | 0 |     | n | A | d |   | 0  | N   | 1 | 3    | Я |
| D I J D I I S S M O S U J  A G I A A T T E C S A T A R A I D B  C O M D L D I D E O I A I I B B S  C O M D L D I D E O I A I B B I  C O M D L D I D E O I A I A I A I A I A I A I A I A I A I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | d |   | Я | A | Я | а | A | ٦ |   | а | A   | а |   | 0 | Я | T  | 3   | 0 |      |   |
| D I J D I I S S M E S S I I C L I C  A G I A A T T A S O B T B M  T O T E M E T B I O U U E O  S O B T A M M A M I J S S  C O M P L O T E L E D G T A R S  C O M P L O T E L E D G T A R S  C O M P L O T G O U R M E T B B I  B M I A U A I B I B I C I I L E O S  B M I A U A I A I A I A I A I A I A I A I A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | A | T | ٦ | A |   |   | 0 | 0 | 1 | а   | A | S |   | A |    | ٦   | n | Z    | A |
| D I J D I I S S M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J M O S U J  | A | ٢ |   | 1 |   | ၁ | d |   | 0 | 8 | A   |   | 3 | Р | 3 | ٦  | 3   |   | 1    |   |
| O I I O I I S O M E S S I C L I C C I C O C D I D E O C D D I D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O C D E O  | S | 0 | 3 | ٦ | ٦ | 1 | 1 | 0 | ၁ |   | z   | 3 | Я | 3 | ٢ |    | S   | 0 | Я    | A |
| COMPLOT GOURMESSI CLIC  LUSO MESSI CLIC  METEOSAT RAIDA  TOTEMESSI NO NEO  LUSO MESSI RICLE  LUSO MESSI RICLE  LUSO MESSI RICLE  LUSO MESSI RICLE  RESE I RICLE  RESE RICLE  R | 0 | Я | 0 |   | A | N | A | N |   | A | 1   | 0 |   | 3 | 0 | 0  |     | M | 8    |   |
| D I J D I S S 3 M O S U J  A Q I A A T A S O 3 T 3 M  T O T E M T A I N O N E O  T O A M O N I A M I J S S S I A C A C A C A C A C A C A C A C A C A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Я | A | N | n | 0 | A |   | 1 | 3 | ٦ |     | 0 | T | Я |   | n  | A   | 1 | M    |   |
| L U S O M E S S I C L I C A D A D B D B D B D B D B D B D B D B D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 | 8 |   | 8 |   | 1 | 3 | M | Я | n | 0   | C |   | T | 0 | ٦  | d   | M | 0    | ၁ |
| L U S O M E S S I C L I C A D A D A D A D A D A D A D A D A D A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A |   | S | 1 | Я | 1 |   | 0 | 3 | а | 1   |   | 3 | S | 3 |    | 3   |   | ٦    |   |
| L U S O M E S S I C L I C A D A D A D A D A D A D A D A D A D A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | S | A | Я |   | 1 | C | а |   | 3 | ٦   | 3 | 1 |   | ь | 1  | 10  | t | 10.2 |   |
| L U S O M E S S I C L I C A G I A R A R A R A R A R A R A R A R A R A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S | 0 | 3 | T | A |   | N |   | A | M | 1   | ٦ |   | S |   | F. | KC. |   |      |   |
| T N S O W E S S I C F I C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 | 3 | N |   | 0 | N | 1 | Я | T |   | M   | 3 | Τ | 0 | T |    |     |   |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A | а | 1 | A | Я |   | 1 | A | S | 0 | 3   | 1 | 3 | M |   | 1  | E   | 1 |      |   |
| A O S W W D Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 | 1 | ٦ | 0 |   | Τ | S | S | 3 | M | -80 | 0 | S | n | ٦ |    |     |   |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | ٨ |   | 0 |   | S |   | A |   | A |     | B |   | Z |   | 5  | F   | b | •    |   |

#### Crucigrama

| 0 | N | U |   | A | N | A |   | A | Я | n | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 0 | Я | 3 | ٦ | A |   | 0 | S | A | 0 | A |
| 3 | D |   | 0 | ٦ | ٦ | 1 | а | n | N |   | а |
|   | Я | A | ٦ | 1 | d |   | N |   | 0 | C | 3 |
| Я | A | S | A | T |   | N | 0 | 3 | d |   | S |
| A | 1 | 1 |   | A | Я | 3 | r | 3 | Я | 0 |   |
| Я |   | ٦ | 3 | d | A | d |   | Я | A | Я | 3 |
| 0 | Э | 3 | S |   | 1 | S | A | О |   | Я | S |
|   | 1 |   | Я | A | а | A | Я |   | 3 | A | Я |
| S | 3 | N | A | M | 1 |   | 0 | Я | T | S | A |
| 3 |   | 0 | а | 1 | ٦ | 0 | D |   | N |   | d |
| N | 0 | d | A | ٦ |   | Я | A | S | 0 | ၁ | A |
| 0 | M | S | 1 | 0 | 1 | 1 | N | A | M | 0 | Я |
| 3 | ٦ | A | d |   | A | N | 3 | Я | 3 | S |   |
| ٦ | 0 | Я | A | ь |   | A | S | 1 | Я | A | M |

#### Cruzadas

| 0 | Z | A | ٦ | A |   |   | Я | A | Я | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| а |   | M |   | а | n | ٦ | A |   | A |   | M |
| n |   | 0 |   | A | 8 | A | Я |   | 3 |   | S |
| N | 0 | 1 | S | Я | 3 | ٨ | 0 | Я | 1 | N | 1 |
|   |   | X |   | n | 0 | n | 0 |   | A |   | ٦ |
| A | Z | A | ٦ | Ч |   |   | N | 3 | ၁ | Я | A |
| N |   |   | 0 | A | ٦ | 8 | A | 1 |   |   | 3 |
| 0 | 1 | Я | 8 |   |   |   |   | S | 0 | 1 | а |
| M |   | ٧ | 1 | 0 | N | A | Я | A | d |   | 1 |
|   | A | Я | 3 | ٨ |   |   | A | Э | Я | 0 |   |
| A | 1 | 0 | ٦ | 1 |   |   | Я | A | 3 | Я | 8 |
|   | n | ь | 0 | T |   |   | 0 | ٨ | n | T |   |
| 0 | Я | A | ٨ | A |   |   | ٦ | A | ၁ | 0 | 4 |
| а |   |   |   | N | A | ٦ | ь |   |   |   | 1 |
| A | Ñ | 0 | Я |   |   |   |   | 0 | Я | n | 8 |
| 8 |   | Я | A | Z | 1 | ٦ | 1 | 1 | n |   | S |
| 0 | Ð | n | r |   |   |   |   | 3 | 0 | 8 | 0 |
| Я |   | а | A | а | 1 | N | 1 | Я | T |   | Я |

#### Sudoku -Fácil

| 9 | 7 | Þ | 6 | 8 | 9 | ŀ | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 6 | 8 | 9 | 3 | 2 | 7 | Þ | 9 |
| 9 | 3 | 2 | 7 | Þ | 1 | 6 | 8 | g |
| 3 | Þ | 7 | 2 | 9 | 6 | 9 | 1 | 8 |
| 8 | 2 | ŀ | 9 | 1 | Þ | 3 | 9 | 6 |
| 6 | 9 | 9 | 3 | ŀ | 8 | Þ | 2 | 4 |
| Þ | 8 | 9 | ŀ | 6 | 7 | 2 | 9 | 3 |
| 2 | 1 | 6 | 8 | 9 | 3 | g | 7 | Þ |
| L | 9 | 3 | Þ | 2 | S | 8 | 6 | 1 |

#### Sudoku - Difícil

|   |   |   |   |   | 9 |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | L | 9 | Þ | 8 | 6 | 9 | 4 | 2 |
| 9 | 6 | Þ | L | 2 | L | 3 | 8 | 9 |
| Þ | 3 | 2 | 9 | 6 | L | ŀ | 9 | 8 |
| L | 9 | 9 | 2 | 3 | 8 | 7 | Þ | 6 |
| 8 | L | 6 | 1 | Þ | 9 | 2 | 3 | 9 |
| 9 | Þ | 7 | 6 | 1 | 2 | 8 | 9 | 3 |
| 6 | 9 | L | 8 | 1 | 3 | 9 | 5 | Þ |
| 2 | 8 | 3 | 9 | S | Þ | 6 | 1 | L |

#### Binario

| 0  | 0 | ŀ  | 0 | ŀ | L | 0 | L | 0 | 1 |
|----|---|----|---|---|---|---|---|---|---|
| ŀ  | L | 0  | 1 | 0 | 0 | L | ŀ | 0 | 0 |
| 0  | 0 | Ļ  | L | 0 | ŀ | 0 | 0 | L | L |
| ŀ  | ŀ | 0  | 0 | ŀ | 0 | ŀ | ŀ | 0 | 0 |
| ļ  | 1 | 0  | ŀ | 0 | 0 | L | 0 | 0 | ŀ |
| 0  | 0 | ļ  | ŀ | 0 | ŀ | 0 | ŀ | ŀ | 0 |
| Ļ  | L | 0  | 0 | L | 0 | L | 0 | L | 0 |
| 0  | ŀ | 0  | 1 | 0 | ŀ | 0 | ŀ | 0 | ŀ |
| Į. | 0 | ļ  | 0 | ļ | ŀ | 0 | 0 | ŀ | 0 |
| 0  | 0 | Į. | 0 | 1 | 0 | L | 0 | L | ŀ |

#### Rostrograma

| S | 0 | S | 0 | S | 0 | Я | 0 | ٦ | S | A | S | 0  | 3 | ٦ | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|
| 0 | S | 3 | S | 0 | r | A | 0 | ٦ | A | a | 3 | а  | 0 | 1 | 8 |
| z | 1 | ٦ | A | Ð | 3 | Я | 1 | 1 | ٨ | A | N | A  | 8 | Я | n |
| 0 | ٦ | 0 | d | A | Я | 1 | T | Я | A | d | 3 | T  | S | 0 | 0 |
| Я | A | S | A | M | A | 1 | 3 | C | a | A | e | A  | 3 | T | A |
| 1 | S | 0 | d | A | d | 3 | Я | A | 1 | d | A | 3  | ٦ | 0 | M |
| Я | A | Я | 0 | Ñ | A | Я | A | 1 | d | 0 | N | A  | Ð | Я | 0 |
| A | a | 1 | Я | 3 | ٦ | 0 | 3 | d | A | T | 0 | Ð  | N | A | Я |
| Z | N | A | S | S | A | а | N | 0 | ٦ | A | M | S  | 1 | 8 | A |
| A | 1 | S | 3 | N | M | A | Я | 1 | 3 | Я |   |    | A |   |   |
| 1 | ٦ | A | а | 3 | 1 | N | 0 | M | а | A | _ | ú  | 2 | V |   |
| Я | A | а | N | 0 | M | 0 | ၁ | n | Я | 1 |   | d  | G | - |   |
| T | ٦ | A | A | T | 1 | Я | A | В | 0 | S | 1 | 8  | 2 |   |   |
| S | 0 | S | n | 0 | ٦ | 0 | S | A | 0 | A | 9 | Ä. |   | Ž |   |
| 3 | 0 | n | Я | 0 | К | 0 | A | Я | A | 8 |   | 16 | 2 |   |   |



#### SORTEOS DE AYER

CUPÓN DE LA ONCE (Mié. 28) 68352 Serie: 016

TRIPLEX DE LA ONCE (Mié. 28) S.1: **426** S.2: **044** S.3: **104** S.4: **235** S.5: **056** 

MI DÍA DE LA ONCE (Mié. 28)
Fecha: 15 ENE 2023 N° suerte: 10

BONOLOTO (Mié. 28)

6 14 16 22 37 4

Complementario: 48 Reintegro: 2

SÚPER ONCE (Mié. 28)

Sorteo 1:

07-11-19-20-21-28-36-42-44-45-48-50-53-56-60-65-73-75-83-84 Sorteo 2:

03-04-06-07-13-15-17-20-22-28-31-35-38-39-42-54-74-76-78-82 Sorteo 3:

09-13-15-20-25-28-29-30-32-34-36-38-43-44-46-53-54-63-82-85 Sorteo 4:

03-06-20-23-26-33-37-40-43-44-45-49-51-53-59-61-69-73-77-84 Sorteo 5:

02-15-27-30-31-33-35-41-43-48-51-55-64-65-68-75-78-82-83-85

#### Suscríbete ya a





Y disfruta de una navegación ilimitada en abc.es



#### SORTEOS ANTERIORES

CUPÓN DE LA ONCE

Domingo 25: 22866 Serie: 050 Lunes 26: 64987 LaPaga: 038 Martes 27: 07913 LaPaga: 018

TRIPLEX DE LA ONCE

Do. 25: 079 / 494 / 636 / 196 / 734 Lu. 26: 056 / 929 / 562 / 380 / 712 Ma. 27: 971 / 156 / 932 / 103 / 277

BONOLOTO

Domingo 25: 05-11-15-19-34-36 C:33 R:7 Lunes 26: 03-09-10-22-23-45 C:14 R:6 Martes 27: 06-11-15-18-30-39 C:38 R:5

LOTERÍA PRIMITIVA

Sábado 24: 01-08-15-17-27-46 C:26 R:8 Lunes 26: 07-12-26-30-34-42 C:44 R:3

GORDO DE LA PRIMITIVA Domingo 25: 02-08-35-38-48 C:2

EUROMILLONES

Viernes 23: 09-15-24-47-50 E: 8-9 Martes 27: 01-08-11-42-47 E: 4-11

LOTERÍA NACIONAL

Sábado 24 de agosto Primer premio: 85156 Segundo premio: 87190 Reintegros: 1, 6 y 8

LOTERÍA NACIONAL

Jueves 22 de agosto
Primer premio: 39876
Segundo premio: 41424
Reintegros: 2, 3 y 6

#### Crucigrama blanco Por Óscar

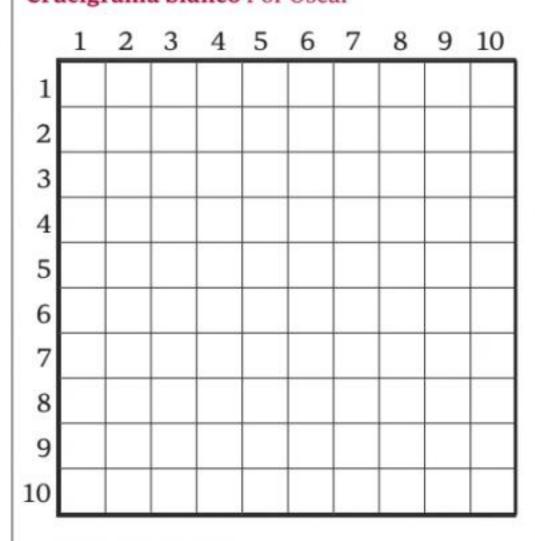

HORIZONTALES.- 1: Prenda de abrigo de tejido impermeable doble, relleno de plumas de ave o de otro material aislante, plural. 2: Que se precia de entendido. Símbolo del oxígeno. 3: Exceso de autoestima. Vanos, fútiles, inútiles. 4: Seis. Al revés, dame acá. Pronombre personal. 5: Sujetasen con cuerda. Efecto cómico rápido e inesperado en un filme. 6: Cintas o bandas de tejido elástico para sujetar las medias. Hornazo, rosca con huevos. 7: Al

#### Contiene 11 cuadros en negro

revés, dóname, gratifícame. Sentid placer o alegría a causa de algo. 8: Atara los sarmientos en la vid para que no estorben al labrar la tierra. Oeste. 9: Expediente de regulación de empleo. Planta de la familia de las labiadas, usada como tópico para las úlceras. 10: Iguale con el rasero las medidas de los áridos. Embuste, trampa, estafa.

VERTICALES.- 1: Sobresalir, predominar. 2: Autorizara, legalizara. 3: Costumbre. Banquetes, festines. 4: Símbolo del masurio. Carne asada. Punto cardinal. 5: Especie de cabra montés, plural. Símbolo del sodio. 6: Fallecen, mueren. Escala, gradación de colores. 7: Tiempo que ha vivido una persona. Habitar, residir. 8: Bebida alcohólica obtenida por fermentación de la caña de azúcar. Sintiera placer o alegría a causa de algo. 9: Cuarta vocal. Emite, desprende de sí. Al revés, negación. 10: Quieto, pacífico naturalmente o por su genio. Preposición.

#### Jeroglífico

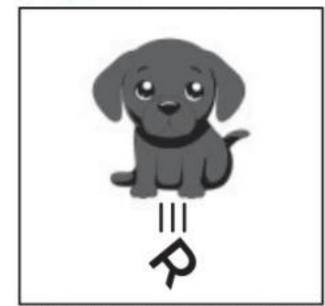

Entre Chile y Argentina, está helado

#### Ajedrez

#### Negras juegan y ganan



Toth - Christen (San Bernadino, 1985)

#### Crucigrama Por Cova-3

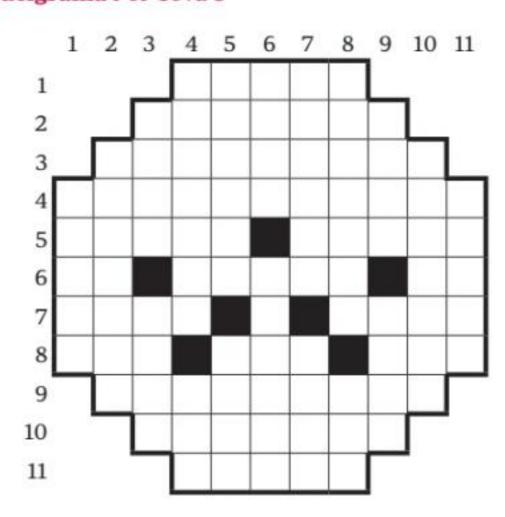

HORIZONTALES: 1: Igualadas con el rasero. 2: Cacerola de metal, plural. 3: Volvemos a decir lo mismo. 4: Los que se trasladan en vehículos a motor están así. 5: Pego, junto, arrimo. Inunda. 6: Sodio. Querrá. Al revés, pronombre posesivo. 7: Trabajan la tierra removiéndola antes de la siembra. Afirmaciones. 8: Bebida alcohólica procedente de la caña de azúcar. Vocal en plural. Real Academia Española. 9: Vivir el hundimiento o destrozo de un barco. 10: Esclavos. 11: Estropeáis por el uso

VERTICALES: 1: Brotar, surgir. 2: Fueron avanzando dando vueltas. 3: Parte de una prenda que cubre el pecho, unida al pantalón o a la falda, y con tirantes. Nombre de mujer en plural. 4: Descansan. Universidad Internacional de las Américas. 5: Al revés, árbol cuyas hojas son devoradas por los gusanos de seda. Al revés, superior jerárquica. 6: Al revés, sufijo diminutivo plural. Sujeta con fuerza y con firme intención de mantener bien sujeto. 7: Cinta o friso de azulejos de diferentes labores en la parte inferior de las paredes de los aposentos. Al revés, Impuesto sobre el Valor Añadido, plural. 8: Periodos de tiempo de siete días. Perro catalán. 9: Al revés, Enfermedades de declaración obligatoria. Marcharás. 10: Pasar una cuerda tirante por encima de las espigas, para que se desprenda el rocío. 11: Al revés, te encuentras en un lugar

#### Sudoku Por Cruz&Grama

| 7 | 4 |   |   |   |   | 8 | 1 |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 5 |   |   |   | 7 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 6 |
|   |   |   |   | 8 |   |   | 9 |   |
|   |   | 6 | 7 |   |   |   |   |   |
|   | 9 | 1 |   | 2 |   |   |   | 8 |
|   | 8 | 5 |   | 3 |   |   |   |   |
|   |   | 2 |   |   |   | 4 |   | 1 |
|   | 3 |   | 2 |   | 4 |   |   |   |

#### Soluciones de hoy

|   |   |      |   |   | n | NC | pi | ng |
|---|---|------|---|---|---|----|----|----|
| Ġ | 1 | 8    | 5 | 6 | 9 | 0  | +  | 1  |
| E | L | 2    | 8 | b | 9 | 5  | 1  | 9  |
| 9 | Þ | 6    | 8 | 1 | 1 | B  | 9  | 2  |
| 3 | 6 | 1    | 9 | B | E | Þ  | 1  | 9  |
| b | 9 | 3    | 6 | 1 | 1 | 9  | 2  | 8  |
| B | 9 | L    | 9 | 2 | Þ | 1  | 6  | €  |
| L | 5 | 9    | 1 | £ | 6 | 0  | ü  | 1  |
| 1 | E | 9    | 1 | 8 | 8 | 2  | 9  | 6  |
| 9 |   | . 10 |   | и | 6 | 6  |    |    |

ревіто мовеио Јеговіно Ajedrez 1...b3! 2.axb3 [2.營xb3 ②d2+; 2...âxc4 bxc2+] 2...âd2+3.營xd2 2...âd2-3.營xd2

(El \* representa cuadro en negro)

VERTICALES: 1: Manar. 2: Rodaron. 3: Peto. Anas. 4: 6: sotl. Aferra. 7: Alizar. SAVI. 8: Semanas. Gos. 9: SODE. Irás. 10: Soguear. 11: satsE

Crucigrama HORIZONTALES: 1: Rasas. 2: Peroles. 3: Repetimos. 4: Motorizados. 5: Adoso. Anega. 6: Na. Amará. uT. 7: Aran. Sies. 8: Ron. Aes. RAE. 9: Naufragar. 10: Siervos. 11: Ajáis VERTICALES: I: Prevalecer. 2: Legitimara. 3: Uso. \*, Ágapes. 4: Ma. \*, Asado. \*, E. 5: Íbices. \*, Na. \*, 6: Finan. \*, Gama. 7: Edad. \*, Morar. 8: Ron. \*, Gozara. 9: O. \*, Emana. \*, o. 10: Sosegado. \*, A. Emana. \*, o. 10: Sosegado. \*, A.

HORIZONTALES: 1: Plumiferos. 2: Resabido. \*. O. 3: Ego. \*. Inanes. 4: VI. \*. acaD. \*. Me. 5: Atasen. \*. Gag. 6: Ligas. \*. Mona. 7: emaD. \*. Gozad. 8: Caponara. \*. O. 9: Ere. \*. Amaro. \*. 10: Rase. \*. Arana.

Crucigrama blanco

#### TELEVIDENTE

#### El enemigo a batir (y a imitar)

BRUNO PARDO PORTO



n Mediaset hay alguien pensando en que hay que mirar a Oriente, como si allí latiera algún tipo de sabiduría arcana con la que al fin batir a Pablo Motos, un objetivo que, por lo que sea, comparten con el presidente del Gobierno: todo es espectáculo. Empezaron con 'Cuentos chinos'. donde Jorge Javier Vázquez hacía chistes de ídem mientras entrevistaba a gente y daba paso a un montón de secciones rocambolescas. ¿Les suena? A mí tampoco. Ahora Carlos Latre ha subido la apuesta y ocupa la franja (ay) con una propuesta babilónica. «Más atrás, más atrás, hay que volver a los orígenes», habrá dicho algún creativo con estudios en

marketing antes del verano.
Ahora 'Babylon show' es un
espacio para toda la familia
donde Latre entrevista a
gente, invita a imitadores de
otra gente y da paso a
secciones rocambolescas.
¿Les suena? A mí tampoco.

El enemigo a batir es el enemigo a imitar, y en esas Latre abrió su segundo programa con un poco de actualidad, como quien salpimienta el pollo. «Buenas noches, 'babyloniers'», soltó, para luego leer un titular de 'Eldiario.es': «Milei saca de Argentina más de mil millones en reservas de oro». El 'sketch' que seguía era Ayuso entregándole la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid al presidente argentino, además de la famosa Medalla del Rey del Chimichurri en Chamberí, el 'Chambechurri'. Él, a cambio, le daba el Choripán de Oro. Y así. Luego entraron los invitados: Kira Miró, Malena Alterio y Julián López. Estaban promocionando 'Odio el verano', una película que, ya es casualidad, produce Mediaset. El lunes habían llevado a Luis de la Fuente. Se han puesto a ahorrar en la segunda emisión. Mala señal.

'Babylon show' sigue la senda de 'Cuentos chinos': haz lo mismo pero un poco más exótico. Lo siguiente será Ana Rosa Quintana vestida de Nefertiti recibiendo al famoseo en una pirámide. O mejor: el fichaje del Monaguillo para vestirlo de cromañón en una cueva bien iluminada y ponerle un bisonte debajo de la mesa haciendo chistes. De momento, Pablo Motos parece que va a regalar una casa en Torrevieja y David Broncano ha puesto a Jorge Ponce a hacer de hombre del tiempo. La batalla por la sobremesa de la cena (el 'access prime time', olé) se parece bastante a una democracia parlamentaria.



Luján Argüelles junto a Valeria y Alejandro // MEDIASET

## Manual para buscar el amor con la ayuda de tu madre

Vuelve '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' el lunes a Cuatro con Luján Argüelles como presentadora

CLARA MOLLÁ PAGÁN MADRID

«Quiero una mujer moderna para mi hijo que lo saque de casa», asegura Begoña, una mujer «cool» con la fuerza del norte que llamó a su hijo Christian así por el célebre Christian Dior. Él no lo tiene tan claro. «Ligo menos que una farola. Al amor hay que tenerle el mismo miedo que al mar». Busca una chica con sentido del humor y su madre le va a ayudar con esta misión en '¿Quién quiere casarse con mi hijo?', el formato de Cuatro que vuelve a la cadena siete años después de su última emisión y lo hace con Luján Argüelles como presentadora de nuevo. «Es un formato

que nunca debería haberse ido», reconoce la presentadora a ABC. El programa para madres que buscan desesperadamente una pareja para sus hijos regresa a la televisión manteniendo la misma esencia de siempre. El próximo lunes a las 22:50 en Cuatro, cinco madres muy distintas ayudarán a sus hijos a seleccionar los candidatos que más encajen con su personalidad con el objetivo de salir del programa con una pareja estable. «Ha pasado tiempo desde la primera edición y aunque la relación madre-hijo es tan especial como siempre, han cambiado mucho las formas de ligar. Yo, que busco el amor, me viene muy bien», suelta entre risas Argüelles.

A lo largo de nueve emisiones, los solteros de oro tendrán la oportunidad de conocer a sus candidatas y, al mismo tiempo, poner a prueba la relación con sus madres. Aparecerán los celos, las envidias, los miedos. Y muchas risas porque en el formato todos caben, desde 'El Beckham de Murcia' hasta la madre que no quiere que su dinastía termine. «Es un reto encontrar a los candidatos porque no puedes contar con un hijo que eclipse a su madre o al revés. Tardamos cuatro meses hasta dar con todos ellos y queremos que los espectadores se puedan identificar con al menos una de las familias», asegura Isabel Navarro.

#### EL CINE EN TELEVISIÓN

POR OTI RODRÍGUEZ MARCHANTE



\*\*\*\* MUY BUENA \*\*\* BUENA
\*\* INTERESANTE \* REGULAR • MALA

#### 'Campeones'

España. 2018. Comedia, discapacidad. 124 m. Director: Javier Fesser. Intérpretes: Javier Gutiérrez, Juan Margallo, Luisa Gavasa, Jesús Vidal.

#### 22.50 La 1 \*\*\*

La película española del año 2018, la que conectó con todas las terminales emotivas del espectador, una historia de superación, como otras muchas, pero con un componente humano que su brillante director (Javier



Fesser) sabe utilizar y convertir en una comedia audaz, tierna, arriesgada y con sus perfiles de dureza. La trama, ya muy conocida, se centra en un entrenador de baloncesto (Javier Gutiérrez) y en su equipo de discapacitados, todos actores en posesión de las mismas limitaciones que sus personajes. La película tiene la virtud de convertir la previsible «incomodidad» o «tristeza» en algo muy sano y divertido.

#### 'Wonder Woman' 22.30 La Sexta \*\*

EEUU. 2017. Acción, fantástico. 141 m. Dir: Patty Jenkins. Con Gal Gadot, Chris Pine, David Thewlis, Elena Anaya.

Del mundo mitológico de las amazonas surge el personaje de Wonder Woman, pero sobre todo y espectacularmente surge Gal Gadot, auténtica mujer maravilla y el más vistoso efecto especial de la película. Mezcla la fantasía y la I Guerra Mundial y que entretiene una barbaridad. Un bonito tebeo en el que a Elena Anaya le toca el papel de mala.

## 'Tierra de faraones'

EE.UU. 1955. Aventuras. 105 m. Dir: Howard Hawkes. Con Jack Hawkins, Joan Collins.

Gigantesca producción y magnífica película construida con los mejores 'materiales', un guion de Faulkner, una majestuosa puesta en escena de Hawkes, una historia con vocación de eternidad sobre el faraón Keops y su obsesión arquitectónica (la pirámide) y un alarde narrativo y lleno de intrigas y esquinas..., y la gran villana y espectacular mujer Joan Collins.

#### '¡Qué verde era mi valle!'

#### 20.00 TCM \*\*\*\*

EE.UU. 1941. Melodrama. 118 m. Dir: John Ford. Con Walter Pidgeon, Maureen O'Hara.

La vida, la música, los valores, las emociones de una familia minera de Gales desde los ojos y la memoria del hijo pequeño. La mejor y más hermosa película de John Ford, un canto a..., todo. Personajes, actores, ambientación, drama social y humano, nostalgia. Es tan enorme, que ni siquiera hoy se ve inmerecido que le ganara el Oscar a 'Ciudadano Kane'.

#### **PARRILLA DEPORTIVA**

13.30 Vela. Louis Vuitton America's Cup: Barcelona. En directo. Teledeporte

16.05 Ciclismo. Vuelta a España: Ourense Termal-Estación de montaña de Manzaneda. En directo. La 1

16.30 Baloncesto. Juegos Paralímpicos de París 2024: Estados Unidos-España. En directo. Teledeporte

17.30 Fútbol. UEFA Champions League: Sorteo de la fase de liga. En directo. M+ Liga Campeones 17.45 Natación. Juegos Paralímpicos de París 2024. En directo. Teledeporte

18.54 Fútbol. LaLiga EA Sports: Girona FC-CA Osasuna. En directo. M+ LaLiga TV

20.55 Fútbol. UEFA Conference League: Real Betis Balompié-FC Kryvbas. En directo. Cuatro

21.24 Fútbol. LaLiga EA Sports: UD Las Palmas-Real Madrid CF. En directo. M+ LaLiga TV

#### LA1

8.50 La hora de La 1. Presentado por Silvia Intxaurrondo. 10.40 Mañaneros. Presentado por Adela González.

14.00 Informativo territorial 14.10 Ahora o nunca verano. Presentado por Mònica López.

15.00 Telediario 1. Presentado por Alejandra Herranz. 15.45 Informativo territorial 16.00 El tiempo. Presentado por Albert Barniol.

16.05 Vuelta Ciclista a España, «Ourense Termal-Estación de montaña de Manzaneda».

17.30 Salón de té La Moderna 18.30 El cazador stars. (Rep.) Presentado por Gorka Rodríguez.

19.30 El cazador. (Rep.) Presentado por Rodrigo Vázquez.

20.30 Aquí la Tierra. Presentado por Jacob Petrus. 21.00 Telediario 2. Presenta-

do por Marta Carazo. 21.55 4 estrellas. «Hacer lo correcto».

22.50 Nuestro cine. «Campeones». España. 2018. Dir: Javier Fesser. Int: Javier Gutiérrez, Athenea Mata.

0.45 Cine. «Ni distintos, ni diferentes: Campeones». España. 2018. Dir: Álvaro Longoria.

#### LA 2

6.30 Inglés online TVE 7.25 La 2 express 7.35 Zoom tendencias. (Rep.) 8.05 Namibia, la vida en la arena. (Rep.) 8.55 Pueblo de Dios. (Rep.) 9.25 Seguridad vital 5.0 9.55 Escala humana 10.25 Arqueomanía 10.55 Documenta2 11.45 Al filo de lo imposible 12.10 La 2 express 12.20 Las rutas D'Ambrosio 13.20 Mañanas de cine. «Cazador de recompensas». 14.50 Vuelta Ciclista a

Manzaneda». 16.05 Grandes documentales

Estación de montaña de

España. «Ourense Termal-

17.45 Documenta2 18.35 ¡Cómo nos reimos! Xpress. «Ni en vivo ni en directo (II)».

18.50 La 2 express 19.00 Grantchester 20.35 Diario de un nómada. Operación Plaza Roja. Incluye «La gran llanura panónica» y «Escalada de

21.30 Cifras y letras. (Rep.) 22.00 ¡Cómo nos reímos! (Rep.) «Abecedario».

terror en Transilvania».

0.00 LateXou con Marc Giró. (Rep.)

#### ANTENA 3

8.55 Espejo público. Presentado por Lorena García. 13.20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano

13.45 La ruleta de la suerte. Presentado por Jorge Fernández.

15.00 Antena 3 Noticias 1. Presentado por Sandra Golpe.

15.30 Deportes. Presentado por Rocío Martínez, Angie Rigueiro y Alba Dueñas.

15.35 El tiempo. Presentado por Roberto Brasero.

15.45 Sueños de libertad 17.00 Y ahora Sonsoles. Presentado por Sonsoles Ónega. 20.00 Pasapalabra. Presen-

tado por Roberto Leal. 21.00 Antena 3 Noticias 2. Presentado por Vicente Vallés y Esther Vaquero.

21.30 Deportes. Presentado por Rocío Martínez, Angie Rigueiro y Alba Dueñas. 21.35 El tiempo. Presentado

por Roberto Brasero. 21.45 El hormiguero 3.0. (Rep.) Presentado por Pablo

Motos. 22.45 ¡Buenos días, mamá! 2.15 Los artistas: primeros trazos

3.05 The Game Show. Presentado por Cristina Porta, Gemma Manzanero y Aitor Fernández.

#### **CUATRO**

7.30 ¡Toma salami! 8.25 Callejeros viajeros. Incluye «Kioto» y «Boda japonesa».

10.20 Viajeros Cuatro. (Rep.) «Tokio».

11.30 En boca de todos. Pre-

sentado por David Aleman. 14.00 Noticias Cuatro. Presentado por Lidia Camón. 14.55 ElDesmarque Cuatro. Presentado por Manu Carreño.

15.15 El tiempo

15.30 Todo es mentira. Presentado por Risto Mejide.

18.00 Lo sabe, no lo sabe. Presentado por Xuso Jones.

19.00 Tiempo al tiempo. Presentado por Mario Picazo, Alex Blanquer y José Luis Vidal.

20.00 Noticias Cuatro. Presentado por Mónica Sanz.

20.40 ElDesmarque Cuatro. Presentado por Ricardo Reyes.

20.45 El tiempo 20.55 UEFA Conference League. «Betis-FC Kryvbas Kryvyi Rih». En directo.

23.00 Callejeros. Incluye «Playas de Murcia», «Un día en Benidorm» y «Isla Cristina».

2.10 ElDesmarque madrugada. Presentado por Ricardo Reyes.

#### TELECINCO

7.00 Informativos Telecinco 8.55 La mirada crítica. Presentado por Antonio Texeira y Jano Mecha.

10.30 Vamos a ver. «Verano». Presentado por Joaquín Prat y Patricia Pardo.

15.00 Informativos Telecinco. Presentado por Isabel Jiménez.

15.30 ElDesmarque Telecinco

15.35 El tiempo 15.45 El diario de Jorge. Presentado por Jorge Javier Vázquez.

17.30 TardeAR. Presentado por Ana Rosa Quintana.

20.00 Reacción en cadena. Presentado por Ion Aramendi.

21.00 Informativos Telecinco. Presentado por Leticia Iglesias.

21.35 ElDesmarque Telecinco. Presentado por Matías Prats Chacón.

21.45 El tiempo

21.50 Babylon Show. Invitado: Asier Etxeandia, actor y cantante. Presentado por Carlos Latre.

22.50 La sentencia de Daniel Sancho. Presentado por Verónica Dulanto y Manu Marlasca.

2.00 Casino Gran Madrid Online Show

#### TRECE

8.00 La tienda de Galería del Coleccionista

11.00 Santa misa. Palabra de vida. Presentado por lesús Higueras.

11.40 Adoración eucarística 12.00 Ángelus

12.05 Ecclesia al día. Presentado por Raquel Caldas.

12.20 Don Matteo. «Chocolate» y «La habitación de un ángel».

14.30 Trece noticias 14:30. Presentado por Nazareth Gª Jara.

14.45 Sesión doble. «Tierra de faraones». EE.UU. 1955. Dir: Howard Hawks. Int: Jack

Hawkins, Joan Collins. 17.00 Sesión doble. «La espada de Damasco». EE.UU.

1953. Dir: Nathan Juran. Int: Rock Hudson, Piper Laurie.

18.45 Western. «Un día de furia». EE.UU. 1956. Dir: Harmon Jones. Int: Dale Robertson, Mara Corday.

20.20 Cine. «Ojo por ojo». Italia. 1968. Dir: Tonino Cervi. Int: Brett Halsey, Bud Spencer.

22.00 El cascabel. Presentado por Antonio Jiménez.

0.30 El Partidazo de Cope. Presentado por Juanma Castaño.

2.30 Teletienda

#### HOY NO SE PIERDA...

#### 'Los anillos de poder'

Amazon | Bajo demanda |

Estreno de la segunda temporada de la serie de 'El señor de los anillos'.

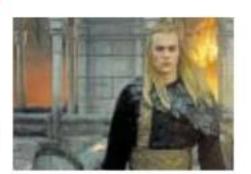

#### 'Kaos'

#### Netflix | Bajo demanda |

En esta nueva serie envejece hasta Zeus, al que interpreta el carismático Jeff Goldblum.



LO MÁS VISTO del martes 27 de agosto

1.910.000 espectadores 21,5% de cuota



#### LA SEXTA

6.30 Ventaprime 7.00 Previo Aruser@s 9.00 Aruser@s. Presentado

por Alfonso Arús. 11.00 Al rojo vivo. Presentado por Inés García.

14.30 La Sexta noticias 1\* edición. Presentado por Helena Resano.

15.15 Jugones. Presentado por Josep Pedrerol.

15.30 La Sexta meteo 15.45 Zapeando. Presentado

por Miki Nadal. 17.15 Más vale tarde. Presentado por Marina Valdés y María Lamela.

20.00 La Sexta noticias 2" edición. Presentado por Cristina Saavedra y Rodrigo Blázquez.

21.00 Especial La Sexta noticias

21.20 La Sexta meteo

21.25 La Sexta deportes 21.30 El intermedio Summertime. Presentado por Sandra Sabatés.

22.30 El taquillazo. «Wonder Woman». EE.UU., China, Hong Kong. 2017. Dir: Patty Jenkins. Int: Gal Gadot, Chris

Pine. 1.30 Cine. «Pasajero 57».

#### TELEDEPORTE

9.25 Juegos Paralímpicos de París 2024. Series preliminares. Desde París La Défense Arena.

11.45 Juegos Paralímpicos de París 2024. Desde Grand Palais.

12.00 Juegos Paralímpicos de París 2024 13.30 Louis Vuitton Ameri-

ca's Cup. «Barcelona».

14.00 Louis Vuitton America's Cup. «Barcelona».

16.30 Juegos Paralímpicos de París 2024. «EE.UU.-España». Categoría masculina. Desde el Bercy Arena. En

directo. 17.45 Juegos Paralímpicos de París 2024. Semifinales v finales. Desde París La Défense Arena.

21.00 París en juegos 22.00 Juegos Paralímpicos de París 2024. «España-Gran Bretaña». Categoría femenina.

23.30 Estudio estadio. Presentado por Paco Caro y Rubén Briones. Programa que ofrece lo más destacado de la actualidad deportiva. 0.15 World Athletics U20 Championship. Sesión

vespertina.

#### MOVISTAR PLUS+

8.05 Colin de cuentas. Emisión de los capítulos «Duelo» y «Dama de honor».

9.04 Superancianos: cómo vivir más y mejor. Incluye «La apariencia» y «La salud».

10.48 Dentro de las pirámides. Incluye «Pirámide de Micerinos» y «Pirámide de Pepi II».

12.37 Action 13.29 Mel Gibson: de héroe

a villano 14.27 1945: el año que cambió la historia

15.24 Cine. «Corazones de acero». EE.UU., China, R.U. 2014. Dir: David Ayer. Int: Brad Pitt, Shia LaBeouf.

17.30 UEFA Champions League. En directo.

20.00 Leo talks. «Sofocos del verano». 20.25 Ilustres ignorantes.

«El Teléfono». 22.00 ¿Quién mató a Cachou?

23.14 Condena 2.15 Tennis US Open.

«Carlos Alcaraz-Botic van de

Zandschulp». 4.30 Documentales

#### **CANAL SUR**

7.50 Los repobladores 8.45 Andalucía directo

10.20 Hoy en día 11.55 A toda costa

13.20 Tierra de sabores. «Morón de la Frontera (Sevilla)». Presentado por Bosco

Benitez. 14.30 Canal Sur noticias 1. Presentado por Juan Carlos Roldán y Victoria Romero.

15.05 Carreras de caballos de Sanlúcar

15.25 La tarde. Aquí y ahora. Presentado por Juan y Medio y Eva Ruiz.

18.00 Andalucía directo. Presentado por Modesto Barragán y Paz Santana.

19.45 Cómetelo 20.30 Canal Sur noticias 2. Presentado por Miguel Angel Sánchez.

21.40 Atrápame si puedes. Presentado por Manolo Sarria.

22.50 Cine. «El cliente». EE. UU. 1994. Dir: Joel Schumacher. Int: Tommy Lee Jones, Susan Sarandon.

0.45 Cine. «Al infierno, grin-

go». EE.UU. 1969. Dir: Nathan Juran. Int: Telly Savalas, George Maharis.

2.25 Lo flamenco

Noticias 1 Antena 3, 15.00.



#### Susan Sarandon y Tommy Lee Jones, en el drama 'El cliente' Canal Sur | 22.50 h. |

La película, dirigida por Joel Schumacher, narra la historia de Mark Sway (Brad Renfro), un niño de once años que se esconde en el bosque para fumar junto a su hermano pequeño. Ambos son testigos del suicidio de un abogado de la mafia. Antes de quitarse la vida, este revelará a Mark el lugar donde está enterrado el cadáver de un senador, lo que llevaría a la cárcel a un capo de la mafia. Su hermano, más pequeño, ha quedado traumatizado y sin hablar y Mark es consciente de que si revela lo que sabe su vida estará en peligro.





Editado por Diario ABC, S.L.U., Albert Einstein, 10, Isla de La Cartuja 41092 Sevilla. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta publicación, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa. Número 39.690 D.L.I: SE 3-1958 Apartado de Correos 43, Madrid. Teléfono de atención 954 488 888.





Accede gratis a ABC Premium ★

Escanea el código QR con tu móvil para acceder sin límites desde la 'app'

## Verbolario



POR RODRIGO CORTÉS

Desquiciar, v. tr. Insistir en lo obvio.

#### **EPISODIOS LOCALES**

## El verano de las estrellas

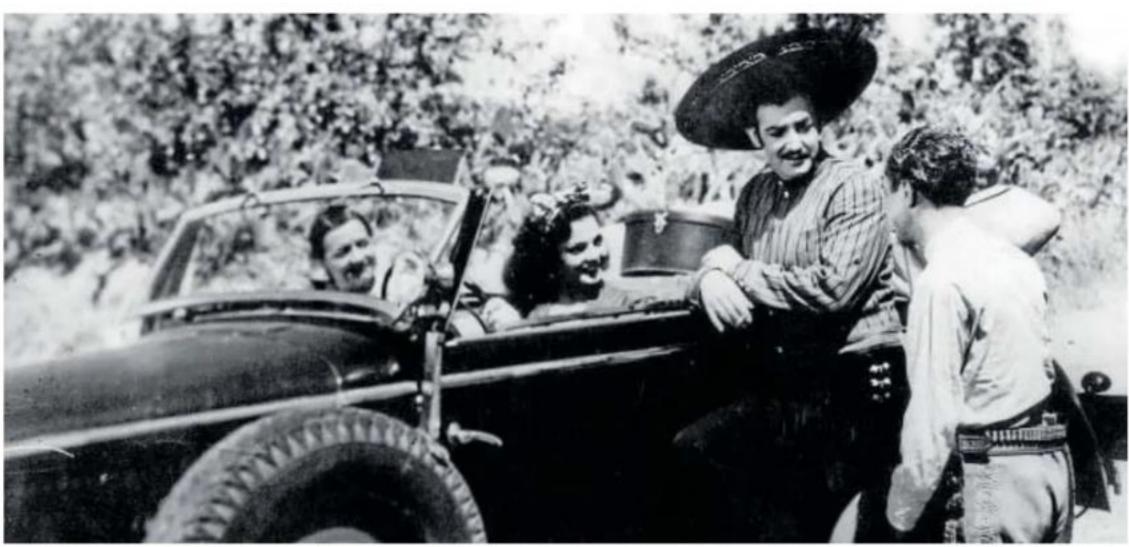

Jorge Negrete, de charro, en la filmación de 'Jalisco canta en Sevilla' en Sanlúcar la Mayor // ARCHIVO ABO

Las visitas de Tyrone Power y Jorge Negrete con apenas una quincena de diferencia fueron un acontecimiento en el verano de 1948 en aquella Sevilla que empezaba a salir del hambre

#### JAVIER RUBIO



l cine competía con el fútbol y los toros en las preferencias de entretenimiento de los sevillanos. A su favor tenía que se trataba de un espectáculo asequible a todos los bolsillos, deslumbrante en sus resplandores de lujo y glamour irradiados desde Hollywood en aquella Sevilla que empezaba a dejar atrás los años del hambre y las penurias de la posguerra.

El 7 de julio de 1948 había en cartelera más de una treintena de películas en los 31 cines, incluidos los de verano, que se anunciaban en las páginas de ABC. La rotación de cintas era impresionante por lo que un mismo día podían coincidir en las pantallas Humphrey Bogart, John Wayne, James Stewart, Bing Crosby, Fred Astaire o Tyrone Power. Éste, en el papel estelar de 'Sé fiel a ti mismo' en la que le daba réplica Joan Fontaine. Se proyectaba en el cine Santo Domingo, que estaba en la calle Oriente. Tyrone Power era el celebrado protagonista de 'Sangre y arena', pero en la cartelera sevillana de aquel 7 de julio se anunciaba 'Ni sangre ni arena', una película de 1941 de 'Cantinflas'.

Al día siguiente, el periódico se hacía eco de la llegada de Power a Sevilla desde Lisboa a donde había viajado en un vuelo que tomó en Nueva York: «Por la tarde, Tyrone Power paseó por la ciudad, deteniéndose en las calles Sierpes y Tetuán. Le acompañaban el escritor norteamericano Robert Denton y la señorita mejicana (sic) Blanca Rosa Gualter (sic), prometida, secretaria e intérprete del artista». El apellido correcto era Welter pero en la ciudad de los sueños se la conocía como Linda Christian.

En una rueda de prensa en las oficinas de la Fox Film, había dicho que el bailarín Antonio Morales le había hablado mucho de Sevilla en Los Ángeles. Terminado el encuentro informativo giró «una detenida visita a las parroquias de San Gil y de San Lorenzo, orando devotamente ante las imágenes». Pasó por Sevilla y continuó viaje a Jerez, Málaga, Granada, Madrid y Barcelona, de donde se despidió a la francesa camino de París.

Ni dos semanas después, Jorge Negrete aparecía por aquí para filmar 'Jalisco canta en Sevilla' con una pipiola Carmen Sevilla. Había llegado el 31 de mayo a Madrid en un recibimiento de los que hacen época. La crónica de ABC lo había contado así: «Al detenerse el convoy y descender Jorge Negrete, el entusiasmo de las muchachas que lo aguardaban fue inmenso. Tuvo que salir protegido por los guardias». La leyenda urbana lo relata de otro modo: le arrancaron los botones de la bragueta, y el galán mexicano sonó petulante: '¿No hay hombres en España?'.

A Sevilla llegó acompañado de su mujer, Gloria Marín, y su suegra, María Ramos, procedentes de Córdoba. Pero su arribada no tuvo la repercusión que en Madrid: «La hora de llegada y el ser ésta poco conocida, hizo que la presencia de Jorge Negrete pasara casi inadvertida». Se retiró a descansar al hotel Alfonso XIII ignorando el almuerzo en su honor que el mexicano Carlos Arruza dio en su finca de Benacazón.

No todo es de otra época exactamente. Esta frase la firmaría cualquier adolescente: «Visitaron distintos lugares de la población, entre ellos el barrio de Santa Cruz, en plan de elección para rodar exteriores». En plan. En fin. \*



#### **BALA PERDIDA**

ÁNGEL ANTONIO HERRERA

#### Una silla de felicidad

La Unesco debiera considerar la bendición a la silla al fresco de tertulia

ESDE varios pueblos dispersos de Andalucía se promueve la tertulia al fresco, cuando la noche obliga, como un patrimonio de la humanidad. Lo han pedido a la Unesco. Veremos. Esto es solicitar la reverencia institucional ante la santa calma, más una silla, porque se trata de sacar la silla a la acera, y enhebrar, o no tanto, la cháchara con los vecinos. A mí la propuesta me emociona, porque va contra el móvil, y porque procede de una minoría, y no minoría urbana, que es lo que se lleva, sino minoría de pueblo y de verano, donde está la reserva espiritual de lo que pasa, que es, sobre todo, lo que no pasa. En lo alto de un verano que se acaba, donde el gentío vive atareado en cambiarse varias veces el bikini a diario en Instagram, y en hacerle luego mucho retrato a la lubina del restorán, hasta que la cena quede fría, pero el WhatsApp caliente, resulta que un ramo de sencillas gentes van y reivindican la opulencia de estarse al fresco a la puerta de casa, cuando el sol abandona, bajo el asueto mitológico y nocturno de la charla directa y espontánea. Estamos descubriendo el universo que ya teníamos, cuyos hábitos languidecen, y por eso esta iniciativa andaluza me parece un benéfico propósito universal, ya que incluye la sepultura del móvil y el sitio de una silla de trato, o sea, el silencio y la conversación, dos bienes de privilegio que resueltamente hemos abandonado. Google está muy bien, pero si no hay más remedio. Las redes son un entrenamiento del diablo, y allá cada cual. Vivimos, en cualquier caso, achicados en la infinitud de la pantalla de un móvil, y hasta creemos que ahí cabe el verano, cuando el verano no cabe en ninguna parte, porque es un clima meteorológico, pero, más allá, es un clima de antídoto del mal de vivir, que siempre tiene cobertura de wifi. La Unesco, que además de preservar patrimonios culturales tiene en su afán la tarea de alfabetización, debiera considerar la bendición a la silla al fresco de tertulia. Es aula, y es salud, y es porvenir. Una prosperidad rebelde contra la creciente orfandad digital.